

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Erns 3



perer Baum

Sesammelte Werke

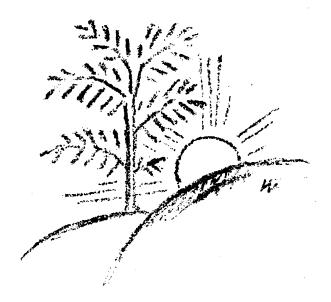

Band 1

rast Rowedlt, Verlag, Berlin



194/c < 1218/2

3/13

. **V** · • • 



.

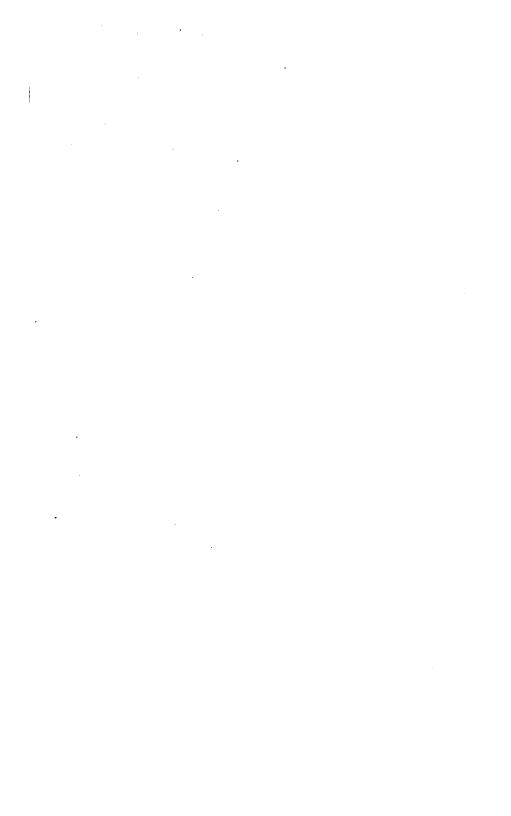



Patan

Peter Baum 1910

# Peter Baum

# Gesammelte Werke

Band I

Berlin Ernst Rowohlt Verlag 1920

# 

:

Copyright 1920 by Ernft Romoblt, Berlin

LOAN STACK

et suit Leaner Winners and in test Leaner and and a

PT2603 Ba813 1920

Der Geisterseher (1894)

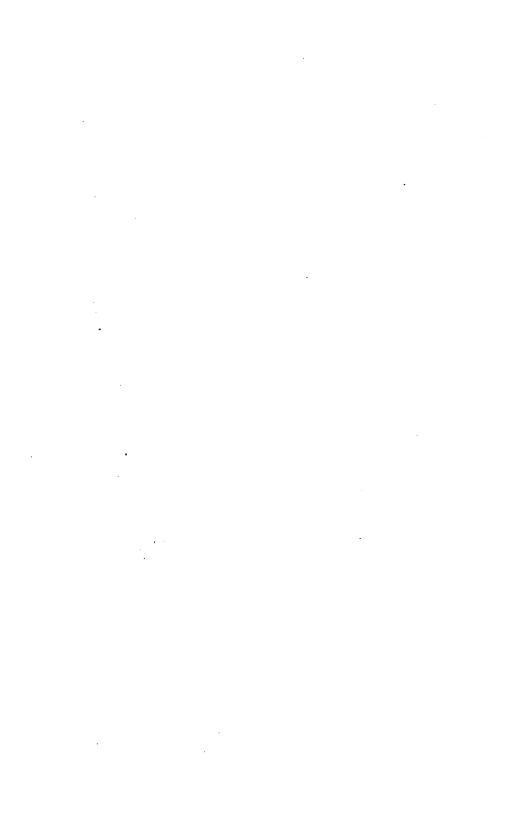

ein Haar war weiß — der Mund umzogen Oon Todesfurcht und Sehnsuchtspein — Es stockten meines Blutes Wogen Oor seines Auges Flackerschein.

Im Glas stand unberührt der Wein.

Sein Antlig — fahl, wie Totenbein,
Oon tausend Furchen tief durchzogen,
Darüber nie das Glück geslogen,
Glüht' gessterhaft im Kerzenschein.

Ein Grau'n mir durch die Glieder rann,
Mit leiser Stimme hob er an:

"Noch niemand war mein Leben kund, Seit langen Zeiten schweigt mein Mund. Seit Tahren nur in sich gelehrt, Mein irrer Geift sich selbst verzehrt. Doch fagt mir Gurer Augen Brand Und Eure Stirne - fahl und bleich, Daß Cuer Geift mir ift verwandt; Vielleicht dien' es als Warnung Such, Denselben Weg wie ich zu gehn, Wo ew'ge Todeslüfte wehn; Und Ihr laßt ab vom wilden Ringen, Das Erdenratfel zu durchdringen, Und horchet auf des Glaubens Klingen. Vielleicht wird es mir Beilung bringen, Wenn ich das ew'ge Schweigen breche, Und von dem, was ich leide, spreche. - Aur Schmerz ift meines Lebens Teil, Doch flieh ich scheu des Todes Pfeil, Und wünsche oft in irrem Beben, Ich könnte Swigkeiten leben:

Am hinterm Vorhang nicht zu schaun Vielleicht ein Land, wo ew'ges Graun! Vielleicht ein Land — wo ew'ges Vangen, Wo ewig brennendes Verlangen, Wo ewig Drängen — Sichverzehren, Wo ew'ge Sehnsucht — Niegewähren! Wo ewig uns der Wurm umzischt, Und Höllenfeuer nie verlischt!

I.

Aus einem Alpental entsprossen, Floh ich als Kind schon die Genossen, Und suchte einsam fteilen Dfad; Ertlettert' boben Felsengrat. Und wenn ich dann dort droben ftand, Von schwarzen Felsen rings umgeben, Und unter mir sah Strom und Land, Und über mir den em'gen Schnee, Dann wühlte in mir tolles Weh Und mich durchrann ein heißes Beben. Und oft von weltenfernen Hohn Sah ich — im Ohre Donnergrollen — Bu Fugen flamm'nde Blige rollen, Und Nebel flieben vor dem Fohn. Und rings umbrauft vom Wettergraus Rief ich mit weher Stimme aus: "Wer bift du, Wesen, furchtbar schon, Das boch ließ diese Felsen ragen, Und herfahrt in des Bliges Wagen?

Man sagte mir du heißest Gott!
Doch dünket mir nur Hohn und Spott,
Was man mir sagt von dir — zu klein
Für dich, du hehrer Gesst, zu sein.
O Alrgeist — der das All erfüllt —
Zeig' meinem Blick dich unverhüllt!"
Doch, wie ich rief auch voll Begier,
So ward doch nimmer Antwort mir.
And, wenn ich stieg zum Talesgrund
War mir die Seele krank und wund.

Oft war's mir, als ob rings umber Die Welt ein bloßes Trugbild wär. Ein wunderluftig Zauberland, Mir vorgemalt von Seisterhand; Als sei sie nur ein lichter Traum Und ich durchschwebte schwarzen Raum. Und oftmals aufgeschreckt zur Nacht Wähnte ich mich vom Traum erwacht; Bis ich mich endlich hatt' ermannt Und meiner Kammer Wand erkannt.

#### II.

So wuche zum Jüngling ich heran — In ew'gem Grübeln wirr und bang Mir grau und blaß die Zeit verrann, Doch blieb mir treu der düftre Hang.

#### III.

Sin einsam, fernes Felsental Umschattete ein hoher Wald. Nur selten drang ein Sonnenstrahl Durch dichte Blätter; mit Gewalt Ergoß sich von dem fteilen Grat Ein macht'ger Giefibach in das Tal: -Nur Fledermäuse tauchten dort Bur Nachtzeit in des Stromes Welle. Man sagt: dort sei das Tor der Hölle, Ein Schwefelglang lag auf dem Ort; Gern mied der Mensch dahin den Dfad, Nur selten war ihm Wild genaht; Man raunte: oft um Mitternacht Führ' drüber hin die wilde Jagd Mit hundgelläff und Jagdgeschrei. Wohl sagten manche mir, es sei Nur Aberglauben, Dichtung, Trug; -Doch zog mich hin ein mächt'ger Zug, Ein ungahmbarer, wilder hang, Und oft saß ich dort ftundenlang Auf einem grauen Felsenftein, Der ragte in die Flut hinein, Und lieber, wie des Weftes Kosen, Belauscht' ich dort der Wasser Tosen, Und lieber, wie der himmel Har, War mir der Felsenblode Schar, Die sich der Flut entgegenftemmten, Doch nimmermehr sein Toben hemmten. — Als einft ich dort geschlafen ein, Erwedt mich lauter Donnerschlag, Den Wald umflammet Bligesschein, Und mächtig schwillt empor der Bach. Schon reichte zu den Suften mir Sein glanzend weißer Wogenschaum; In Angst erklomm ich einen Baum; Ein macht'ger Sturm fuhr durchs Revier, Wie ich erlebt ihn nimmermehr, Und Baume ftarzten um mich her;

Und hoch zu Roß, mit Schild und Speer, Wie Wolkenbilder - riesengroß, Jagt über mich ein Nebelheer Mit grausig furchtbarem Getos. Der an der Spitze von dem Trofi Die andern alle überragte, Sein flamm'ndes Auge Blize schoß Und alles Blut zum Kopf mir jagte. Und hoch mich richtend rief ich aus: "Du Reiter durch das Sturmgebraus, Bift du der Urgeift? — Hat dein Walten Die Welt erschaffen? — Speite aus Die Bolle dich aus ihren Spalten? Wer bift du - Teufel oder Goti? Enthüll' den Ursprung mir der Welt! Was werd' ich, wenn mein Leib zerfällt?" Doch über mir in wildem Trott, Mit hundgellaff und Jagdgeschrei Rafte das wilde heer vorbeil Und durch der Baume lautes Krachen, Hort' ich ein spottisch, tolles Lachen. Mir schwindelte, und wirr und trant Ich ftohnend zu der Erde fant.

#### IV.

Ich weiß nicht, ob ich siel in Traum;
In eines Schlosses weitem Raum
Fand ich mich wieder. — Dämmerlicht,
Erfüllt von tausend Irrlichtslammen,
Wie sonst sie nur auf Sümpfen schwammen,
Umwogte meine Augen dicht.
Wer tritt dort aus dem Dämmerschein
In Grabeslaken eingehüllt?
Die hand ist weißes Totenbein,

Das Aug' - von Spott und hohn erfüllt -Aus einem Totenschadel schaut. Er sprach zu mir mit hohlem Laut: "Komm mit, ich zeige dir die Welt, Und auch den Urgeist sollst du sehn, Der einft sie ließ aus Nichts erftebn, Auf dessen Ruf sie einft zerfällt." Ich folgte seines Auges Macht In eine blaue Sommernacht; Sie war so bell faft, wie der Tag, Und um mich ber, und durch den hag, Und um die purpurroten Rosen Bort' ich die Winde flufternd Pofen; Von ferne Geigentone Hangen, Mit schwülem, brunftigem Verlangen. Und Jungfrau'n Junglinge umschlangen, Die jauchzend sich im Tanze schwangen; Und zu mir sprach das Nachtgesicht: "Schau um dich her! — Dort ist die Welt Dom Glang der Phantasie erhellt, Wenn Cuch der Jugendkrang umflicht. Auch du haft fie im Traum gekannt, Doch bist du scheu vorbei gerannt." Und weiter schritt ich. — Plöglich ftand Ich ftarr vor eines Abgrunds Rand. Der Geift mit hohler Stimme spricht: "Dort drunten glüht das ew'ge Licht, Dort drunten in der Bel'gen haus Ruht Gott von seiner Schopfung aus -Schau auf des Abgrunds tiefften Grund, So wird dir jedes Ratiel fund." Und sehnsuchtsvoll schaut ich hinab, Und sah doch nur ein finfter Grab. Nur schwarze Nacht sich vor mir dehnte,

Ein duftrer Nebel mich umgabnte. Ich schaute, bis der Morgen blaute, Und, bis es wieder Abend war. Mir war, als floge Jahr und Jahr, Als ob mein duntles haar ergraute, Doch unermattet ftarrt' ich bin, Und als ich endlich, frank von Sinn, Sah wieder in die Welt hinein, Lag sie im grellen Sonnenschein. Doch ftatt der Purpurrosen Glut Erblickt ich rotes Menschenblut; Und ftatt der Jugend holder Schar Nahm schaudernd ich Gerippe mahr. Die führten um mich tollen Tang; Aus Augenhöhlen sprach tein Glang; Der Boden unter mir erkracht — Und schreiend bin ich aufgewacht. Und, wie ich bob die Augenlider, Lag ich in meiner Kammer wieder, Und por mir meine Mutter ftand, Die drudte meine beife Band.

#### V.

O banges Grau'n — o wilde Qual!
O Sommersonne — bleich und fahl!
O düfteloser — grüner Wald!
O Luft bald heiß — bald eisig kalt!
Ju Sis gestror mir mein Gebein.
Ich sloh zurück vor sedem Stein!
Nichts galt mir, was das Leben bot,
Und dennoch bangte ich vorm Tod;
Und wünschte oft in irrem Beben,
Ich könnte Swigkeiten leben,
Um hinterm Vorhang nicht zu schaun

Vielleicht ein Land, wo ewig Graun. Vielleicht ein Land - wo ewig Bangen, Wo ewig brennendes Verlangen, Wo ewig Drangen - Sichverzehren, Wo em'ge Sehnsucht - Niegewähren, Wo ewig uns der Wurm umgischt, Und Höllenfeuer nie verlischt! Doch rafft' ich trotig mich empor, Noch war mir zu des Todes Tor! Ich mocht' nicht wie ein Weib vergehn, Noch stand ich manchem Sturmeswehn! Und wieder durch der Menschen Reihn Sing ich verschlossen und allein Mit herbem, zugepreßtem Mund. Doch mocht' ich oft in nacht'ger Stund Den Worten großer Manner lauschen; Es klang mir so bekannt das Rauschen Der Tone aus der Dichter Mund. Vertraut mar mir dies Flügelschlagen, Und wieder Praftlofe Vergagen, Und immer wieder neue Streben, Den duftren Vorhang aufzuheben, Und immer wieder neue Ringen, Bum Urgedanken durchzudringen. Doch oftmals durch den wilden Drang Vernahm ich fauchzenden Gefang, Als ob des himmels Tor erschlossen, Dom goldnen Morgenglanz umflossen. Und jubelnd rief ich aus: "Mein Traum War meiner kranken Sinne Schaum! Was Cuch durchglüht in jenen Stunden, Das mar ein ahnungsreich Gelicht. Da Ihr die Erde übermunden, Umflutet Cuch der Wahrheit Licht! -

Ihr "hehren" sollt mir Antwort ftehn! - Ich will von Angesicht Such fehn!"

#### VI.

Es flimmerte im Lampenschein Des Totenschädels weiß Gebein. Dahinter lag ein Schwarzes Buch, Darin manch ratselhafter Bug, Manch seltsam Zeichen eingegraben, Drin rubten dunde Zaubergaben; Und dreimal hob ich's Buch empor, And rief: "Tu auf dich, düfter Torl Ihr Geifter horet meine Worte! Durchbrecht des Totenreiches Dforte!" Da horch! — Erbebend mußt' ich lauschen! — War das des Totenstromes Rauschen? Und vor mir sank der Kammer Raum; -Die weißen Wände mir entschwanden, — Sah schwarze Wolken mich umbranden. — Aus deren blitzdurchlohtem Schaum, Den boch die schwarzen Wolken sprühten, Sah ich gespenft'sche Schatten ragen, Die Augen phosphorgleich erglühten; Ich hort' ein unaussprechlich Klagen Und Stohnen durch die Lufte faufen, Noch lauter, wie des Meeres Brausen: "Weh, nimmer troftet uns ein Traum, Wir schweben hin, durch schwarzen Raum! Weh, uns verzehren ew'ge Flammen, Wir brechen sterbend nie zusammen! Uns blüht kein Strauch, kein Blumenstern, Kein Sonnenlicht, wir mochten gern Den Glanz der Erde in uns saugen, Doch fehlen uns des Leibes Augen!

Der Mann kann nimmer sehn das Weib — O meh! wir haben teinen Leib!" Und wilder horte ich sie stohnen, Noch hor' ich's mir im Ohre drohnen: "Laf uns bewohnen deinen Leib! Laß uns bewohnen deinen Leib!" Das Berg voll Grausen rief ich aus: "Verfink, verbleiche Höllengraus!" Ich horte noch ein lautes Knattern, Und sah im Nebel sie zerflattern! Und wieder bob ich's Buch empor, And rief: , Tu auf dich, Todestor! Erscheint Ihr Geifter, deren Lichtgedanken Wie Bligesschein die Erdenwelt durchlohten, Ihr! Goethe, Byron seid entboten! O spendet Licht dem Sehnsuchtskranken! Und durch die Wolken flog ein Schein, Als ob der Abendsonne Glanz Mit ihrem bleichen Strahlenkrang Umglüht der Gletscher Cisgeftein. Cs war ein goldiges Geflimmer; Und in dem traurig ichonen Schimmer Erschienen Geifter ernft und bleich, Wie Helden aus der Vorzeit Reich. Ihr falt'ger Mantel war beftaubt. Es war um's stolze, schone haupt Ein welker Lorbeerkranz geschlungen. — Ich rief: Tragt Ihr noch Erdenwunden? O saget mir, was Ihr gefunden! Verkundigt's mir mit taufend Bungen, Ihr hehren, die hindurchgedrungen Durch's Weltgeheimnis kraus und wirr! Sie schauten an mich krank und irr! Ich sah verbleichen sie und schwanken -

Mit gellem Lachen sie versanken."
Und wieder schwieg sein blasser Mund, Er schaute düster auf den Grund.
Dann geht durch's Angesicht ein Leuchten,
Und seine Augen sich beseuchten;
Und stüsternd er sich zu mir bog:
"Vielleicht mich nur die Hölle trog!
Oft möcht' ich, seh ich Kreuze ragen,
So beten, wie in Kindertagen!
Vielleicht wird in des Todes Beben
Mir letzen Trost der Glaube geben!" — —
Das Licht gab nur noch schwachen Brand;
Er reichte hastig mir die Hand,
Und wankte matt und krank hinaus —
Der letze Schimmer löschte aus. —

⊙ott. — Und die Eräume (1902)

• ر . . . • .

•

# Angst

Nun ift mir Alles fremd und fern,
Der schwarze Wald dort überm Teich
Darüber jener Leine Stern
So zittrigbleich,
Der Bäume Rauschen und der Sang
Der Quelle an dem moosgen Hang.
Wie ist mir Alles, Alles fern.

Ich glaube, einft, im Morgenschein,
Im ersten, zagen Morgenschein
War mir der Stern dort nah, vertraut,
Und meiner Stimme Kinderlaut
Er war nicht mehr
Als leiser, lauer Windessang,
Als Quellensang,
Da war ich reich — nun bin ich leer,
Da war die Erde ganz in mir,
Da war der Sterne Slanz in mir.
Nun bin ich leer.
Es ängstet mich.

\*

# Trübsal

Immer meinen Weg entlang Summt ein jammervoller Sang: Jedes Korn, das du gesäet, If schon lang ein Halm gewesen, Lang zur Ernte abgemäht, Lang in alte Scheuern gelesen, Mußte lang verwesen, Land du kamft zu spät.

\*

# 200 elt frem d

Tief ist die Sonne schon hinabgeloht.
Ein lettes Blinken überm Villendache!
Der Mond steht überm Sumpse — scharlachrot,
Als stiege er aus einer blut'gen Lache.
Kein Windhauch geht, die Luft ist still und schwül,
Ein Nachen dämmert regungslos im Teiche.
Darüber schattet eine mächtige Siche
Und spiegelt schwarz sich in dem Wasserpfühl.

Seltsame Stille! Als ein Kind ich war, Nannt ich dich Heimat, und in Knabensahren Bin oft ich, wenn die Sonne mude war, Im Abendglanze auf dem Teich gefahren; Nun droht so gessterhaft mir tote Zeit, Vergebens will ich altes Leben fassen —. Nur mit dem Sphinxgessicht, dem toten, blassen, Schaut kalt und fremd mich an die Sinsamkeit.

# Cin Duft

Noch ftand vor meinem Blick der Tod, Da war mein Herz voll hehrer Ruh. — Nun wandre durch das Abendrot Ich raft- und ruhlos immerzu.

Der jungen Wünsche flügge Schar Mit offenen Schnäblein piepft und schwirrt. Sin Dust von feinem Frauenhaar hat sich in meinen Traum verirrt.

# Circe

Auf golddurchwirktem grünen Seidenpfühle Ruht weich ihr Leib, vom roten Haar umflossen. Das Haupt träumt auf des Armes Marmorkühle, Das große Schlangenauge halb geschlossen.

Der Palmenblätter leises, sanstes Wiegen,
Des Wasserfalls einförmig nahes Rauschen
Scheint traumhaft sie im Halbschlaf zu belauschen.
Auf der Terrasse weißem Marmor liegen
Vielfarbige Tiere, die, aus allen Zonen,
Sich hier vereint zu ihren Füßen schmiegen.
Die Adler neigen ihre stolzen Kronen,
Die Löwen ihre goldnen Königsmähnen,
Und lammfromm bliden Wölfe und hydnen.

Aus langen Wimpern bricht ein Blig hervor, Verwundert schaut sie in des Tages Helle, Der weiße Leib hebt langsam sich empor, Die weichen Händchen streisen die Sazelle. Dann lacht sie auf und greift nach einem Reifen Und läßt die Seißel durch die Lüste pfeisen, Und läßt den Tiger durch den Reisen springen, Den Wolf, den Schakal dann und die Hyane, Und lachend zeigt sie ihre weißen Jähne. Sin hieb der Seißel züchtigt das Mißlingen; Und läßt den Affen auf dem Löwen reiten, Der hündisch wedelnd leckt die weichen hände, Und spöttisch reicht sie ihm des Zuckers Spende Und läßt die Seißel übers Fell ihm gleiten; Dann muß er närrisch tolle Sprünge machen. Weithin ertönt ihr luftig Silberlachen.

Erschöpft vom Lachen sinkt sie lässig nieder,
3ur Zither stimmt sie an ihr Lied der Lieder:
3hr Hohen dient dem großen Wunder: — Weib.
3hr Niedern frohnt dem großen Wunder: — Weib.
Die Helden, die der Völker Krast bezwangen,
Ruhn mir zu Füßen — stlavisch, rauschbefangen.
Die Seister, die durch Wolken wollten dringen,
Ducken sich scheu vor meinem Seißelschwingen.
Der ganzen Erde Herrlichkeit und Pracht
Dient meiner runden Slieder Schlangenpracht.
Ob Herr, ob Stlave, alle frohnen mir,
Und alle wandle höhnend ich zum Tier.
Wohl seh den Sott ich in euch wild sich bäumen,
Doch keiner rang sich los aus meinen Träumen!

Auf golddurchwirktem grünen Seidenpfühle Ruht weich ihr Leib, vom roten Haar umflossen, Das Haupt fällt auf des Armes Marmorkühle, Das große Schlangenauge halb geschlossen.

# Fahrt

Wir fuhren durch verhängte Nacht, Und meine Seele schrie nach dir. So war ein Hunger tief in mir Nach deiner tiefften Nacht.

Du aber warest krank und bleich, Das ewige Stwas weinte neben dir Und neben mir Und hielt uns fern vom Himmelreich Und von der Hölle.

And meine Seele müht sich schwer Mit tiefem Seufzen durch die Nacht, Mein müder Slaube lockt nicht mehr Den einzigen Stern, der uns noch lacht Nach all dem Gram.

#### \*

# Frost

Über uns wartet
Eine schwarze Wolke
Und schauert
Aus kalten Augen.
O kame doch ein Wind! — der triebe
Die schwarze Wolke
Hinter den Bergen.

Hoch im Blauen

Der goldne Sonnenvogel —

Sang er nicht einft

In uns

All die seligen Lieder!

Wir frieren zusammen An harten Wassern: Wehmütige Weiden Zur Herbstnacht.

\*

# Lodung

Der schwere Sommertag verloht, Und Unten sammern aus dem Sumpfe. Die Seige streichend sitzt der Tod Auf einem alten Weidenstumpfe.

Die Knochenbeine überquer, Sleichmäßig seines Schädels Niden, Und nach den Tonen hüpft umber Die Irrlichtschar mit scheelen Bliden.

Im Moor ein Gurgeln. Scharf ein Schrei Und eines dürren Aftes Krachen. Da unterbricht die Melodei Der Tod mit einem hohlen Lachen.

\*

# Die Rosenglühn

Die Rosen glühn so abendrot, Die blauen Wipfel stehn geneigt Vorm Hauch, der überm Dämmer geigt, Die Rosen glühn so abendrot.

Dort, wo die Sonne niederging, Noch ihre Totenfackel fteht Auf Gräsern, die der Wind zerweht, Dort, wo die Sonne niederging. So schwebt ein schwarzer Schwetterling, Wie eine Seele anzusehn, Der möchte in die Fackel wehn, Dort, wo die Sonne niederging.

\*

# Furcht

Wehe Dir, Du streistest kaum Jenes Hauses Saum. Aus den vermummten Fensterhöhlen blickt, Vermodernd nickt Ein dumpfer Traum.

Ein Brand wird auf dich niederregnen. Mit kalten Laken angetan Sah's mich aus grauen Augen an, Uralte Taten, die vielleicht geschahn, Sie wollen wie ein Bann Mein Herz mit grauem Wahnsinn segnen.

\*

#### Qual

In mir ist Slut, die aus der Hölle flammt, Unstät und flüchtig schweist mein Geist umber. Ich weiß, daß ich verloren und verdammt, Und auf der Seele eingekrallt liegt schwer Der gierge Dampyr: brünst'ge kranke Sucht. Und über meine Nächte jagt die Flucht, Verschluchzter Stunden aus erloschnen Zeiten Und tote Augen vieler Swigkeiten.

Aus Kindertagen rauscht es zu mir her, Dann schaue ich ein blutig rollend Meer. Darüber schwebt ans Kreuzesholz geschlagen Der Mann, der aller Welten Weh getragen — Im Dornenschmud, die Stirne schmerzverloren, Gramvolle Augen sich in meine bohren, Gramvolle Worte halten mich befangen:

"Jahrtausende bin ich dir nachgegangen Elnd schreckte dich aus dumpfen Luftverstecken Elnd lockte sanft dich durch die Todesschrecken, Aus Sonnenquellen wollte ich dich tränken, Elnd deine Augen sollten Sterne lenken. Vergebens, Träumer, rinnt um dich mein Licht, Tief in dir bist du Sünde und Sericht In Dämmrung hockend, kussend blut'ge Ketten! Dich kann nichts heilen, dich kann nichts erretten; Elnd magst du immer neuen Wechsel suchen, Von Form zu Formen wirst du selbst dir fluchen."

In mir ift Glut, die aus der Hölle flammt, Ich weiß, daß ich verloren und verdammt.

# Diepappel

Der Tag ist hin. Die spige Pappel stach ihn in das Herz, Ins Sonnenherz, da floß sein rotes Blut In schmutzige Lachen durch die nassen Binsen.

Ich bin die Pappel, über mir die Wolke, Und in der Wolke ist kein Licht, kein Blig. So ist es gut, So trag ich stumm und steil die Finsternis Und freu mich, daß die rote Sonne tot. Ich ftach sie tot, Darum, daß ich so schwarz und staubig mußte sehn In ihren Glanz.

Doch wenn der neue Morgen kommt mit Sturmen, Dann fluch ich und baume mich Wieder zur schwulen roten Sonne.

\*

### Seelentlage

Und wieder war aus totenftiller Nacht Ich jäh erwacht, Sah grell und kalt den Mond durchs Fenfter scheinen, Und in den Lüften lag's wie Sturm und Weinen. Und meine Seele klagte durch die Nacht.

Die Nacht lag um mich dumpf und kirchhofft ill. — Nur gell und schrill Klang meiner Seele Schrei: Warum, warum Stießt ihr mich in des Lebens ode Nacht? Ich kam aus Blütenpracht, Mein Leib war Sonne, und mein Lied war Feuer. Ich war ein scheuer, Verträumter Fremdling in der Menschen Reich, Ru ftolz und weich Für eure schwieligen, beschmutten hande! Ich wollte Sonnensehnsucht tief in euch entfachen. Was schrecktet ihr mich auf mit rohem Lachen? Nun bin gesunken ich in Sund und Schmach Und war doch voll von lichtem Sonnentag. Was zerrtet ihr an meinen weißen Schwingen, Bis ich in eurem Staube lag?

Was tat ich euch? war euch zu rein mein Singen, Daß ihr mich niederzogt, Mich um die Sehnsucht trogt? Was tat ich euch?

### Qualen der Reue

Dorngekrönter, lichter Menschensohn Laß mich wieder deine Knie umfassen! Lange schweist ich auf der Sünde Gassen, Dorngekrönter, lichter Menschensohn!

hin ift meiner Seele Krone! — hin!! Wie ein Roft zerfraß sie das Gemeine. — Schauernd neige ich mich deiner Reine. hin ift meiner Seele Krone! hin!!

hebe wieder mich zu dir empor! Rette mich! — denn in der Seele Gründen Reden hoch sich meine schwarzen Sünden. hebe wieder mich zu dir empor!

# Begegnung

Dom welken Blätterfall umregnet, Bin meiner Seele ich begegnet Und sah mit bangem Herzensbeben Sie leblos über Wiesen schweben. Ihr siecher Leib war scheu gebückt, Das Kinn tief auf die Brust gedrückt, Das Auge, einst so jugendheiß, War ohne Sehnsucht stumpf und greis. — Und Blüten, die ihr Haupt umwoben, Sah ich im Herbsteswind zerstoben. Lang habe ich ihr nachgeschaut, Bis sie, vom Nebelmeer umbraut, Dem Auge schwand. — Nur noch ihr Schrei Klagte an meinem Ohr vorbei. Der Schrei kam aus erstickten Tränen, Aus immer unterdrücktem Sehnen. Es war der Schrei ein letzter Klang Von ihrem sterbenden Gesang.

### 200 aldesleid

O du mein Wald voll funkelnder Morgenhöhn! Einst klang aus dir der Oogel Lustgeton,
Von Blumendüsten war dein Kleid gestreist.
Nun dir im kahlen Nacken pseist
Des Wintermonches eisiger Seiselstrich,
Vergebens beugst du zu der Tiefe dich:
Die harte Erde kann dein wildes Flehn,
Im eignen Leid erfrierend, nicht verstehn.
Klagst du zurück
Nach all den Sonnenküssen?
O so leiden zu müssen
Um einen Sommer Glück!

So wie ein durres Blatt im Wind Der welken Lüfte herbstlich Spiel, So bin ich selber, taub und blind, So ist mein Leben — ohne Ziel.

Und keine Zukunft bringt mein Sang, Der schwach verweilt beim kleinen Leid, Der hoffnungslose, trübe Klang Der eigenen Erbärmlichkeit.

So wie das flache Herbsteslaub Treib ich im Winde hin und her, Bis ich getreten in den Staub Im weiten, welken Blättermeer.

#### •

# Derzweiflung

Durch schweres Dunkel ift verdammt zu schweifen Der Seele Scheuer Flug. Es haschen, greifen Verzweiflung mir und Reue das Gewand. Kein lichter Sternenbrand, Der gutig jene Finfternisse endete! Die Stunden bor ich kommen, die ich alle verschwendete! Wie sie ums haupt mir schwirren Mit Riesenfittichen. Mich umirren Die Nachte, die mein Ungeftum durchwacht, Und ringsher lacht Und schluchzt und wimmert tiefre Nacht. Und aller Sehnsucht Qual Schreit aus mir nach einem einzigen Sonnenftrahl. Doch immer matter wird der Seele Flug; Schon streift ihr Zug Die Wasser, die in schwarzen Tiefen rollen, Und die mich bald hinunterschlingen sollen.

# D ammerung

Schon ift es Abend. Goldne Sonnenfunken Umflackern grell der schwarzen Wolken Flor. Du ruhst auf einem Schemel, mir zu Füßen. Das junge haupt in meinem Schoß gebettet, Schauft du hinaus mit deinen großen Augen Und bitteft leis mit deiner weichen Stimme: "Sag, Liebster, mir noch eines deiner Lieder." Ich schweige düfter schauend in die Sonne: "Was soll der blasse Abglang meiner Seele, Die Sargeslichter meiner jungen Träume, Die mir schon starben, eh ich sie gestaltet, Was sollen sie uns heute beiden frommen, Wo die Natur mit wunderbarem Dompe Die ungeheure Totenfeier rüftet! Siehft du des Tages edel schöne Leiche Nicht dort verlodern in den Flammengarben Und ihr zu Füßen die Sigantin Nacht Schon halben Leibes aus den Feuern ragen! Sie weiß es wohl, noch ist ihr nicht der Sieg. Ein junger Tag wird wie der Vögel Phonix Aus bunten Flammen sich zur Schonheit heben, Doch ist's ein andrer Tag, und keine Troftung Bringt's meiner Seele, daß, wenn Schönheit ftirbt, Sich neue Schönheit hoch zum Lichte hebt, Hing meine Seele doch an alter Schönheit. Nein, wenn ich fterbe, bringt's mir keinen Troft, Daß noch Geschlechter nach mir sich erfreuen. Drum acht ich Alles, mas da ift, für eitel, Da Alles wieder in die Nacht gurudfinkt".

Leis tiet der Holzwurm, und mein Lieb erschauert, Als ahne sie das Sterben unsrer Liebe.

# Und doch!

Die Winde hoden träg und matt, Der Horizont liegt grau bestaubt, Der Wald entlaubt, Und lichtlos ragt die Riesenstadt.

Auf meiner Seele lagert schwer Sin gist'ger Dunst aus Schuld und Reu, Ich schaue keine Sonne mehr!

Und dennoch wandre Schritt für Schritt Ich einer fernen hoffnung nach:

> "Sinft kommt ein Tag, Der wird vergeben, weil ich litt."

> > \*

# Erwachen

O dieses Grauen Zwischen Wolkendammer und Tag — Ein Riesenberg,

Emporgeschoben aus rauhem Nachtdunkel, Aus schwarzen Flussen Hinaufgeträumt.

Roter Rauch Hochoben Aus Föhrenschweigen.

Menschen schreiten, fteigen, Bersinken.

Ein mürbgähnender Rachen: "Muß viel Blut trinken Daß ich emporblühe!" O diese Nachtangst Vor Tag.

\*

#### Der Ton

Den Ton, ich hasse diesen Ton. Und wenn mich dumpfer Schmerz umtrallt, Vernehm ich, wie zum Hohn Den süßen, süßen Ton Voll zitternder Gewalt.

Als ob in mir ein tiefres Ich Sich übte leichten Geigenstrich An meinem Herzen. — Bittre Qual Wird seinem Ohr ein köstlich Mahl, Ein feiner, leichter Strich.

#### Alb

Nun bricht des Abends wolkenkalter Rauch Die letzten Strahlen, die sich höher wagen. Ringsher kein Ton als meines Mundes Hauch Und meiner Jähne Aufeinanderschlagen.

Mich weht ein Grauen an vor mir und rings Dem düftern Menschsein, das auch mich durchschauert, Denn auch in mir liegt wandelbar die Sphinx, Die überall ins Angewisse lauert.

Wie euch entstieg so manche Blutnacht mir, Da lachten Flammen über Prunk und Leichen, Und wieder neigten unsre Scheitel wir, O meine Brüder! vor geweihten Zeichen.

Und wieder hab ich tausendfach geknickt Des liebsten Freundes und das eigne Leben Und wieder ihr, die darbend aufgeblickt, Der Unbekannten, Alles hingegeben. Mich wandelt Grausen an vor mir und rings Der tiefen Nacht, die stöhnend mich gebar, So grausam und so gut, so wahr, so falsch.

\*

### Ein toter Stern

Bald aus der Nacht Wird in das Frührot mich die Dämmrung wiegen. Im schwarzen Blätternetz glimmert ein Stern Mit nassem Glanz, wie eine Silberschuppe Im Fischernetz, am hohen Strand des Meeres, Die einzig von dem Fischgewimmel blieb.

Du Licht, das droben krankelt, Dein Leib, wer weiß! ift lang im All zerftoben; Und du ein Stern, und wieder nicht ein Stern, Sin Irrwisch, ein Gespenst von einem Wandrer, Seit Swigkeiten tot und heuchelft Leben.

So fladert noch in meiner Seele fort Verschwehlend manches Wort Und greises Klingen, das des Blutes leer ist, Und mir im Blide phosphort mancher Glaube, Den sie mit Fadeltanz zu Grabe trugen.

Du Stern voll Falsch Bald kommt der vogeljunge Morgenwind Und weht dich aus, Wenn mir das frische Licht die Lippe neyt.

# Erdenstimmung

Woher ich komm, wohin ich geh, Und was mein Weg ift, weiß ich nicht, Aus tiefer Nacht, in tiefe Nacht Und einen Tag im goldnen Licht.

Doch muß ich auch hinab zur Nacht, So segne ich den einen Tag Für all die junge Blütenpracht, Die jubelnd mir zu Füßen lag.

# 3 n Abendgluten

Nun lausch ich, da der Tag verronnen, Dem Trümmer-überdeckten Bronnen, Der mir vor Zeiten Schönheit quoll, Den Klang von rauschendem Gesieder, Den längst erstorbnen, hör ich wieder, Wie einst er mir in Träumen scholl.

Da schwamm ein Flügel durch die Weiten Gleich eines Purpurwölkhens Gleiten Auf tief smaragdnem Meeresschaum, hinzitternd über Tempelzinnen Und lotosäugige Tänzerinnen, So keusch und duftig wie mein Traum.

#### Abend

Am Horizont das Ährenfeld Rauscht hoch hinein ins Abendrot. Darüber wie aus fremder Welt Die schwere blaue Wolke droht.

Nun hebt ihr weiches Schwingenpaar Die Sehnsucht zwischen Nacht und Tag. — Sie streicht aus bleicher Stirn das Haar Und schwebt der goldnen Sonne nach.

Meiner lieben Mutter.

# Andacht

hoch mir zu häupten blaut ein Kreis, Von schwanken Wipfeln schwarz umgrenzt, Wo strahlend weiß Die Swigkeit der Sterne glänzt.

Und in den Wipfeln rauscht so schwer Die nächtge Trauersymphonie; Das ferne Meer Fällt ein mit dumpfer Melodie.

Nun ist mein Herz so weit, so voll, Als ob in Rosendust und Licht Sott kommen soll, Und schauernd berg ich mein Gesicht.

# 3 m Nachen

So wechseln meine wuchernden Sehege: Sen Abend sich ein kubles Wasser weitet, Wo ruderlos mein blinder Nachen gleitet, Sleich einem dunklen Wunschen fremde Wege.

Und Siegebirge segeln mir vorüber, Und braune Zacken über Felegestaden, Und blaue Buchten, wo die Träume baden, Und Liebesinseln segeln mir vorüber.

So su gleiten! Denn ein leises Branden Verliebter Tone zittert durche Selande. Nur Sines fürcht' ich: vor dem Tor zu landen; Die Wasser flüstern, daß die Nacht da ftande.

#### \*

# Trostloses Glüd

In meiner Blide Spiegel seht ihr blinken Der kleinen Seele tappisch Torenlachen, Und was ich mag und denke halb im Wachen, Wenn mir ums Haupt die warmen Blüten sinken.

Doch bleibet fern von meinen tiefen Teichen, Wo gelbes Laub vermodert toter Jahre, Und murbes Schilfgras neigt die braunen Haare, Darüber Weiden sich die Hände reichen.

### Wintermorgen

Droben, wo sie schliefen, Wachen Wolken auf, Tuen ihre Tiefen Allem Lichte auf.

Selige Fernen grüßen sich Blauen Auges, ftill. Sine Sehnsucht, die nicht reden will, Überschüttet mich.

Wie des Frühlings Raunen Über Wälderschnee Duftet durch das Weh Ein entzücktes Staunen.

# Inder Frühe

Von Dämmernebel stand der Wald umstaubt, Dann zuckten Lichter über Moos und Wegen, Da hob die Seele ihr umkränztes Haupt Und schauerte dem Morgenglanz entgegen.

Und ihre Flügel rauschten in den Tag Erstaunt, verwirrt, mit zagendem Frohloden. Auf ihren jungen rauhen Schwingen lag Der Blütenstaub aus windzerwehten Loden.

# Aufdem 20 affer

Am Afer fließen Baume weich und grün. Der ernste Bergwald winkt, Darob des Himmels hohe Stirne blinkt, Wo weiße Wolken wie Sedanken blühn.

Ich raft', im Kahn, von glatter Flut umschmiegt, Die Ringe wirst von einer Schwalbe Schlägen. O, wie ein ferner Segen, Der Glanz der Sonne sich auf Wassern wiegt.

Wenn einft mein Boot getrieben auf den Sand, Dann will ich dicht am dichten Schilfe ruhn, Nichts weiter tun, Als selig dämmern ins besonnte Land.

\*

# Morgentraum

Sedampft nur schlüpft das erfte Licht Durch hohe, breite Blätterkronen.
Die Sifen, die in Blumen wohnen,
Die hören's nicht.
Doch nicht mehr lang,
Dann tun sich Blumenglocken auf,
Dann tun sich viele Türen auf.
Sin leiser Klang
Erzittert kindhaft durch den Hain,
Und rings erblühen Sifenreihn.

Ergehst du dich im Mittagelicht
Durch senen Hain,
Dann siehst du all die Wunder nicht.
Der Elsenleiber Silberlicht
Erbleicht am hellen Tagesschein.
Sie sind ein zarter Morgentraum,
Ein Sonnenstaub von Baum zu Baum,
Im ersten, halben Morgenlicht.

# Bergwanderung

Ich geh auf schmalem Felsgestein, Und Felsen ragen um mich her. Bei Tannen haus' ich hier allein, Umwogt vom blauen Äthermeer. Und Felsenblock auf Felsen ruht, Als hätten Riesen sie getürmt, Als sie in trunknem Übermut Die Sötterburg emporgestürmt.

Tief unter mir es rauscht und brauft, halb bin ich krank und halb gesund. Ein Damon mir im Blute hauft, Der zittert nach des Tales Grund; Der zittert nach dem steilen hang, Voll Graun umfaß ich das Gestein. Dann schreit ich weiter, und mein Sang Stürmt mir voraus — Wolken-hinein!

# 6 eheimnis

Du wandeltest so leise durch die Auen, Daß kaum dem Mohn vor deinen Schritten bangte, Die Hand erhobst du, ohne aufzuschauen, Nach einem Zweige, der zu Häupten schwankte.

Und vor dir Zitternden die Blüten stäuben, Und kränzen deine jungen, leichten Wege, Und dich umspielt ihr wohliges Betäuben, Gleich dem Geheimnis, das ich heilig hege.

# Lachen

Ich sprengte oft im Koboldtraum der Nächte; Zu immer heißeren Taten 30g und 3errte In steiler Reiter bligendem Gefechte Mich meines bebenden Schwertes Harte.

Das Abendrot schäumt auf vom Blut der Drachen, Schon bäumt der letzte sich, der übrig blieb. Da zwischen Staub und Brüllen, Stoß und Hieb — Dein Lachen.

### Erwartung

Auf dem dunkten Abendwolkenkelche Lagen große, rote Sonnenblumen; Schatten sielen ungeheuer, welche Wogen schlugen über Ackerkrumen.

Und ich harrte siebernden Gesichtes, Und der Vorhang rauschte dich herein; Bei dem Zwierot meines Ampellichtes Deine Schönheit war wie junger Wein.

Lautlos stritten Grazien mit der Kraft; Jene zitterten, und diese wagte — And ich schalt die junge Leidenschaft, Daß sie fast vor deiner Schlankheit zagte.

# Frühlingsnacht

Nun möchte meine Wehmut breiten Ihr fternenduftig Schwingenpaar. — Sie möchte weich und lautlos gleiten Nach längst verlornen Frühlingszeiten Ind trocknen ihr beträntes haar.

Nun unter goldnen Wolkenbrauen Das große Mondesaug' erwacht — Die Linden baden sich im Blauen, Und Blüten, die herniedertauen, Durchwehn die schwelgerische Nacht.

#### Taumel

Barfuß sah ich dich und bestaubt Durch einen Wald voll 'Nebeln trauern, Müde das Haupt, Um dich und in dir Herbsteoschauern —

Dann nackt in einem Weltensturm Auf eine dunkle Wolke hingestreckt Und einen goldnen Wetterwurm Wild um dein flackernd Haar gereckt, Das wetterschwarz.

Und suche deine Nacht, Wo Sterne blutend sterben, Wo Meere sich von Welten farben, Um wunde Sonnen werben! Habe mich groß und weit gewacht. —

\*

# Liebespfalmen

I.

Deine Nachte klagen in meine Tage, Durch mein Träumen rieselt das Blut deiner Füße. O, ich will dir forttrinken alle Tränen, Ich will dich tragen unter meine Wipfel.

Meine Wipfel sind kühl und voll Frieden Und baden sich hoch in tiefen Wassern. himmelstiefen tropfen zu uns hernieder, Aus ewigen Meeren, durch heilige Wipfel.

Schlummre du tief in meinen Armen! Meine Augen sind stahlharte Engel; die wachen Aber deinen Frieden. Als du 3u mír trateft, Nacht3agende Wimpern hobft, Wolken taten sich auf, Zwei Sterne kamen.

Die Angst deiner Sterne Ist älter als du, Vieler Geschlechter Gram.

Oft glaube ich, dein Lächeln Übersonne mich Aus vielen, großen Feuern. —

#### III.

Deine Augen leuchten vor Dunkel, Und ein spinnendes Weinen Deiner schwarzen Haare Über das Leinen.

O dein blasses Sesicht, Und wie deine schmalen Hände Über die Kissen suchen —: Rührendes Stammeln Eines sprießenden Liedes, Das blühen möchte.

Meine Seele sucht mit dir.

#### IV.

Wenn die Rosen des Morgens aufstaunen, Möchte ich zu dir kommen! Ich brächte deiner Stirne kühlen Tau Und deinen Lippen Lachen. In meinen Nachten schreckt mich deine Sinsamkeit; Schmiege dich tief in die Flügel meiner Seele; Dunkel rauschten sie über die Meere, Bis sie zu dir sich fanden.

#### V.

Wenn die Nacht von dannen geht, Wollen wir uns aus dunklen Schalen Unser Blut reichen.

Ein Auge wollen wir sein und eine Seele, Schauernd über der Täler Brennend karen Kelchen.

Siehst du den Morgenwird? Er trägt Schwebendes Leben von Buschen zu Buschen, halm zu halm. Sei du mein! —

#### VI.

. Uns ded't der wallende Mantel Des Abends mit tiefen Schatten, Unfre Wipfel lachen voll Sternen.

Unfre Wipfel staunen: "Wart ihr nicht zwei törichte Kinder? Sin Mensch, hebt ihr euch nun Über uns empor."

#### nein!

Nein! ich schwamm durch deine Nebelstunden, Hörte selber das losgekettete Kreischen — All das Höllengetümmel von dunklen Hunden Dich zersleischen.

Aber ich weiß deine rauhen Klüfte, Deine fteinernen Felsen zu rühren. Glühend will ich bei deinen Todeogöttern Meinen Sonnenaufgang schüren.

Ja, wir fteigen! Wie aus dunklem Frohne Meine Sonne durch die Himmel siedet, Und meine sonnengoldne Krone Ist aus Quadern des Lichts geschmiedet.

# Abendgang

Ein Alb lehnt dicht an unfrer Tür — Komm auf den Flur! — Hinaus! Die Flüsse gehn wie Schlangen aus Nach mir und dir.

Laß so uns Aug' in Auge gehn; Die Wimper schwer, du trägst sie kaum. In deiner Augen schwarzen Seen Ertrank ein Land voll Traum.

Dort drüben hängt ein sengendes Rot, Wir Hand in Hand. — Ich weiß nicht, ist es das Abendrot, Oder der Weltenbrand.

### Ein ft

Nun ward es ftill. Es nahen — du und du — Sich unfre reinen Wurzeln Mund an Mund. Sie tun ihr Heimlichstes einander kund Lind streben sich in vielen Tiefen zu.

Wie anders einst! Da uns das Leben trog Mit Rausch und Glanz. Sleich tausend Faltern flog Um hohe Kronen stimmernd Purpurgold, Wie es der Abend durch die Wolken rollt.

Durch Rosenlaub es leuchtend quoll Wie rotes Gold und purpurn Blut. Die Sonne war so farbentoll, Als wollte sie im Übermut All ihren Glanz aus kunftgen Branden In einem Abendrausch verschwenden.

# Nun schweig

Aus tiefen himmeln bunte Flammen sinken, Und schwarze Wolken felsenzackig stehn Um blanke Dacher, die wie Seen blinken.

Und suche meine Seele nicht; die liegt In jenem Baum, weit hinterm Sonnenfeuer, Der sich im Weltall zwischen Sternen wiegt.

#### Grauen

Das ist das Furchtbare, Daß ich oft glaube, Ich trüge deine Augen und deine Haare.

Daß meine hande dann hilflos suchen Sanz wie die deinen Und meine Lippen mich so verfluchen Und weinen.

Jeden Abend übertommft du mich fo.

3wei ganz gleiche Totenvögel Fliegen dann über den Kirchhof.

\*

# Schmetterlinge

"Sieh Hans, wie sich über weißzungelnden, schlanken Flammen rosaerglühende Rauchwolken wiegen!"

Wir traten aus den rehbraunen, breiten Fichtenstämmen an den See. Blind lag die leichtgerauhte Wassersläche vor uns, als hatte eine tappische hand alle die düsteren Föhren und den mit zartesten Wolkenfloden gestickten himmel auf seinem Spiegel verwischt.

Berauscht bog sie sich zurud und hob die hand vors Gessicht, Gedämpster Purpur ergoß sich da über Wimpern und Wangen. Ihre schmalen Schläfen umwogten die haare, wie Ahren roten Mohn.

Auf dem dunkten Fohrengrunde drüben wehte der garte Rauch der knospenden Birken.

Ploglich haschte sie meine Hand und riß mich mit fort. Hell aufjauchzend, flogen wir das grüne Sammtufer hinab. Der

weiche Grund entfloh unsern eilenden Füßen. Ein verhaltener Schrei. Fest umschlungen lagen wir im Grase und lauschten schweigend dem verträumten Flügelschlagen der Schmetterlinge.

"hans," kam es wie aus verdammernden Fernen.

"Ja?"

"Erzähle mir ein Marchen!"

"Ein Marchen? — Zu hause will ich dir ein Marchen erzählen, hier ist Marchen. Die schwankenden Birken sind Marchen. Aus den Wassern blühen immer schönere Marchen empor, immer von Neuem, wenn der Wind sie ausgewischt hat — und du selbst bist ein Marchen, voll von süßer Erde — und Blütendust."

"Ja, oft glaube ich auch, daß ich ein Marchen bin! Bans?"

"Nun!"

"Soll ich dir ein Märchen erzählen?"

"Ja, bítte!"

"Über eine verwehte Wiese schwankten bunte Schmetterlinge, — und die Schmetterlinge waren Mädchenseelen."

In dem Augenblick ftreifte ein blaugeranderter Schmetterling über uns hin.

Da padte mich eine übermütige Stimmung.

Ich wand mich aus ihren Armen und griff nach dem fliebenden Falter.

"Laß, hans! der Schmetterling ift meine Seele."

"Haha! Deine Seele will ich ja fangen, deine bunte phantastische Seele!"

Ungeschickt griff ich zu und hielt den Schmetterling in der hand. Zerfest und blind war er.

Wie ein Schuljunge ftand ich vor dem Kinde.

"Das habe ich nicht gewollt!"

Auf ihrem Gesicht lag Schmerz und 3orn.

"O meine arme Seele!" jammerte fie, auf einmal in Tranen ausbrechend.

Begütigend legte ich den Arm um sie; aber haftig riß sie sich los. Schnellen Laufes eilte sie den hügel hinauf.

Ihr glanzendes haar und das Blinken des Kleides sah ich noch einmal zwischen den sonnenbeleuchteten Stammen vorbeiswehen. Dann war sie verschwunden.

Seit der Zeit war ich ihr wie die blaue Luft, durch die man hindurchsieht.

Manchmal, in blauen Nachten aber glaube ich, sie war der lette schone Traum über meinem verlorenen Dasein.

# Der Totenschädel

Wenn ich nur nicht immer daran denken müßte. Seit geftern überkam es mich so. Zuerft schaufelte ich den Totensschädel im Sarten ein. Aber auch da beunruhigte er mich. Weit mußte ich ihn forttragen. Unter einem Baume des großen Waldes begrub ich ihn dann. Es ist ein Baum, den ich wohl nie wieder erkennen werde.

Sonst hielt ich lange gemütliche Gespräche mit dem Totenschädel. Ich liebte sein gutmutiges Grinsen, mit dem er mich vom Schreibtisch aus grufte. Aber seit gestern . . .

Cs war Abend. Auf dem Fenfterbrett duftete der Flieder aus einer Vase und war so rosig, wie ihre hand.

Auf sie wartete ich. Die Sonne lag über den Baumen wie . . . das Bild ift mir erft später gekommen. . . . wie ein blutender Totenschädel.

Als sie herein kam, war es mir, als ob das Zimmer an zu blühen finge.

Sie sah wunderbar aus; sie trug ein Kleid von zurt leuchtender grüner Seide. Um ihre huften schlang sich eine rote Atlasschärpe. Die stiefmutterchendunden Flechten lagen lose geflochten und breit um den feinen Kopf. Beangstigend rot waren ihre Lippen.

Aber sett ist sie mir fremd. Ich fürchte mich vor ihr.

Als ich sie umsing, zitterte ich vor Freude. Ihre Arme leuchteten warm durch flimmerndes Gewebe. — Sie warf sie plöglich und heftig um mich. Da zog ich sie zu mir auf den Diwan. Es begann ein wildes, seliges Ringen und Küssen. Ihr Haar roch nach zartem Veilchenwasser. Da träumte ich vom Walde.

"Du bift die Nixe vom Waldsee," sagte ich zu ihr.

Sie lachte... und ihr Lachen war das Hüpfen von Quellen. "Aus schilfumwachsenen herbstlichen Weihern vernahm ich

deine Stimme. Dein Haupt, das aus langem Schwertgras mich grüßte, war wie eine dunkle Abendwelle."

Sie fiel aus meinen Armen und lag regungslos auf dem Ruden mit großen, weiten Augen.

"Es kam ein Sturm über den Weiher, und da sah ich, wie sich dein weißer Leib in wollüstiger Selbstqual immer von neuem gegen den spizen Felsen warf, der über den See hing. Da rann dein Blut wie welke Blätter."

Ihre Augen bekamen etwas ftarr Traumerisches.

"Du bift die Jugend, und doch ift Herbst in deiner Seele . . . deshalb liebe ich dich."

Da war es mir, als vernähme ich plözlich ein gelles Lachen. Jezt glaube ich, es kam von dem untergehenden Totenschädel über dem Walde.

Oon ihr kann es nicht gewesen sein, obwohl es ihrer Stimme glich. Sie sprang selbst erschrocken auf. Sie zitterte, als sie ans Fenster ging. Sie wurde ganz bleich, und ihre Augen waren aufgerissen. Hatte sie auch bemerkt, daß die untergehende Sonne ein blutender Totenschädel ist?

Fast dammert mir, daß ich gestern die Stimmung schon gefunden habe. Aber das kann doch nicht sein. Ich sehe doch noch die Baume, diese schlecht mit Grun verdeckten, gespreizten Totenhande. Sie waren ja gestern Abend auch schwarz, als ob sie verkohlte hande seien. Dann die Sonne, der . . Geftern lag mir das, was ich eben sage, wohl fern.

Ich trat zu ihr und schlang den Arm um sie. Sie ließ es geschehen, kaum, daß sie sich an mich lehnte.

Wir maren ftumm, aber aus ihrer Seele tamen Worte.

Ich glaube, daß ich korperlose Worte horte.

Da:

"Frühzeitiger herbst ist das Traurigste. Wir fallen ab, ehe wir gegrünt."

habe ich es wirklich gehört?

Alles war voll Schweigen.

Die Bäume rauschten still und feierlich, voll von geheim webendem Leben. Es war kein Windhauch da. Es muß wohl ihr eigenes Atmen gewesen sein, das sie bewegte.

Wenn nur nicht die plöglichen Schläge der Alhr in die Stille gebrochen waren.

Sie warf den Kopf zurud.

Ihr Gesicht murde belebt.

Sie wandte sich nach der Uhr. Ihr ganzes Wesen streckte sich nach einem Stwas unter der Uhr.

Sie ging mit einem traumhaften Lächeln hinzu und ergriff ... den Totenschädel.

Was sie dann tat, erschreckt mich heute.

Sie fing an, den Totenschädel leidenschaftlich zu kuffen.

Wegreißen wollte ich ibn; da tam das Furchtbare:

"Weißt du denn nicht, daß du selbst ein Gerippe bist!" Ich weiß genau, es war ihre Stimme.

Dann prefte sie sich an mich, wild, leidenschaftlich und Rufte mich wie in einem Fieberanfall.

"Augen zumachen," befahl sie.

"Jest kussen sich zwei Totengerippe."

Und von neuem sielen ihre Kusse über mich, zuerst wie wollustige Blumen. Dann aber, da hörte ich plöglich das Zusammenklappen von Knochen.

Und dann fühlte ich ftatt Lippen zwei Totenknochen, die

sich auf meine Lippen - nein, es waren sa auch Totenknochen — preßten.

Da überfiel mich die Angft.

Ich pacte sie mit aller Kraft und trug sie hinaus.

Darauf schlug ich die Ture hinter ihr gu, die ich verriegelte.

Sie mag wohl lange um Cinlaß gebeten haben.

Ich weiß es nicht mehr.

Wohl glaube ich, sie gab sehr gute Worte . . . dann nannte sie mich einen Wahnsinnigen . . .

Es ift nur gut, daß ich den Totenschädel vergraben habe.

### Der Nachen

Er sigt am offenen Fenfter seines Zimmers und halt ein Blatt Papier in der hand. Er lieft und murmelt halblaute Worte:

"Unter der Weide harrt jeden Morgen der Nachen auf seine beiden Herrinnen. Die Nacht über lag er still an jenem Baume, der über den Teich lauschte. Nur wenn der Mond mit seinen blassen Silberfingern über das Boot hinftrich, schaukelte ihn leises Träumen.

Aber, wenn der Morgen kommt, geht ein Glühen von ihm aus. Dann flammt seine Sehnsucht empor und hinab. — Die Wasser leuchten in den Tiefen wie glühende Wolken; — und die Wolken entzünden sich an seiner Sehnsucht und stehen über ihm, wie leuchtende Wasser.

Dann aber, wenn sie nicht kommen, erblaßt er seden Morgen und wird grau, und die Wolken vermissen sein Leuchten und werden grau, kalt und nüchtern.

Aber seine beiden Berrinnen heben sich vom Lager, wenn der erste Morgen verblaft ift.

Sie werden zu ihm kommen, und er wird seine Arme hoche werfen, daß es in Silbertropfen um sie sprüht.

Dann trägt er sie in die Mitte des Teiches und glaubt, er berge zwei Sonnen in seinem Kelche."

Er überfliegt das Geschriebene wieder und wieder. Dann wiegt er energisch den Kopf. Das kann er ihnen nicht geben. Das würden sie lächerlich sinden. Lächerlich? hm. — Ja, sie vielleicht, aber die andre . . .

Er erhebt sich und reckt die Arme in die frische Luft, die ihm entgegenweht.

Die Jade bat er ausgezogen.

Die Sonne liegt wie ein weißes Lachen über den Weiden, über den Erlen und der einen einzigen Siche, die den Teich mit einem dunklen Schatten zudeckt.

Auch der Schatten fangt das weiße Lachen des Lichtes auf, und neben ihm singt gekrauseltes Silber.

Und dann dies Gluben auf den Beeten.

Er atmet den sugen Mandeldust des Oleander. Dann traumt er von einem Felde in der Nahe des Parkes. Das steht voll von Sonnenblumen, den Blumen mit dunkelbraunen Augen und goldnen Wimpern.

Goldne Wimpern, ja, das war sie — und manchmal, wenn die Sonne auf sie schien, wurden auch die Pupillen golden.

Sie hatte feine Züge, aber ihr Mund war grausam. Wie eine Blume mit Schlangenbewegungen erschien sie ihm.

Da war keine Teilnahme für andre, kein Schmerz mit andern, keine Freude mit andern.

Sind da Tiefen? Vielleicht? Tiefen?

Sinmal hat er sie laut aufschluchzen gesehen. So war nach einer Gesellschaft . . . . . . . Sie glaubte sich vernachlässigt.

Ihr seltsam gelbblondes haar war es, was er liebte, ihre goldnen Wimpern und goldnen Augen.

Er hatte nie früher goldne Augen gesehen.

Aber die Andere hatte haare wie Brombeeren und das

Lachen eines Straßenjungen. Sie lief und sprang, als sei sie eine Zehnjährige. Aber manchmal waren ihre Augen weit aufgerissen, als sähen sie Sespenster.

Sie mißsiel ihm nicht, obwohl sie nicht so schon war wie die Freundin. Auch ihre Haltung und Sestalt konnten keinen Vergleich mit ihr aushalten, in deren Bewegungen ewiges Wiegen.

Sie sit vornübergebeugt, die Arme ungezogen auf die Kniee geftütt. — Er sieht sie so deutlich vor sich. — Aber manchmal, wenn sie ploglich bleich wurde, beherrschten die Augen das ganze Gesicht.

Dann zwang sie ihn auf die Knie, wie vor etwas Urseelischem. Wenn es Abend war, erzählte sie ihm wilde Märchen von Seistern mit Wolfsrachen und Seieraugen, von Schluchten, aus denen Drachen kalte Dünste ausstöhnen und arme, versirrte Menschen mit ihren Schwänzen peitschen. — Dann hatte sie Mitleid mit den Drachen, weil sie so unglücklich und graussam sein mußten.

Dann fühlte er die Qualen ihrer Tiefen und kufte und ftreichelte sie in Sedanten, bis sie ftill und vertraumt wurde.

# 3 u tunft

\*

Felsenstirnen grüßen mich,
Sonnengesalbte, von fern.
Also tauchen aus meinem flutenden Leben
Selige Inseln der Zukunft.
Hinter den Bergen
Mögen die Stürme brausen
Meiner vergangenen Tage,
Mögen sich alte Nebel ballen,
Sleich ohnmächtigen Fäusten;
Mein Jauchzen wirst doch
Derlende Blüten über die Wasser,

Daß sie meinen weidenden Kiel Dienstbar umschmiegen Und meinen Nachen tragen, Mir zu willen.

\*

# Mittagsträume

I.

Silberne Lichttropfen Triefen Von wehenden Zweigen In goldene Wasser. — Zwischen den Stämmen Grüßt mich ein Leuchten: Blühender Mädchenbrüste? Rosiger Blüten? — Goldenes Wehen Zwischen den Ästen! Führen goldene Haare Reigentänze? Oder flattern Welke Blätter, Die der Herbst nicht zertreten?

II.

Müde all des Streifens Von Baum zu Baum, Wo knospenreiche, peitschende Auten Mich rigten und weiter, Immer weiter trieben, Streck ich mich hin auf weichen Mooses Schwellender Auhestatt. Zufrieden, nichts schauen zu müssen, Wie droben die wehenden Wipfel, Einen schmalen Streisen Himmels Und das Flimmern des Lichtes, Nichts hören zu müssen Wie des Spechtes ewiges, abgesetztes Pochen.

— Aber nicht lange! —

Da paden mich kichernde Windesgeister beim Schopse!

Und der garstige Unhold in mir,

Der drollige, bodbeinige Kobold

Stachelt mein Blut,

Daß ich weitertolle,

Weiter, immer weiter

Wie ein flüchtendes Reh

Durch das knadende Didicht breche —

Hügelab!

Jum Waldsee. —

Der schaut, wie ein Kindesauge,

Aus Mittagsträumen geweckt,

Groß, verwundert, durchleuchtet

Ju... mir... aus.

# 3 ch wandere

Ich wandere und kenne nicht Zeit noch Raum Und lächle ins Leben, als sei es ein Traum, In wehende Särten, die Dämmerung umflicht — Ich staun' wie ein Kind in das zitternde Licht. — Sie sagen, ich altere Jahr um Jahr, Mir welke die Wange, mir bleiche das Haar, Am Ende des Weges, da harre der Tod, Weiß nicht, ob er lächelt, weiß nicht, ob er droht. So wandere ich, wandere ich Nacht und Tag Wolken, Sternen und Schatten nach.

# Wenn oft ich staune

Wenn oft ich staune, daß ich nicht Wie jener Baum im Winde bebe, Daß selbst ich Stirn und Arme hebe Und wandle wie das Sonnenlicht. —

Dann ift ein Lachen über mir, Und ftaunend fühl ich, wie mich biegt Und auf und nieder wiegt Das helle Lachen über mir.

# Fremd

Fremd und verwirrt,
Sich selbst ein Seheimnis
Wandelt der Mensch
Zwischen Bergen und Meeren.
Nicht kann er erlauschen,
Was der Wind mit den Blättern raunt,
Das heimliche Wachsen
Nicht begreisen,
Weiß nicht, weshalb er geboren ward,
Weshalb er wieder dahingeht.

Oor jedem Blige zitternd, Und jedem Wetter doch entgegenjauchzend; Unter jeder Laft sich krummend, Und doch immer neuer Laften begehrend! —

Fremd und verwirrt, Sich selbst ein Geheimnis!

Selig über all die Schönheit, Die ihm aus zarten Wolkenkissen Entgegenträumt,
Wenn die Sonne des Morgens
Ihre güldenen Flügel
Über die Wälder spannt,
Und ihres Sewandes Borte
Über die Meere rauscht.

Er sproß zur Sonnenwelt Aus geheimen Klüften, Allwo er aus duftenden Quellen Getranket ward, Daß er seines Arsprungs vergaße.

Noch sind seine Augen Unverdunkelt Dom Staube der Arbeit, Von des Weines Verführung, Noch glänzt seines Herzens Klarer Bergsee, Den allein das Spiel Rosiger Wölkchen überhuscht, Dessen Fläche Zierliche Blumen und Sterne von Sis überflimmern, Der die Wurzeln nährt Hochsliegender Föhren, Daß sie sein ewiges Tönen Hochwersen zu den Wolken.

Fremd und verwirrt, Sich selbst ein Geheimnis Wandelt der Mensch Zwischen Bergen und Meeren.

#### Der Greis

Ströme und Seen durchschwommen, Brünftig allen Fernen! — Wittre nun in den Nächten Nach Ländern über Sternen.

Als ich ein Kind war, Glanzte so weit mein Teich; hinter jedem Wipfel Grunte ein Zukunftereich.

Stütt zu Berg mich Söhne, Dicht in meine Nähe! — Daß ich noch einmal Die Keine Erde sehe.

# Morgen

Der Frühlings-Frühhauch durch das Fenfter kam Und ftrich mir kosend über Bruft und Lider. Ich schrak empor. — Da lief's wie süße Scham Durch meine starren, halberwachten Glieder.

Ich schrak empor und schaute in den Slanz, Sah schlanke Halme im Gebet sich strecken, Sah fern in seinem zarten Knospenkranz Sich einen Baum in goldne Sluten recken.

Da überrauschte mich die junge Kraft, Und neu genesen, grüßte ich die Erde, Die Len3 um Len3 mit frischem Schöpfungssaft Aus Kalten Toden quillt ein jauchzend: "Werde!" Die zwischen Sturm und Streit und Angst und Neid Viel Keime reift und goldne Lieder spendet, Das wühlend winterliche Herzeleid Zu ihrer warmen Schönheit Frieden wendet.

Ich sprang empor — und sauchzte in das Licht — Da gab ein Klingen Antwort allerwegen. — Die Strahlenströme trossen vom Gesicht; Die Arme warf ich hoch, dem Tag entgegen!

\*

# Das Leben aber ist doch groß und weit

Ich ftand im Morgenglanz auf hohem Sipfel, Und bunte Dörfer lagen rings umher, Und über hügeln schwankten Waldeswipfel.

Sie schwankten wie ein Ahrenfeld, ein Meer, Und leichte, federweiße Wolkennachen, Im roten Glanze, glitten drüber her.

Und aus den Lüften grüßte mich ein Lachen Von jungen Vögeln, die die Flügel schwangen Im Frühlichtschimmer, zu des Tags Srwachen.

So hielt mich warm ihr froher Ton umfangen, Alnd weithin über Erdenglück und Leid Des mächtigen Sturmes Riesenschwingen sangen

Des großen Lebens Unermeglichkeit.

## Beilige Augen

Augen, die aus kalter Inbrunft ftrahlen, Groß und heilig, voller Gottesgüte, Segnend sede Blüte,
Augen, die gleich reinen Opferschalen
Ohne Rauch und Luft zum Himmel gluten.
Der Verdammten Qualen
Unter glühenden Ruten! —
Wird's nicht Graun in sene Augen malen?

Tiefe Augen ließen mich erschauern, Slück aus überirdisch kalten Feuern. Kein Bedauern Mit der Weisen und der Helden Trauern, Derer, die verloren Von Verdammnis zu Verdammnis steuern, Wird in jenen Augen se geboren.

\*

# 3 u g v o g e l

Flüchtig,
Cinem Wandervogel gleich,
Aber unstäter,
Nirgends heimisch,
Schweist meine Seele
Von Gestad zu Gestade.

Keine Blume, Deren Duft sie berauschte, Kennt sie mit Namen. Nichts weiß sie, Als ein Märchen aus der Kindheit, Ein paar Lieder, Wenige Worte der Denker Und albdrückende Sagen Von Sünde und ewiger Vergeltung: Halb wissend, Sehnsüchtig, Voll von Träumen und süßen Klängen!

O ware sie dem Schwan gleich Gesegelt
Auf dem Teich ihrer Heimat,
Dann klange ihr vertraut das Lied der Nachtigall
ihres Busches,
Dann kennte sie auch die Tiefen ihres Teiches,
Dann hieße sie nicht die Unwissende.

Flüchtig, Sinem Wandervogel gleich Schweist meine Seele Von Gestad zu Gestade.

# Die häufer steil im Dämmer stehn

Die Häuser steil im Dämmer stehn, So hingelehnt zur Wolkenwand; Bald wird der Wind hinunterwehn Den letzten Streisen Sonnenbrand! Und alle meine Träume gehn, Und alle meine Wünsche wehn Hinunter mit der Wolkenwand.

Nun rollen tiefe Schatten sich Zu samtnen Teppschen der Nacht, Und hohe Wipfel wölben sich Zu Sprenbogen düstrer Pracht; Nun liege ohne Regung ich, Und all mein Wesen breitet sich Hinauszusließen in die Nacht.

## Schatten

Das sind die Stunden, deren Schatten fallen Und mittags schmal den Weg uns übergleiten, Und tiefer sich zum dunklen Ende breiten, Zusammenrinnen unter Nachtigallen.

Tiefviolette, reiche Schatten fallen 3u Teichen, die von rotem Lauhe blinken, Die leisen Schatten, die von Baumen wallen, Darüber goldne Lichteskronen sinken; Wenn nun die Sonne zu den Schatten schwebt.

Und Schnitterinnen auf dem Weg der Wiesen, Sin Huschen, Hüpfen über Schattenriesen. Sie treten staunend in die Waldeshallen, Wo sich das Dunkel ins Gezweige webt.

## Wech sel

Und vor mir tief das ew'ge Blau! Und zu mir kam daher ein Singen: "Du senke dich ins dust'ge Blau Und scheide von den dumpfen Dingen; Dann wirst du als ein reiner Tau In Schollen und in Herzen dringen."

And vor mir lag das Blau so tief. — Da war ein Grauen in meinen Nächten, Nach Lippen meine Sehnsucht rief Und halbgelöften Maddenflechten. Vergebens rang ich in den Nächten, Denn, ach, das Blau war allzutief.

Aun spiegl' ich mich in allen Dingen, Und alle Dinge sich in mir, Und in mir ist ein ew'ges Singen, Ein süßer Ton von tausend Dingen, Und tausend Dinge lauschen mir.

#### In die Nacht

Vollkommene Sinsamkeit umfing ibn, und halb unbewußt nur ftreiften die in Traum gesunkenen Füße noch über das Gras. Langsam trugen sie ihn weiter.

Unter den langen, schwarzen Flügelbreiten der Wolke schauerten die Wälder in den Abend hinein. Über ihr lag noch ein schwaler, gelber Strich. Immer bleicher wurde er.

In gerade ausgeschnittenen Streifen glommen die blaßbunten Felder dem Walde 3u. — Nach und nach löschten sie aus.

Ein kleiner Weiher am Waldesrand trank noch das lette bischen Licht.

Die Walder rauschten noch ein wenig. Dann waren sie ftill. Ein Vogel schwirrte empor. Rasch verstummte sein Flügel. Eine Grille zirpte am Wege. Ihr Singen erstarb.

Er ftand ftill.

Seinen Mantel Schlang er um sein Haupt.

Es war ihm, als ob schon sein Lauschen die Stille der Natur ftore.

#### Regen

Feiner Regen lag vor dem Fenster. Es war wie das Rauschen ferner Meere.

So tief traumt es sich in dunden Zimmern, vor denen Regen niederfallt.

All die erleuchteten Fenfter, die einsamen Augen von haujern, die in das Dunkel sehnen.

Weit hinter den hohen Waldern, die sich beschatten, hinter den Augen der hauser - hodt ein Weib - mein Gram.

Ich liebte diesen bleichen, zusammengekauerten Gram mit den großen Abgrunden im Auge — seiner mutterlichen Grausamkeit. Ich hatte heimweh nach ihm.

Vor Zeiten verließ er mich.

Nun war ich lange einsam.

Der Pfiff einer Lokomotive entfernte sich - weithin.

Immer ferner das Rauschen.

Ich ftrich mit der hand durch die Luft. Ich wollte ftreischeln — meine hande suchten schwarze haare.

Leere lag um mich.

Da war ich Regen, der niederweinte — nur großes Weinen. Und es war wie das ferne Rauschen fremder Meere.

## Wenn frech der Abendniederbleckt

\*

Wenn frech der Abend niederbleckt Mit blutbefleckten Wolkenzähnen, Und in den häusern — dumpf, versteckt Sich Menschen ineinander qualen.

Dann schleiche ich durchs heiderohr Und grinse in die große Leere, Recke den Kopf hervor heule nach meiner Seele.

## Danun wie der Herbstgeworden

Da nun wieder herbft geworden, Und dein Liebster ein Andrer ist, Renne ich durch die Wälder Mit ätzender herzenswunde Und heule gleich einem geprügelten Schäferhunde. Ich glaube gar — bald hänge ich noch An einem großen Föhrenstummel.

Dich aber, Liebste, darf dies nicht genieren,
Die Erde braucht Diebe und Totschläger
Und braucht Gehenkte, ihre blühenden Wälder zu verzieren.
Dann kommen Leichenträger,
Und dann weinst du,
Wenn sie mich
Unter einem wunderschönen Trauereschenzweige
Einbuddeln.
Bin ich aber dazu nicht viel zu vernünstig,
Fräulein Karoline?

## Du!

Du! Ich werde dich doch als Beute davontragen, Meine bosen Stunden mußt du bußen Und mit zagen, sußen Worten mir von deiner Liebe sagen.

Warte, bald ducke ich mich, und dann packe ich dich. — Alle Nächte liege ich auf der Lauer. Ein langes Meer von Trauer Schüttete Wildheit in mich.

## Spaß

Ums aufgedunsene Senick — Fast widert sich der Strick. Ich strecke das feiste Angesicht Segen das kreidige Mondenlicht.

Und bricht die dumpfe Nacht entzwei, Grinse ich in den hahnenschrei:
"des Lebens Sput — vorbei!"

\*

#### Die Ahr

Betäubende Düfte von Lebensbäumen und Tuberosen. Sie zittern und züngeln über den Kränzen, umflackert von den weißen Kerzen der schwarzen Kandelaber zu häupten des Sarges.

Sein Kopf ist weit nach vorn gebeugt. Die Wände teilen sich vor seinen dämmernden Bliden. Über dem sich hochedehnenden Walde steht die Sonne: eine weiße Scheibe mit abgebrochenem Zeiger.

Diese Schläge der Ahr, wie sie ihn wieder aufschrecken, immer wenn er traumt.

Die schwarz verhangene Uhr im Saale ift ftumm.

All diese mit Flor verhüllten Bilder und Spiegel, wie sie hinter den schwarzen Verhängen hervorglimmen, als ob sie geheime Dinge fluftern mochten.

Wenn doch die Uhr im Saale tickte!

Dann und wann zuckt er zusammen. And diese vielen pilzweichen Hande, die sich ihm gerührt entgegenftrecken. Ah, diese Trauermienen, hinter denen gespenftisch feistes Behagen knurrt.

Das Schluchzen der am Sarge knienden Geftalten saugen seine Ohren wie eine beruhigende Musik in sich ein.

Diese Furcht!

Die tote Frau im Sarge. Dies durchfurchte Gesicht. Sie erinnerte ihn an eine alte Kirchentur mit fragenhaften Schnorkeln. Wie sie beim Singen alter Bußlieder auf- und niederächzte.

Wenn er doch fort konnte. Aber diese traurig andächtige Mauer.

Die Zeit, wie sie mit ausgebreiteten, regungslosen Schwingen die Erde entlang gleitet — weiter, weiter!

Die Ahr soll gehen, denkt er, tidl tidl tidl Schritt für Schritt! Nur nicht dieses Fliegen.

Was war das? hatte er laut gedacht?

"In einer diefer Stunden mußt du fterben!"

Diese warme, betäubende von Blumen- und Verwesungsrauch durchschwängerte Luft, diese heiße Angft!

Endlich der Prediger. Feine hande aus schwarzem Talar. Sine gutmutige, feifte Stimme. Wenn er nur wieder aufhorte.

Ja, von ihr spricht er — von ihrer Frommigkeit und Wohltätigkeit.

Was ift das? — Er fährt zusammen. — Schwebt dort nicht ihre Gestalt über dem Sarg. An der Taille ist sie abgesägt.

Die welken hande, wie sie sich verdichten. Blaue, hervorquellende Adern. Und dann das Nicken des Kopfes bei den Worten des Predigers. — Ah, fort!

Die Zeit! Wenn doch die Uhr tickte!

Da ift die Alte wieder. Aber jett schwebt die hand eine Spanne unter dem Armel, in kublen Verwesungsfarben schillernd. — Sie weht hin und her, wie ein totes Blatt in der hand des Windes.

Jett verändert sich das durchsichtige Gespenft. Die Ohren bekommen Verwesungsfarben. — Ah fort!

Die Rede des Priefters - gleichformig, salbungsvoll.

Und dann dies bin und ber fcmantende Gefpenft.

Er sieht fest auf seine hand, sich zu vergewissern, daß sie noch lebt.

Nun gibt er fich einen Rud.

Sie nickt noch einmal und fällt auseinander.

Er atmet auf. Der Prediger hebt die Arme segnend über den Sarg.

Die Trager, schwarze, schwerfallige Geftalten mit plumper Feierlichkeit!

Ein Poltern. Der Sarg hebt sich. Erneutes, heftiges Schluchsgen. Alle folgen ibm.

Da padt ihn ein irrer Gedante. Er springt auf einen Stuhl. Ein Rud. —

Die Uhr fängt wieder an zu tiden.

Er ift auf dem Heimwege. Vor ihm fteht der abendliche Wald — in ein blaues Feuermeer fteigend.

Er fühlt sich so gludlich, tief eingetaucht in die Natur.

Port das schwarzumflorte Haus, voll von Verwesungerauch.

Er aber will fort - tief in die Walder, wo ihn die Natur aus dunkeltiefen, schilfbewimperten Teichen anschaut.

Und er selbst — ist er nicht eins der vielen Augen! Er traumt tief in sich hinein.

Liegt es nicht vor ihm, wie viele, viele Swigkeiten.

Er hat viel, unendlich viel Zeit.

\*

## Tiefen

Tiefblau, dunklen, durchscheinenden Faltern gleich, fällt die Dammrung über die Parkwiese.

Ruhig, ein Schatten, steht semand am großen offenen Bogenfenster, wie an der Reling eines Schiffes.

Immer diese machtige Melodie, wenn es Abend wird, als ob der Wind schräg über die Buchen geigte.

Ja geigte, denn wenn er sie durchwühlte, konnte keine solche Musik emporquillen.

Da blitt ein Federball über den Schattenwolken.

Ein helles Madchendleid weht heran. Weiße Arme wachsen in die Luft.

Ift das Wirklichkeit?

Ein lebend gewordenes Bild. -

Dies Haar, dunkelblau wie die Schatten! Wie es dahinweht! Jest nur kein Laut! Graufam wurde das Bild gerriffen.

Nur im Hintergrunde der geigende Wind . . . .

Er geht vom Fenster fort und wirst sich auf den Diwan. Da sinnt er.

Überall die Musik in der Natur . . . .

Im Winde, im Sturm, in den Vogeln . . . .

Die tieffte Innigkeit aber erreicht sie im Menschen.

Er ift die Sehnsucht der Natur.

Durch tausend Gesichte rang sie sich zu ihm empor. And dann erklang sie in jauchzender, Magender Sehnsucht. —

Seltsam . . . nirgends Erfüllung, als ob die Sehnsucht 3wed des Lebens sei - - - - - - - - - - -

Sanz dunkel ist es geworden. Hinter den Vergen hat wohl der Mond schon seinen Kelch aufgetan. Nun steigt er über sie empor. — Paul fühlt den Slanz wie einen Dust. Er wagt sich nicht zu rühren.

Die Ture wird leise aufgeklinkt. Der Schatten einer Madchengestalt zieht sich lautlos beran. Er fühlt es und bleibt bewegungslos liegen. Die hande regen sich nicht unter seinem haupte.

Leise schmiegt sie sich in einen Polfterftuhl neben ihm.

Da nörgelt ein Knarren empor aus den Stuhlbeinen und reißt alle Stimmung in Fegen.

Und da erzittert er und knirscht mit den Zahnen.

Cine beiße Wut durchftromt seinen Korper.

Seine Augen ftreifen den Reitpeitschenknopf, der auf dem Tische im Mondschein funkelt.

4

Wenn er jett quer über diesen weißen Nacken schlagen könnte, daß er gang in blutigen Striemen ftande.

Seine Augen glimmen in Wohlbehagen.

Aber nur kurze Zeit. Bald überkommt ihn wieder die gesammelte Ruhe.

Verwundert schaut er in fich hinein.

Was der Mensch doch für seltsame Stimmungen bat.

Woher kommen diese Regungen?

Aus unserm Willen doch nicht!

Wie Schatten machsen sie empor und umnachten uns.

Aus duntlem Grunde machsen wir.

Im Menschen befreit sich die Natur. Aber wie viel Ungesundes, Grausames aus dem Boden, dem wir entstammen, glimmt noch heimlich in uns fort und wartet nur auf den Windhauch, der es auflodern macht.

Spurte er nicht schon als Kind immer einen Wonneschauer, wenn er die Worte "Marterpfahl" oder "Henkerbeil" las.

Wie er in einem ihm unerklärlichen Drang immer nach diesen Worten suchte. Ihm ist es, als starre er sie noch mit dumpfen, gierigen Augen an.

"Spiel bitte die Sonate von Beethoven."

"Gern."

Ihre Geftalt neigt sich vor dem Klavier, wie ein Leben gewordener Rhythmus.

Feierlich groß, machtigen Urweltstastaden gleich, rauschen die Tone.

Klar und heilig schwebt darüber seine Seele.

Da gellt ein Schrei an sein Ohr.

Er tritt näher ans Fenfter. Steht draußen nicht ein Mann? Schmutig und zerrissen sieht dieser ihn bledend an.

"He, be! Junger Mann! Da draußen fteckt Siner im Moore. Er verfinkt. Bald hat er ausgegluckt."

Vom Klavier ein schriller Schrei. Die Musik erftarrt. — "Wo? Wo?"

"Wo, wo?"

Der Mann zuckt die Achseln.

"Mensch, Sie mussen es doch wissen!"

Die Birten weben verangftigt bin und ber.

Weise, melancholisch gleichgultig wiegen die dufteren Föhren ihre haupter.

Da kommt es wie ein erfterbender hilferuf.

In Bligesschnelle ift Paul am Ort.

Er eilt über den schwankenden Grund. Schon balt er die Schultern des langsam, fehr langsam Sinsinkenden feft.

Ein fürchterliches Mühen.

Der Boden wankt. — Da hort er hinter sich ein teuflisches Lachen.

War es nicht sein eignes?

Nun hat er einen feften halt gefaßt.

So jett! Jett geht es.

Er lehnt den vor Angst Entkräfteten an eine Siche und geht fort.

Auf dem Heimweg liegt ihm noch das Wimmern des Mannes im Ohre.

"Erbarmliche, feige Kanaille," flüftert er vor sich hin.

Nun liegt er auf seinem Lager und lächelt bitter. Alle preisen sie ihn. Er ift also ein tapfrer, edler Mensch. — Klara erstickte ihn mit ihren Kussen. — Wenn er nur wirklich gehandelt hätte. Warum hat er überhaupt den Mann hinausgezogen?

Er ftand wie unter einem Bann.

Argerlich ftredt er sich aus und will schlafen.

Da . . . . fteht er nicht auf dem Sumpfe und tritt mit aller Macht auf einen Hirnschädel, der durchaus in die Höhe will? Jetzt hört er seine eigene Stimme:

"hinunter, du hund! Clender Lump! hinunter mit dir!"

Cs ift ein früher Frühlingenachmittag.

Durch die zerbrochene Flurscheibe weht vom Park sonnige Luft zu ihm, frisch wie Kinderodem.

Er geht ein paar Schritte vor. Dort sener Raum, wo sie ein Leben neben ihm führt, das ihm fremd ift, wo sie diese furchtbaren, bannenden Dissonen schafft.

Seine hand fahrt über die Stirne, als wolle sie die lette Federflode des Nachtvogels Schwermut vom haupte ftreichen.

Er wendet sich ab und geht festen Schrittes durch den Saal. Vor ihm die Terrasse.

Sein Auge schweift. — Kühle an den Teich sich drangende Baume. Über ihnen, wo die Sonne ruht, rosige Blütenbrufte.

Sligern unter segelftillen Wolken - Fernenlodung.

So ruhig rings.

Seine Bruft hebt und fentt sich, wie bei ftiller See ein Schiff.

Da ein Sprigen. Mädchenlachen. Wellen eilen in Kreisen 3um Ufer.

Ihr Kleid weht den sonnenglitzernden Kiesweg hinauf.

Cin Aufbliden. Wartende Arme.

"Lieber!"

"Du, deine Bilder . . . . "

"Ach laß, tuß mich, Lieber."

Er hebt sie auf seine Arme und trägt sie den Hügel hinauf. Ihre Haare hängen zur Erde. Ihm scheinen sie goldene Gewebe, die sich von Frühlingsbäumen losgelöst, von Bäumen, die er noch nie gesehen, die aber doch irgendwo stehen müssen, vielleicht auf einem anderen Sterne. — Sie ist ganz Hingabe gegen die Wärme und spricht lachende, törichte Liebesworte. — Seine Arme fallen. Sanst sinkt sie auf den Rasen. Er streckt sich neben sie. Ihre Wangen glühen.

"Meine Bilder," lacht sie auf einmal vor sich bin, "der

vorgeneigte Tannenwipfel mit dem ängftlichen Gesicht eines alten Weibes — der Dämmerung entgegenlauernd. Teiche, die erschrocken in das Blut der Abendsonne sehen. — Das sindest du seltsam, nicht wahr?"

Er beugt sich über sie und ftreichelt.

"Weißt du," jauchzt sie plöglich, "das Leben ist so etwas Warmes, das man sich immer nur so die Wiese hinabrollen möchte."

Sie läßt sich hinunterrollen. Er ihr nach. Ihr Kleid ift grun. Sie lachen.

Cin enges Schmiegen an das Riedgras des Teiches.

Duft von Wassern und jungem Gras.

Den Kopf auf seiner Schulter flüstert sie, als ob sie mit dem Winde sprache: "Wir haben uns so lieb!"

Streichelnde Bande über ihr Geficht.

"Bift du jetzt gang gludlich, Beine Elfe?" Ein Niden.

Sie redt sich: "Ach, die Sonne ift noch zu jung. Sie spielt zu sehr mit uns. Sie macht mude."

Tiefer und tiefer sinkt die Sonne. Sin rotes, aufgedunsenes Trinkergesicht — fteht sie über dem Walde.

hat sie zu viel Leben getrunten.

Er muß lachen bei seinen Gedanken. Dieses Dichten in die Natur, seit er sie kennt.

Nun ift sie gang hinab. Nur ihre roten Arme fließen noch in die hohe, wie die Arme eines Ertrinkenden.

Mit der Dammerung wacht Magda auf.

Cin verändertes Gesicht hebt sich ihm entgegen.

Erschauern in seinen Armen.

"Schütze mich vor den Schatten!"

Er sieht ihr ins Sesicht. Ihr Antlitz ist angstvolles Lachen. "Mach doch keinen Unsinn."

Sie loft sich jah von ihm und fteht binsenzitternd da. "Auf Wiedersehen."

"Was fällt dir ein. Wir bleiben doch zusammen."

Sie sieht ihn fremd, feindselig an. In ihren Augen erwachen dunte Feuer.

"Ich kann nicht anders; ich muß jett allein sein."

"Nein. Jeden Abend sonderft du dich ftundenlang ab. Ich ertrage es nicht mehr."

Sie neigt ihr Haupt. Da fallen die goldbraunen haare über ihr Gesicht, wie Blätter zu Anfang des Herbstes.

Ihre Arme und Fuge beben sich.

Cin Wiegen.

"Ich tanze vor dir, denn der Tod lauert immer auf uns. Meine Jugend tanzt vor dir in den Tod!"

"Derrudtes Kind!"

Die Worte ftolpern in seinem Munde. Er bebt gurud.

Ihm ist es, als webe über die Graser kicherndes Grauen vor Anbekanntem.

Schnell flüchtet er zu ihr. Sie liegt matt in seinen Armen. "Komm Magda, laß das!"

"Du kommft mir doch nicht nah!" fluftert sie.

"Ich habe dich lieb."

"Fühlft du die Angft, die aus den Baumen rauscht?"

"Sieh wie wundervoll schwarz die Baume im Wasser stehen."

"Nein, nicht an den Teich. Unsere Seele hohnt uns daraus als Medusenkopf entgegen."

"Magda, laß das!"

"Ich kannte Menschen, die Pflanzen werden wollten, um nicht in das furchtbare Seelenland zu mussen. — Sieh doch, sieh! — Ach, du verstehft mich nicht. O, dieses Grauen, daß du nur meinen Körper lieben kannst."

"Ich liebe deine Seele, Magda."

"Meine Seele?" sie schüttelt den Kopf. "Weißt du, was das ist? Was wir Seele nennen, ist Körper, keimt von der Sonne empor."

Dann umklammert sie ihn wild wie eine Tigerin,

"Ach, der Tod!" schauert sie. "Schütze mich vor meiner Seele."

Ihr Kopf sinkt gurud. Willenlos lachend lagt sie sich tragen. Er bringt fie wie ein Kind gu Bett.

Cs ift Morgen. Er steht auf der Terrasse. Seine Augen suchen Magda.

Die Weide, die über den Teich fluftert.

Über ihr die Sonne.

Das erfte errotende Erstaunen der Frühe siel von ihr ab. Sie überschaut lachend die Welt, voll von tauweißen Tropfen der Kindheit, die sie beim Aufsteigen gestreift.

Cín Ruf.

Er fühlt ihn tuhl über den Ruden perlen.

Co war wohl der Morgen, der bubenmadchenhaft Aufe der Freude ausstieß.

Jett kommt es hinauf.

Sie.

Ihre dunkten Augen sehen ihn mit einer schelmischen Luftig-

Er schließt sie fest in die Arme.

Cin frohes Kinderantlit sieht zu ihm auf.

# Sput

Wenn das Nachtgewölk über Felsen geht, Ein Schauer über die Wälder weht, Sträubt sich aus zitterndem Binsenrohr Ein schleimiger Sauch empor. Mustre ihn nicht, Den scheuen Wicht: Er wies mir meine Stirne vor Und ein tausendzähriges Stlavengesicht.

Sprenge vorbei am Moor Auf deinem schnaubenden Pferd; — And humpelt er bellend hinter dir drein, Lüste das Schwert! Laß es brennen im Mondschein — Steil!

\*

## Christus

Dom Mittagetraum bin ich erwacht. Am regenschweren, satten Wald Bespiegelt sich das Sonnenlicht In grüner Pracht.
Dom Acker wallt ein Dampf einher, Der sich an breiten Äften bricht, Ein Schollenatem feucht und schwer. Ich trinke tieses, warmes Licht.

Ein Schatten kam, von Gold durchhellt, Und hochhin sah ich Christus gehn, Auf einer Wolke weisend, stehn Und niederblicken auf die Welt; Und alle Wälder bogen sich, Und alle Meere senkten sich, Und Milde träuselte zur Welt.

Und Menschen wandelten gesellt; Im Auge starb die starre Slut, Der Schein von Blut, Kein Stier sank unterm Beil gefällt; Und schlanke Säulen stiegen auf, Und sie bestrahlten Land und Flut. Und hochhin, wo der Heiland stand, Schoß steil empor ein Lorbeerbaum; Und Blätter von dem Lorbeerbaum Der Heiland sich zur Krone wand. Und leise seine Stimme sprach: "So nehm' ich von der Welt die Schmach Und einen dumpfen, dumpfen Traum."

\*

#### Meinem Vater in Wahlverwandtschaft.

## Auf der höhe

And immer wilder wird die Luft. Hoch über mir, im Sonnenduft, Schweift ein Aar. Tief unter mir die Flüsse Hagen: "Man hat deinen Vater ins Grab getragen!"

So, wie ich trete diesen Fels, Trat einst mein Vater diesen Fels; Sein Auge hat wie meins gebrannt Empor die nahe Felsenwand Und so das weite, goldne Land Umspannt.

So wird ein Sohn, ein Sohn von mir, Die Welt durchschweisen, so wie ich, Und wenn er über die Klüste springt, Neigt er die Stirne ganz wie ich, Und hört und hört, wie's näher dringt — Sin Wort, ihm wunderbar bekannt, Seit tausend Jahren schon bekannt:
"Mein Vater unter der Sche!"

#### Ein Sterben

Als die Sonne die Wolken berührte, die den Horizont umlagerten, da wußte sie, daß sie sterben mußte. Ihr Leben war nur ein Tag gewesen, aber ein Tag voll Klarheit und Wärme: Tausend Verzweiselten hatte sie neue Hoffnung ins herz gestrahlt, tausend Armen Brot gegeben, hundert Denker erleuchtet und ein paar Dichtern Träume geschenkt. Nun senkte sie lächelnd das Haupt und grüßte die Sipsel der Verge:

"Ade Sesilde, ade Ströme. Mein Licht sang goldne Lieder auf euren Wellen. Ich liebte euch und werde euch wieder lieben, wenn die Stunde neuen Lebens für mich anhebt; — denn der Tod ist nur ein schlummerndes Leben. — Alles Leben ist ewig."

Und sie dachte an ihre Jugend, da sie rosengeschmückt aus dem Schoße der Berge emportauchte. Da überkam sie eine Sehnsucht, bekränzt zu sterben. — Sie griff in die Purpurtiesen des Äthers und erfaßte leuchtende Rosen. Selig preßte sie diese ins Haar und streute sie über Wälder und Ströme. Dann rief sie die Winde, daß sie die Totenseier rüsteten. — Die rissen aus dunklen Tiefen Feuerbrände und warsen sie in die Wolken, die hoch aufloderten. Rosenumkränzt, flammenumleuchtet tauchte die Sonne hinab, und ein Slanz von Schönbeit lag noch auf der Erde, als die Sonne längst nicht mehr war.

Sput Roman (1905)

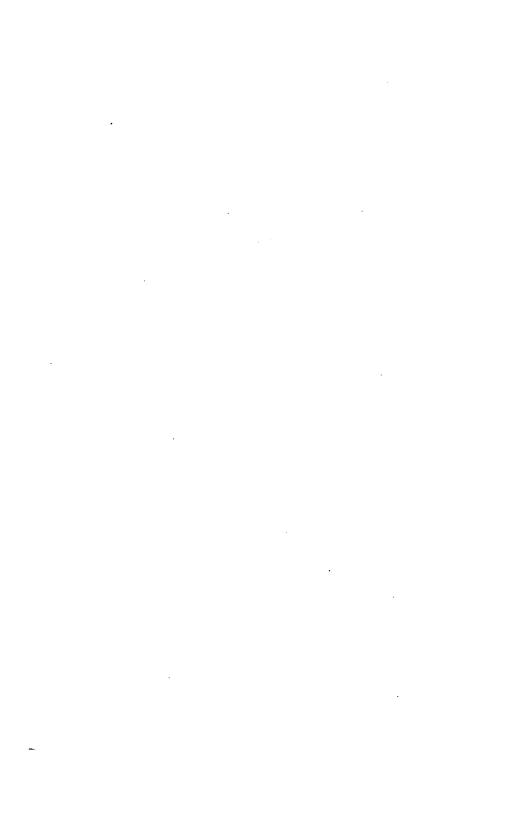

Wie an dem Tag, der dich der Welt verlieben, Die Sonne ftand zum Gruße der Planeten, Bift alfobald und fort und fort gedieben Nach dem Geset, nach dem du angetreten. So mußt du sein. Die tannst du nicht entflieben, So sagten schon Sibyllen und Propheten.

Boethe.

I.

Langhinzudende Schienen unter roten und gelben Lichtern. —

Er lag in Decken eingehüllt in den Armen seines Vaters. Ein Stöhnen und dann ein gellender Schrei aus der schwersatmenden Lokomotive. — Wie der weiße Rauch in die blaue Luft steigt — so wie Vaters Bart.

Sie sigen im Wagen. Der Bart weht wild an dem schwarzen Rod hernieder.

Schwarz stehen die Wälder und Berge — Burgen und Schlupfwinkel von Hexen und Zauberern.

"Dater!"

"Junge?"

"Wohin fahren wir?"

"Nach Hause. — Weißt du, dahin, wo ich als Kind spielte."

"Ift auch Mutter dort?"

"Weißt du . . . Mutter . . . "

"Ich will zu Mutter."

"Mein Junge, Mutter" — der Alte macht ein hilfloses Gesicht, "so sehen, wie früher kannst du sie nicht mehr. Aber — —

Peter Baum I

in sedem Blütenbaum ift sie, sagt sie dir etwas Liebes — im Wehen der braunen Blätter im herbst — auch im Winter, wenn du dich so wohl fühlft, wenn die Sonne aufs Sie scheint, dann streichelt sie dich. Du mußt viel mehr stille halten, als früher, damit du es merken kannst. Aber Mutter ist viel bei dir."

"Und werde ich sie nie mehr sehen, nie mehr im Arme haben?"

"Doch, doch, mein Junge, wenn du größer bift."

Die Berge und Walder werden immer einsamer und drohender.

Hans duckt sich.

"Sieh, Junge, wie der Mond sich eilt, mit uns Schritt zu halten. Er ift von der Stadt her mitgelaufen."

hans Matscht in die Bande.

"Mit der Cifenbahn?"

"Ja. Mit der Sisenbahn. Er muß doch auch hier aufpassen, daß keiner von den Riesen dieser Berge dir etwas tut."

Der Knabe sieht Vater aufmerksam an: Die langen, weißen Brauen über den Augen.

"Tante wohnt hier. Hore, du sollst viel in den Waldern herumlaufen, und abends erzähle ich dir Marchen. Aber mit deiner Tante, die ist alt . . . die will gerne allein sein . . . Gehe ihr aus dem Schatten."

Der Wagen fahrt einen Augenblick langsamer.

Cin schmal, boch und laut sich walzendes Wasser.

hans möchte gern aus dem Wagen springen, Stiefel und Strümpfe ausziehen und die Füße ins Wasser baumeln lassen.

Da rollt es hohl über die Brücke durch das Tor. — Sin Schattenbau mit schwarzen Zinnen.

Er weicht vor der hageren Geftalt zurud, die an die Wagenture tritt. Diese Augen, wie schwarze Löcher. Er hat das Gefühl, kaltes Gestein zu drüden.

"Der herr segne euren Singang."

Dater nimmt die alte Frau in die Arme.

"Tag Schwefterchen!" Er lacht über das ganze Gesicht.

hans hodt auf dem Teppich. An dem großen Schreibtisch sitt Vater und fahrt mit einem Federkiel über weißes Papier, das er gang mit schwarzen Buchstaben bededt. Dann und wann greift seine weiße, beringte hand nach einem Buche.

hans blidt auf Vaters Fingernagel — so glatt wie eine Clobahn.

Nach und nach dämmert er ein und hört wie in der Ferne die Worte der Alten sich begegnen. Sinmal suchte sein ersichrockener Blick das Sofa. Tante Martha sitt gebückt — die Arme auf den Knien, die Augen voll von unbeweglicher Trauer.

Ihre Stimme schreckte ihn auf. Er blickt in die hohe. Gleich darauf sinkt sein Kopf wieder auf die Bruft.

"Karl, wie ftarb eigentlich deine Frau?"

"Ruhig; in meinen Armen; mit einem Lächeln."

"Bat sie nichts gesagt, bevor sie ftarb? hat sie sich nicht Jesu übergeben?"

"Sie war, es ift seltsam bei ihrer Jugend; in den letzten Jahren ein Barer, ruhiger herbsttag."

Ein Seufzer stieg aus der hageren Gestalt, wie aus hohlen Nächten ein verzweiselter Wind und strich kalt über die Teiche der Seelen.

"Deine arme, schone Frau!"

Dann fährt sie nach einer Pause fort: "Ja, du bist weiß. Als ich dich zulet sah, war dein haar noch braun. Du bist älter als deine Jahre."

"Das letzte halbe Jahr in München, als ich so plöglich allein war. Aber ich fühle jest neues Leben."

"Ich werde für deine Frau beten."

"Martha, laß das. Du kennft meine Ansichten, und ich kann deine Sedanken nicht ertragen. Sie füllen dies haus wie schwarze Vögel."

"Ich werde für euch beide beten."

Karl Thorau rud't mit dem Stuhl, erhebt sich und tritt vor den Knaben. Durch halbgeschlossene Augen sieht Hans den Schimmer des Bartes.

"Na, Gott sei Dank, er schläft. Martha, siehst du noch immer Gespenster?"

"Der alte Thorau, unser Großvater. Der ist noch in diesen Zimmern. Ich höre ihn in der Nacht seufzen."

"Sei ftill."

"Sie gingen immer auf gefährlichen Wegen, die Kinder unseres Geschlechtes. Möge sich Gott unserer Seelen bei Lebzeiten erbarmen."

"Beteft du für den alten Thorau?"

"Ich bete für uns alle. Unsere Gebete sind Balsam für die Toten, daß sich ihre vielen Wunden schließen, ebe das Endgericht alles Kranke in seinen feurigen Rachen schlingt — den ewigen Tod." Sie betont die letzten Worte Silbe für Silbe.

"Man meint, du seiest katholisch."

"Man darf aber die Heilslehre nicht so äußerlich auffassen. Das mit dem Fegefeuer ist ja falsch, aber es war eine Ahnung der Wahrheit."

Sie ftredt das Kinn vor.

"Weh, all die Seelen, die dahingehen, Stunde für Stunde. Die Wasser des Todes werden immer dunkler vor ihrem Schwarm."

"Weißt du, wir hatten immer Phantasie, wir Thoraus."
"Der alte Thorau. Wie eine Siche war er. So groß und breit. Und die Augen mit der treuen Wärme eines Kindes. Aus seinen Kriegsjahren erzählte man Wunder der Tapferkeit von ihm. Aber als er alt wurde, war sein Blick oft der eines Tieres, das auf der Lauer liegt. Da sah man ihn ängstelich zusammenschauern, und sein Auge wurde bose und tücksich. Sines Tages ließ er alle Christusbilder verhängen. In seiner

Segenwart durfte nicht mehr gebetet werden. Er muß bose Dinge getan haben - -."

Karl Thorau tritt ganz nahe an sie beran.

"Wie ftarb er eigentlich?"

"Oben in der Kammer mit dem Chriftusbilde — als ihm der Schaum auf dem Munde ftand, schlug und stieß er nach seinen Kindern. Er sah sie wohl als Teufel, die ihn nach der Hölle zerren wollten."

"Hat man denn keine Ahnung, woran er ftarb? Hat der Arzt keine Vergiftungssymptome feststellen können?"

"Man hat ihn schnell begraben laffen."

Er sieht wie gebannt auf den Teppich, dann richtet er fah das Gesicht auf.

"Meinft du, daß Selbstmord erblich ist?"

"Sottes Wetterwolken stehen schon lange auf unserem Hause." Karl Thorau wendet sich und blidt durch die Fensterscheiben.

"Meine Frau ftarb ganz ruhig, den Tod vor Augen. Sie dachte nicht an die Swigkeit. Sie fand es nur unsagbar schade, daß das Zusammenleben mit mir und dem Jungen aufhören sollte. Als ich sie zuletzt noch küßte, lächelte sie, wie ich es manchmal bei ihr im ersten Frühling sah, wenn ein flüchtiger Sonnenstrahl sie wärmte."

Er redt fich.

"Jest bin ich ganz einsam, nur mit dem Jungen zusammen. Und wäre ich auch ganz allein, ich wollte doch leben."

Langsam öffnete er das Fenfter. hundert ftrahlende Augen der Finfternis. Die Fernen tonen tausend Frühlingsstimmen.

Die Nachtluft läßt hans einen Augenblick die hand bewegen. Die beiden merken es nicht.

"Wie lange willft du hier bleiben?"

"Ich will den Rest meines Lebens hier verbringen, wieder träumen, lesen. — Wielleicht schreibe ich. — Ich war nur so lange draußen, meiner Frau zuliebe. Sie liebte die Welt so sehr."

"Ja. Sie liebte die Welt. Ich sah es in ihren Augen. Es war keine Seligkeit in ihnen."

"Doch. Keine, die verzückt die Erde vergist. Es war eine Seligkeit, in der sich Wälder, Ströme und Ader mit Sonnenuntergängen und Sternen darüber spiegelten."

"Sie war gut gegen Arme?"

"Es war merkwürdig. Selbst vor dem Slend versinsterte sich ihre Stirne nicht. Sie suchte es gerne auf. Alle Sterbenden schieden ruhig, wie unter Sonnenschein, wenn sie bei ihnen war."

"Willft du hier nicht heilen? hier in den Dorfern fterben viele. Ihr Arzte konnt sa aber nur am Leibe, am Staube Wunden schließen."

"Nein, ich will die letten Jahre mit dem Jungen leben." Nach einer kurzen Pause dreht er haftig den Kopf zurück.

"Was war das? Es wurde plöglich kalt hier. Donnerwetter!" er lacht gezwungen, "ich fange hier auch schon an zu phantasieren."

"Ja. Sben ftand der alte Thorau an deinem Schreibtisch. Er beugte sich über deine Papiere. Hörteft du sein Seufzen nicht?"
"Martha!"

Hans wird unruhig, dreht den Kopf und sieht mit weiten Augen nach dem Schreibtisch. Er blickt ins Leere. Durch das Fenster nur ein fernes Leuchten, ein weißer, sich bewegender Streifen.

Der Junge finkt wieder in fich gufammen.

"Jest ist er wieder fort. Er war viel blasser als sonst."

"Bitte, Martha, behalte das für dich." —

"Deine Frau, sa, sie war wohl gut. Aber wir mussen ganz in der Flamme Gottes stehen. Unser ganzes Ich muß verzehrt werden. — Deine arme Frau. Sie sindet keinen Weg über die kalten frostelnden Wasser."

"Du!"

"Immer flattert die Seele des Alten herüber, um sich hier zu warmen. Sott, erbarme dich unser." "Ah, dieser Ahornduft. Dies Rauschen. Dort das Slänzen des Teiches. Dies ferne Quaken von Froschen und Zirpen von Grillen, welch weite Melodie um uns."

"Hörft du die Schritte auf dem Kies — so schleppend hoffnungslos?"

"Dieses lebendige Weben, diese Bewegung."

"So hoffnungelos. Dente, es ift unfer Großvater."

Ein leises Stöhnen tam aus dem Korper des Knaben.

"Junge, Junge, du mußt zu Bett. Was ist dir, Hans? Haft du geträumt? Träume sind Vögel, die weit fortfliegen und nie wiederkommen. Lieber, keiner Kerl!"

Er hebt ihn in die Hohe. Der Knabe schlingt seine Arme bilfestehend fest um Vaters Nacken.

\*

hans ftand zwischen den Knien seines Vaters. Der Kopf ragt über ihm mit seinem weißen Bart, wie ein leibhaftiger Sottvater.

Der Knabe spielt im Sande und baut ein Dorf und ein Schloß.

Und der Alte blickt zu ihm nieder mit einem fremden Lächeln über seinen Spielen und Fragen, mit einer fernen Erkenntnis im Antlig, die aus dem Tasten der kindischen Hände und der ins Weite redenden Lippe seine eigene Weisheit heraufdämmern sieht — ebenso, wie wohl der Große, der über unsere Meere hochwächst — mit dem Mondsilber im Bart — lächeln und mitträumen mag über uns Alten, mit unseren Spielen in Kunst und Weisheit.

Und der Große im weißen Bart nimmt den Knaben auf seinen Schoß und lehrt ihn mit Namen nennen die Wunder der Luft — die Vögel, die dicht an den grauen Wolken-wäldern dahingleiten, und all die anderen Tiere, die man fängt und sagt. Und er lehrt ihn mit Namen nennen die Sträucher, die ihre Finger zusammenschließen, wenn ein Wind

<u>i\_\_</u>

Kommt und die Schmetterlinge, die morgens ihre Kelche ausbreiten, wie Beine auffliegende Himmel.

Und dann baut er dem Knaben noch eine Welt über dieser Erde auf — eine Welt, die aus Klängen und Buchstaben, über unsere Flüsse und Wälder hinweg — ein Riesenbau in die Luft steigt.

Und hans lernt und faßt mit seinem morgenjungen und doch geschlechteralten hirn alles, was ihm verwandt ift und läßt alles Fremde wieder fortfliegen, wie Vögel aus der flachen hand.

Manchmal sieht ihn der Alte bekummert an: Wir find altes Geschlecht. Wir mögen uns nicht mehr mühen. — —

Hans wird das ganze Leben — die Wälder, Felsen, Flusse und Kinder — zum Marchen, er selbst zum Zauberer.

Die Kinder des Dorfes fürchten sich vor ihm.

Er erzählt ihnen seltsame Dinge von einer Stadt, in der Riesen, Zauberer und Könige mit goldenen Kronen leben, in der Bettler Beine Kinder fangen und verspeisen.

Er läßt sich von den Dorfkindern zum Könige mählen, führt tyrannisch ihre Spiele an und halt neben einem Felsen und einer Quelle auf einem Moosthrone Gerichtsstungen. Die Rebellen und Übeltäterinnen werden vor seinen Augen über einen gestürzten Baumstamm gebunden und mit zusammengeflochtenen Weidenruten gestäupt.

Oft aber weift er alle von sich; dann sitt er einsam auf seinem Throne neben dem Felsen und der Quelle in Sedanken.

Wenn er ein Madchen ware. — Das überkommt ihn als ein seltsames Wohlgefühl. — Morgen, beim Sonnenaufgang, sitt er im kurzen Kleide . . .

Dieser Traum wird zum glühenden Wunsch in ihm. — Kann er es nicht zwingen? Sind ihm nicht die Geister des Waldes, der Quelle und der Felsen untertan?

Ein Wunder ift für ihn auch Vatere Geigenspiel. Er sitt Abend für Abend und hort ihm zu.

Wenn er unter den Waldbaumen mit dem sich ins Weite dehnenden Sezweig lag, erzählte er ihnen von seinen Spielen und fragte sie, ob wirklich hier einmal das Meer gestürmt habe. Er fragte sie viele sonderbare Dinge, ohne auf ihre Antworten zu hören. — Oft aber lag er unter ihnen und lauschte auf ihre langhinwallenden Worte.

Wenn der Wald gang ftill ift, redet er in großen Worten, die ihm felbst fremd sind, und erschauert bei dem Gedanken, die Baume und Vögel hörten ihm zu.

Dann wirft er sich nieder und druckt lange den Kopf ins Gras. — —

Große Freude macht ihm das Weghüpfen der Frosche vor dem Hall seiner Schritte und das glanzende Zittern der Libellen, die wie tudisch-gleißende Drachen schweben und den Fliegen nacheilen.

Wenn die Sonne scheint, liegt er ganz ftill, stiller als das ihn leise umbebende Gras und blinzelt nach dem sich wiegenden Schilf. — Wie Mutter sich einmal wiegte nach den Klängen von Musik, im großen Saale. — Mutter!

Ja, setzt streichelt sie ihn. Er fühlt es ganz deutlich.

Da über ihm — zwischen seinem Haupte und dem Blau — schwebt ein weißer, großer Vogel.

Und dann kommen Reiher das Afer des Teiches entlang. Hans überkommt eine schmerzliche Freude. Er fühlt, wie sich die Fische winden. And jetzt windet sich auch sein kleiner Körper.

Co überfällt ihn eine plogliche Grausamteit. Er eilt den Fliegen nach, birgt sie in der hohlen hand und springt einen Abhang hinauf.

Zwischen den Zweigen eines Strauches spannt sich ein Netz. In der Mitte hodt behaglich eine Spinne.

Sie bewegt ihre vielen Beine. Wie eine Mutter ihr Kind, widelt sie das zappelnde, ungludliche Tier in immer neue Faden.

Dann liegt sie über ihm und saugt.

Als hans die lette Fliege in das dunne, verftridende Net geworfen, läuft er, von Grauen gepadt, schreiend davon.

\*

Hans hatte das Meer nie gesehen. Aber im Traum sah er oft auf riesige, grau sich wälzende, grün und blau aufbligende Wasser.

Wenn er morgens dann aufwacht, lugt er alle Dinge mißtrauisch an.

Sah er im Traume nicht ebenso deutlich?

Wird es ploglich verschwinden?

Er preßt das Kissen vor das Gesicht.

himmel und Erde, Baume und Teiche, alles ift Trug. Vielleicht verfündigt er sich an Satan, wenn er zu Gott betet?

Die Jurcht, alles um ihn werde verschwinden, qualt ihn. Sein Sefühl gegen Vater wurde zum Wind über endlosen Sisseldern. — Er betrügt dich. — Er zeigt dir hügel und häuser, und nachher schwebst du in Dunkelheiten, gehst gegen schwarze Wände. — Ich weiß nichts mehr genau, auch nicht, ob Vater mich liebt.

Er traumt. — Aber ihm war Mares Meer, durch das er weit hindurchsah.

Er und sein Dater gleiten nebeneinander her, wie durch blaues Glas. — Einen Augenblick fürchtet er, sich weh zu tun, aber es ist ja Wasser, darin er leichter als ein Wogel auf und nieder taucht.

Er blickt an sich hinunter und wundert sich noch mehr. Statt der Beine steuert ein Fischschwanz her und hin. Und jest bemerkt er auch den Fischschwanz bei seinem Dater. Er lacht, fürchtet sich aber, daß das Wasser ihm in den Mund laufe. Dann beruhigt er sich. Oft ruhen sie in Bäumen mit schwarzen Blättern.

Und Fische schwimmen an ihnen vorbei von einem silbernen Slanze angestrahlt. Ihm ift es, als ginge er von ihm und seinem Vater aus, als seien sie silberne Monde.

Pilze gehen mit vielen Füßen durch das Blau, wie auf feftem Lande. Vor ihm her treibt ein Blatt Papier, auf dem solch ein Pilztier abgebildet ist.

"Wie dumm!" dentt hans und gleitet weiter.

Da fteht ja auch das Schloß seines Vaters. Er schwimmt durch das Fenfter in das Schlafzimmer.

Jett schwebt eine Musik von irgendwo ber, wie die Seige seines Vaters, und alle Fische tanzen um ihn. Ihm ift es, als kame die Musik vom Tanzen der Fische.

Nun ift er wieder im Freien und treibt ftill um die Zinnen. Das Schloß tont ganz ruhig und so geigenhaft. Er muß weinen.

Da rauschen die Baume mit ihren schwarzen Blättern, und doch weht nirgendwo ein Wind.

Dann werden die Blätter plötzlich immer größer, und es sind wehende Trauerflore, die sich wie hande nach ihm ftrecken. "Mutter!"

And da bliden viele lachende Muttergesichter aus den Trauerfloren.

Die Geigentone werden gang groß, große Orgeltone.

Auch aus seinem Körper kommt ein Klingen, er schwebt ganz in Musik.

Und überall liebe, lachende Muttergesichter, wie aus vielen Spiegeln.

Und immer die Musik, die da anhebt wie ein Rauschen der Baume und anschwillt zu weiten Orgeltonen.

"Mutter!" fluftert er und gleitet weiter durch blaues Glas.

Er sitt aufgerichtet mit offenen Augen auf dem Lager und taftet in die Luft.

<sup>&</sup>quot;Meerl"

Ift der Traum wahr oder das Wachen? "Mutter, liebe Mutter!"

hans sitt in den Andachtoftunden unter angftlich atmenden Dorfkindern. Tante Marthas Augen bliden aus dem Gesicht wie tiefe Nachte sternenfremder hohlen.

Vor ihm, über schwindelbangen Abgrunden hangend, schwebt das felfenschone Antlig Luzifers.

Wie grausam fand er oft Vater, wenn er Vogel schoß und Fische fing. Aber Gott ist viel grausamer, viel furchtbarer.

Und er steht im Freien unter einer Fohre, sieht die Wolken fliegen und möchte nie von dieser Erde fort. Hoch über ihm die blauen, weichen Sale der Seligen. Langsam ballt er die Faust gen himmel und fühlt sich schwer von Satan. Vor dem Schlasengehen aber betet er: "Lieber Gott, laß mich noch diese Nacht leben."

Morgen kann er ja wieder von neuem beten. — -

Er liegt in der Dammerung in der Nahe eines Hauses. Ein Fenster entzündet sich. Schatten geben vor ihm her und hin.

Ob sie alle verloren gehen?

Bans fieht ein Madchen.

"Komm, du mußt mir folgen. Ich bin ein Zauberer." Das Madchen sieht ihn furchtsam an.

"Das weiß ich; aber ein Zauberer fteht mit dem Teufel im Bunde."

"Wenn du mir nicht gehorchft, wird euer haus heute Nacht in Flammen aufgehen."

"Gott hilft uns."

"Jetzt ift der Teufel noch herr der Erde. Wer weiß, ob Gott je siegt. Komm!"

"Ich muß nach hause!"

"Du haft Furcht, zu spat zu kommen."

"Ja!"

"Komm!"

Zaghaft folgt ihm das Madchen und halt sich dicht neben ihm.

Auf einem Sugel bleibt er fteben.

"Sieh!"

Die Sonne, rund über dem glimmenden Flusse. Sin breiter Fohrenwipfel fliegt hoch über das feuerspeiende Haupt.

"Das schuf ich!"

"Pfui, das schuf Gott!"

Er wirft sie zu Boden und schlägt sie.

"Wet?"

"Du!"

"Jetzt lauf rasch nach Hause. Sonst kriegst du noch mal Schläge! Aber wehe dir, wenn du was erzählft."

Er lacht laut auf und sucht seinem Lachen etwas Teuf-

Langsam geht er nach Sause.

Vor dem Wohnzimmer bleibt er fteben. Er hort die Worte der Tante.

"Ihr zieht mich mit ins Berderben. Glaubt ihr, ich konnte felig fein, wenn ihr verloren geht?"

Aller Trog fällt von ihm ab. Sin plogliches Mitleid mit sich, Tante und der ganzen Welt erfüllt ihn.

Er reißt die Ture auf und wirft sich der Tante auf den Schoft.

"Du, wenn Gott uns ftrafen will, wir halten alle zu- sammen."

4

Ein Wolkenschatten lag auf dem hügel und ließ das Grun des Rasens tiefer bluben.

hans sah lange bin.

Da glitt ein anderer Schatten, der lang und schmal und noch tiefer dunkelte, darüber her. So war der Umriß eines Mannes — seines Vaters. Der Kopf hing schlaff auf die Bruft.

Bans Schleicht ihm nach, mit gebeugtem Ruden sucht er hinter Baumen und Strauchern Verstede. Der Alte läßt sich mitten im Grase nieder. Der Bart sinkt bis zur Erde.

"Jesus Chriftus!"

Er fluftert dies mehrmals hintereinander und wendet sich wieder dem Schlosse zu.

Hans folgt ihm. — Langsam, oft zögernd, steigt Vater die Treppen bis zum oberften Stockwerk hinauf.

hans war zurudgeblieben. Dann taftet er leife nach.

Sine schmale Tapetentur, die er noch nie gesehen, steht angelehnt.

Er tritt in eine Meine Kammer. Durch eine Fenfterluke fällt ein kalter Lichtschein auf eine Christusstatue — daneben, an die weiße Wand genagelt, ein schmutzig gelbes Bild, auf dem nackte Menschen aus Flammen ihre Arme recken.

Der Alte sitt auf einem zerrissenen Strohsessel davor.

Ein Wimmern des Knaben unterbricht ihn jab.

Er sieht sich um. Im Augenblick fteht er auf, hebt hans in die hohe und sieht ihn lachend, dann ernft an.

"Wir wissen nur von diesem Leben etwas. Alles andere ift Marchen, Schwindel."

Erschüttert schleicht sich hans fort.

\*

Die Dunkelheit war gang groß geworden. Sie hatte lange auf der Lauer gelegen.

Als dann das große, runde Bandigerauge hinter dem Walde schlafen ging, war sie hervorgekrochen — auf dem Bauche — weil sie sich immer noch fürchtete, das Auge könne sie sehen.

Aber dann war sie immer frecher geworden, hatte sich hoch aufgerichtet, daß ihr Haar das Fenfter und das Haus aus-löschte.

Bans friecht in die außerfte Sche der Kammer und halt die Sande vors Gesicht.

Er fürchtet sich, die Dunkelheit gu seben.

Er will einen Sprung vorwarts tun, das Fenfter schließen. Dort die Lampe. — Dann ift die Dunkelheit draußen.

hu! Wie ploglich die Dunkelheit herbrullt, wie sie mit den Flugeln schlägt, das Fenfter ruttelt.

Wenn er jett schreit, ob sie dann Angst bekommt?

Einmal hat er es getan. Da hat es sich über ihn gelegt
— ganz schwarz — ihn zu Boden gedrückt.

"Dater unser . . . der . . . ."

Sanz still! Auch nicht denken! Die Finsternis hort alles. Ob sich Sott auch vor ihr fürchtet? — —

\*

#### II.

hans stand im ewig dammernden Zimmer seiner Tante. Acht Jahre waren vergangen.

Frost, zitternde Warme und Kuhle gingen in immer gleichem Wechsel über ihn hin. Er hob und dehnte sich von Bliden und dunklen Traumen.

Ans Fenster tretend, blidte er durch das schmale Dreied' zwischen den Worhangen. Über den dunklen Baumen die unstaten Wolken.

Wie Gefühle in ihm zusammenkrochen und auseinandertaumelten.

Treiben auf dunkelwiegenden Wassern.

Er ging zurud zum Tisch. Still sett er sich hin und nimmt die Bibel auf den Schoß. Seine Lieblingestelle: "Das macht dein Jorn, daß wir so vergeben und dein Grimm, daß wir so plöglich dahinfahren."

Die Worte liegen über ihm wie Schidfal.

Langsam ward er dann mude.

Es kamen Bilder, von denen er nicht weiß, wann er sie gesehen — vielleicht einmal in einer großen Stadt?

Er will sie zusammenballen.

Da war es ihm, als ob das Zimmer Leben atme.

Über aufschillernden Teppichen lag es wie zitternde Sonnenluft über Feldern.

hans war ganz hellsehend; der Duft vor ihm begann zu leben. Zartweiße hande und Arme — schimmernde Kleider unter lichtem Frauenhaar.

Ein schwüler Dunft ftieg auf und betaubte ihn; ein schwimmendes Gefühl dundler Verlorenheit überkam ihn.

Als Tante ins Zimmer trat, schlich er an ihrem steinernen, schmalen Antlig vorbei.

Er ftieg zur Chriftustammer hinauf und sette sich vor das Sollenbild.

Aber die Sufigkeit ging nicht aus feinen Traumen.

Er springt auf, nichts begreifend. — Er hat das Gefühl, daß er angefangen habe, eine ewige Schuld auf sich zu häufen. "Das Blut Jesu Christi."

Alle möglichen Bibelftellen. Mirgende ein Beil.

Als die Sinsamkeit um hans wuche und sich über ihm zuwölbte, sprang er zornig auf, stürmte über den grasbewachsenen hof, mit vollen Zügen die Luft einsaugend, in das murrisch träge, an den bewaldeten hang sich lehnende Stallgebäude.

Als das junge Tier aus dem dumpflauen Stalldunft in die dustzärtliche Sommerlust trat, wieherte und zitterte es freudig auf.

Mit einem festen Griff ist hans oben, wirft sich zurud, Moder und Traume von sich abschüttelnd.

Ein Graben vor einem in der Sonne treibenden Staubrauch. hutten der Menschen, hundegebell und Kindergeschrei.

Er raft über die in junger Saat stehenden Ader, wie ein Schickfal etwa hinraft über die Saaten des Wunsches.

Wenn hans auf dem Pferde saß, schäumte sein Körper eine ins Blau machsende Wildheit, eine Sehnsucht, die Wolken 3u sprengen. Wälder und Teiche starben hinter ihm, gingen hinter seinem hufe unter.

Errafte mit der hoffnungelosen, leichten Freude eines Damons.

An einem Abend lag überall das feierliche, tiefe Leuchten vor einem Gewitter. In der Ferne war ein kubler Donner. Aber der himmel behielt seine Wolken oben.

Hans blickte auf die Sonne. Sie ruhte dicht über dem Walde — ein tiefer See.

Er ftand am Waldabhang. Große, schwarze Vogel glitten beim.

Wie die Beinen Stimmen vor dem Donner verftummten; jetzt atmen sie wieder auf. Sine frühe Nachtigall überschluchzt alle die anderen Stimmen des Verdämmerns.

Es war in ihm eine plögliche Angft. Sie lag in der Luft um ihn — im Donner — im Wetterleuchten.

Aufgescheucht laufende Pferde auf den Wiesen.

Ploglich springt eine der Tiere auf den Ruden des andern. Sin wildwuchtender Kampf.

Der Atem einer fturmenden Kraft umwehte hans, von der er nichts begriff, vor der er faft schrie.

Er wandte sich um - dem hause zu.

Scheu, ohne sich umzubliden, geht er an dem verkrüppelten Buchenwalde vorbei. Dort haben die Baume Tier- und Menschengesichter: Widderköpfe und tief nach innen frierende alte Frauenantlitze.

Er haftet rascher. Das haus stand vor einer blauschattenden Wolke. Die Blumen der Felder leuchteten dunkel in der gewitterscheinenden Luft.

Hans sigt Vater gegenüber zwischen den hohen Bucherschränken und dunklen Mobeln. Da drangen bange Fragen aus seinem Munde.

Vater redet — von Fruchtkeimen, Zeugung, Weltentstehung — lange, lange.

Als der Knabe wieder ins Freie trat, war es dunkel.

Wenn er Vater hort, ift es ihm, als sei Gott sehr spielerisch, sehr spielerisch groß.

Am Horizont wetterleuchten die bleichen himmelsmädchen. Wenn sie die Augen auftun und Wald und Feld für einen Augenblick aufscheinen lassen, dann sieht er auch ihre versichränkten Arme.

Im Morgen und Abend, wenn die Dinge keine Schatten werfen, laftet das Grauen der Erde schwerer auf uns.

Im Alter und in der Jugend sind die aus unserm Blut steigenden Schatten gigantischer und drückender, als im Jüngslings- und Mannesalter.

Phantasien, die wir seit Geschlechtern in unserm Blute trugen, die wir pflegten und hätschelten — der Jüngling spielte mit ihnen, mit gehorsamen Hausvögelchen, die auf seinen Pfiff auf die Schulter herabsanken, auf den nächsten Pfiff Kreise im Sonnenlicht übten — als Männer hielten wir sie strenge nieder — das wächst plötzlich im Abend zu Drachen und Albgeistern empor.

Selbst in erster Morgenfrühe waren sie friedlicher. Die Welt war noch so frisch, unsere Sinne jauchzten so vielem Sligernden entgegen, und wenn sie uns auch verfolgten, und die Schatten ihres schweren Fluges uns umhüllten, ein Lichtsspalt — und wir tranken Gesundung aus unserer jungen Kraft.

Karl Thorau war in den neun Jahren, die er im Schlosse verbracht hatte, sehr gealtert. Als er einzog, ging er noch gerade, nur hie und da, wenn eine der dunklen Möven seines hirns hochstatterte, beugte es ihn nieder.

Jest war das haupt, das damals noch vom weißen haar, ringelnden Meereswellen — umspult war, ein nackter Fels geworden, der traurig in die Zukunft ragte.

Bans fah bekummert, wie Daters Saupt sich immer tiefer beugte, und seine Gange in die Christuskammer haufiger wurden.

Freilich, seit er wußte, daß hans ihn einmal dort gesehen hatte, blidte er sich, bevor er hinaufstieg, argwöhnisch um, und seine Schritte gingen schleichender.

Aber der Knabe machte über ihm mit einer schwermutigen Neugier.

Seit acht Jahren trug er das dunkle Geheimnis: Dater haßt Jesus.

Sanz verwundert schaute er zu ihm auf, wenn er oft in großen, feierlichen Worten von Jesus sprach, wenn er vor hans seine Gestalt emporwachsen ließ, einen Sonnenaufgang über Felsen.

Hans krummt sich vor Chriftus, dem ftrengen, grausamen Richter, an den Tante glaubt. Auch sie spricht von dem Alleliebenden, aber so, daß er vor ihm zittert.

Der Jesus von Vater und Tante sind zwei Fremde in ihm. Aber der Erloser von Tante ift stärker. Vor ihm fürchtet sich auch Vater.

Oft war in hans eine Zerftörtheit, die ihn tief in die Wüste seines Inneren trieb. Dann zog er alle Wolken der Zuße und Trauer über sich zusammen, bis die Sonne nur noch als ein weißer Fled aus schwarzer höhle glomm. Er starrte auf seden kleinen Fehltritt, bis er sich drohend zur Landsaule hoch bäumte.

Eine Erinnerung stand hoch vor ihm, jene Stunde, als er auf dem Hügel stand und sich selbst Sott nannte. Jahre sind seitdem gestorben, aber der Funke, der damals aus seinem hirne schlug, fraß weiter, und sein Trot lobte oft in Nächten gen himmel.

Und dann gab es Zeiten, wo dumpfe, schwere Untiere über ihn herkrochen und ihm ein grauenvolles Behagen machten, als sei er ein Genosse des Gewürms unter der Erde.

So konnte er nicht weiter leben.

Bei einem Sewitter, das über dem Schlosse stand und immer von neuem Rachen und Abgründe von Flammen aufsperrte, siel er auf die Kniee, er hatte alles vergessen, was er vom Sewitter wußte. Er flehte zu Gott, er möge ihn vor dem Maule der Hölle schügen. Er gelobte stammelnd — sich jett dem Heilande binzugeben.

Als das Gewitter vorüber war, und der Donner nur noch

dann und wann aus der Ferne, ein ohnmächtiger Greis, hinaufpolterte, trat Hans ans Fenfter und ließ die frische, von Regen und Gras duftende Luft über Stirn und Hände perlen.

Er dehnte sich aus — Jesu entgegen. Himmlische opfernde Liebe am Kreuz steht blutig vor ihm. Alle seine Sünden, die, die sich hochreckten stolz und blabend, die, die sich tief in ihm verkrochen, ihm Ekel bereiteten — alles ließ er vor sich stehen, bespie sie mit einem Abscheu und flehte zum Heilande, daß er sie fortspüle mit seinem Blute.

Und nun kommt eine neue Luftwelle ins Zimmer — so kuhl spülend, so barmberzig berauschend, daß er erzittert. Und Welle auf Welle geht milde über ihn hin.

Als er des Morgens aufwacht, streift er das weiße hemd von sich, steht nackt und reckt seine Glieder.

Sein Leib so unschuldig, wie Adams Leib im Paradiese.

Er öffnet das Fenfter und fintt auf die Knie.

Die Luft war nie so jung, die Vogel sangen wie am ersten Schöpfungsmorgen, die Baume rauschten sich immer neue Sedanken von Sott, selige Welttraume zu, und er darf wieder nacht vor Sott knien, geheiligt im Blute Jesu.

Den Tag über ging er in einem Psalm. Jede schwarze Wolke sehnt er als Gewitter herbei — im Blige Gottes Knie zu umfassen —!

Abends tritt er hinaus und schaut in die unzähligen, silbernen Seen am himmel, darum die Seligen in schimmernden Gewanden lagern und auf den Triumph Jesu warten, wo alle Seen zum kristallenen Meere zusammenfließen.

Er hat alles vergessen, will nichts mehr hören von dem, was er über die himmelskunde weiß.

Tante sagt, er sabe auch außerlich anders aus als früher, seine Stimme habe sich sogar verändert, es sei etwas von der Liebe Jesu darin. Bald werde nun Gott auch Dater zu sich ziehen.

In ihm wurde fein Geschlecht, vom alten Gluche erloft,

aufatmen. Dann erlöschen die Höllenfeuer, die die Kammer mit der Christusstatue umloben.

Cine kriftallene Leuchte zu Jesu solle er werden. Bis dahin muffe er die Gnade in Demut huten.

Hans lauschte diesen Worten und redete in den Andachteftunden, die Tante den Erwachsenen und Kindern des Dorfes halt. Er mochte auch gern wie Tante schon Kranke heilen. Sie wehrt ihm aber. Der Geift wird eber noch in ihm reifen.

Dumpfgierig trinten die Dorfleute die Erzählung feiner Erwedung ein.

Ihm ist es wie ein Wandeln durch unbekannte Milchstraßen des Himmels.

Jeden Sonntag sitzt er in der Kirche. Am liebsten sind ihm die Abendgottesdienste. Die vielen Kerzen gießen alle Schauer der Mystik in ihn.

Und dann, umftrahlt vom Kerzenlicht, der bartlose Prediger im weißen Haar, mit der großen Stimme und dem milden Blick in den Augen, dem Blick, daraus der heilige Geift leuchtet.

Er eifert über die Sunden und zeigt immer wieder den Weg zu Jesu.

"So ift eine Majeftätsbeleidigung frevelhaftefter Art, schlimmer als alle Majeftätsbeleidigungen der Erde zusammengenommen, wenn ihr ihn verschmäht. Er kommt mit ausgebreiteten Armen euch entgegen und will sich ener erbarmen, und ihr stoßt ihn zurück. Versteht ihr das Verbrechen? Wehe euch, wenn ihr ihn nicht aufnehmt. Er wird dann mit dem roten, hungrigen Schwerte des Rächers auf euch niederfallen. Wehe euch, wenn ihr in den Flammen stöhnt, die euch nie versbrennen, die ewig zehren, aber nie verzehren."

Sinmal hat er den Pfarrer angedichtet. Da läßt ihn der Gesiftliche mit dem weißen haar und dem fanften Gesicht zu sich kommen.

hans steht in einem dorfeinfachen Zimmer. Am Fenster sind Nelken. Auf einem geblumten Sofa sigt der Pfarrer. Hans sieht noch, wie eine Frau mit einem kleinen Kinde durch die entgegengesette Tur hinausschiebt.

"Also du bift schon so ein Beiner Christusjunger. Na, set dich mal hin. Nun erzähle mal."

Er ift enttäuscht. Er hatte geglaubt, daß in des Pfarrers Wohnung Posaunen tonen müßten, daß seine Rede ihn mit himmeleblumen überschütten würde, und nun saß er so gemütlich da, fast mit einem breiten Lächeln um den Mund.

Der Pfarrer fteht auf und geht gur Tur.

"Marie, bring mal einen Liter von unserem Landwein." Die Flasche steht auf dem Tisch, und der Pfarrer füllt beide Släser.

hans denkt daran, daß Jesus auch mit seinen Jungern getrunken. Nach dem erften Trunk fangen seine Augen an zu glüben. Er spricht von den Entzudungen, die der heilige Geift über ihn aus glübenden Wolken ausgegossen.

"Aur immer nüchtern. Jesus will keine Schwärmer als Junger. Proft. Gott freut sich, wenn wir seine guten Gaben genießen."

"Inmitten von Menschen, die verloren geben."

"Na, ich werde meine Bauern schon zu Gott treiben."

"Wenn der eigene Dater, ich meine, wenn Verwandte" ...

"Da betet man. Wenn Gott will, wird er einen schon Kriegen."

"Gott will doch, daß alle selig werden."

"Junge. So gibt eine Verheißung. Die steht in der Bibel: dann wirst du und dein Haus selig. Daran halte dich. Und nun Prost."

hans geht niedergeschlagen nach hause. Er glaubt nicht mehr daran, daß der heilige Geist im Pfarrer wohne.

Der Gedanke, ob Vater und Mutter selig werden, qualt ihn in Nachten, deren schauerliche Schleier kein Windhauch zu teilen vermag.

Mit feiner Mutter führte er dringende Gefprache.

"Liebe, liebe Mutter! So hilft dir nichts. All deine Süte und Schönheit wiegen federflockenleicht auf der Wage des ewigen Richters. Dich kann nur das Blut Jesu heilen."

Und dann grabt er das Haupt ins Kissen und wartet, ob von irgendwo her eine Antwort kommt.

Und einmal, als er aufgerichtet im Bette sitt, da kommt eine weiche, ferne Musik zu ihm herüber. Sinen Augenblick denkt er, es sei Daters Seigenspiel. — Aber er verwirft diesen frevelhaften Sedanken sofort. — Solche Musik hat er noch nie gehört. Die kommt von den Engeln, den Seligen. Mutter, unter ihnen gleitend, streut ihm tröstende Grüße herab. — Er liegt auf den knien und drückt sein Antlitz in die Decke.

Den anderen Morgen erzählt er Tante von einer großen Offenbarung, die ihm in der Nacht geworden sei.

Auf Tantes Fragen schüttelt er den Kopf: Davon dürfe er nicht reden. — Wunderhare Tone, Musik. — Er wisse nun, daß Mutter selig sei.

\*

hans fühlte den besorgten Blick seines Daters auf sich ruhen. Er möchte ihn abschütteln, denn er strömt eine ihm unerträgliche Trauer in ihn.

Sines Abends ift hans in Vaters Zimmer. Er sigt ihm gegenüber und sieht durch die offenen Fenfter, durch Baumkronen, verdämmernde Greisenftirnen im Mondlicht.

"Hans, ich habe bemerkt, daß du nicht mehr reiten kannft."
"Dater."

"Du sigest vornüber auf dem Tiere und läßt es laufen, wohin es will."

"Ja . . . aber . . . ."

"Ja, es lief mit dir, als ob du nur ein aufgeschnalter Sattel warft, kein Mensch. Als du dich einmal, wie aus Zufall, aufraffteft, warf es dich ab, daß du unter die Dornen fielft. Nachher knieteft du blutend auf der Wiese."

"Ja, Vater."

"In den Unterrichtsftunden horft du nicht mehr auf meine Worte, träumft du an mir vorbei. Ich habe einen Brief an meinen Freund geschrieben. Er soll einen hauslehrer für dich herschicken. Ich denke, du wirst dich mit ihm anfreunden."

hans hat zu viel Chrfurcht vor Vaters Gebrechlichkeit, um zu widersprechen.

"Was fagft du?"

"Ja, Vater."

"Dann ift es gut. Sage, Hans, was denkft du eigentlich zu werden?"

In hans ringt der Wunsch, zu sagen, daß er den Menschen vom heiland reden wolle.

"Nun? Ich denke du hattest Talent zum Architekten. Die Zeichnungen von dir sind sehr gut, groteske Bauten ja zum Teil; aber im einzelnen berechnet. Wie lange haft du eigentelich nicht mehr gezeichnet?"

hans schweigt und wird rot.

"Du haft wohl alles daran gegeben, was du früher gern tatest."

Hans möchte fortlaufen. Des Vaters Blid halt ihn feft. "Laß gut sein. Ich hatte mich nicht hierher zurudziehen sollen. hier modern die Schritte und Worte vieler Geschlechter."

Er wirft den Kopf in die hobe.

"Wir wollen hinausgehen. Es ist schone Abendluft."

Er fteht lange vor seiner Seige und sieht sie dufter an. Dann nimmt er sie unter den Arm.

"Komm!"

Sie ftehen auf dem Hügel. Unten buden sich Geftalten aus dem Strom ins Mondlicht.

Da streicht Vater über die Geige, erft zitternd, dann ploglich zu großen, weiten Tonen sich aufrichtend. Dann neigt er das haupt und schlingt beide Arme feft und pressend um hans.

III.

Der Hauslehrer hatte heitere Augen und ein weittonendes, lange anhaltendes Lachen.

Hans wurde unter diesem Lachen seltsam ruhig. Wenn abends sich irgendein Spuk ihm näherte, wenn ein Sedanke ihn mitten im Sommer frieren machte, vor dem Lachen blaßte jede Frate zu karer Luft, und seder ängstigende Sedanke tauchte zuruck in sein gespenstisches Sismeer.

Karl Zieler ging wie in einem Glanz von Klarheit und heiterkeit. — Dabei waren ihm phantaftische Spiele nicht fremd. Wenn ein Wind mit seiner unsichtbaren Spötterhand ihm den hut vom Kopse reißen wollte, stellte er sich breitbeinig hin und schimpfte.

Er nannte ihn einen wurdelosen hanswurft, Lausbuben. Er machte ihm sein Pfeisen und Sausen nach, indem er beide Finger in den Mund nahm.

"Der macht sich so bald nicht mehr an mich heran," sagte er dann stolz zu hans.

Der aber empfand seine Nabe oft als eine Unterbrechung der himmelsleiter, die ihn auf lichten Sprossen in seligen Stunden aufwärts trug. Er konnte in seiner Nabe nicht beten, und alles gewann in seiner Segenwart ein natürliches Ansehen.

Dater unterhielt sich oft lange mit ihm.

"Ja, herr Thorau," hörte hans ihn einmal zu Water sagen, "schwere Dinge, die man sonft als Student erft begreift, weiß er kar zu entwickeln. In anderem ift er unwissend wie ein Sextaner."

Im Unterricht versucht er allerhand Dinge, um hans vom Träumen abzuhalten. Er läßt ihn gerade stehen, den Kopf gegen die Wand gelehnt, dann legt er mehrere Gegenstände nebeneinander, nennt einen davon. Im selben Augenblick muß hans danach greifen.

Dies hat soweit Erfolg, als hans zu Zeiten aufgeweckter erscheint. Aber gewisse Dinge sind ihm nicht beizubringen. Besonders wehrt er sich gegen das Erlernen von Wörtern und Jahreszahlen. — Die Ereignisse der Geschichte schwimmen im großen Meere seines Gedächtnisses dicht durcheinander. Manchmal holt er sie mit einem Netze heraus und läßt sie in der Sonne glitzern. Dann setzt er sie wieder hinein, daß sie sich weiter mit den anderen luftig durcheinander tummeln.

Auch seinem Glauben, den ein tropischer Wald von Traumen umatmet, weiß er immer von neuem feierliche Stunden abzugewinnen, und er hat die Fähigkeit alles zu vergessen, was ihm widerspricht.

Wenn er auch die Kare Weisheit seines Vaters und Lehrers begreift, so haben doch die alten, morgenländischen Sagen feine Wurzeln durch sein ganzes Blut gesponnen, die nie mehr auszureißen sind. Die im Dorfe umgehenden Gespenstergeschichten, Tantes Krankenheilungen treiben aus seinem Blute aus hakenden Wurzeln seltsame Pflanzen mit häßlichen, luftforttrinkenden Köpfen. All dies ist fester in ihm, als se alles Wissen werden kann.

Aber trothdem, auch dies ist für ihn ein wärmendes Spiel. Seine Liebe zu Tieren, Bäumen und Pflanzen, die in erster Jugend in ihm aufdämmerte, dann durch das Licht des Glaubens verdunkelt wurde, ward wieder heller und inniger, da er sich selbst als letze, feinste traumvolle Blüte sah.

Hans und der Lehrer machen gerne weite Streisereien. Beide wetteisern, die steilsten hoben am behendesten zu erstimmen. Wenn der Wind dann unter ihnen sich auf die Ahren wirst und auf ihnen den Meereswellen nachäfft, und das Wild aus dem Dickicht tritt, dann sauchzte etwas in hans auf.

Dann erwachen die alten Söttersagen. Die Wolken sind Wikingerdrachen, darauf gefallene Krieger durch die Lüste schweisen.

Dumpfes und Weites zieht durch hans hin.

Oft aber fühlt er sich plöglich ermudet, fürchtet sich vor dem Beinften Wege und möchte am liebften für immer einschlafen.

Einmal werfen sie Steine nach einem Ziele. Hans verliert die Luft, sich zu bücken. — Nachher laufen sie um die Wette. Mitten im Laufen bleibt Hans stehen. Zieler sieht es nicht und rennt springend weiter.

Als Hans allein ift — vor sich Heidekraut — unten den Fluß nach beiden Seiten ins Gras schäumend und vor Sonnenslicht seine Wellen aufrichtend, tief unten die Wiesen, ihr saftiges Grün in die Weiße des Lichts sprühend, da fühlt er sich vom Winde getragen, eine große Wolke, die über dem Tale hängt.

So ruht er lange, lange — hat seinen Lehrer, Oater, das Schloß, hat alles vergessen.

Da auf einmal schreckt er hoch. Ihm ift es, als ob er unssicher an zu flattern finge. Etwas lauert über ihm. — Der Lehrer ift tot. — Und da, als er jah aufschaut, sieht er ihn hinter einem hügel emportauchen und zur Seite schweben. Sleich darauf erblickt hans ihn wieder auf derselben Stelle, wo er hochtauchte, emporschießen.

Hans' Blid wird entsett. Sein Herz zittert. Jett ist er sicher tot — dann aber taumelt er zurück und lacht. — Das waren sa Windmühlenslügel. Als er aufatmet, kommt auch der Lehrer schon durch das Unterholz auf ihn zu. Er trägt einen Zweig um den Kopf und lacht durch sein Prusten und Atemholen hindurch.

Auf dem Heimweg sehen sie das Dorf unten liegen. Das braune Stroh strahlt einen zarten Schein aus. In den Fenstern glimmt es wie Tränen. Hans fühlt eine Trauer um verlorene, in die Swigkeit verwesende Stunden und Tage. Kinder spielen. Alte singen langsam alte Kirchenweisen und Wolkslieder. Sin lettes Auffladern des Lebens vorm Schlafengehen.

"Dein Vater ift ein wundervoller Mensch," sagt Zieler unvermittelt.

"Ja . . . und doch fürchtet er sich vor Jesu."

"Wie? Wovor? Dein Vater, der? So ruhig und abgestärt." Hans schämt sich und weiß nicht recht weshalb.

Vor ihnen taucht das Vaterhaus empor. Seine boben Fenfter glühen mit tiefem Blid in die Dunkelheit.

"hier in diesem Sause starben viele Menschen," sagt hans jab. Verwundert sieht ihn der Lehrer an.

Da padt ihn hans beim Arm.

"Lieber Gott, gib mir einen anderen Glauben," überkommt es ihn.

Sie treten ins Portal.

\*

Des Nachts war es Hans, als ob er erwache.

Er ruhte in einem feinen, schwebenden Nebel.

Aus leichtem Duft blidte ein bleichstrahlendes Madchenantlig, mit Flechten von tiefem, blassem Golde.

Wo hat er dies Gesicht gesehen? Zögernd streicht er sich über die Stirn; da fühlt er die Flechten in seinen handen. Er ist es selbst. Weit lehnt er sich zurud.

Durchs Fenfter blubendes Mondlicht ftreichelt über unendlich Liebes bin.

Er ift sie. — Sie kniet vor dem Jenfter. Die Baume fteben vor Teichen, die Silberkronen tragen.

Sie loft ihr haar und lagt Goldduft um den Naden fliegen.

Ein fremder, tannendunder Garten. Schroffe Fohren ragen wie einsame Gedanten daraus empor.

Draußen trabt und flattert es über die Baume und Wege. Allem Spukenden da unten fühlt sie sich verwandt. Der Mond blaßt. Sin Dammern vor ihr: Die Zukunft. Wälder vor Sonnenaufgang in tiefem, tiefem Regen.

Hinter ihnen muffen Schlöffer liegen. Wenn sie den Jug hineinset, werden sie in Flammen fteben.

Leise schüttelte sie den Kopf.

"Eine dunkelsinnende Welle, Die mich langsam weiter wägt, Schmiegsam hin und her bewegt . . ."

Dann huscht sie empor, schleicht aus der Ture und tappt herunter. Sie kommt durch viele Zimmer.

In einem dunkelhellen Raum. Fenftervorbange hullen sie in tiefe heimlichkeit. Gin bober Spiegel.

Neugierig will sie darauf guschreiten.

Da sigt vor dem Spiegel in einem Sessel ein Greis — halbgeschlossenen Auges. — Ein boser, scheuer Blick. — Wie hämisch-alt das Spiegelbild ihm auflauert.

Er wird bald fterben. Dann ift es von ihm erlöft.

Cin trodener huften mankt aus ihm.

Das Madchen laft fich zu feinen Fußen nieder.

Beine welken hande taften nach ihren jungen haaren.

Mit weiten Augen weilt der Greis im Spiegel über den füßen Bewegungen vor sich. Sie sind letzte Abendschönheit, daraus sein kahles haupt bang widerstrahlt. Jett weiß sie auch die Bedeutung der Tannen und Föhren im Garten. Damals als seine Frau starb, ließ er ihn verwüsten. Dann bepflanzte er ihn.

Er wollte sich ja einsargen.

Sie blidt zu ihm auf, kniet zu seinen Füßen und wirft ihren Kopf jah in seinen Schoft.

Schluchzend erwacht hans auf seinem Lager.

×

Es waren die braunleuchtenden Tage des Herbstes. Die Luft lag still und klar um verwesende Farben.

Aber des Abends zieht ein eng aneinander gedrücktes Nebelmeer den Fluß hinauf. Die Wälder zittern dann vor weißen Sestalten und die Wiesen liegen im Mondlicht gleich gesspenstischen Seen, daraus die Bäume — schwarze, einsame Schwimmer — emportauchen und in den immer höher steigenden weißen Wellen ertrinken.

Kar! Thorau zittert wie ein Blatt, das nur noch lose am Baum hängt, das noch die ganze Farbenpracht des Abends in sich hinein trinken will. Sein gebückter Sang, den Atemzüge lange unterbrechen, hat manchmal etwas eigensinnig sestes, und wenn man ihm beim Treppensteigen, oder sonst, wenn er sich plöglich schleppend weiter müht, helsen will, brennt sein Auge zornig aus der weißen Wimper hervor. — Er spricht laut von seiner Sesundheit, daß er sich selten so wohl gefühlt habe, wie in den legten Jahren.

hans übertommt dabei ein froftelndes, scheues Gefühl, und er weicht nicht von seiner Seite.

Einft im Mittag zeigt sein Vater jah mit der hand nach dem über einem hügel hochschweisenden Föhrenwalde. Rotbraune Saulen. Darüber, sich tief ins Blau tragend, ein Raubvogel: Der Gedanke des Föhrentempels.

Karl Thorau hat sich ploglich boch aufgerichtet.

"Wie groß wir in der Natur."

Dann krümmt er sich wieder in sich zusammen. Gin versichmittes Lächeln schleicht an seinen Lippen vorbei.

"Jest betet Tante für mein Seelenheil." — — — — — Mühsam, eigensinnig, geftütt auf hans, erkomm der Alte einen hang und stand auf einer hohe, wo Felsen und Tannen zusammen wuchsen.

Er hielt sich an einem Afte.

Seine zitternden Lippen flüfterten:

"Länder und Seen durchschwommen, Brunftig allen Fernen. Wittre nun in den Nächten Nach Ländern über Sternen. Als ich ein Kind war,
Slänzte so weit mein Teich, hinter sedem Wipfel
Grünte ein Zukunstsreich.
Stütt zu Berg mich, Söhne,
Dicht in meine Nähe,
Daß ich noch einmal
Die kleine Erde sehe."

Als ich noch jung war, kamen mir oft Verse. Das habe ich von meinem Vater. hier stand er und ich. Das ist unser Blut. — hans, wenn ich tot bin, wandere fort und kehre niemals hierher zurud. Am besten läßt du das Schloß abreißen. Dann wohne in Paris, Venedig, Florenz, Rom oder sonstwo, und wenn du Kinder hast, laß mich und das Schloß vergessen sein. hörft du, hans?"

"Jal"

Auf dem Rudweg, in der Nahe des Schlosses, bleibt der Alte stehen, dann geht er weiter.

"Hans!"

"Dater!"

"Ich sagte, wenn ich tot bin. Wir werden noch lange, lange zusammen sein, Hans!"

"O ja, Vater. Sicher!"

Cines Nachts Hopfte Vater an hansens Ture.

"Hörft du den Herbststurm. Unser haus schwankt auf ihm, wie ein zitterndes Boot. Wir wollen ihm wachend zutrinken."

hans und Vater sitzen sich gegenüber im großen Saal. Der schwere Wein in ihren Gläsern brennt dufter im Kerzenlicht.

Da kommt es wie ein Schatten durch die Ture. Tante in der Nachthaube. Ihr haar hangt wirr. Die Augen glüben aus dem durren Schadel. Nun hod't sie ihnen gegenüber und sieht sie wild an. Vater schenkt von neuem ein und gießt ein Slas hinunter.

"Proft Erde! Hans, du trinkft sa nicht. Sanz aus! So." Die Schatten der großen Schränke weichen flackernd zurück. "Karl, laß uns niederknien!"

Die Glaser füllen sich von neuem.

"Dies ift die Stunde des Gerichtes. Alle Toten unseres Hauses stöhnen. Jesus Christus um deines Blutes willen." Karl Thorau sieht hans an und schüttelt den Kopf.

"Verstehft du nicht die Heiligkeit dieser Stunde? Was sitzest du da scheu? Wir sind dem Weltall gewachsen."

"Karl, die Hölle!"

"Schweig, Tantchen. hier haft du nicht mitzureden." Er erhebt sich wankend.

"Bei, wie mein Segel die Swigkeit spannt!"

Unsicher taumelt er dem Sofa zu.

Hans sigt neben ihm und hort auf das aus den Abgrunden des Schlases kommende Stohnen und das achzende Jesusrufen der Tante.

Draußen der Sturm, als wollte er alle himmel auseinanderweiten. hans bebte mit dem hause und mochte weinen.

Nach einer Swigkeit ruft er: "Dater!"

Der richtet sich auf und sieht ihn mit einem verlassenen Blid an.

"Zieh mir den Stuhl aus!"

Bans sieht entsett fragend Vater an.

Da stampft er auf.

"Ich weiß ja, daß ich Unsinn rede. Bring mich ins Gebethaus."

"Wohin meinft du?"

"Ins Bett natürlich. Rasch."

Vater geht gang auf hans geftütt.

Die Nacht hindurch wachen hans und Tante kniend an seinem Lager.

Den anderen Tag sagt der Arzt: Dies sei noch kein Schlaganfall gewesen. Vater durfe aber nur noch im Bett schlafen und musse sedes aufregende Setrank, wie Wein und Kaffee, vermeiden. Als Karl Thorau aufsteht, ist er bleich und in sich gekehrt. Er winkt Hans, daß er ihn stügen soll.

Er redet kein Wort. Langsam läßt er sich durch hans von Zimmer zu Zimmer führen. In jedem setzt er sich eine Zeit lang hin. Vor dem Bilde seiner Stern treten ihm die Tranen in die Augen. Vor dem alten Thorau, seinem Großvater, steht er zögernd und schüttelt den Kopf.

"Alter! Wenn du doch deinen Wahn los würdeft. Du leideft nur so lange, als du daran glaubst."

Nur an der Kammer der Christusstatue schleicht er scheu vorbei.

Nachmittags muß hans ihn auf alle seine Lieblingsplätze begleiten.

Im Abendlauten kommt er nach Hause. Er bleibt fteben, bis der lette Ton verklungen ift.

Dann sieht er hans und Tante mit einer langen, feierlichen Zärtlichkeit an.

Ploglich weift er sie von sich.

"Laßt mich allein!"

Als sie sich nicht sofort entfernen, wird er rot — daß sie erschroden zurückgeben.

Mühfam Mimmt er hinauf, von Stufe zu Stufe bleibt er fteben. In dem Zimmer mit der Chriftusftatue sehen ihn die ihm Nachtaftenden verschwinden.

Sie sigen auf der Treppe und warten. Tante will ihm nach; aber hans halt ihre hand mit eisernem Griff feft.

Da, ein Fall, ein Aufstöhnen. Sie ftürzen in die Kammer. Hans ist schaudernd zurückgetreten. Vater liegt auf dem Rücken mit ganz welk gewordenen Händen und offenem Munde.

Tante Martha wirft sich über ihn, drückt ihren Mund an sein Ohr und schreit, daß es hans wie ein Schneewehen überfällt: "Das Blut Jesu macht uns rein von allen Sünden."

Sie sagt diese Worte immer wieder von neuem, erft laut und weinend, dann leise, schließlich wimmernd.

hans geht in einer Windftille. Kein Schmerz bricht jah auf. Er weiß nichts von dem was war, noch was wird.

Nur als man den Sarg aus der Ture trug, war es ihm, als ob er aufschluchzen musse, dann, als man ihn hinabsenkte.

Zu Hause treibt es ihn durch alle Zimmer, als ob er etwas suchen musse. Wie von unsichtbarer hand gelenkt, kommt er in das Zimmer, wo Vater starb.

Cs bewegt sich etwas. Er fühlt die Leiche auf dem Boden.

Da streckt ihm Tante die hande entgegen.

"Muß! Muß! Er mußte fterben. Ob er wollte oder nicht. O Gott ift grausam!"

Dann wimmert sie vor sich bin.

Da wirft sich Hans vor Tante auf die Knie und schluchzt, daß sein Körper wankt.

Den anderen Morgen geht Tante, geistliche Lieder singend, durch alle Raume.

Nach einigen Tagen wird das Bild des lebenden Vaters, das vor dem Toten verblaßte, immer lebendiger vor Hans. Jedes harmlose Wort, das der Lebende sprach, erschüttert ihn.

Im Zimmer Licht. Draußen wachsen aus weißem Schnee Baume empor, schwarze, einsame Schatten, die kranke, sehnsüchtig blasse Schatten werfen.

Hans hat sich mit seinem Lehrer besprochen, nach der Großftadt zu ziehen und dort Architektur zu ftudieren.

Er traumt in wirren Bildern von großen Straßen mit vielen Menschen. Es ift wie eine Erinnerung an früheste Kindheit, fast wie ein heimweh. Auch Mutter taucht wieder empor.

Der Paftor lag an einem Schlaganfall danieder. Sonntag wird er wieder predigen.

"Wir wollen doch noch einmal hingehen."

Die Kirche ist dichtgedrängt voll.

Die Bauern und ihre Frauen schauen mit dumpfsorgender Teilnahme zu der Bank, auf der ihr hirte sigt.

Zuerft tritt ein hilfsprediger vor und lieft mit unterdrückter Berlegenheit die Liturgie.

hans sieht, wie sich der Paftor mubsam am Betpult emporzieht und darauf mit gaber Gebudtheit zur Kanzel schleicht.

Dom Kufter gestütt, Priecht er polternd und fallend binauf.

Sein weißes haar taucht hoch. Er scheint zu sigen. Schon ist wieder Bewegung in ihm. Jest steht er. Die Augen leuchten mit eigensinnigem Feuer aus schon totenblassem Sesicht.

"So schreibt der Apostel an die Thessalonicher, also auch an euch."

Nach einem turgen Zogern fahrt er fort.

"Ich kann nicht laut sprechen, also paßt auf."

Sinige scheinen sich anguschiden, einzuniden. Seine Stimme wird schreiend.

Dann richtet er den Blick auf hans und seinen Lehrer. "Es gibt Menschen, denen der Teufel den Slauben weggenommen hat. Törichte Leute. hier schreibt der Apostel: Das wir mit unsern Augen gesehen und unsern händen betastet haben. — Also mit seinen eigenen händen, schreibt der Apostel, hat er es betastet und mit seinen eigenen Augen gesehen. Da kann . . . Kein . . . Zweisel sein. Wer zweiselt ist ein Narr und geht mit Recht verloren."

Er wendet sich an die Semeinde. Aus seiner Predigt dampft die Bauernerde. Sin Verwachsensein mit seinen horern, das hans von neuem erregt.

Sin Sinhauen und Streicheln, wie man einen guten Ochsen streichelt.

Mitten in der Rede unterbricht er sich.

"Ich habe das Kapitel, weil das Reden mir Mühe macht,

nicht zu Ende gelesen. Lest es zu hause mal durch. S ift ein schönes Kapitel."

Nachdem er die Geburten und Todesfälle heruntergelesen, erhebt er noch einmal die Stimme.

"Wir mussen noch für eine arme, unglückliche Frau beten, die ein totes Kind zur Welt gebracht. Denkt euch, es war ihr erstes Kind. — hier verstehen wir wirklich Sottes Wege schwer. Wir wollen alle zu Sott beten, daß sie nicht wie hiob Sott lästere, worauf eine strenge Strafe ruht."

Am Schluß spricht er noch von einer armen Gemeinde, die ihre Gemeinde um eine Unterftugung bate.

"Und wir werden sie geben."

Als sie aus der Kirche kommen, sagt Zieler: "Es ist doch in seiner Art eine machtige Natur."

hans zuckt die Achseln.

\*

## IV.

Schlote mit Riesenmäulern. Darüber schwarzschuppige Drachen. Formlose, qualmende Urungeheuer — in die Wolken speiend. Nächte, aus denen runde, geschminkte Monde vorbeibuschenden, weißen Frauen gleich leuchten.

Kaffees mit ihren Nebelftreifen von Zigarren über verschwommenen Mannerköpfen. Bruden mit Bliden auf schwarze Wasser und zögernde Riesenkahne.

Bans fant in eine tiefe Sage: die Großftadt.

Wo die geraden, vielfenstrigen Häuser an Sandgruben und Wiesen stoßen, lag seine Wohnung. In der Schlächtergasse. —

Ein einfenftriges Zimmer mit Mobeln, deren Aberzüge grau wie Staub sind. Neben ihm wohnt der Sohn seiner Wirtin: Walter Lembke, mit dem er Duzbrüderschaft geschlossen hat.

Aussicht auf endlose Sandplage und gang weit ein paar Birten.

Frühmorgens, wenn er am Fenfter fteht, sieht er Arbeiter

aus weißen Türen, noch schlaftrunken, ans Licht taumeln, hört Kindergeschrei und das Schelten von Müttern.

Er lehnt in der Dammerung und fühlt sich tief in der Menschheit. Oft überkommt ihn dann eine Freude, daß er keinen Zusammenhang, keine Liebe bei den Amwohnenden hat, daß er gang wurzellos treibt.

Aber Zugvögel, schweisende Blätter und Wolken haben mehr Furcht vorm Vergehen als die, deren Flügel in der Heimat ruhen.

Was Hans liebte, war tot. Vater und Mutter fühlte er im Winde, in Sonnenftrahlen und in dem Flüstern der sternglitzernden Welle. — — —

hans besuchte die technische Hochschule — die Kunftalademie. — Oft lebt in ihm ein wilder Sifer. Aber sein Wille ift bligartig, und rasch verläßt er ihn wieder. In Nächten war er mit Walter auf Burgertangkranzden und verrufenen Ballen.

In einer einsamen Weinkneipe erwarten sie den Morgen.

Walter legt beide Arme auf den Tisch. Er erzählt von seinen Erfolgen bei Weibern. Hans hort ihm zu. Eine seltsame Welt da vor ihm. Hans lugt aus den Abenteuern Walters nach eigenen Laburinthen.

Er froch immer tiefer in den Schatten der vor ihm ftebenden Kerze.

"Aber solche Sachen koften immer eine ganze Menge Geld, das man besser zu einem guten Frühstück verwendet."

Hans fuhr auf. Über ihm rollte ein Sisenbahnzug — ein Donner, der Weiten in ihn warf.

"Haft du schon auf einsamer Höhe geftanden. Gine einzige Föhre balgte sich mit Wolken?"

Lauernd richtet er sich auf.

"Bift du dann hart an den Abhang getreten, einen dort hinabzuftürzen?"

"haft du das getan?" — Walter schrie es.

"Es war ein nacktes, eng verschlungenes Liebespaar,"

"Aber Hans!"

"Donnerwetter. Mach' nicht solch ein Kuhgesicht. Trinken wir. Mein Vater ift auch am Trunk gestorben."

"Willft du mich beleidigen?"

"Nein, nein; trinken wir."

Walter tat einen langen Zug, erzählte dann mit traurigem Sesichte von einer Geliebten, die er verließ. Er seufzte darauf ein paarmal vor sich hin.

hans fah ibn neugierig an.

"Als ich geftern am Fenfter stand, erschien mir die Zukunst. Christus kam in den Wolken, uns zu richten. Wie ein Heiligensschein umlagerten ihn Büßer und Märtyrer mit ihren dürren Leibern und selig schwärmenden Köpfen. Ihr blasser Slanz trank unaushörlich von dem Lichte, das vom Heilande strömte. Sein Blick ruhte auf mir mit unerbittlicher Trauer. — Da packte mich eine furchtbare Angst. Ich hatte einen Revolver bei mir und schoß mich vor die Stirn. — Aber denke dir das Grauenvolle. Ich stand noch gerade so da, wie vorher und zitterte am ganzen Leibe. — Darauf hob ich einen Berg über mich. Aber wehe, seine Flamme schien hindurch, daß mein Fleisch an zu rauchen sing."

"Du bift wahnsinnig!"

"Begreifft du es nun, daß wir ihm nicht durch Totschießen entflieben, noch ihn durch tugendhaften Wandel betrügen können? Er sieht doch auf den Schlamm unserer Seele."

"Bitte, bore auf."

"Also, es ift gleichgültig, wie wir leben. Proft darauf, daß unsere Leiber auf der Landstraße verrecken."

"Wir wollen gehen. Nein, darauf ftoß ich nicht an. Wir wollen doch wieder vernünftig sein."

hans stößt mit Sewalt an Walters Slas. Das zerspringt. Ein Wagen rollt vorbei. Er lehnt sich plötzlich verträumt zurud und genießt die folgende Stille.

Als er aufschaut, rinnen Tranen über Walters Wangen.

"Ich muß elend umkommen."

Beide treten auf die Strafe.

"Die Schande tu ich meinen Stern nicht an. Da ertranke ich mich lieber."

"Tue es doch."

Sie kamen über eine Brude. Walter machte einen Anlauf nach dem Wasser.

hans tritt abwartend zur Seite.

"Du bist der schlechteste Mensch unter der Sonne!"
"Ich dachte, es ware dein Ernst. Verzeih."

\*

Sonne ftat — ein blutiges haupt — auf einem Weidenftumpfe.

In der Sandkuhle spielten ein paar schmuzige, kleine Madchen. Er horte ihre Worte, robe Tone aus einem unschuldigen Sumpfe.

Ein Betrunkener wankte vorbei, den sie schreiend mit Steinen bewarfen. Hinterher torkelte eine närrisch gewordene Karre.

Von Ferne das Schreien eines Weibes und lautes, erregtes Sprechen eines Mannes. Sanz weit die Lokomotive.

Vorm Schlafengehen las er dann ein Kapitel aus der Bibel. — —

Den andern Morgen faß Walter an seinem Bett.

"Bift du wach?"

Bu hans war eine harte Stimme über die Wellen gekommen. Er lag zwischen gigantischen Gestalten, die im Kreise
gelagert waren, und von denen ein dämmerndes Licht durch
die Dunkelheit glomm. Dann hielt ihn einer umfangen. Sine
hand wie geschmolzenes Sisen. Auf seinem haupte ragte eine
Krone von gefrorenem Blute. hans schaute ihm ins Auge.
Darin glühten die letzten Bitten der Verzweiselten aller
Weltkugeln.

Am seinen Mund lag ein boses, tropiges Lachen.

Hans und er wiegten sich langsam in einem engen Kreise — inmitten der lebenden Felsgestalten.

Da traf ihn eine harte, Meine Stimme. Willenlos loft er sich aus den Armen des Gewaltigen. Ein morsches Boot. Das trug ihn über die von Riesen umdammerten Wogen. Er stieß an ein Land. —

Als er die Augen aufschlug, saß vor ihm Walter Lembke. "Ich habe gestern einen kleinen Artikel an die Morgenpost gesandt."

"So?"

Bans fieht ihn verwirrt an.

"Du erinnerft dich doch noch an das Fest im Schützenhause, auf dem das weißgelleidete Madchen durch das leichtsinnige Fortwerfen von einer Zigarre Feuer sing."

"Ja, aber . . . "

"Einmal warf mir ein gebildet aussehender Mann einen Zigarrenftummel gegen die Hose. Als ich ihn deshalb zur Rede stellte, schrie er noch: "Halts Maul, alter Dussell! An diese Fälle anknüpsend, schrieb ich einen Artikel über die Gefährlichkeit des Fortwersens brennender Gegenstände, insbesondere von Zigarren."

hans redt sich.

"Sieh mal nach, ob schones Wetter ift!"

"Es hat geregnet, aber die Sonne scheint."

"Walter, es ist doch schon, daß ich dich kennen gelernt habe. Aber nun laß mich aufstehen."

Hans schließt, nachdem er sich angezogen, die Türe und liest laut die Walpurgisnacht aus dem Faust.

\*

Ein Tang in der Nüchternheit eines Wirtschaftssaales. hans sah sich um.

Kichernde Bürgermadchen und junge Kaufleute,

Ihm war es, als zitterten um ihn dichte Gewebe. Dahinter die spinnenartige Wachsamkeit alter Frauen.

hans halt Maria beim Tang mit leifer Zartlichkeit.

Er wacht über der schwermütigen Unterwürfigkeit ihrer Blide und den kindlichen, unbewußten Liebkosungen ihrer Hande. Dunkle Freude in ihm wittert nach der Sche im Saal, wo aus dem von Sorgenfalten breiten Gesicht der Mutter die Augen ihren Bewegungen nachspähen.

Ohne daß sie es gewahr wird, hat er Maria ins Freie geführt. Riesige Baumschatten verschlingen das blasse Licht der spärlichen Laternen.

Hans wandelt darüber hin. Er halt sie beim Geben an sich gepreßt, mahrend ihr Kopf an seiner Bruft lehnt.

Da, ein knarrendes Geräusch. Zwischen die Baumschatten drängt sich ein sich dicker, unförmlicher Menschenschatten. Hinter dem Liebespaar tapsen Schritte.

Er fühlt Marias Mutter und beginnt in wirren Träumen 3u reden: "Wir sind nichts anderes, als hochhinschreitende Schatten. So ift nicht gut, wenn Schatten auf Schatten treten das ist, als ob Wolken zusammenstoßen. So lockt den Blig. Er beugt sich dicht zu ihrem Ohr, als ob er flüstern wollte, sagt dann aber laut: "Hinter uns schleicht ein boses Untier. Du brauchst dich aber nicht zu fürchten. Ich trage einen gesladenen Revolver bei mir."

Ein Schrei dicht bei ihnen. Schritte. Der Schatten war von einer Ture getrunken.

"O weh, jest holt sie Vater. Morgen mittag bin ich an der Andreassäule. Lauf rasch fort."

Sie hangt einen Augenblick an seiner Schulter, beide Arme um seinen Sals wurgend. Dann fluchtet sie.

"Wer ist der Kerl? Ich will ihm die Schienbeine zerbrechen." Vor dem mit untergeschlagenen Armen an einem Baum Lehnenden steht ein Mann mit rotem Gesicht und torkelnden Augen, der jah vor ihm zurückfahrt. "Soll ich Ihnen helfen? Sie scheinen etwas zu suchen."
"Meine Tochter such' ich," stottert er Beinlaut.

Cine Preischende Frauenstimme tont vom Gebaude ber.

"Die ist doch im Saal. Du scheinst zu viel getrunken zu haben."

"Ja, was redest du denn erst, alte Schaute." Kopfschüttelnd, stotternd wendet er sich dem hause zu.

\*

hans ruhte gern am Fenster eines Nachtkaffees. Schatten der im Laternenlicht emporgereckten häuser, späte Gestalten, die hochwachsen und zusammenschrumpfen, nahe und ferne Laute aus den Rachen der Zimmer — alles dies versetzt das dunkelschweisende Wesen in ihm, das ihm Mund und Augen auftut und seltsame Worte formt, in eine schwebende, neu-gierige Stimmung.

Aus Reden und Bewegungen, die an ihm vorübergleiten wie Sturzbäche an Felsenhäuptern — fühlt er, wie tief er in sich ruht, und wie nichts von außen an ihn heran kann, daß alles umher ein Schauspiel ist, das er aus sicherem Versteck beobachtet. — Zigarettenrauchfeten, unzählige Wölkchen von Moschus und Patschuli fühlt hans — schwülgeschwängerte Winde — ihm fremd vorüberwehen.

Dann ftarrt er plotzlich auf die satt in den Polftern lehnenden Verlorenen, auf die, denen der Horizont teine Weiten hat, Verkauferinnen der Liebe in ihren Spigen und grünen Seidenröden über schwarzen Strümpfen.

Er ftaunt in sie hinein und traumt von Tiefen, und ware zufrieden, wenn es selbft Drachenhoblen waren.

Manchmal glaubt er, daß sie außer dem, das sie so dahindämmern, noch ein größeres, tieferes Leben lebten, von dem er nichts weiß.

Er fahrt auf.

Ein abgeleiertes Lachen: "Du willft ein Kavalier sind."

Da ist es ihm, als entferne sich alles von ihm. Viele vom Alfer stoßende Barken — treibende Segel.

Aus einem Abgrund kommt eine Stimme: "Sollen wir uns nicht dazu seigen?"

"Es ift schon hier," antwortet er aus einer Wolke.

hat er gesprochen?

Aber nun bort er sich wieder.

"Weißt du, was der Tod ift? Ein ganz zartes Sichzurück» isiehen, ein plöyliches Sicherwerden."

"Hm. Na."

"So ein stilles in sich hineinlauschen, hineinsinken."

"Haha! Mann, du bift kein Vollmensch. Dir ist das gesunde Karnickelgefühl abhanden gekommen."

"Sigentlich ift es ja gleichgültig."

"30as ?"

"S ift gleichgültig, was wir tun und sind. Wir erwachen bie und da und wissen, daß wir von all dem nicht berührt werden. Die Nacht und der Tod. Das Außen verschwindet oder wird Vision."

Immer ferner wird ihm alles und verwandelt sich seinen Sinnen. Die Laute ringsum werden Schreie von hirschen aus fernen Wäldern.

Ploglich ein schriller Laut, und er hort dicht neben sich eine Stimme.

"Na hor' mal; die heisere Kehle. Das Tierchen hat auch der Schutzmann vorbeilaufen lassen."

Erwachend wendet er sich um und sieht eine Sestalt vorbeigleiten. Mechanisch steht er auf und erfaßt ihre hande. Er sieht in traurige Augen, die vor seinem Blick wie vor einem bosen Traume zurückweichen.

Lächelnd streicht er ihre Hand und kuft ihr gang leise Mund und Stirne.

Im Kaffee erhob sich ein echoartig sich wiederholendes Geslächter. — — \*

Hans hat noch eine Wohnung im Walde: — ein rotes Zimmer mit tiefblauen Möbeln.

Auf dem Diwan sitzt Maria in zartgrüner Seide — so grün wie manchmal das Meer leuchtet, wenn dunkte Wolken die Sonne decken. Ihre Schuhe sind rot, wie die Wände des Zimmers. Lose und breit gestochten liegt das bronzebraune haar um eine demütig geneigte Kinderstirn.

Hans saß gebuckt in einem Polfter und ftarrte sie an. Halb nur hörte er auf ihre zagenden Worte. Hinter ihr im Dunst sieht er ein qualmendes Bierhaus; die plumpen Gestalten ihrer Mutter, ihres Vaters. Dann und wann schieben sie sich vor Maria — schwarze Wolken. Wenn sie zurückweichen, leuchtet ihr Gesichtchen noch duftiger.

Ihre kindlich zartweißen Arme ruhten um den Kopf gesichlungen, der dem Abendschatten nachsann. Die grünen, sie zudedenden Falten waren hinabgesunken. Plöglich ließ sie die hände fallen und wurde rot.

Weit in der Ferne duftete der zurückgelassene Sonnenschimmer auf den Föhren. So war eine plogliche Stille zwischen ihnen, die er nicht stören wollte.

Sie beugte sich vor. Es war eine Zärtlichkeit in ihrer gitternden Bewegung. Ihre Sande streiften über die zu ihren Knien fließende Seide des Kleides. Sine Zärtlichkeit, die mit dem Sewande zusammenwuchs.

Ihre Lippen fürchteten sich, vor ihm in Worte zu fallen, die von dem Staub der Straße widerhallen.

hans' Blide umfingen seine Stlavin; sie gehorchte ihm, wie das schlanke Schilf dem Winde. Seine Traume ftellten und legten sie. Sie rührte sich nicht, bis er es befahl. Wenn er finster blidte, neigte sie den Kopf, als ob sie warte, daß er sie schlagen wurde.

Nachts trug er sie auf den Armen durch die Föhren, an den Buchen vorbei, die den See suchen. Dann lag sie ganz in sich gekauert, zitternd, ohne Laut.

Als die Sonne hinab war, und der Abend, auf buckliger Wolke lehnend, mit breitem Schwerte sein Reich bewachte, setzte sich hans zu ihr hin.

"Maria!"

"Hans, du siehst wieder ganz anders aus."

"Maria, mir war's jett eben, du seiest eine grüne Wolke im Abendrot."

Ihre Augen bekamen einen lauschenden Ausdruck. Er hob sie empor und senkte sie über seine Knie.

"hans, wie du mich so haltft."

"Maria, die Sonne hat über ihren Tiefen die Flügel 3ussammengeschlagen. Der Wind möchte ihr nach. Die Teiche 3iehen sich schwarze Decken über. Nur wir wachen."

"Die Teiche weckt der Mond. Der Abendwind tanzt mit den Sternen über den Föhren" — seine Musik war in sie übergegangen. — "Hans, hast du mich lieber als die Abendteiche, von denen du immer sprichst?"

"Maria, wir wachen alle, wir Föhren, wir Teiche, wir Menschen, wir schlummern alle. Wir taumeln durch Schatten."

"Lieber hans, bleibe bei mir!"

Er wiegt sie aufseinem Schofe. Sein Ruden ift lauernd gebeugt. Ploglich padt er sie an die Kehle.

Jah geschmeidiges Entgleiten. Sie kauert auf dem Diwan. Er druckt die Finger um ihre handknochel und wirft sie hart nieder.

Rasch wirft sie sich an seine Bruft und beißt in seinen Hals. "Au!"

Sie windet sich, sie zuckt vor Lachen.

Wie er sich über sie wirft, die Arme auf ihre Brüfte preßt; mit den Füßen nach ihm tretend, krummt sie sich unter ihm, immer ihm mit den Augen folgend, ob er des Spieles noch nicht mude sei.

Mit einem wilden Griff fangt er sie und halt sie nieder, bis sie leise an zu wimmern fangt.

Dann lacht er, trägt sie im Zimmer umber und singt beruhigende Kinderlieder.

Er zeichnet Maria im roten Zimmer, wie sie nackt auf einem schwarzen Schal liegt. — Die feinen, gewölbten Beine, die schmalen Füße, die aufsteigenden Brüfte unter dem weitäugigen Kindergesicht — alles dies versetzt ihn in eine entrückte Stimmung.

Dann kniet er vor ihr und gibt sein Haupt ihren Armen. Sinmal, als er so den Atem ihrer haut fühlte, fangt es in ihm an zu Bingen:

> Laß dich eng im Arme halten; Sieh, die Nacht tont dunkel nieder. Durch des Vorhangs bange Spalten Zittern müde Sterne nieder. Deine Augen — wie geweitet! Deine Hände stehn gebreitet Und verwirrt — im Weh der Ähren. Eine weite Nacht will träumend Einen neuen Stern gebären.

Er zittert vor Fernen und nennt sie "Mutter".

"Mutter?" flüstert sie leise. "Wenn ich ein Kind dir schenkte, wurdest du mich dann auch verlassen?"

hans schweigt.

"So wirft du mich sicher verlassen?"

"Ich will Weiten. Mein Fuß schreitet in der Zukunft."
"Bitte, trage mich."

Er hebt sie behutsam auf, fügt sie über seinen Ruden, so daß ihr haar ihm über die Bruft fallt.

"Ein rosiger Tag rinnt über mich nieder. Weiß glimmen die Wasser um meinen Nacken. Schaum trägt mich durch Klippen; wo ich zerbreche, weiß nicht die Sonne, die meinen Hals streichelt, nicht die Welle, die mich heiß macht. Mein Blut ist voll von Gerüchen ferner Gestade."

Das Lette hat er laut gefluftert.

"Nimm mich mit."

Er legt sie gurud auf den Diwan und kniet vor ihr.

Dann malt er sie als den Schaum einer Welle, an dem Seetang niederrinnt.

Sinmal war sie weniger willig, seinen Traumen zu folgen.

Sie sah ihn bang und traurig an.

"Du wirft mich doch verlassen."

hans nidte.

Da sagte sie ihm, daß ihre Eltern sie wieder aufnehmen, ihr verzeihen wollten, wenn sie zu ihnen zurudkehre.

"Oon den Stern verstoßen zu sein. Hans, hab mich lieb."
"Geh dann," sagte er kalt.

Sie wendet sich um, sieht ihn noch einmal flebend an, wankt dann zur Tur.

Abends treibt ihn ein Sturm im hirn wieder zur Waldwohnung.

Sie lag vor der verschlossenen Ture und umfing ihn schluchs zend. Er nahm sie auf seine Arme und trug sie liebkosend hinein.

Den andern Tag kufte er sie, wie man ein Kind kuft und sagte: "Bebe zu deinen Stern."

Da warf sie sich noch einmal eng um ihn. Er trägt und wiegt sie noch einmal und singt suffe Kinderweisen über ihr.

Dann verließ sie ihn.

Die Nacht über ruhte er am Fenfter und schwamm auf dem Sturm.

Hans dachte als ein großer Sang das Leben zu durchrauschen; aber es gab ihm nur kleine, zerbröckelte Melodien. Kaum hatte er über eine Saite hingestrichen, so zerriß sie schon, und er freute sich, wenn sie zersprangen, da ihre dumpfen, einsörmigen Klänge ihn qualten. Alle, die um hans gingen und standen, hatten etwas Festes und Breites in Bewegungen und Anschauungen. Ihr Urteil über das Leben der andern war hart und sicher, als ob es keine Winde gabe, die Sedanken und Entschlüsse auf- und niederfegen, keine Traume, in denen man versinken konne.

hans ift es gleichgültig, ob die Tochter, der Sohn, oder die Mutter, die ihn immer ftreichelt und den beften Freund ihres Sohnes nennt, ins Zimmer treten.

Da die Tochter. Sie ift etwas ftart, hat Afthma und fällt hart auf den Stuhl.

Sie sett sich oft lange in sein Zimmer und erzählt von ihren Verehrern. Sie sei doch sehr mahlerisch. Aber sie liebe auch ungludlich. Sinen vornehmen herrn, der sie schon wegen seiner Familie nicht heiraten konne!

Sie sieht hans dumpfwarm an. Er lächelt. Für einen roben Geschmad hatte sie vielleicht Reize.

Sinmal ist Hans in den Kupferstich eines großen Künftlers versunken. Da kommt Walter herein und erzählt von der Vergehung eines Schulfreundes.

"Der wird auch bald unterm Schlitten sein. Ja, wer ein Lump ift, ift ein Lump!"

Hans hat zerftreut genickt. Da öffnet sich die Ture wieder. Herein kommt Berta. Sie tritt dicht hinter ihn.

"Ja, das ift das Semeine bei euch Männern. Das ift keine Sinnlichkeit, mit einem Mädel zu gehen; aber euch an solchen Bildern aufzuregen. Dfui Teufel!"

hans schaut verstört auf. Dann schüttelt er den Kopf. Was tut er eigentlich hier?

Er ift vom Walde großgewiegt und so von Stimmung erfüllt, daß er eine außere Ode um sich braucht, damit seine Traume Dlatz haben.

Manchmal sedoch fühlt er eine solche Leere in sich, daß er zu der Familie Lembke geht, sich zu ihnen setzt und Witze macht.

Wenn sie dann lachen, freut er sich, daß er doch noch Bewegung ins Leben bringen kann.

In den Nachten liegt er in Schmerzen, als ob seine Gebete den Thron Gottes umbranden.

Hans malte seit einiger Zeit am "Barmherzigen Samariter". Das war nicht Christus, der einst triumphierend über
den Qualen der Verdammten schwebt. Der Richter am jüngsten Sericht und der mildherzige Wanderer, der durch die
Seschichte des Svangeliums schreitet — Kranke heilend, Wunden fortstreichelnd und Tote wieder aus der Erde ans Licht
lockend, waren für ihn zwei Verschiedene.

Der Gottmensch auf hans' Bild, der sich zu dem in den Sumpf Gestoßenen hinunterbudt, halt den Kopf in die Ferne gerichtet, während seine Arme die Innigkeit des Mitleids ausdruden. Um den Sumpf, aus dem der Erschlagene halben Leibes ragt, druden dide versinsternde Wolken wie schwarze grauenvolle heimlichkeiten nieder. Ein paar Leine Birken druden sich scheu an des Wanderers Brust. Ein niedrig am Sumpf stehendes haus gibt angstlich seinem Fenster das schwache Licht der Menschen.

Nur die Stelle, dahin die Augen des Heiligen schauen, scheint sich aufzutun zu einem Lichttor in die Zukunft. — — hans lebte und saß in den niederen Kneipen; seine Freunde waren Krüppel, Bettler und Dagabunden, so daß sich Walter Lembke immer mehr von ihm zurückzog.

Sein Geld warf er in die Lachen und Brunnen des Elends und lachte darüber, weil er wußte, wie wenig Gutes er damit ftiste. — Aber manchmal, wenn plötzlich ein tiefer, menscholicher Zug aus der Verkommenheit hervorleuchtete, dann ging es wie die Freude eines Triumphators durch ihn.

Cines Nachts führte er einen versoffenen Mann mit zerrissenen Schuhen nach hause.

"Ja, wir beide. Ich bin auch ein Gebildeter. Ich sollte Schulmeister werden. Bruderherz, noch fünfzig Pfennige."

١,

hans sagt, er solle morgen um zwolf Ahr zu ihm kommen, dann wolle er ihm weiter helfen.

Der andere wankt, als Hans ihn los läßt, mit dem Kopf gegen die Ture.

Den anderen Morgen stand er spat auf. Als er die Tür zum Korridor öffnet, hort er einen Schrei von Berta, darauf einen Mann:

"Was, Sie wollen mich nicht zu herrn Thorau lassen? Sie wollen mich von meinem hans trennen?"

hans tritt vor.

"Da sind Sie ja, Bruderherz. Man wollte uns entzweien."
"Mann, benehmen Sie sich anständig. Fräulein Berta, decken
Sie in meinem Zimmer für zwei."

"Für folche Lumpen dede ich nicht."

"Und lassen Sie ein paar Flaschen Champagner holen."
"Ja, für unsereins ist nur noch Champagner nobel genug."
Den nächsten Morgen kam Walter Lembke in Hans' Zimmer und kündigte ihm. — —

\*

Hans war zum Begräbnis seiner Tante nach haus gefahren. Dort hort er auch vom Tode des Pfarrers.

Als der alte Mann die Schatten, die den Tod begleiten, näher kriechen fühlte, machte er haftige Bewegungen. Er wies mit unruhigem Ausdruck nach einem in der Sche ftehenden Knüppel. Man verstand ihn nicht. Sein Gesicht wurde wild. Mit letzter Kraft umfaßte er den ihm gereichten Stock. Man hörte deutlich: "So Satan, nun komm!" Sein Kopf sank mit seligem Lächeln zurück.

Bu haus umfingen hans die Wipfel und Wege mit ruhiger Freude. Der Tod der Tante verschwamm für ihn in weite Fernen. Er ging mit gesenktem Kopf und wagte niemand anzublicken. Er hatte Gewissensbisse, daß er nicht trauriger war.

Als er wieder bei Lembkes war, schloß er sich ein. Er wollte niemand mehr sehen. Oft zitterte in ihm eine Wut, wenn er fühlte, wie sie ihn bedauernd belauerten.

hans batte einen Traum.

Er stand in einem schwarzäugigen Gewölbe, in dessen blindes Licht sich rauchartige Baume streckten, Verwesungsgerüche verbreitend.

Ein Wind pfiff an ihm vorbei und verlor sich weit fort. Aus ihm brachen Klagen, wie offene Wunden auf. Leichengesichter, die Hans glichen, richteten sich empor. Wenn die Klagen leiser wurden, irrte hinter ihnen ein Wimmern: "das Blut Jesu — — — — das Blut macht uns rein — von Sünden — — "

Als Hans aufwachte, ftand die Dunkelheit um ihn, als läge er in einem tiefen Sumpfe. — — — — — —

## VI.

hans war gang in die Waldwohnung gezogen. Das kam so: Er hatte sich mit der Tochter seiner Wirtin verlobt. Sines Abends brachte Berta das Ssen herein. Aufblidend, sagte er einige lässige Schmeicheleien.

Sie ftellte sich breit vor ihn bin.

"Nun; wie finden Sie mich?"

Er lachte gutmutig: "ekelhaft!"

Da brach sie in ein lautes Weinen aus.

"Ich will lieber schlecht und gemein als ekelhaft sein!"

Verlegen ging er um sie herum und suchte sie zu beruhigen. Schließlich nahm er sie in den Arm, indem er sie streichelte — da siel sie ihm, noch immer weinend, um den Hals. Im selben Augenblick traten Walter und Frau Lembke in das Zimmer und ließen das neue Brautpaar hochleben. Walter lief hinaus und holte einige Flaschen deutschen Sekt. Man blieb bis tief in die Nacht zusammen.

Als ihn am andern Morgen das laute Atmen der Familie Lembke überzeugte, daß alles schlief, nahm er den in der Nacht gepackten Koffer in die Hand und entwich. Sinen Augenblick war er auf dem Korridor erschrocken. Er hatte Lärm gemacht. Lauschend blieb er stehen. Nichts rührte sich.

\*

In einem Polfter ruhend, tut es ihm fast leid, von Lembers fort zu sein. Ihre kleinen Mogeleien, besonders die des Sohnes, hatten ihm immer Spaß gemacht. Auch hatte er oft im Verkehr mit Walters Freunden ein eigenes Sefühl. Swaren kleine, blode dreinschauende Sestalten. Ihm war oft in ihrer Mitte eine dumpfe Phantastik, als sei er in einem Kreise von kurzen Snomen. — — — — — — —

Hier im Walde gibt er sich ganz dem Malen hin und denkt daran, seine architektonischen Studien fortzusetzen. Sein Liebstes ist es sonst, mit dem Fischer hinaus auf den See zu segeln. Dies gleitende Verlassen der Wiesen und Wälder hat so etwas Zartverlorenes, Verwunschenes.

Oft denkt er dann an Maria. Ob sie jest am herde steht und backt. Schade, schade, aaß alles aufhorte. . . . . .

hans und Karl Zieler sitzen über dem See. Karl reckt sich beim Atmen der frischweißen Luft über den Waldgerüchen des Sommers.

Die Sonne steht schon tief über dem Walde.

"Du sprichst immer von der Vergangenheit. Wie kannst du nur immer in ihr leben. Die Segenwart will uns und wir wollen . . . . ."

"Was?" fragt hans.

"Macht."

Bans lächelt.

"Macht? Ich glaube manchmal ein Gott zu sein; aber daß all die seltsamen Stunden gestorben sind — erloschene Sonnen!
— Heute mit meinem Vater den Abend zu sehen und dann

morgen auf der Segenwart weiter zu schwimmen. Dann lohnte es sich."

"Ich sinde das Leben schon, das immer weiter schwimmt, immer allen Sinnen offen ist."

"All unser Leben und all unser Träumen ist Oberstäche. Schilf, Wälder, Winde. Dies Zittern beim Fallen der Blätter, dies Jauchzen beim Blinken der Wasser, dies Treiben mit den Wolken — dies alles sind nur Schwingungen unseres Leibes."

"Ich denke, jeden Morgen eine kalte Abreibung tate dir gut."

"So grauenvoll auf einer blinden Kugel durch den Weltraum zu treiben."

Zieler schüttelt den Kopf. Hans blickt ihn an. Karls Augen sind Beiner und seine Wangen voller geworden.

"Und warum soll es teine Bolle geben?"

"Dfui Teufel!"

"Und wenn ich mit dem Teufel tanzen mußte, ich wollte doch weiter leben."

"Du haft die Inftinkte eines Wilden. Die einzige Rettung für dich ware, jeden Tag eine Seite Lessing zu lesen. Das schleift den Verstand, und das hattest du notig."

"Wozu? Machttraume, wie du, habe ich nicht. Weder Studentengeister auf der Hochschule zu formen, noch gelehrte Bucher, wie du, zu schreiben, konnte mich reizen."

"Möchteft du nicht ins Leben wirken?"

"Nein, aber das ist der große Reiz, mit dir zu verkehren, so viele Erinnerungen laufen neben dir her. Dann meine ich oft, sett mußte auch Vater wiederkommen."

"Du wirft im Alter wieder fromm."

Hans zuckt die Schultern. Er beobachtet einen Tauchervogel, wie er lange Zeit unter dem Wasser bleibt und immer an Stellen hochtaucht, wo er es nicht erwartet.

Zieler legt sich gang auf den Ruden. hans tut das gleiche.

"Haft du die Augen zu?"

"Nein," antwortete Zieler.

hans liegt ftill. Seine Worte fteigen nicht mehr über seine Lippen.

Dies Träumen vom Winde, vom Arme der toten Mutter gewiegt zu sein. — Flüftern und atmem über sich. Sanz hinsein sich schwiegen. So nichts sehen, nur fühlen!

Ploglich springt Zieler auf.

"Komm!"

"Still, ein Reb!"

So geht dicht an ihnen vorbei. Langsam und klug umherblickend. Hans sieht sich um. Das Licht ift schon tief. Das aufwärts flammende Rot der großen Föhren. Schon ist blaß der Mond über ihnen. Aber sie achten seiner nicht. Sie träumen im dunklen Glanze von der Sonne. — Zwischen dem Abendhimmel und ihnen zittern auf einem Sandhügel Sträucher. Wie Kinder, die sich fürchten. Hinter ihnen steht die Dunkelheit.

"Sieh hier diese Birke," sagt hans. "Abend um Abend umlaure ich sie. Wenn die Sonne erblaßt, geht ein Beben durch sie, als schürze sie sich, in der Dunkelheit zu tanzen."

Sie gehen weiter. "Ah," macht plöglich Zieler. Sie ftehen vor einer um sich selbst gewundenen Fichte. Ihre diden Riesenarme wälzen sich schlangenwild am Boden und kriechen eng verschlungen durcheinander. Sie hatte etwas aus einer längstvergangenen Urwaldzeit, in der noch die Wildheit den Wald besaß.

Die Lichtung vor ihnen wird immer seltsamer. Die Baume stehen im Kreise zerftreut, wie verwirrt, als fanden sie sich in der Dammerung nicht mehr zurecht.

"Waren wir eine Stunde weiter gegangen, hatten wir die Sonne über heidekraut untersinken sehen. Dort auf jenem hügel stehe ich gern, wenn das Abendrot in die Wolken schlägt. Ich traume dann, ich sei Gott und sahe meine Welt

brennen." — — Er schweigt. Dann fährt er auf. — "Haft du eine Geliebte?"

"Ja, warum?"

"Du auch? Ich dachte, du wärft gesund. Gestern, als ich mich dem Spiegel näherte, schrak ich zurück. Ich glaubte meinen Vater zu sehen. Dies geschieht mir, seit ich einen Vart trage. Vaters Vart war doch weiß. Auch glaube ich manchmal, mein Vater zu sein."

Co wird immer dundler, und Zieler reicht hans die hand 3um Abschied.

"Willft du nicht heute Abend bei mir bleiben?"

"Nein, ich muß mich noch für die morgige Vorlesung vorbereiten."

"Nun. Dann adieu!"

"Adieu, hans, und vergiß den Lessing nicht."

Hans wendet sich um. Vollkommene Sinsamkeit umfing ibn, und halb unbewußt nur ftreiften die in Traum gesunkenen Füße über das Gras.

Langsam trugen sie ihn weiter.

Unter den langen, schwarzen Flügelbreiten der Wolke schauerten die Wälder in den Abend hinein. Über ihr lag noch ein schwaler, gelber Strich. Immer bleicher wurde er.

In gerade ausgeschnittenen Streifen glommen die blaßbunten Felder dem Walde zu. — Nach und nach löschten sie aus.

Sin Beiner Weiher am Waldesrand trinkt noch das letzte bischen Licht.

Die Wälder rauschten noch ein wenig. Dann waren sie ftill. Sin Vogel schwirrte empor. Rasch verstummte sein Flügel. Sine Grille zirpte am Wege. Ihr Lingen erftirbt.

Hans stand still. Seinen Mantel schlang er ums Haupt. Es war ihm, als ob schon sein Lauschen die Stille der Natur störe. — —

\*

Du bift verrudt, mein Kind.

Margarete, Madchen ohnegleichen!

Fischerin du Kleine!

Überall die Stimmen der Orgeln, Hühnergackern, Miauen aus den hofturen.

. hans ging immer weiter, die Vorftadte verlaffend. Gewitterschwüle drudte auf seinem Kopf.

Als er über den großen Play kam, bligte es über den Dachern der hauser: Sarotti Schokolade.

Namen glangten in den Abend und verschwanden.

Sinen Augenblick blieb er stehen und blickte sich um. Sein Auge weilte mechanisch auf den Formen der Häuser. Er tat es fast aus Gewohnheit. Es wollte sie wieder verändern. Da und dort war etwas, was ihn reizte. Dann war er von der bespristen Flut der schmutzigen Wagen und Menschen an ein Kassee geschwemmt.

"Guten Tag, Karl!"

Hier wollte er Zieler treffen. Sie gingen nebeneinander her. Die elektrische Bahn rollte so dumpf, als ob die Erde aus verzweiselter Angst an zu donnern singe.

Cin paar schwere Tropfen fanken in die Strafe.

"Kennst du den Maler Dannberg?"

hans nidte.

"Ja, seine Bilder. Das ist eine seltsame, tiefe Welt." — — Sie traten in einen Saal. Vor dem qualmenden Dunft und den grellen Gestalten suhr Zieler zurud.

"hier willft du mich einführen?"

"Ja, du haft etwas ähnliches noch nie erlebt."

Sie saßen. Rings umber brutale Gesichter mit feierlichem Ausdruck. Manner, Frauen und Madchen. Zigarren und Zigaretten.

Zwei stehen aufrecht am Ende des Tisches: Eine Kleine, bartlose Gestalt mit Kraushaar über der niedrigen Stirn. Neben ihm ragte ein rotblonder Riese, dessen Breite seiner Länge fast gleichkam. Seine laute Stimme.

Hans hörte etwas von "Spielen des Senius, von einem Kommis, der leider als Pegasus im Joch trotten muß, vom verehrten Mitgliede".

Der Zwerg lieft darauf mit verlegener, pathetischer Stimme stotternd von einem Blatt Papier:

Der Lebemann.

(Cin modernes Gedicht.)

O weh, mein Kopf, o Höllenglut, Gin Damon hockt in meinem Blut. Mein lettes Gluck zum Teufel rollt. Mein fahler Mund ftohnt auf nach Gold. Ha, nahft du wieder — höllenbleich! O weh, mein Kopf, nun werd ich reich.

Julietta, häßlich wie die Nacht, Mit Gold hat sie mein Blut entfacht; Ihr Eulenauge scheucht mich fort, Wie Affenheulen brüllt ihr Wort: Ihr Herz, das dem des Satans gleich, Mein muß es werden, weil sie reich.

Mein holdes Siack verweht der Wind, Ettrankt hat sich mein suffbraunes Kind, Ich fand es auf in Sumpf und Moor, Zum legtenmal war ich ein Tor. Pah! alter Sünder, werd' nicht weich! O weh, mein Kopf, nun werd' ich reich.

Was, eine Trane im Gesicht?
Ich brach das erfte Berz doch nicht;
Doch keine war so hold und gut;
Was lockt' sie auch erstorbene Glut,
Entbrannte für die Glaze gleich?
O weh, mein Kopf, nun werd' ich reich.

O weh, wenn's einft zu Ende geht, Des Grabes Hauch die Stirn umweht, Vom Todeskeil der Busen wund, Vergebens stöhnt nach Lieb mein Mund; Einst war ein Herz mein engelgleich. O weh! O weh! Nun bin ich reich! "Pfui Teufel. Wie idiotisch!" flufterte Zieler, indem er hans anpacte.

"Na, hor mal die Urteile.".

In dem Augenblicke erhob sich von neuem der Vorsitzende. "Verehrte Mitglieder." Er sprach von einem eigentümlich herben Gedicht, das in seinem Pessimismus an Lord Byron erinnere.

"O weh, o weh, nun bin ich reich! ift gut. An dem Kerl seiner Stelle mocht ich auch nicht sein."

hans hort ein Stimmengewirr. Gegen seine Stirn schlägt eine grause Flut Schlamm, in der er mit wilder Luftigkeit versinkt. Das da um ihn das ganze Leben. Mehr nicht.

"Nach meiner Ansicht" — Hans horchte auf — ein älterer Lehrer, er war auch so gelleidet, erhob sich — "dürste die Kunst so etwas Häßliches . . . . ."

"Das war noch eins der milchsuppenhastesten meines Sohnes." Sine rundliche, zwergenhaste Frau mit des Dichters Zügen. Sie sind kaum ins weibliche übersetzt.

"Und hier fühlft du dich wohl."

"Das sind meine Freunde. Bei Frau Pietschke bin ich oft 3um Kaffee."

"Mich macht das ganz tot."

"Na warte, es kommt noch viel toller."

Die rundliche Frau nickte Hans zu. Sie reicht ihm, sich über den Tisch flegelnd, an allen Nachbarn vorbei, die Hand.

"Tag, Tag, Herr Hans!"

Vom Klavier die dunne Stimme eines altlichen Frauleins. "Sollen wir nicht gehen?"

"Doch, doch. Frau Pietschke, kommen Sie mit?"

"Ja, ja, herr hans. Es wird jest fade."

Beim Abschied wird hans von den alten Frauen ein um das andere Mal umarmt.

Er hort, wie ein Beiner, runder herr zu einem andern fagt: "Dies war ursprünglich ein Bergnügungekranzchen. Da aber

einige Dichter bei uns eintraten, geben wir jedesmal vor Anfang des Tanzes eine Beine literarische Vorlesung."

Auf der Straße geben Zieler und Frau Pietschke vor.

"herr Thorau ift nämlich einer der größten Verehrer meines Kurtchens."

Währenddessen Magte der Sohn Hans über seine Mutter, die er ja als geistvolle Dame sehr schätze, die aber gerade durch ihre überraschenden Sinfälle ihn anderen Menschen gegenüber in sehr unangenehme Situationen bringe. Dann sing er umständlich an, einen solchen Fall zu erzählen.

Der Wolkenhimmel hing mit krankem Gesicht in die zussammengeduckte Luft, als ob er es bald mude wurde, sich oben zu halten.

Hans antwortete, wie man Dinge aus der Hand fallen läßt. Vor einem Café blieb Zieler stehen.

Frau Pietschke lacht laut auf.

"Wir sind doch teine solchen Kaffeefantes. Ich bin für ein ordentliches Tingeltangel."

"Ich auch!" sagte Bans.

"Geben wir also nach dem Norden." Zieler packt die Sigentümlichkeit der Stimmung.

Sin schwerer Bierdunft liegt auf einer Menge tierfroblicher Menschen, die nur mubsam ein Wiehern unterdruden.

Funf Manner mit rotgeschminkten Nasen auf einer Beinen Buhne.

Rauchumwehte Grimaffen. Sie enden ein blodes Lied.

Aus dem Dunft, Larm und handellatschen springt hans ein bekanntes Gesicht entgegen.

"Architekt Weißmann!"

Er ftellt vor.

Der Architekt verabschiedet sich laut von einem alten, schäbig gelleideten Mann.

"Was ift denn das für ein Saunergesicht?"

"Das ift ein netter Kerl. Gin lieber Freund von mir."

"Na, na; nimm dich in acht."

"Darf ich mich hinzusetzen?"

Weißmann streckte die Arme aus und lehnte sich zurück.

Er sprach mit eindringlich leisen Lauten. Hans hörte verträumt durch seine Stimme hindurch. Frau Pietschle hatte die Beine übereinander geschlagen und haute mit gleichbleibender Kraft mit dem Glase den Takt zu dem Liede des vortragenden Komikers.

"S ift famos, daß wir uns trafen, lieber Thorau. Man muß so viel mit Philistern verkehren. Da freut man sich, wenn man mal mit einem genialen Künstler zusammen ist. Wissen Sie, warum wir Freunde werden mußten?"

hans sah Weißmann an. Das schone, von einem braunen Barte umhegte Gesicht. Plöglich ein flacher Saunerausdruck der sich zu einem behaglichen Grinsen vergröberte.

Die sonderbarften Vorstellungen flackerten in Hans auf. Bald sah er ihn an einem Baumast aufgehängt, dann unter dem Beil des henkers Grimassen schneiden.

Das ganze Leben ringsum eine Dision aus den wilden Morgenträumen, dem Ekel eines Gottes.

Cine hohe, zotige Stimme.

Auf der Bühne löst sich ein lüsternes, tanzendes Leben aus dem süglichen Tabakrauch.

"Ich sagte: Freunde werden mußten. Wir haben es beide 3u nichts gebracht."

Sang im schwelenden Dunft die gröhlende Menge bin und bertreibend, ihm verwandt.

"Cine nette Seelenfreundschaft."

"Ja, vielleicht die der Senialität. Aur eine unbeftimmbare Lappalie fehlt uns, um alle anderen aus dem Felde zu schlagen."

Klatschend läßt er seine Hand auf eine über den Tisch Briechende Fliege fallen.

"Mir vor allem Fleiß!"

Nie konnte er etwas tun, darin nicht des Lebens ganze Brunst lebte, es war ihm dann, als ob ihm die Zeit entgleite. Die Stimme Frau Pietschkes: "Proft Kurtchen! Sei kein

Tranentier! Saufe!"

"Ach, was! das hilft einem auch noch nichts. Sehen Sie, ich bin auch nicht viel weiter als Sie und habe mich doch redlich geplagt." Er machte eine schlaffe Bewegung mit der hand. "Mir fehlt es auch nicht an praktischen Anlagen." Er blickt hans schweigend an. "Ja, ja, der Kopf, was da alles drin stedt. Die Fülle der schöpferischen Ideen konnte das Formbedürfnis für Jahrhunderte befriedigen. haben Sie sich meinen Vorschlag vom Sonnabend mal überlegt. Über Ihre Plane mußte sich mal ein anderer hermachen. Ihr Baumaterial ift keinen ftatischen Gesetzen unterworfen. Die malerische Wirkung, wissen Sie, steht überall im Vordergrund. Wir sollten uns wirklich mal zusammen an eine größere Aufgabe beranmachen. Ihre Fassadenentwurfe sind das Grogartigfte und Originellfte, was ich je gesehen habe. Sie mussen unbedingt mal an die Ausführung eines Ihrer Projekte geben." 📆 Da könnte was nettes herauskommen, vielleicht die Kreu-

zung zwischen einem griechischen Tempel und einem Schweizerhauschen."

"Sehen Sie wohl, da hätten wir schon wieder mal einen neuen Bauftiel. Aur Mut muß man haben. Ach, vor dem Gesohle kann man ja sein eigenes Wort nicht verfteben. Schlagen Sie ein, und wir sind beide gemachte Leute."

Cine Nacht, ein schwankendes Meer um hans. Vergeben und Entstehen von Fragen und Gestalten.

Bieler ift nahe zu Frau Dietschle gerückt und schlägt auch mit dem Glase auf den Tisch. Die Mutter und Kurtchen alkompagnieren ihn.

3wei dandyhaft gelleidete junge Leute. "Bruder Baumann," ftellt Hans vor. — Sie haben sich hinzugesett. Weißmann macht ein unbehagliches Gesicht und beginnt über die soziale Frage zu reden. Hans sieht die drei Kopfe sich gegenüber und ihm fährt es durch den Sinn, wie merkwürdig ähnlich doch alle Menschen sind. Georg, der jungere und bartlose, wendet sich lachend an Hans.

"Die Arbeit gehört zu den sozialen Inftinkten der Masse; für uns, die das durchschauen, gibt es keine soziale Frage."

Weißmann zieht die Augenbrauen in die hobe, daß seine Stirne voll von Falten fteht.

"3hre Anschauungen kommen mir aber ethisch etwas wurmstichig vor."

"Sthik, Moral, die liegen mir nicht."

"Solche Empfindungen, wie Sthik und Moral, hängen doch von Stimmungen ab," sagt sensibel lächelnd der Altere mit dem Ziegenbart.

"Meine Herren, Sie scheinen alle sozialen Probleme von sich zu schieben. Bedenken Sie aber, daß Sie dadurch einen großen Reichtum des Lebens verlieren. Ich denke, wir sind hier alle Künstler. Aber selbst die Kunst verliert hier ihre Großzügigkeit, wenn sie nicht im Sozialen ihre Wurzeln hat. Das Soziale ist durchaus nicht erst durch die Kulturen in die höhe gekommen. Es ist so primitiv, daß wir es schon an den Quellen des organischen Lebens sinden. Den sozialen Instinkten der Zelle verdankt sogar auch der Pflanzenorganismus sein Dasein. Man könnte saft sagen, daß alles Individualissieren Verfall und Tod bedeutet."

hans lächelt verwundert vor sich bin. Woher hat er das? Die beiden schütteln Weißmann die hand.

"Ihre Anschauungen haben uns sehr interessiert. Sie haben uns ganz neue, beherzigenswerte Gesichtspunkte gezeigt. Vielen Dank!"

"Adieu, Hans!"

Die Bühne ist leer. Lautes Gelächter und Stimmenwirrwarr des Pobels. Weißmanns Blide verfolgen die durch das Gewirr treibenden Chansonetten.

Er beginnt über seine Frau zu klagen, daß sie so wenig geistiges Verständnis für ihn habe und ihm immer vorwerse, er habe es zu nichts gebracht.

"Und sie ist es ja gerade, die mit ihrer stimmungslosen Atmosphäre mir immer den Flug gehemmt hat. Heiraten Sie niemals, lieber Thorau. Wahren Sie Ihre Freiheit. Die Prosa des Lebens macht sich so doch schon breit genug."

Ein Blumenmadchen ftreicht vorbei.

Mit breiten Fangarmen bat sie Weißmann zu sich niedergezogen.

"Bei unsern interessanten Sesprächen, lieber Thorau, hätten wir beinahe den ganzen Zweck unseres Hierseins vergessen. Prost Kleine, Kellner, noch ein Glas."

Hans' Augen weiten sich. Eine Rauschnebelftimmung um alle Köpfe. Zielers Augen bliden durch einen Schleier selig Frau Pietschke an. Sie redet immer inniger auf ihn ein.

"Ja, was hat mir Kurtchens Geburt für Schmerzen bereitet. In den Umftänden lag ich immer mit nassen Tüchern um den Leib und las Schopenhauer und Hartmann, damit mein Sohn ein Genie werde."

Sie legt die Band auf feine Schulter.

"Und dann die Krämpfe, die mein Sohn hatte."

Zieler nickte mit herzlicher Teilnahme bei jedem ihrer Worte.

"Auch ich hatte in meiner Kindheit Krämpfe. Das liegt in der Familie. Der Arzt sagte damals, jetzt werde er entweder ein Genie oder ein Idiot. Wie ich da Tag und Nacht auf den Knieen gelegen und gebetet habe. — Seht und nun habt ihr euer Kurtchen, und es ist ein Genie geworden. Prost Kurtchen!"

Kurt Pietschke bleibt ernft. Er ftarrt auf das Blumenmadchen.

"Herr Doktor Zieler, das ist Maria Magdalena. Finden Sie nicht auch, daß herr Weißmann einen Christuskopf hat." Hans ist aufgesprungen. Sin rotes Wölken taumelt zu ihm hin. Er fühlt welkes Fleisch und wirst die Chansonette Zieler zu, der sie in seinen Armen auffängt und seine Lippen auf ihren weißgetünchten Nacken preßt.

Kurt beugt sich zu hans.

"Nicht wahr, sie sind doch etwas zu sehr exzentrisch." Hans fühlt, wie ein grelles Lachen über alles hinwegspult.

\*

Ein Gewitter fturzte in der Nacht mit Donnerrollen, Wasserfluten und Flammen in die Schwüle. Jest ftand sie wieder unbeweglich da.

Die Lichter in den Kronleuchtern des Cafés waren matt vor dem aufglimmenden Tag, der träge den Tischen entlang kroch. Verschlafene Kellner begannen aufzuräumen und stellten die Tische aufeinander.

Bans hebt verschlafen den Kopf und blickt Zieler an. Die beiden sigen beim Buffet.

"Verstehft du es eigentlich, daß Menschen Kinder in die Welt setzen."

"Du kannst Recht haben."

"Sie so hinauszustoßen. Mir träumte mal, ich bekäme ein Kind mit einem Wasserkopf, das immer spuckte."

"Ja, jeder hat so seine stillen Ideale."

"All die Phantasien, die Sespenster, die so ein Wurm mitbekommt. So ist eine Semeinheit."

hans und Zieler erheben sich. Sie treten in die unbewegliche Luft der Straße.

Ein paar Dirnen stehen an einem Platze und sehen sich suchend um.

Auf einer Bank lag die Sinsamkeit eines Betrunkenen, mit regelmäßiger Ernsthaftigkeit legte er abwechselnd Arme und Beine übereinander.

Die Buiche ragten regungelos.

hans blieb fteben.

"Es ift eine eigene Phantaftit, die Natur zwischen diesen Gefängnissen."

Zieler zündete sich eine Zigarette an.

"Du, ich hatte eben eine Vision. Ich sah dicht vor mir das Gesicht des Architekten Weißmann schweben. Wenn es dein Freund ist, wird es dir nicht schwer sein, ihm etwas auf die Finger zu sehen."

hans lachte.

"Wie meinft du das?"

Langsam, gleichmäßig schlug die Ahr fünf.

Vor dem Bahnhof verabschiedeten sich beide.

Im Walde begegnete Hans einem Manne, der immerfort mit lallender Stimme den Vers sang: "Goldne Abendsonne, wie bist du so schon! Nie kann ohne Wonne deinen Glanz ich sehn!"

\*

Hans bummelte eines Abends planlos durch die Straßen. Stunden mögen hingegangen sein. Sein Schatten wird dürrer und länger. Die Straßen mit ihren hohen, kahlen häusern starren in den Abend.

Plöglich steht er vor dem Hause Lembkes, seiner früheren Wohnung. In der Vergangenheit befangen, steigt er die Treppe hinauf und prallt vor dem Schilde zurück.

"Meine arme Braut. Hoffentlich hat sie mich vergessen." Ein trübes, boses Lachen. Rasch eilt er wieder hinunter. Schen drückt er sich hinter einen Sandhügel.

Die Abendsonne steht blagrot über niedrigen Wolken, die den ganzen Horizont entlang auf der Lauer liegen.

Mude, willenlos neugierig sinkt sie ihnen entgegen.

Hans wendet sich ab. Ihm ift es, als ob sie, einem Loschpapiere gleich, die Sonne aufsaugen würden.

Er froftelt. In sich versunken tritt er den heimweg an.

\*

Es war Nacht. Die Baume und Teiche waren ftill. Aus Unbekanntem ftiegen die Stimmen und Bilder, von denen wir nicht wissen, woher sie die Macht haben, uns in ihrem Reiche wandeln zu lassen.

Hans lag in einem schwarzumflorten Schiff, das ein Greis durch eine frostelnde Nacht steuerte.

Dann und wann brach der Mond aus Wolken. Dann sah er in das leichenkalte Antlitz seines Vaters.

"Wohin?"

Das große Antlit mit dem weißen Bart blieb ftumm und fah gerade aus.

hans glitt durch lebende Klippen. Tiger- und Wolferachen taten sich neben ihm auf.

Dann verschwanden sie. Es wurde hell. Stille Wasserstächen Inospen einen zarten Glanz. Der wird wärmer. Um das schwarze Schiff beginnt ein Blüben.

hans sieht in die hohe. Gine rote Flamme. Er fühlt, wie er auf sie zufliegt.

"Wohin fahren wir?"

Der Alte blieb ftumm und sah gerade aus.

hans sing an zu schreien.

Er wachte auf und schlief wieder ein.

Cine Wiese dunkelt von lauter schwarzen Blumen.

Auf ihr sitt eine junge, blasse Frau. In ihren Armen liegt hans. Er ift ein Beiner Knabe, sie singt ein Kinderlied.

"Mutter, in jedem Sonnenftrahl bift du!"

"Du irrft dich, mein Sohn. Wir Toten sind kalt."

Da schlingt Bans die Arme um sie.

"Kleines Kind! Kleines Kind!" flüstert die Mutter.

hans sitt aufrecht im Bett. Er legt sich wieder bin.

In einer schwarz ausgeschlagenen Kammer. Er sitt vor einem Tisch. Darüber ift ein schwarzes Tuch gebreitet. Auf ihm fteht der abgeschlagene Kopf Weißmanns.

"Ich will dich betrügen!"

"Nein," sagt hans, "du willft Wein trinken, du willft fett werden."

Der Kopf auf dem Halse nickt. "Dielleicht kommen wir beide boch."

hans lachte noch beim Ermachen.

\*

Am andern Morgen saß Hans vor seinen alten Stizzenbüchern und Entwürfen. Die Fenster waren weit geöffnet. Im Zimmer lag starker Föhrendust.

Mit fremdem Lächeln blätterte er in seinen phantaftischen architektonischen Träumereien. Es sind Blätter, die er immer als Seheimnis bewahrt hat. — Was würden wohl seine Lehrer dazu gesagt haben.

Sigantische Steinmassen turmen sich zu Tempeln, nie geübten Kulten dienend.

Graue Altare strahlen damonische Schauer aus dem Zwielicht gewölbter Nischen und Grotten. Frazen grinsen als Kapitäle lauernd herunter. Seltsames Gewürm mit spöttischen, glimmenden Augen windet sich an den Sockeln.

Eine seltsame Mischung von Gottes- und Satansdienst.

Diefe riefigen und doch drudenden Gewolbe.

Wild, kuhn und kalt steigen die zugleich genialen und kindlichen Bauten.

Mismutig raffte er alles zusammen und wirft es mit einer raschen Bewegung in die verstaubte Trube.

Er hatte seine Beit nuglicher verwenden tonnen.

Die Fuge ausstredend, lehnte er weit gurud und schaute hinaus. Gin Blatt behielt er gurud. Das war lichter und freier.

Über dichtem Laub bob sich ein luftiger Wolkenbau, in dessen Kuppel die rote, runde Sonne hing.

Er gab sich gang dem Nadelduft. — Dies Blatt wollte er seiner Mutter weihen.

Ein Wald von Erinnerungen ragte mit schwarzen, fernen Wipfeln um Hans, ein Wald, dessen Stämme, wenn er hinzutrat, zu Riesen wurden, die ihn verwandt und düster ansahen. Alte, fromme, grauenvolle Sagen — Vater und Tante — verworrene, bose Stunden — schwarze, riesige Wälder, die auseinandergleiten wollten. — Ein greller Schrei brach durch ein Tor — zu einer verzweiselten Zukunft.

Co ift Winter. Die Weiten greifen mit weißen und schwarzen Armen nach Swigkeiten.

hans schloß die Augen. Er lebte mehr im Außen als se. Um ihn, wie bunte Kreisel — seidene Kleider und zitternde Schultern.

Ein Maskenfest — Schattentan3. —

Alte Zeiten werfen die Graber von sich. Wir schließen die Augen. Wir öffnen sie wieder. — Farbenflitter — verlogene Traume.

Wein. Alles pulft Leben. Man vergißt die Bedeutung, sieht nur junge, fladernde Leiber in bunten Kleidern.

Und alles wird immer phantaftischer.

Lampions glühen Visionen aus allen Eden.

hans sitzt in schwarzer Ritterlieidung inmitten bunter Papierlaternen. Weißmanns sechzehnsährige Tochter im Babykoftum liegt in seinem Schoß. Ihre Füße ruben auf einem Stuhl. Neben ihm sitzt ihr Vater, einen Champagnerkubel zur Seite.

"Herr Thorau, ich bin Ihnen wahrhaftig dankbar, daß Sie mich in diese extlusive Künftlervereinigung eingeführt haben. Se ist wirklich sehr gemütlich hier."

hans' Blide treiben. Sen war Marga — er nannte sie, wenn er an sie dachte, nur mit dem Vornamen — vorbeigegangen. Sie trug ein schwarzes Magiergewand mit betenden Lilien, die zu den schlanken Schultern ragten. Sie ging Arm in Arm mit zwei Mädchen in Pagentracht: Schick Kramer und Vera Steinmann, ihren unzertrennlichen Freundinnen.

Ihre Augen groß im bleichen Gesicht, flackernde Traumbegierden, die um sich fressen.

Als sie an Hans vorüberkam, riß sie die Maske ab und . sah ihn mit bosem Lächeln an.

"Thorau, das war ja die berühmte Sängerin Marga Stöber."
"Ich kenne sie."

"Sie grüßten Sie ja nicht. Sie mussen mich vorstellen."

Hans siel eins der seltsamen Lieder ein, die Marga komponiert hatte.

Als sie eben von ihm wegblickte, lag um ihren Mund ein erstarrter Schmerz, wie bei einem alten, asiatischen Gögenbild.

Wenn er sie sah, kamen Gefühle über ihn, die er hier vergessen hatte. Auf die Erde mochte er sich legen und den Kopf gegen den Boden schlagen.

Weißmann hebt das Glas.

"Auf das Wohl von Muttern," flüftert lachend die Tochter, indem sie ihren Arm fester um hans schlingt.

"Ja, darauf wollen wir trinken, daß sie bald wieder aus dem Krankenhause entlassen wird. Proft, herr Thorau."

"Dann dürfen wir keine Sprünge mehr machen, Papa!"
"Was sagen Sie zu solcher Tochter?"

hans streichelt sie abwesend und bedrückt.

"Wie finden Sie dieses Kostüm, lieber Thorau. Mir gesiel es so gut bei einer Chansonette. Da ließ ich meiner Tochter auch so eine machen."

"Ce fteht ihr fehr gut."

"Nicht mahr? Ich muß es jett immer, wenn ich mit Papa allein bin, zu hause tragen."

"Ja, das hört nun alles auf, wenn meine Frau wieder-

Er trinkt sinnend den Reft und schenkt sich neu ein. "Proft! auf weiteres, gludliches Gedeihen unserer Geschäfte."

"Jett fangen die Manner wieder an von Geschaften zu reden."

"Artig sein, sonft gibt's was, Frieda!"

"Au, Papa haut;" — sie rekelt sich und legt die Beine übereinander.

hans preft die Kleine an sich.

"Ich denke auch, die Geschäfte lassen wir heute ruben."

"Naturlich, naturlich, herr Thoraul"

hans lehnt sich zurud. Ein Gestimmer von an seiner Nische wie Windhosen vorbeisagenden Larven. Ein großer Räuber mit wildem Bart schleift eine Spanierin mit sich. Sie wehrt sich mit händen und Füßen. Er erkennt Georg Baumann an seinen wilden Bewegungen.

"Willft du, daß ich dich befreien soll?"

"Das wollten schon viele. Lassen Sie nur die hände weg." Hans lacht. Klaus als Monch trug zwei zappelnde Nixen hinterher.

"Kleiner, Proft! Schwärmen Sie nicht."

Das, Kind auf dem Schoß dehnt sich knospend. Sie will ihm etwas in den Mund gießen.

Weißmann ftand auf.

"Entschuldigen Sie. Ich muß mal dazwischen."

Sie warf sich ihm an die Bruft und kniete auf seinen Knien.

"Du Lump, du!"

Dann fing sie an zu singen:

"Wenn die Blätter leise ranschen."

"Woher haft du das Lied?"

"Das singt Papa jett immer, wenn er spat nach hause kommt."

Hans blickt ftarr ins Weite. Er sah wieder Marga, umgeben von Monchen, Kobolden und Aittern. Beinahe ließ er die Kleine fallen.

"Pfui, wenn du alle andern anschmachteft."

Sie springt auf die Erde und fest sich auf den Stuhl.

"Da haft du's nun!"

Er zündet sich eine Zigarette an und wirft ihr eine in den Schoß.

"Kind, wir wollen mal etwas herumbummeln."

Vor einem Pfeiler bleibt sie ploglich fteben und entwindet sich seinem Arm.

"Was haft du?"

Sie drangt sich wieder an ibn.

"Ach was? Sine Freundin meiner Mutter. Laß die alte Schachtel Batichen."

"Du trägft ja die Maste."

"Natürlich, komm."

Neben hans tont eine harte, Preischende Mannerstimme Er wendet sich um.

"herr Thorau! herr Thorau!"

Vor ihm fteht Frau Pietschke im allzukurzen Ballettkoftum, welche ihm ihren Jug ins Gesicht werfen will. Es gelingt ihr furchtbar.

"Schonen Dank für Ihre Sinladung hierher. Gelt, heute sind wir luftig!"

"Ah, Frau Pietschke! Wie geht es Ihrem Keinen Kinde?"
"Tot!"

"O, das tut mir leid."

"Ach, es kam schon tot zur Welt. Sprechen wir um himmelswillen von etwas anderem."

"Wo ift Ihr Mann und Ihr Sohn denn?"

"Die mussen morgen wieder früh heraus. Die haben zu arbeiten. Welche mussen doch was tun, damit wir uns ausleben können." Sie pack ihn.

"Wir wollen tanzen."

Frieda schüttelt sich. "Wer ift die Tante? Ift die aus dem Bilderbuch?"

"Ach, Ihr seid hundefanger!"

Frau Pietschke ergreift den vorbeikommenden Zieler und geht mit ihm Arm in Arm weiter.

"Nimm dich in acht. Wenn du nicht artig bist, nimmt dich die Tante im Sack mit." "Hu!"

Sie birgt den Kopf in seinem Arm.

Sein Blid fteht ploglich ftill.

Dort stand Marga, sinmitten von mannlichen und weiblichen Masken, mit ihren beiden Freundinnen. Ihr Lachen hatte etwas jäh Jungenhaftes. Er hörte lachendes Vitten und Flehen in ihrer Umgebung. Sie schüttelt mit übermütiger Wildheit den Kopf.

Langsam führte er Frieda weiter.

3wischen den bunten Laternen sitt wieder Weißmann.

Er halt ein korpulentes Madchen im Dienftbotenkoftum mit weißer Schurze im Arm.

"Ah, es ist gut, daß Ihr kommt. Thorau, jest haben wir beide eine."

Die Kleine liegt wieder in hans' Schoft. Sie trinkt wie toll.

"Der Narr! Der Dummkopf!"

"Wen meinft du, Papa?"

"Ach, da glaubte sich ein Laffe vor mir überlegen, weil er nicht mehr an Gott glaube, als ob ich nicht vor zehn Jahren gerade soweit gewesen sei, als ob ich nicht darüber hinaus wäre."

"Pfui, Papa, er glaubte nicht an Gott?"

S wird später und später. Weißmann wankt am Arme seiner Tochter fort. Sie konnen sich kaum mehr auf den Füßen halten.

Bans fist einsam zwischen den Laternen.

Bacchantischer Sput.

Es treibt ihn in die Hohe. Er taumelt im Saal umber, und findet Marga mit ihren beiden Freundinnen. In ihrem Schoß liegt der Kopf Veras. Als er sie findet, kniet er neben ihr nieder.

Sie schüttelt den Kopf, dann beugt sie sich zu dem Madchenhaupt in ihrem Schoß, das mit innigen Augen zu ihr aufschaut. "Ich wollte dir schon Bera schenken oder anch Schith. Du gesielst mir gut. Aber heut' sah ich deine Oberstäche. Sie ist zu leicht geregt um tief zu sein. Ich werde die Kinder für einen andern aufbewahren."

Sie faßt feine hand.

"Was für große, tappische Hande du haft. Die mussen ja jedes zarte Gefaß zerbrechen, und bist doch selbst nichts mehr als ein zartes Schmucktück."

"Ich liebe dich. In deinen Augen liegt etwas, das mir dienen foll, Lavin."

Da lachten die Madchen leise auf. Und ein Lachen Margas schnellte züngelnd zu hans hinüber und biß in sein herz, so daß er matt und schweigsam wurde.

Der Morgen dammerte fahl auf, und er wankte nach hause.

\*

hans ift in Zielers Zimmer. Beide sigen. Der Wind trägt durch die offene Balkonture Gerüche von herbstbaumen herein und laßt die Lampe flackern. Auf dem Tisch steht eine Bowlenterrine.

"Cs ift so traurig, daß unsere Sefühle so wenig aus uns kommen wie die Stürme aus den strohbededten, Beinen Hausern, die sich nachts vor ihrem Vorbeistreichen zusammenducken." Zieler schüttelt den Kopf.

"Oder aus den Bäumen, die von ihnen geschüttelt, den Drachen, die von ihnen getragen werden. Oft, wenn mich ein Wind nach rechts trug, haßte ich das, was mich gestern nach links trug, und wenn die Winde schwiegen, war ich dumpf und tot. — — — — Was hast du?"

"Daß ein Willensmensch anders empfindet."

"Dann mussen die wie auf einem andern Stern leben, als ich." Zieler zieht die Ahr und schüttelt den Kopf. hans träumt ins Freie. Ferne Geräusche, die näher kommen und wie Zeufzer aushauchen. "Jest ist schon eine Stunde vergangen und noch keiner da."
"Das wissen wir ja, daß wir keine verläßlichen Freunde haben."

"Freunde? Was denkst du, Hans? Ich verkehre nur mit ihnen, weil sie immer um Dannberg sind. Freilich einen Verkehr, wie du ihn haft, würde ich nicht aushalten. Diese haben doch wenigstens einiges Menschliche an sich."

"Wie ich ihn habe. Sie ruhen schon fast, alle auf dem kublen Kirchhof meiner Erinnerung. Abend für Abend nur noch führen die schlotternden Gespenster ihre Tanze vor mir auf."

"Sümpfe? Sahst du schon Sümpse im Sonnenuntergang? Das ist wundervoll. Manche seltsamen Stunden habe ich doch mit allen verlebt."

"Verkehrft du noch mit dem Rauberhauptmann Weiße mann?"

"Ach, du überschätzest ihn. Er ist ein guter, offenherziger Mensch. Es ist putig, zu beobachten, wie er den Kopf hangen läßt, wenn er denkt, ich mache mir Sorgen."

"Ja, du wirst noch arm werden."

"Bald aber verdirbt er mir alle Lebensstimmung. Er sitzt mir auf der Haut, wie ein verliebtes Weibchen. Mensch, von der Langeweile, die der arme Kerl durchzumachen hat, haben wir beide keine Ahnung."

"Aber schließlich verdankst du ihm, daß du dir jede Flasche Wein überlegen mußt."

"Du, mit deiner breit auf dem Boden der Tatsachen stehenden Weltanschauung."

"Ja, es muß doch auch vernünftige Menschen geben."

"Ja, aber die sollten nicht solche Liebe zur Anvernunft, wie du zu Dannberg, haben."

"Ja, seine Bilder sind wirklich von großer Farbenmacht, da läßt man sich schon manches gefallen." "Wie ist ein Mensch, wie Dannberg, in unserer Zeit moglich, ich meine als Mensch."

"Ja, wie ist er möglich. Seine Vorfahren waren schwedische Bauern. Sein Großvater und Argroßvater hatten Gesichte. Sein Vater siedelte nach Deutschland über. Er ist ein Mensch mit starken, originellen Fähigkeiten, aber ohne alle Vernunft."

hans fteht auf und geht auf den Balton in die fladernde Dammerung der Laternen. Er ftarrt in die trübe Verlorenheit; dann kehrt er zurud.

"Karl, als ich damals in dem Saale stand, wo Mutter einst tanzte, wie nüchtern war das. Ich hatte gehofft, dort auf die Knie zu sinken."

"Sag mal, hans, deine letzten Skizzen zeigen doch einen großen Fortschritt. Ich würde an deiner Stelle die Architektur an den Nagel hängen und nur noch malen."

"Vorige Nacht träumte mir, mein heimathaus sei niedergerissen und unser Park zu Ackerland gepflügt. Als ich aufwachte, war ich furchtbar traurig. Mir war es, als ob Vater, Mutter und Tante sest erst wirklich gestorben seien."

Hans setzt sich wieder in den Sessel, legt den Kopf zurud und schließt die Augen. Ihm ift es, als floge er weit fort. Dann sitzt er im Schloß seiner Vater. Draußen liegt Schnee unter frierendem Mondschein. Ferne Teiche, die sich in sich selbst verhärten, und Wanderer, die das heimweh verlieren. In den Salen ein Klagen gestorbener Seelen, wie das weite Scho von Schritten.

"Hans, schläfft du?"

"Es sind seltsame Winde, die une treiben."

hans Thorau schlägt die Augen auf und lacht.

"Derzeih!"

Bieler fteht auf und fieht ibn an.

"Ich würde glauben, daß du das Leben nur als Afthet lebteft, wenn sich das Leiden nicht in so tiefen Furchen deinem

Gesichte eingegraben hätte; und dann das weiße Haar bei deiner Jugend."

"Ach was, das ift nur körperlich."

\*

Sie saßen eng um den Tisch und die vernunftlosen Seister des Weines streckten ihre lachenden, greisenhaften Sesichter vor. Perfal fangt schon an mit den Augen zu rollen und nennt den Namen eines Malers.

"Der ift größer als ich."

Das haar fteht wie durres Gras auf seiner niedrigen, vorgeschobenen Stirn. Darunter eine breite Nase.

Er schien Sans ein Zwerg zu fein, der fich durch Schnuppern durch die Dunkelheit der Berge fühlen muß.

Die haare der beiden Stirnen von Seorg und Klaus Baumann leuchten weiß in der Lampe. Die haare von Klaus sind schon hoch hinaufgeflüchtet. Er trägt einen schwarzen Kneiser. Der Ausdruck seines Sesichtes ist weniger wechselnd als der seines bartlosen Bruders.

Georg ftimmt laut an: "Aun flieht, nun flieht, nun flieht, nun flieht, mit Zittern und Zähnegefletsch, im Mondenschein, im Sturm her zieht das Enderlein von Ketsch."

Zieler und Hans beginnen eine Unterhaltung. Da beugt sich Klaus vor und deklamiert. Seine Stimme war dumpf-Klingend, wie ein hohler Topf:

"Und mich ergreift ein längft entwöhntes Sehnen."

Aus der Zueignung von Goethe.

"Die sind doch furchtbar verschieden," sagt hans lächelnd zu Zieler. Georg fangt die Worte auf.

"Ach was, nur unsere Worte und Blide. Der Sumpf unserer Seelen ift derselbe."

Ein herbstblatt weht in das Zimmer. Perfal nimmt es auf, fußt es und seufzt: "Wir beide!" Dann richtet er den Kopf hoch, gießt ein Glas auf einen Zug hinunter: "verweht!" Georg Baumann Bopft ibm auf die Schulter:

"Idíot."

Perfal brutet weiter über seinem Glase.

hans, Zieler und die beiden Bruder ftogen auf Klaus' Anregung auf einen froblichen Tod an.

Perfal fahrt auf.

"Ich verbitte mir das."

"Nur nicht bose. Hans soll den Vers vortragen, den er über deine Ski33e da überm Sosa gemacht hat. Wird dich das versohnen?"

"Ob er die ausdruden fann?"

"Hans, trage doch vor."

Der lachte: "Warum nicht.

Quer durch die Wolken fuhr ein scharfer Riß,

Doch quoll tein Licht aus seinen Kluften nieder,

Und zu mir abwärts sank die Finsternis

And warf sich wie ein Ringer auf mich nieder."

Perfal nickte gerührt. "Ja, das wollte ich ausdrücken." Darauf fing er noch heftiger an zu trinken.

Klaus ftieg der Wein zu Kopf, er schloß die Augen.

"Einen Tag bevor mein Vater ftarb, ftanden mein Bruder und ich an seinem Bette. Er tastete nach meiner hand und flüsterte kaum vernehmbar: "Ich muß sterben, sage es aber niemand." Wir wollten ihn trösten. Er aber schüttelte den Kopf: "Ich muß." — Weiter sagte er nichts mehr."

Klaus tat die Augen auf.

"Ich glaube, jung ftirbt sich leichter."

Er starrte vor sich bin.

"Bans, deine Schlafen sind ja grau."

Bieler fuhr, als er das sagte, in die Bobe.

"Das weißt du doch schon lange. Ich war alt, als ich auf die Welt kam."

"Nein, nein. Als ich bei euch war, hattest du noch keine grauen Haare."

"Sein letter Blid war von solcher Innigkeit, wie ich es nie bei einem Menschen gesehen habe. Ich sehe ihn jett dicht vor mir."

Perfal lallt: "Ja, ich sehe ihn vor mir."

hans warf den Kopf zurud.

"Ift es euch nicht, als ob wir in einem Hexenkessel brodelten. Aberall tanzen unzählige Schatten von uns an den Wänden. Man soll eigentlich immer in der Nacht wachen. Bei Tage ist man so sicher. Da ist alles Angeheuer in die Dunkelheit gestohen, die hinter der Erde liegt."

"Sine schone Naturwissenschaft," ftotterte Bieler.

"Na warte, du wirft dem Theosophen verfallen."

"Wem?"

"Dannberg natürlich."

"Warum ist der noch nicht da?"

"Wissen wir, wo der wieder herumstreicht," sagte Georg. "Vielleicht hat er auch eine Vision."

"Ja, ein prachtvoller Mensch," sagte Zieler. "Aber verrückter, als ihr alle zusammen."

"Das ftimmt," erwiderte Georg. "Wir spielen die Verrückten. Er ift es."

hans nidte.

"Das ist einer, aus dem der Erdgeist zu den anderen Sternen spricht, während wir nur von ihm betrunken sind." "Er glaubt an Gespenster."

hans lachte.

"Natürlich. Die ganze Luft unserer Träume ist voll davon. Am meisten liebe ich die mit den Flügelhänden; die tasten in ihrem ungeschickten Flug von Stern zu Stern und möchten am liebsten die Sonne wie eine Mutter in den Schlaf wiegen."

Perfal lallte: "Sufe, Sufe, Sufe."

Dann riß er die Augen auf und schaute glasern ins Weite. "Mir stieg eben ein Bild auf. Das Leid der Natur, als ein großes Kuhauge. Habt Ihr etwas Blodsinnigeres, Trostoloferes gesehen, als ein Kuhauge?"

"Ja, ein Ochsenauge, das ist noch blodsinniger."

Dannberg war eingetreten. Graues haar über dem verschossen Mantel. Braune, ungewöhnlich ausdrucksvolle Augen unter seiner breiten, hohen Stirn. Augen, dahinter Nebel über Tannen sumhauften Felsenseen flatterten. Darunter ein glattrassertes Kinn.

Er saß zwischen Bans und Zieler. Sein Gesicht wandte sich Derfal zu.

"Du auch da, Seelenmaulwurf?"

Der sah ihn mit einem ploglich flar werdenden Blide an. Er budte sich und griff unter den Tisch, wo er eine Mappe verstedt hielt. Er reichte diese Dannberg hinüber.

"Ah, da hat der Maulwurf neue Sange entdeckt."

"Warten Sie. In dieser Ski33e ist die Zeichnung der Seele nicht ebenbürtig. Da würde ich noch einmal anfangen. Ab, dieser sich unter einem Felsen windende Körper. Sanz knirschende Wut. Bravo."

hans beginnt ein Gesprach mit ihm. Dannberg sah ihn voll an.

"Von Ihnen sah ich vor kurzem einige Bilder. S wartet etwas darin. In den Skizzen, die Sie mir damals zeigten, erschien es schon karer, gesättigter."

"3ch habe wenig Chrgei3."

"So lange Ihre Bilder nicht fertig werden, ift Ihr Wesen auch nicht fertig. Wir tasten an unsern Werken hinan, um endlich ohne sie gehen zu können. Aber dazu gehört viel — viele Leben."

Er sinnt in sich hinein.

"Ein jaher Aufflug, ein rasches Niederstürzen. Seit ich Sie kenne, glaube ich, das ist Ihr Schicksal. Se liegt in Ihren Augen."

Über das Gespräch der beiden hinmeg hatte sich ein Getose erhoben. Georg fing an zu bellen.

Bieler hielt fich die Ohren ju und murde mutend.

Georg verteidigte sich: "Perfal hat mich hypnotisiert."
"Das ist nicht wahr. Ich hypnotisiere niemanden ohne seine Sinwilligung."

Dannberg lachte. "Solche Affenstreiche traue ich Perfal wohl zu."

"Wo waren Sie so lange, herr Dannberg?"

"Ich konnte nicht von hause fort. Ich war in der hölle."

"Donnerwetter! Sagte ich nicht, er sei verruckt."

"Er saß ganz ftarr und groß in seiner Siswüfte. Satan. Ich fühlte, wie ich mit allem verwandt bin."

Nach und nach waren alle außer Hans und Dannberg hinausgewankt.

Zieler lag auf einem Sessel, das Kinn auf der Bruft, als ob er schliefe.

Dannberg sprach vor sich hin: "Ich glaube, daß Sie in einem früheren Leben gewalttätig und doch nicht ftark waren S liegt noch in Ihrem Blicke."

"Adieu, herr Zieler!"

Der fuhr auf und fah sich verwundert um.

"Ah, herr Dannberg. Sie bleiben doch noch. Schlafen Sie diese Nacht nicht bei mir?"

"Nein, ich will durch die Nachtluft gehen. Da kommen viele Seftalten."

Dannberg verabschiedete sich. Hans geht auf den Balkon. Die Berbftluft hat so etwas vom Sommer Verbranntes, wie kable Asche.

## IX.

Herbst. Sin sehnsüchtiges Weben weint durch die Luft. Die goldenen und reif gewordenen Blätter weinten an ihren Zweigen in der Begierde, dem Tode entgegen zu tanzen. Sinige, losgelöst, wiegen sich schon in den Armen des Windes.

Den Wald, der ehrbar und fattbeftandig fein Grun trug,

überfällt plöglich ein Rausch. Er glüht aus allen Winkeln und Höhen bunte, prasselnde Flammen, die abends zu einer gligernden Lohe emporschlagen.

Sin Todeshauch aus den Lüften läßt alles zum letzten Male aufflammen.

Aber die Blätter, Beine Madden, suße Körperchen leise weinender Bacchantinnen, die eben noch in den Armen fterbender Seligkeit tangten, taumeln willensmatt am Boden.

hans schreitet über einen Teppich von Blut auf dem gefallenen Laube. Er geht gebeugt — Schritt für Schritt. Die Angst seines Vatere rauscht mit schweren Fittichen über seinem haupte.

Die Winde, die auf und ab fuhren und unten im Laube — in goldenem, schluchzenden Fleische wühlten, in den Föhren jauchzten, die Laubbäume grausam umwarben, waren seit heute morgen verstummt. Hans war es, als ob ein Föhn ihn willenlos hin und her reiße. Er fühlt seinen Körper sich loslösen. Die Erde wird ihm fremder. Oft hebt er sein haupt und empsindet eine ferne Schönheit ringsum. —

Grab neben Grab. Er war auf einen am Wege liegenden Kirchhof getreten. Er friert tief in sich hinein. Tief in die Erde getretenes Laub, das nicht verweben darf, das fest in Fesseln liegt, bis es zerfällt.

Grausam — — — — — — — — — — — —

Langsam schleppt er sich weiter. Die Sonne ftand tief. Ein paar Rehe eilen über eine Wiese, ihren unsichtbaren, wie Sonnenftrahlen aufblitzenden Flintenläufen entgegen.

Über den Waldbach kommen schon Abendnebel, durchsichetige Gestalten, so schleppend, so traurig zitternd.

hans lehnt an einem schiefen Baum. Der Atem seines Mundes ift wie dunner Nebel.

Sin heer gestorbener, nie zu erwedender Gedanten sputt im Walde.

Sein Vater. Wie er stöhnt. Wie sie alle trauern und ihre schmerzenden Slieder tragen, die vielen Väter, wie sie alle an der schweren, blutigen Kette tragen. — Von Seschlecht zu Seschlecht reiht sich Slied an Slied. Wo lag der Anfang dieses Blutbandes, wo wird das Ende sein.

Wie sie langsam, langsam den Waldbach entlang schleifen. Bald werden sie bei ihm sein. Dann reicht ihm sein Vater die Kette hinüber.

Trägt er sie nicht schon Jahrhunderte.

Fühlt er nicht ihren feuchten Schlangenleib um seine Fuße gewunden. Und von ihm wird er immer noch fortwachsen.

Bans schüttelt den Kopf.

Nein, mit ihm muß das Untier fterben. Sein armes, altes Blut ift schon so mude geworden.

Er richtet sich auf und tritt den Beimweg an.

Die folgende Nacht brüllte ihn der Sturm aus dem Bett. Mechanisch zündet er ein Licht an und stellt es mit dem Bilde seines Vaters auf den Tisch.

haftig fturzt er einige Glafer hinunter. Seine Stimme dingt tonlos.

"Proft Erde! Bei, wie mein Segel die Ewigkeit spannt!"

"Morgen, lieber Thorau! Na, na. Sie feiern wohl nächtliche Orgien. Mit mir wollen Sie nie so recht mehr mit."

Er geht zur Ture, die in den Schlafraum führt und öffnet sie. Er tritt hinein. Gleich tommt er wieder heraus.

"Alle Vögel sind schon ausgeflogen. Waren wohl nette Mädel. Schade. Na, was ist Ihnen denn. Sie machen ja den reinen Kopfhänger."

Er stedt die hande in die Tasche und schüttelt den Kopf.

<sup>— —</sup> Als Weißmann am nächsten Vormittag ins Zimmer trat, fand er hans noch am Tische vor dem ausgebrannten Licht und der leergetrunkenen Flasche.

"Oder machen Sie sich geschäftliche Sorgen? Ich muß sa zugeben, unsere letten Spekulationen sind nicht besonders glüdliche gewesen. Solche Lappalie darf uns noch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Nehmen Sie sich an mir ein Beispiel."

hans blieb schweigsam.

"Sie haben wohl Kopfweh, lieber Thorau? Ja, ja. Das kommt davon. Passiert mir auch öfters. Habe ein vorzügliches Mittel dagegen. Champagner hilft auf der Stelle. Soll ich welchen holen lassen? Würde mir auch ganz gut bekommen heute."

hans nidte.

Weißmann ging hinaus. Man horte eine Weile seine laute Stimme, Dann trat er wieder hinein.

"So, nun wollen mir mal gemutlich plaudern. Ach, was haben Sie denn da für Bücher. Donnerwetter, Sedichte. Als ich jung war, las ich auch so was."

Er blattert.

"Herrjeh, ist das schwer zu lesen. Das reimt sich ja nicht."
"Das ist Hölderlin."

"Ja, ja, das Lesen. Sie werden es auch noch sein lassen." Wenn man erst in die Jahre kommt; und dann die Sorgen." "Ach Sorgen."

"Na, warten Sie nur. Die werden Sie schon erleben. Ah, da kommt ja der Sekt. Famos!"

Er sett sich mit breiter Genußfreude an den Tisch und läßt mit geübter gand den Pfropfen zur Dede knallen. Dann schenkt er ein.

"Proft! — Übrigens, ehe ichs vergesse. Wir haben da noch ein paar Leine Zahlungen zu leisten. Das Geld ist jetzt so furchtbar teuer. Ich begreise gar nicht, daß man uns keine Hypotheken mehr geben will."

"Sie wissen ja, daß ich mein ganzes verfügbares Geld schon hineingesteckt habe."

"Na, es handelt sich sa nur um ein paar Monate. Dann laufen wieder größere Zahlungen ein. Das einfachste ware, wenn Sie ein paar von diesen Papierchen ausfüllten."

Er 30g ein paar Wechselformulare aus der Tasche und schob sie ihm hin.

"Donnerwetter. Nun hab ich vergessen, mir die fälligen Beträge zu notieren. Aber das schadet ja nichts. Sie konnen ja immer schon querschreiben."

Bans legte die Papiere lachelnd gurud.

"Cin andermal, lieber Berr Weißmann."

"Na, mir auch gleich. Proft. Aun wollen wir mal wieder der Menschheit opfern."

Sie blidten sich beide beluftigt mitleidig an.

\*

Hans lag im Sessel. So war er in der Nacht vom Schlaf überwältigt: — Sin gang blasser Schein ftand am Horizont; der Morgen — darunter ein weißes Bligen: die Großstadt.

Er fuhr auf und schaute in die erloschende Lampe.

Zu laut hatte er im Traum mit dem Stock auf den Felsen geschlagen.

Da war der ganze Schwarm, da waren die schwarzen Obgel aus dem abendlichen Gehölz aufgeftiegen. Nun deckten sie die tief in den schwarzen Abgrund hinabsinkende Landschaft.

3hr Geschrei. Seiner Bater Bilferufe.

Er ftand auf und betrachtete den Docht der Lampe. Nur noch ein Glimmen.

Draußen die hunde; die Garten hallen und heulen wie verlorene Seelen.

Am Fenster treiben herbstblätter in wehender Furcht vorbei. In der Stadt und in den Straßen umber treiben bebende herzen. — Sin Zittern geht durch die ganze Welt, ein Zittern vor dem Schwanken des ungeheuren Gottes. hans mar voll von formlofen Gedanken.

Er ergreift feinen but und tritt ins Freie.

Langhingestreckt am See liegend, glüht er mit dem Morgen zur Klarheit.

Auf dem Hinterperron der elektrischen Bahn. Sin Sleiten zwischen breiten, regnenden Baumen. Wie eine Sklavenschar folgen die kleineren Blatter am Boden der knatternden Sie des Wagens.

Strafen tommen. Erft wenige Karren und Menschen.

hans stieg zur Wohnung Margas empor. Seltsam phantaftische Bilder durchschienen das Zimmer, in das er trat.

Auch von ihm dammerten einige Skiggen von den Wanden.

Die beiden jungen Madchen lehnten über dem Flügel. Ein herr, Paul Kramer, ftand am Fenfter. hans trat zu Zieler.

Marga war noch nicht erschienen. Man hatte einen Ausflug geplant. Hans wollte sich entschuldigen. Er mochte nicht mit. Die Bekannten Margas störten ihn.

"Ich komme nicht wieder," hörte plöglich hans eines der jungen Madchen fluftern. "Uns wieder hier warten zu lassen. Sine Rudfichtslosigkeit."

"Ja, sie ift ja sehr eklig. Ich mag sie auch nicht, aber man trifft hier so interessante Menschen!" wisperte die andere.

Hans wandte sich zu Zieler. Er sprach von Margas Kompositionen.

"Sie sind doch packend und originell. Für eine Fran sonderbar." —

"Das ift so lebendig wie Kindertraume!" dachte er.

"Ja. Sie hat auf jeden Fall was los!" erwiderte Zieler. Kramer huftete.

"Wie lang sie nur bleibt," redete er. "Das tut sie immer mit Absicht. Den Zug erreichen wir schon nicht mehr."

Da trat sie herein. Ihre Augen, groß im bleichen Gesicht — flackernde Traumbegierden, die um sich fressen.

Ihre Geftalt ergriff hans immer wieder. Ihr Rhythmus hatte etwas edig Weiches, unbekannten Machten Geweihtes.

— Die Phantasie, die aus ihren Liedern ihr dufteres haupt hob.

Und dort diese Hande, die sich ihr entgegenstreckten. Diese Köpfe, in deren Augen Feindschaft gegen Marga schlummerte; Feindschaft gegen Feindschaft, so war es ihm.

Sie kuft Sdith und Vera. Dann wendet fie fich zu den herren. hans fagt, er kann nicht mitkommen.

"Ich gehe heut auch nicht. Entschuldigen Sie, meine herrsichaften. Aber ein Traum hat mich diese Nacht gewarnt." —

Sie lacht auf. Dann fährt sie fort: "Ich glitt neben euch her und sah nur eure Gesichter. Ich wollte nach euren Kleidern fassen, denn das machte mich stutig. Aber ihr fuhrt entsetz zurud. Da schrieen Sie, herr Kramer: Die ist sa tot. — In dem Augenblick wußte ich, daß mein Leichnam zu hause auf dem Bett lag. — Das durstet Ihr mir nicht sagen. Das ist eine Gemeinheit. — Das erfahre ich noch früh genug! — schrie ich wätend beim Erwachen. — Ind nun gehe ich nicht mehr mit."

Man lachte, war bose und bat. Die Madchen umarmten sie. Ihre Augen wurden noch weiter, und sie schüttelte nur den Kopf und lachte wieder. Bei ihrem Lachen kam ein trauriger, verachtender Jug um ihren Mund. —

"Ich bin die Komödie leid! Wir wollen gehen." Paul Kramer rief es.

Da verzerrte sich ihr Gesicht zur Wut. Ihre Stimme wurde roh: "Hinaus! Jest aber rasch!"

hans fuhr, von einem ploglichen Etel gepackt, zuruck. Dann hatte er das Gefühl, er musse sie schlagen und dann kussen.

Paul Kramers Stimme antwortete: "Gott sei Dank, daß dies ein Ende hat!" Marga stieß die Mädchen zurück. "Last mich jetzt in Ruhe. O, ihr seid mir über. Ich gehore der Sinsamkeit und der Angst." Dann lachte sie wieder und schrie laut lachend: "Hinaus!"

Auf der Straße gingen hans und Zieler rasch — die andern verlassend.

"Eine Frau behält doch immer etwas Kleines. Sie mag noch so begabt sein."

"Sie hatte etwas von einer Wilden," erwiderte Hans. "Man muß sich an diese Art Schönheit gewöhnen. Sie paßt nur nicht hier in die Umgebung. Als die Geliebte eines Kalifen ware sie wundervoll."

hans trauerte in sich hinein, daß er ihr so fern blieb. Seine Seele bettelte zu Marga, daß sie die Augen auftun und ihn anschauen sollte.

Er war in ihrem Zimmer. Edig weich lag sie im Sessel. In der Dämmerung des Zimmers saßen die Mädchen. Edith schlug schöne, blaue, verwunderte Augen auf. So schön, als ob sie von Glas wären, sagte Marga — und Vera hatte weiße, volle hände. Alle drei schwiegen und schauten Marga an. Ihre Wimpern waren halb offene Türen. Feindlich lauerte es hinein.

Diese furchtbare Angst, die sie oft überkam. Hans kannte sie aus seiner Kindheit, als ihn noch die ewig wechselnde Natur überschauerte.

Sie überstel Marga wie ein Engel des herrn. Er fühlte ie dann in allen seinen Sliedern zittern. Wenn sie dann aus dem schwarzen Netze der Angst heraussiel, wußte sie wohin. — Sie lag ganz still. Durch das Zimmer hörte man nur ihr Atmen.

Ploglich lachte sie übermütig.

"Wie Sie mich alle ansehen. Im Grunde genommen verfteht mich keiner hier."

"Du bift febr ungludlich!" fagte Edith wichtig.

Margas Blick hing an Hans.

"Sie verachten mich wohl, weil ich Judin bin, weil ich Erfolge habe und mich den Teufel um die Mittel schere."

"Das erfahre ich ja jett erft." hans lachte.

"O, ich komponiere ein türkisches Schlachtenlied und widme es dem Sultan. Ich habe schon die Melodie im Kopf. Nachher verspreche ich sedem Kritiker einen türkischen Orden, dann werden sie mich schon loben."

Aus ihren Lippen kam eine unendlich einförmige Melodie. Sie schüttelte ihr Haar, da war es, als ob lauter schwarze Vögel über ihre Augen flatterten.

"Nicht mahr, wir haben schon manches Abenteuer zuammen verlebt," wandte sich Vera an sie.

"Wollen Sie Bera haben? Ich nehme sie Zieler wieder ab."

"Aber Marga!" Das Mädchen sah Hans schmachtend an. Er aber wußte nichts als Marga.

"Ja. Mit Lift und Gewalt brachte ich meine Musik zu olcher Anerkennung, daß mir die Herzen der Menschen wie reise Früchte zu Füßen liegen. Ich war es meinem Oolk schon schuldig. Schon als Kind wußte ich, wie sehr ich aus dem Blute Moses' und Jesaias war. — — Herr Thorau, Sie malen sa, sind Sie schon einmal morgens zu einem Ihrer Bilder gekommen. Auf dem Boden lag ein blutiger Arm, der auf dem Bilde fehlte. Das geschieht mir oft, wenn ich erwache, bei den Bildern hier im Zimmer. Solche Träume kennen Sie wohl nicht." In ihrer Stimme dunkelte Verachtung.

Die Worte Margas, sie erinnerten ihn an die Abythmen uralter Völket, an die Vissionen von Heiligen, deren Wachen aus der dunklen Flut der Träume emporschäumte.

Plöglich begannen ihre Lippen zu flüftern.

"Ich kann wieder atmen — ja, ja. O so einsam, o so einssam. Wenn nur mein Kind schlafen wollte."

Die Madchen kicherten auf. hans fuhr auf.

"Ihr Kind?"

"Ja, mein Kind. Mein totgeborenes Kind. Sehen Sie es nicht auf meinem Schofe liegen. Still, still. S ist Weihnachten. Ich schenke dir . . . "

"Cine Duppe aus Elfenbein,

Wie ein springendes Mauschen Bein

Und ein Pferdchen aus Gold,

Das über die bunten Sternenpfefferkuchen rollt.

Tromm, trumm — komm, kumm!

Dater halte die bleichen Gesichter fort."

hans beugt sich vor.

Sie blidt ihn an.

"Du bift nicht groß. Sin Aeiner Knabe. Noch ganz leer."

Er erhebt sich.

"Sie sagen, Sie lieben mich. Sie sollen sich nicht zwischen mich und mein Kind drängen."

Stumm sitzen sie sich wieder gegenüber. Ihre Züge lösen sich. Sine versonnene Müdigkeit kam über sie. Sie sagt plotzlich mit weicher Innigkeit in der Stimme:

"Kleiner Junge! Kleiner Junge!"

In ihm fteigt das Gefühl einer großen Demut auf. Sine Suge lag darin, die ihn erbeben, die ihn willenlos macht.

Sang ftill mag er in ihren Armen ruben.

"Ich schenke dir doch Bera. Sie ist freilich ein niederträchtiges Ding, nur mit Peitsche und Sußigkeiten zu behandeln, aber sie hat wundervolle hande!"

Das Mädchen sprang wütend auf. "Jett ist's aber genug. Komm, Edith, wir wollen gehen. Herr Thorau, wir gehen ins Café Schiller."

Als sie nahe bei der Ture waren, warf ihnen Marga noch Kußbande nach und rief: "Adieu, meine Angorakagen. Leider kommt ihr doch morgen wieder angeschlichen."

Jah rafft sich hans empor. Wenn er diesem Gefühl nachgibt, ift es für ihn Erniedrigung.

Wild packt er sie und reißt sie zu sich. Sie preßt eine Fauft gegen seine Bruft, mit der andern schlägt sie nach ihm. Aber er ift viel ftarker als sie. Er wirft sie nieder. Plöglich schlingt sie ihre Arme um seinen Nacken.

Der Abend kam. Sie lagen engverschlungen beieinander. Dann wurden sie mude. Ihre Worte wurden wie das Ansschlagen eines verträumten Sees.

Als es dunkler wurde, saß sie am Klavier. Ihre Tone wuchsen aus der Inbrunft, aus der alte Volker ihre Sotter schufen.

Groß, rot, feierlich niedrig ftand die Sonne über Hans' Leben. Sein Boot trug ihn in eine tiefe Musik. — An der Hand seines Vaters war er so viel durch die schwergleitenden Winde seltsamer Traumgarten gewandelt, daß ihm die Lust des Lebens zu dunn und zu leicht sein mußte. — Hier war etwas, dem er sich hingeben konnte — ein langhinklingender Ton.

In der Nacht wachte hans auf.

Auf feuchtem Geftein. Ringsum leuchtete es wie Moder. Ein großes Felfenschafott.

Riesengestalten ragen halben Leibes aus Wolken.

Aus weiten Fernen wird etwas herangetrieben. Es weht naher. Sin Madchen mit wehendem haar.

Es ift Marga. Ihr Auge glüht vor sich bin. Ihre Füße wanken Traum.

Langsam, mit trotigen Brauen, gleitet sie dem Schafott zu.

"Wessen ift diese schuldig?"

Sine Stimme, die aus dem Anfang war, die die Planeten schwanken machte.

"Sie totet das Leben!" seufzt es, als ob Winde aus vielen Schluchten antworten.

"Wer sind die Geifter, die Gotter gebaren."
"Wir schüren den haß der Menschen und Tiere."
"Wir der Geftirne." — — —
"Wessen ift diese schuldig?" — — —

Sie fteht vor dem Gerüft. Langsam — eine unsichtbare hand drudt sie nieder. — Sie sinkt auf die Knie.

Ein furchtbarer Fall. Aufblinkender, blutiger Schein. Auf dem Boden ruht ein grauer Korper. Darüber phosphores sierendes Licht.

"Marga!" hans schrie es.

Den andern Tag ift er bei ihr. Sie war bleich und schaute aus großen Augen.

Sie saß ftill da. Sie habe die ganze Nacht vor Angst gesschrien. Noch niemals sei ihr ein Lied so schwer geworden. So sei, als ob Seister sich wehrten. Aber sie zwinge alles nieder.

Hans ftarrt sie an. Ein Wolkengebild, wie man es hie und da träumt, wenn man auf Bergen liegt. Man meint, es musse gerade über einen Felsen fliegen.

hans saß mit Marga in einer kleinen, italienischen Weinkneipe. Sin paar feurig aussehende Manner spielten die Sitarre vor einer roten Ollampe. Dann und wann sangen sie dazu ein Lied.

Dide Frauen, mit sinnlichen Gebarden, wie sie die Sudländer lieben, rekelten sich ihnen gegenüber. — Ihre Blide, groß und trächtig, schwammen ineinander. — Sine wilde Verderbtheit lagerte üppig über dem Volke.

Marga verftand viele fremde Sprachen. Ihre Worte und Blicke umfingen Hans. Dann und wann warf sie Laute zu den Fremden hinüber. Die Männer erwiderten sie lachend. Die Sesichter der Frauen wurden grünlich bleich, als ob sie plöglich im Wein Sift tränken.

Ihr Übermut trieb immer tollfarbigere Blumen durch die weindunftige Luft.

hans traumte über ihren fremdlandischen Klangen wie über Musik, Gemalden großer Traumer, deren berückende Zeichen nur dem Verstande nicht klar werden.

Die Frauen schmiegten ihre Korper enger aneinander. Auch die Manner rudten naber.

Cin Geifterknauel bodte dort zusammen.

Sie wandte sich an hans.

"Ja, eine große Macht ist in dir. Die hat dein Haar auch gebleicht. Um deine Schläfen liegt weiße Seide!"

So war seltsam, unter ihren Augen entglitten ihm die Worte. Langsam raffte er sich auf.

In ihrer Angft, in der wilden Phantasie unter ihrer bleichbraunen Knabenftirn erblickt er die Seele seiner Kindheit. Er beginnt von der Sleichheit der Traume und Sedanken aller Menschen zu reden.

"Nein. Wir sind aus anderem Wetter gebraut — wir beide. — Mein Volk, wenn es auch gern im Staube liegt und an der Sonne trodinet — —

Cs fuhr aus dem lebendigen Wüftensand auf. Cs begrub alle Städte der Kanaaniter.

Wir liegen still, bis es uns ploglich in die Hohe bebt und taumeln macht. —

Ihr Deutschen seid seltsam. Ich meine immer, Ihr mußtet noch Sichen in der hand schwingen, wenn Ihr auch keine Felle mehr über die Schultern werft."

Hans blicke lange vor sich hin. Er, sich selbst, sedem Eindruck willenlos inbrunftig hingegeben, und dort Marga, die mit mächtigem Willen das bunte Leben zu sich selbst umgestaltet. Sie war ihm mit blinder gewalttätiger Seele gegensüber. — — — — —

"O, diese Angft. Sin grauer Winterhimmel liegt über mir; so unbeweglich wie eine Sisscholle soll ich daliegen. Und nachts fallen die Seister über mich her und binden mir hande und Füße . . ."

Dom gegenüberliegenden Tisch wurde etwas herübergerufen.

"Ah!" — — Sie schrie einige italienische Worte.

hans blidte auf. Sie ftand aufgerichtet da. Vor ihr bewegten sich die unformlichen Weiber. Verzerrte Gesichter und treischende Stimmen. Ihre Finger redten sich nach Margas haaren.

Sie schaut ihn mit glanzenden, wartenden Augen an. Er ftand neben ihr und schleuderte die schreienden Geschopfe zurud.

Tumult. Fluchen der Manner in gebrochenem Deutsch.

"Man soll die Frauen doch unter sich lassen. Unverschämte Sinmischung."

hans padte Marga und führte sie hinaus. Sie wehrt sich. "Nein. Das muffen wir ausfechten. Ich die Weiber und du die Manner."

hans hielt sie feft. Sein Arm zittert. Ein Ekel fteigt in ihm empor, gegen den er ankampft.

Dunkle Seftalten, aus Schlamm und Moor emporqualmend, reckten ihre schmutigen hande nach dem Aingenden Sefaß, daß seine betenden hande halten.

Nun ist es trübe geworden.

Fester zieht er sie an sich und schreitet ftillschweigend pormarts.

Sein Tage und Nachte mit Traumen überschwemmendes Blut trieb hans hin und her. Er tam von Dannberg.

Bu ihm hatte sich ein Bekannter gesellt. Sie gingen unter dem Licht der aufftrahlenden Caternen.

hans' Blid traf den neben ihm Schreitenden faft feindlich. Sine schone Stirne und Nase ruhten ftill über einem ungefügen Mund.

In ihm zitterte noch die gleitende, schimmernde Macht Margas.

Er empfand Paul Kramers Nahe als eine aufdringliche Unheiligkeit.

Der Fremde blidte ihn an.

Dann, mit einem aufblitzenden Lacheln: "Verkehren Sie noch bei Fraulein Marga Stober?"

"Ja. Doch ich muß Sie jest verlassen. Ich will noch arbeiten. Adieu, auf Wiedersehen."

hans gab ibm haftig die hand.

Er sprang in eine dicht bei ihm haltende elektrische Bahn. An der nächsten Halteftelle stieg er aus und schritt weiter.

Er wohnte jest bei der Wirtin Zielers in der Stadt. Seine Waldwohnung mußte er aufgeben, weil er mit Weißmann in geschäftliche Beziehungen getreten war.

Er konnte sich nicht entschließen, nach hause zu gehen. Die festliche, leidende Unrube, die in ihm war, vertrug keine Enge. Sie verlangte die dunkle Weite des Nacht-himmels.

<sup>— —</sup> In Marga wachte eine uferlose Qual. Sie wußte nicht, woher sie kam und wohin sie wieder zurückkroch. Waren es dunkte Feuerbrande, die in der Dammrung aus den Wol-ken sielen?

Oft wuchsen aus den Schatten der Möbel, Bilder und Bäume — zarte nach ihr sich hinredende Gestalten, mit bösen Gesichtern. Ein flebendes Leiden von tausend Schemen, die sich lösen und schweben möchten, atmete ihr entgegen. Ihre Hagenden Gesänge, ihre dunkle Stimme umdrängte es wirr und sehnsüchtig. Wenn sie schwieg, wankten die klänge, denen sie kurzes, blühendes Leben gegeben hatte, taumelnd in den blauen Schattengrund zurück, um sich wieder von neuem zu heben, sie zu umkreisen, zu ängstigen, grollend über die Fesseln des Lebens und das schwankende Auseinandersließen des Schattendaseins fliebend.

Hans saß in der Dammerung neben ihr. Sie hielt ihn um-Mammert. Er hatte sie ganz in seine schützenden Arme gebettet.

Mit einem erlöften Seufzer befreite sie sich von ihm. Gin langer, dankbarer Blid.

"Ja. Du bift ftark. Vor dir duden sich sogar die Gespenfter. Du mußt mich immer schützen."

Er drudte ihre Hand. Dann sah er sie hinabgleiten. Sie lag vor ihm auf den Knien, warf den Kopf zurud. Ihre venetianischen Ohrgehänge Uirrten.

Bunte Seidentucher maren um ihren Leib geschlungen.

"Weißt du auch, wann wir uns zulet faben?"

"Wann?" Er beugte sich zu ihr nieder.

"In einem früheren Leben. Ich lag vor dir auf den Knieen. Deine Füße lagen auf mir, wie auf einem Schemel. Aber ich verriet dich, als ein Neger kam. Er war ftarker als du. Da ließeft du mich in einen Sack nähen und in die grünen Fluten werfen. Hu, wie ich schrie, wie ich zappelte."

"Würdest du mich nicht mehr lieben, wenn ein Stärkerer Rame?"

"O, du bift ftark und schon. Was würdest du jest tun, wenn ich dich betroge?"

hans beugt sich zu ihr nieder und schlingt die hande um ihren Ruden.

"Ach, ich glaube, du konnteft furchtbar sein."

Mit gekreuzten Armen auf den Knien liegend, indem sie sich schlangenhaft hin und her drehte, wiegten ihre Lippen wieder die Urmelodien der Völker. Es waren Melodien — einförmig in ihrer Größe, wie alles tieffte Empfinden. — Allmählich wuchsen Worte.

"Der Morgen duftete über meinem Lager. Ich legte mein buntes Sewand an und tanzte vor dem herrn auf dem noch vom Monde träumenden Teppich. Ich beugte die Knie und blühte dem Welken entgegen, wie die errötenden Blumen vor der Durre seines Zornes. Mich trank ein Atem und ich reckte ihm die hande entgegen."

Sie hob sich empor und tanzte. Die goldenen Ringe und Spangen flammten um die Knochel ihrer braunen Füße und die gleitenden Arme.

"Ich bin ein schwimmendes Weinen auf seiner Harfe. Zitternd trinke ich die Melodien, die mich seufzen. Wie er mich morgens aufhebt und abends niederschmiegt. Es ist süß im Atem Jehovas zu leben."

Mit einem Seufzen zusammenbrechend, lag sie auf den Knien vor hans und ftarrte ihn an. Dann singen ihre Lippen an zu flüstern: "Warum betrügen wir uns so. O, wie ich dich hasse. Ich hasse uns alle, alle, alle."

Er legte die Sande um ihre Schlafen. Das Pochen von dunden, Tempel aufturmenden Gewalten antwortet ibm.

hans gudte die Achseln.

Der blasse Zigarrenrauch weniger Gafte gab dem braunen Raum einen spärlich blauen Schimmer.

Der neben ihm Sigende mit dem grauen Schlips unter dem grauen Rock und dem grauen Bart blickt ihn über den Steinkrug, aus dem er sein Bier trinkt, wichtig an. Es war Kramers Vater.

"Sie fühlen sich also doch nicht recht wohl dabei?" Hans blickt ihn an. Der Alte legt die Zigarre auf den Tisch und schneidet mit stiller Freude die Spize ab. Er bläft den Rauch wie etwas unendlich Achtungswertes vor sich her.

hans blickt vor sich hin. "Wer kann wohl sagen, ob er glücklich ift."

Der Alte wendet sich zu seinem Sohn.

"Nun Paul, wie ich dir schon oft sagte, einen Beruf muß jeder anftändige Mensch haben. Sonst ist er ein Qagabund." Der Angeredete blickte lächelnd auf.

"Ja, fet, nur wieder dein abscheuliches Gesicht auf. So

den ganzen Tag herumzubummeln. Da müßt ihr ja wahnsinnig, ja wahn— sin— nig werden, sage ich. Ich weiß selbst
nicht, was ich täte, wenn ich nicht jeden Tag . . ."

"Dann fingst du wieder an zu trinken. Ich glaube auch, es ist das Beste für dich, Papa."

"Für dich auch, mein Sohn."

"Lieber Vater, wir mussen dich jetzt verlassen. Wir haben geschäftliche Verabredung. Wir mussen punktlich sein, da die Möglichkeit vorliegt, Geld zu verdienen."

Der Alte brummte! "Du und Geld verdienen. — Ja, Herr Thorau, nehmen Sie es mir nicht übel; aber es ist meine Pflicht als Vater. Da ich ihn so selten allein treffe . . ."

"Freilich ein Tête-à-tête vermeide ich. Du siehst Vater, ich arbeite auch, aber ich schäme mich dessen. Deshalb tue ich es nur im geheimen. Adieu!"

"Warte, ich wollte dir nur sagen, daß ich an deine Saben von denen du immer faselft, nicht glaube. Denn jede Begabung, es mag sein, welche es wolle, setzt sich in Seld um. Adieu, mein lieber Sohn."

Kramer grinfte, indem er ibm die Band ichuttelte.

Auf der Strafe wandte er sein Gesicht hans zu. Es war rot. Er schien angetrunken und wankte unsicher.

"Nun, was sagen Sie zu diesem meinem Stamm?"

Sin Lachen, vor dem Hans zurückschrak, als hatte er ein schleimiges Tier angefaßt.

"Ich glaube doch an die Seelenwanderung. Wie ware ich sonft zu erklaren. Dieser tiefe Sinn für Farbe. Meine Mutter sollten Sie erst kennen lernen. Se ist alles Dreck, woher ich stamme."

Um hans' Mund war ein boser Bug.

"Wir können unsere Wurzeln nicht verneinen. Das geht einfach nicht, herr Kramer."

"Wurzeln? Goethe und Nietsiche sind meine Wurzeln. Holderlin, Klinger . . "

An einer Strafenede spruhte ein Baum das herbstlicht der Mittagssonne.

"Übrigens will ich jett Fräulein Stöber mal aufsuchen." "In dem Zustand, in dem Sie sind? Ich rate Ihnen ab." "Ach was, ich gehe."

hans wollte auch zu ihr. Sie gingen nebeneinander her. Kramer redet mit lauter, dramatischer Stimme.

Seinem Empfindungsleben liegt Hans mit einer gewissen Neugier so fremd gegenüber. Auf dem Wege zu Marga störte er ihn.

Wie er schreit. Hans blickt sich scheu nach allen Seiten um. "Die Weiber! Gestern Abend habe ich die Tochter meiner Wirtin, die heute Hochzeit halt, im Bette gehabt. Als ich noch spät über Jakob Böhme saß, kam sie im Schlafrock in mein Zimmer. Sie löschte meine Lampe aus. Sie sagte, ich habe setzt genug gearbeitet. — Natürlich wußte ich, was sie wollte. Sie schimpste und biß. Ich ließ nicht los. Glauben Sie, daß sie nachher tat, als ob ich sie verführt hätte? Sie lag auf dem Boden und schrie: "Ich geh' ins Wasser." Mit meiner Hundepeitsche mußte ich sie beinah aus dem Immer prügeln."

Er lachte laut auf.

"Donnerwetter, ich mochte diese Nacht dabei sein. Wie sie verwundert und entsetzt über die Semeinheit ihres Semahls sein wird. Tiere sind sie alle, schlaue Füchse."

Cin Redeschwall ergoß sich über hans. Diese eisig-kalte Stimme.

Er horte nicht mehr zu. Im Traum ging er weiter.

Dann und wann schlugen Worte an sein Ohr.

"Da sagte ich zu ihr: Zieh dich nur wieder an. Ich wollte nur mal sehen, ob du auch so eine wärest. Sie heulte . . . Komödiantinnen . . ."

hans fuhr auf.

"Ich möchte wissen, ob sie da ist. Auf sie wirke ich, wie ein rotes Tuch."

hans wird rot. Er spricht von ihrer Musik.

"Ad, singen kann sie. Das andere, unbefriedigte Geschlechtlichkeit; das ift mir direkt eklig."

"Sie machen sich lächerlich."

Er sieht Marga vor sich, diese große Phantaftin, der auch die Liebe nur ein Spiel sein kann. Menschen wie diese müßten eigentlich blind und taub sein. S dringt nichts zur Tiefe bei ihnen.

"Was, Sie nehmen sie ernft. Gott, sind Sie harmlos." — Marga trug das schwarze Magiergewand vom Maskenfeste. Ihr Haar hing unordentlich um die Schläfen.

Sie drudt hans heftig die hand und blickt Kramer, der unsicher taumelt, ohne zu grußen, ftarr an.

Hans ftand in ihrem Zimmer und blickte zum Fenfter hinaus. Trübe Mauern vor grauen herbstwolken. Dahinter war es wie ein hocken sterbender Seelen.

Seltsam blidten die Bilder von den Wänden. Dort hingen auch einige seiner eigenen Skizzen. Sin Greis mit Kinderlächeln. Sein weißer Bart schwamm milde aus dem Schwarz der Felsenschatten. Über den Falten blau leuchtender Sewande junge hände, in denen das Blut schon mude war, durch die es nur noch schneckenlangsam auf und nieder schleicht. — Sich zum Leben drängende Köpfe um ein sehnsüchtiges Frauenlager.

Marga saß auf einem Stuhl, auf ihre hand blidend. Sie sprühte das grüne Licht eines Smaragdsteines.

Als Kramer sich neben ihr niederließ, zudte sie zusammen. Dann brach aus ihren Wimpern Mondglanz, der hans aufbeben will wie schwellende Meeresflut.

Er öffnet vertraumt die Jauft und lachelt bei dem Gedanten, daß sie sich um eine Kehle preffen tann.

"Diese Nacht war ich ein nordischer Königssohn. Ich kämpfte mit einem Bären. Als das Blut über das Sis dampfte und auf ihm erstarrte, war es mir, es quelle aus den Wunden, die ich mir selbst aufgerissen. Heute morgen wurde das Musik. Schwerterklang durch Sisschollen."

Kramer verzog das Gesicht.

Marga blidte ihn an und hodte wieder in sich hinein.

"Es ist kalt hier, Herr Thorau. Frieren Sie nicht auch? Warum haben Sie den Menschen mitgebracht?"

Kramer lachte breit.

١

"Wenn man Mystiker sein will, muß es aus dem Grunde kommen."

Hans blidte verwirrt auf. Wie kommt das Lachen in diesen Raum.

"Frauen und Kunft. Anstatt dazuliegen mit wartenden Leibern, daß wir ihnen Leben geben, denn sie sind tot, wollen sie, daß wir ihren Träumen folgen. Frauen und Träume, das wirkt wie Kühe und Kayen mit Menschengesichtern. Pfui Teufel!"

Marga schüttelte den Kopf.

"Sie sind ein Idiot."

"Ckelhaft. Die in Noten gesetzten Brunftschreie eines Weibes."

Cin wilder Sprung.

hans wirft sich jah zwischen die beiden. Seine Augen gleichen denen Margas. Das Gesicht ift nur noch ein blasser Schein hinter ihnen. Er fährt nach Kramers Kehle. Seine rasende hand streift des Zurücktaumelnden Wange.

Kramer bleibt ftehen und tritt langsam zurud. Sein Lachen verlor das Freche. Es wurde kindlich.

"Sie! Sie mussen mir Genugtuung geben. — — — — Gut. Schon. Aber, wozu diese Aufregung. Ach, immer dassselbe. Weiber, die mit dem Hirn der Manner Ball spielen. Na. Addio. Ich will das Spiel nicht ftoren."

Er verschwindet in der Dunkelheit der Ture.

Wie ftill sie auf dem Kissen sitt. Ihre Augen ftarren in grauer Kälte.

Sie umlauern hans.

"Sie werden sich mit ihm schießen."

Sie fagt es halb sinnend, halb befehlend.

Er liegt auf den Knien und umschlingt sie.

Fremd liegt fie in feinem Arm.

"Ja, er ift es wert; zur halfte ift er eine feine Natur."

Am andern Morgen kam Zieler in hans' Zimmer. Er brachte ihm einen Brief und ging wieder hinaus.

Kramers handschrift. Er reißt ihn auf und lieft.

## herrn Thorau!

Da Sie geftern ein so großes Verlangen bezeigten, mich heraus zu fordern, sah ich durchaus keinen Grund, Ihnen die kleine Freude eines Duells zu versagen. Natürlich glaubte ich, daß Sie vorbeiknallen werden. Aun aber kam mir ein Bedenken. Sie könnten aus Angft, selbst getrossen zu werden, auf mich zielen. Man weiß oft gar nicht, was man fünf Minuten später tut. Das hatte ich nicht recht überlegt. Also rechnen Sie auf keinen Fall auf mich. Ich spiele einfach nicht mit.

Mit herzlichem Gruß

Ihr

Paul Kramer.

Beim Lesen verzerrte sich sein Gesicht. Dann brach er in schallendes Gelächter aus. Vor dem Lachen zuckte er zusammen. Ihm Mang es wie das Zusammenstürzen eines himmelstrebenden Gebäudes.

Er trat auf die Strafe. Wie leer, wie grau das ganze Leben um ihn. Selbst über die durch Wolken bligende Sonne glitten seine Augen kalt hinweg. Er steht vor Margas Wohnung.

Ja, ja; er muß dort hinein.

Er fteht im Zimmer und hort sich selbst vorlesen. Es ist Kramers Brief. Wie grau, schlaff, alt und mude Marga dasitzt. Alle Glut ift von ihr abgefallen.

"Sie werden sich also nicht schießen?"

"Wie sollte ich, es geht sa gar nicht."

Marga erhob sich.

"Und Sie haben mich ernft genommen? Mein Spiel? Sie hielten sich wohl für einen Helden?"

Sie brach in ein lautes Gelächter aus, in das er einftimmte.

Sie setzte sich wieder. Sie sprach zu ihm mit einer hoflichen Kalte.

Er faß ihr fremd gegenüber.

Als er fortging, wußte er, daß er nie wiederkommen wurde. Nach ein paar Tagen borte er, daß sie fortgereist sei.

X.

Regen lag vor dem Fenster. Es war wie das Rauschen fremder Meere.

Cs traumt sich tief in dunden Zimmern, vor denen Regen niederfallt.

All die erleuchteten Fenfter, die Augen von hausern, die in das Dunkel sehnen.

Weit hinter den hohen Waldern, die sich beschatten, hinter den Augen der hauser bodt ein Weib — sein Gram.

Er liebte diesen bleichen, zusammengekauerten Gram — mit den großen Abgrunden im Auge seiner mutterlichen Grausamkeit.

Er hatte Beimweh nach ibm.

Vor Zeiten verließ er ihn. Nun war er lange einsam.

Der Pfiff einer Lokomotive entfernte sich - weithin.

Immer ferner das Rauschen.

Seine Hand fuhr durch die Luft. Er wollte streicheln. Seine Hande suchten schwarze Haare.

Leere lag um ihn.

Da war er Regen, der niederweinte, nur großes Weinen.
— Und es war wie das ferne Rauschen fremder Meere.

\*

hans war wie ein Kind nach Zärtlichkeit.

Durch die Dammerung war er geschlichen, vorbei an Garten. Den Duft von vielen Beeten trug er in seinen Traumen.

Da trat er in den Abend ragender Baume, die boch um ein schwarzmoderndes Wasser keimten.

Tief blickte er hinab. Wie deutlich glanzend dort unten das haus auf dem Kopfe steht — viel inniger, als es da oben im Abend verschwimmt. Vor Jahren hat er hier vor Ergriffenheit gebebt. Ihm war es, als musse die traumend. Unbeweglichkeit sich lösen. Er wirft ein Steinchen ins Wasser. Da zittert das haus. Er meint, ein Fenster werde sich aufetun und ein Mädchenkopf hervorlugen.

Er schlich oft in dieser Dammerung bin, ein Marchen zu leben.

Er ist zwischen im Laternenlicht spukenden häusern gesichlichen und steht in einer von weißen Sonnen erleuchteten Straße.

Er dimmt hohe Treppen hinauf und sieht sich selbst in Frad und weißer Binde durch einen Spiegel geben.

Im Saale blickt er sich verwirrt um - noch voll von dunkter Abendstimmung.

Unter dem blaukalten Leichenweiß der Lampen wehrt sich das warme Leben geneigter Schultern über bunter Seide. Er hort Namen. In einer Ture sieht er den Frad Zielers.

Warum wendet sich hans zu dem Madchen mit dem schonen Flachshaar, dem feinen, aber energischen Gesicht.

Cs lebt über gartem Naden.

Cine verschlagene Erinnerung treibt ihn bin.

Vor Jahren hat er sie irgendwo gesehen. Sie gesiel ihm, Sie saß ganz umringt von alten Frauen. Als er sie anredet, sagt er ihr, daß er drei Jahre unglucklich gewesen sei, sie nicht wiederzusehen.

Sie sieht ihn prufend an und lacht.

Eine Stimmung in ihm läßt ihn ihr innig die Hand kuffen. Sie hat den Arm auf die Lehne eines Stuhles gelegt, den sie mit einem Knie schaukelt.

Hans denkt daran, wie seltsam es sei, daß er an den Schläfen schon weißes haar trage. Sein Blick ist heiß und werbend.

"Ich weiß noch unsere damalige Anterhaltung," sagt sie.
"Ja," er lacht, "daß eine tiefere Natur sich nie an eine Stadt, ein Sewerbe, oder gar an eine Frau binden könne, daß ihr Wesen sei, im Grenzenlosen zu treiben."

"Das sagte ich damals," fährt er fort, indem er ihre Hand tußt, "eine Frau, die ich lieben sollte, müßte wie ein Abend immer wechselnd sein."

Da errotete sie tief bis in die Seide.

hans überkam es wie ein plogliches Schuldgefühl. Er erschrickt selber vor dem liebevollen Zittern seiner Stimme. Er atmet auf, als sie von einem Tanger fortgeholt wird.

Er bummelt durch die Sale. Das Licht der Nacken und Arme läßt den Abend in ihm weiter traumen.

Er fpricht mit einigen Berren.

"Nein. Etwas Größeres werde ich nie malen. Ich bin auch mehr Architekt."

In ein Zimmer und an einen Tisch wird er gezogen, an dem geraucht wird.

"So; nach zehnjähriger glüdlicher She hat dieser Schuft, oder vielmehr Irrsinnige, seine Frau und fünf unschuldige Kinder mit dem Messer abgeschlachtet? Kein Wunder. Nach zehnjährigem Kampf mit sich selbst."

hans schüttelt den Kopf. Was hat er da wieder geredet. Oft gehen viele Geschicke der Menschen durch ihn, wie durch ein Tor. Er fteht wieder im Saale, wo getanzt wurde. Ein herr mit rotem Kopf trägt ein humoristisches Gedicht vor. Sinige Backsiche lachen.

"Dies Gedicht", sagt einer, "habe ich schon fünfmal gehört."
"Und das wagt er immer zu wiederholen."

"O, es sind gang verschiedene Kreise. Ich habe leider das Slud, in allen zu verkehren."

Cine junge, weibliche Stimme.

"Jetzt kommen Sie erft. Sie haben wohl einen Angriffsplan ausgeheckt, als Sie so verschmitzt zusammenstanden."

hans sieht sich um. Zwei herren und zwei Damen fteben in seiner Nabe. Unwillkurlich bort er ihnen zu.

"Wollen Sie uns nichts vorspielen?"

"Wie kommen Sie darauf. Ich bin vollkommen unmusikalisch."
"Es wurde nur gesagt, Sie seien Künftler. Meine kleine Schwefter denkt bei Künftlern immer an Musiker."

"O, dann werden Sie uns heute Abend gewiß was vortragen."

Er schlendert weiter.

"Sagen Sie mal, herr Thorau," wendet sich ein herr an ihn, "sind Sie solch ein Shefeind?"

"Nein; aber aus Zartgefühl zehn Jahre geheuchelt zu haben, muß furchtbar erbittern."

Die herrin des hauses, eine bobe Gestalt mit bronzenem Romerprofil tommt auf ihn zu und sieht ihn lächelnd an.

"Wollen Sie sich denn gar nicht um die Damen bekummern?" Er wendet sich um. Da sigt die mit dem flachsblonden

Haar und dem schlanken Nacken allein. Ihre Hände liegen übereinander auf den Knien.

Er sest sich neben sie und blidt vor sich bin.

"Sie tanzten eben, lagen in den Armen eines Mannes. Wer war der Herr?"

"Mein herr!"

Sie erwidert feinen Blid lange.

"Ein Herr von Lesser. Ich traf ihn bei der Varonin von Hornstein. Er ist ein angehender Diplomat. Ein sehr intelligenter sunger Mann. Se ist ein außerordentlich interessanter Kreis, in dem ich ihn traf. Es verkehren da höhere Ofsiziere, Diplomaten und was sonst noch Namen hat. Sogar ein königlicher Prinz hatte einmal die Absicht zu kommen. Es wurde aber nichts daraus."

Mechanisch kußt er ihren Arm.

"Ich traume mich in Sie hinein."

Sine Stille fentt fich ploglich in den Saal herab. Sine Beige ertont jum Klavier.

"Ach herr Thorau, lieben Sie Schumann auch so?"

"Ja, er ist oft wie ein dunkler, himmelmuchernder Abendwald, in dem plötzlich die Quellen verstummen. Er ist so dunkelüppig wie Ihre Seele."

"Wie bin ich eigentlich?"

"Jett empfinde ich Sie gang anders."

"Wie denn, Sie Schmeichler?"

Er stutt zurud. Aber sein Schreiten vorbei an dunden, Waldschatten bergenden Seen ist nicht mehr aufzuhalten.

Sie hat den Kopf vorgestreckt. Er glaubt, sie habe etwas von einer Waldfrau, etwas hexenhastes im Blick.

"Wissen Sie, jest sehe ich Sie im Fallen der Blätter. Sie selbst mussen daliegen, wie diese Berbstgewebe, die abends über die Felder leuchten."

"Jest im Frühling denken Sie an den Berbft?"

"Ich denke immer an ihn. Er ist meine liebste Jahreszeit."

"Ich liebe den Frühling."

"Ja, Sie sind eine zarte Birke im Frühling, oder auch im Herbft. Im herbft sind die Birken noch zarter, noch leuchstender."

Sie lächelt ihn an.

"Sind Sie immer solch ein Phantast?"

"Am phantaftischften finde ich die Wirklichkeit."

Sie hat sich erhoben, er verbeugt sich und tanzt mit ihr. Es ist ihm, als tanzten sie durch einen Abendregen von Flammen. In seinen Armen fühlt er eine Innigkeit, die ihn verwirrt und ärgert. Als sie zum Plaze gehen, hält er sie noch fest umschlungen.

Dicht neben sich hort er eine Unterhaltung.

"Ich tanze wohl sehr schlecht, gnädiges Fräulein?"

"O, Sie geben sich gewiß viele Mube."

hans sagt zu ihr, daß er sie einmal nackt malen wolle, wie sie vor ihrer eigenen Seftalt, die aus einem Nebel vor ihr auftauche, zurücktaumle.

"Aber, mein Herr! — Sie malen wohl oft so etwas Düfteres?"

"Verzeihen Sie, gnadiges Fraulein. Ich rede Unsinn."

"O, ich liebe die Poesie sehr."

"Ja. O, Sie sind schlank."

Er ftreichelt über ihre Arme und schließt die Augen.

"Jett sehe ich Sie kniend vor einem Abgrund. Ihr haupt und Ihre Brufte lauschen in die Tiefe."

"Ich bitte, lassen Sie meinen Arm los. Wir wollen dieses Thema fallen lassen."

Er sieht ihr tief in die Augen.

"Ich bin eine andere Natur wie Sie," sagt sie zaghaft. "Wenn ich liebe, konnte es nur für das ganze Leben sein."

Da rollt aus einem tiefen Dickicht eine große Welle Scham über ihn hinweg.

Er erfaßt ihre hande und zieht fie an fich.

Da wirft sie den Kopf gurud.

"Du Trogkopf! Vor drei Jahren liebtest du mich ja schon. Warum konnten wir damals nicht glücklich sein?"

Er duckt sich in sich zusammen. Er sieht den energischen Zug um ihren Mund. Er hat in den drei Jahren nie an sie gedacht. Ihm ist es, als ob ihm langsam von einem Weibe mit liebevollen Blicken hand- und Jufschellen angelegt würden.

Den andern Morgen wachte hans früh in seinem Bette auf. Er fuhr mit den Armen in die Dämmerung, als ob er etwas von sich fortschiebe. Er hatte rohe Stimmen im Traum gehört, und auf seiner Stirne und seiner Brust war ein Druck, als ob schwere Steine darauf gelegen hätten. Beim Aufwachen hörte er noch: Wir mussen den Brunnen zumauern, sonst quillt er über.

Er springt aus dem Bett und wirft sich faft das ganze Wasser des Bedens ins Gesicht.

Traumhaft, unruhig geht er in der Dammerung im hemd umber. Er öffnet die Tür und schleicht in Zielers Zimmer. Der gudt aus der roten Dede, wie ein vergnügtes Gespenst, das innerlich über sein Gespensterdasein lacht. Hans hat das Gefühl, als hätte er ein Geheimnis, das er ihm nicht sagen dürfe. Nach und nach dammert ihm der gestrige Abend auf.

Er geht zurud und legt sich wieder ins Bett. Er schließt die Augen, um das gestrige Liebesgefühl wieder in sich zu erweden. Er halt dies in der dumpfen Morgenstimmung für seine Pflicht.

Als es beller geworden ift, öffnet er das Fenfter.

Beim Kaffee Magt Zieler über Kopfweh. Hans sagt, er wolle heute den ganzen Tag fortbleiben, um eine Lizze zu entwerfen.

Unterwegs steigt er die Treppe zu einem Blumenladen hinauf. Er kauft dort Rosen mit langen Stengeln und einen feuchten, duftenden Fliederzweig.

Einen Augenblick bleibt er dann zogernd auf der Straße stehen. Es geht ihm durch den Kopf, daß er zurückgeben und einen Absagebrief schreiben wolle. Aber er schämt sich über diesen Gedanken. "Ich liebel" flüstert er und ärgert sich, daß er so kalt dabei bleibt. Es fällt ihm ein, daß er für lange Zeit kaum selbst bescheiden leben kann. Aber ein Stwas in ihm treibt ihn weiter.

Er wird vom Vater seiner Braut, einem herrn mit kurgem

Bart und roter Nase, mit einem herzlichen, kalten Händedruck empfangen.

hans hat das Gefühl, daß der Alte nicht sonderlich erbaut von der Wahl seiner Tochter sei.

Sie sigen sich in Sesseln gegenüber und rauchen extrafeine Zigarren aus herrn hilgens Kifte.

Die behagliche Nüchternheit herrn hilgens und seiner Raume fühlte hans wie eine ihm überlegene, geiftige Macht.

"Lieber herr Thorau, wir wollen offen über die nach meiner Ansicht wichtigfte Frage reden." Er räuspert sich. "Wovon wollen Sie eigentlich heiraten?"

hans stottert und wird rot.

"In sechs Jahren werde ich wohl wieder Sinnahmen von meinem Gute beziehen konnen."

"Hm. Aber Ihr wollt doch nicht sechs Jahre warten."

hans denkt daran, daß es das Natürlichste ist, einen festen Beruf zu haben.

"Vielleicht kann ich als Zeichner bei einer Zeitschrift an-kommen."

"Ja, ja. Verbindungen haben wir ja in allen Kreisen. Da wird sich schon was machen lassen. Und wenn es dann auch zuerft noch hapert, können wir ja immer schließlich etwas beisteuern. Ich werde Pauline rusen."

Er schmungelt und geht gur Tur binaus.

Die Braut fliegt auf hans zu, nimmt seine hande und kuft ihn auf den Mund. Sie trägt ein schwarzes, bis unter das Kinn geschlossenes Kleid.

Hans nimmt sie in den Arm und sieht sie an. Falten um den freundlich lächelnden Mund.

Er denkt an sein weißes haar an den Schläfen.

Muß er denn alles, das er berührt, unter seinen handen als alt empfinden.

Die Mutter des Hauses wird in einem Rollftuhl hereingefahren. Sie reicht Hans zitternd die Hand. "Seien Sie meiner Tochter ein guter Mann. Sie hat viel durchgemacht im Leben."

Während sie das sagt, treten ihr die Tranen in die Augen. Er sagt ihr, daß er ihre Tochter lieb habe, er denkt, daß er um sie sein wolle, wie eine schirmende Mauer.

Sie wird bald wieder hinausgefahren, da sie die Menschen nicht lange vertragen kann.

Zwei langaufgeschossene Jungen und ein Madchen kommen lärmend herein und ftimmen um hans ein Indianergeheul an: "Der neue Onkel, der neue Schwager."

Pauline gebietet Ruhe und sagt ihnen, daß sie geftern auf der Gesellschaft einen herrn getroffen habe, der ihr erzählte, daß sie einen alten Mann mit Steinen geworfen hatten.

Die Kinder seben sie Scheu, frech an.

"Legt schon die Rute in die Waschschüssel."

"Kinder muffen Prügel bekommen," wendet sie sich an hans.

Der fühlt den muffigen Geruch einer dumpfen Schulftube.

Der Alte kommt herein und bittet jum Effen.

In feltsamer Benommenheit ift und trinkt hans in einem fort.

"Einen guten Zug haben Sie, herr Schwiegersohn. Aber das verlange ich auch von einem Manne. Wir werden schon manchen Tropfen zusammen kosten; denn dann und wann muß man seiner bessern halfte auch mal Zeit zum Nachdenken geben."

"O, ich kann gerade so gut mit ausgehen."

herr hilgen sieht seine Tochter mit zusammengepreßten Augen lächelnd an.

"Oha, Paulinchen! Tu doch nicht so emanzipiert."

Nach Tisch ift das Brautpaar allein. Sie liegt in seinen Armen. Er hat die Augen geschlossen.

"Kleines Kind."

Er halt fie auf feinen Knien und denkt an Maria.

Er öffnet die Augen wieder und froftelt. Dag er fie jest

plöglich als alt empfinden muß. Trüge sie doch noch den Hals frei.

Sie drangt sich an ihn. Er lehnt den Kopf zurud. Da glaubt er Marga im Arm zu haben. Mit einer schmerzhaften, wilden Zärtlichkeit prefit er sie an sich. Mit blinden Augen kuft er sie auf Mund, Augen und Stirne.

. "Lieber Hans!"

Ihre Stimme läßt ihn auffahren. Seine Arme gleiten an ihrem Leib hinunter.

"Was haft du, Hans?"

Er sagt, daß er daran dente, wie er Geld verdienen könne. "Das willft du also. Ift dir dein freies Künftlertum nicht zu lieb?"
"Ich möchte die Befriedigung der Arbeit kennen lernen."
Sie schüttelt den Kopf.

"Schließlich könnte ich auch so viel, als wir brauchen, von Papa herauskriegen. Freilich, ein Mann muß arbeiten.

Wir konnten auch unsere vielen Verbindungen ausnützen. Würdeft du gern für Blatter illustrieren?"

"Alles, was Geld einbringt."

Beim Kaffee schreibt sie die Adressen von Redakteuren und Verlegern auf, deren Bekanntschaft sie gemacht hatte.

"Wir konnen sa morgen schon Besuche machen."

"Ja, energisch ist sie," lacht der Vater. "Sie können noch an ihrer Seite Karriere machen."

Cs wurde Abend. Sie hatten beide im dunden Zimmer eng aneinder gefessen.

Sie erhob sich von dem Diwan und trat in die Dammerung des Fenfters.

Ungahlige Frauen, die er nie geküßt, drängten sich in seine umfassenden Arme.

Wie er sie fortscheuchte.

Aber immer, wenn ihr Antlit vor ihm auftauchte, fuhr er zurud. — Er glaubte dann eine alte Frau mit dunnen, sympathischen Zügen wie toll an sich gepreßt zu haben.

Jest fteht sie am Fenfterkreus.

"Hans!"

"Lieb!"

"Nicht wahr, wir, als große, freidenkende Naturen, mußten uns lieben."

hans schwieg.

"Cine Bekannte von mir sah dich mit dem jungen Dichter Berg geben. Protegierst du ihn?"

Er kann nicht antworten. Ihre harte Stimme halt ihm die Kehle zu.

"Du schläfft wohl, Racker!"

"Nein, Liebfte."

"Willft du nicht mit mir den Mond ansehen?"

"Die Mondschlange. Wie sie geschmeidig durch die Wolken gleitet," sagt hans verträumt.

"Das soll wohl eine Anspielung auf mich sein, du Schelm?"
"Wie meinst du?"

"Als Kind nannte man mich manchmal Schlange."

"Ja. Weißt du, daß ich dich einmal, als wir noch jung waren, fast geliebt habe."

"Als wir noch Kinder waren? Kannteft du mich denn da schon?"

"Als wir noch jung, jung waren? Das ift schon sehr, sehr lange her. Ach, wie ich mich alt fühle."

"Und ich fühle mich noch so jung. Hans, du haft dich mit deiner Jugend vereint."

"Wir wollen ftill zusammensigen."

"Hans, ich habe solch eine Fülle von Jugend und Liebeskraft. Du sollst sehen, du wirst auch wieder jung werden was sagst du dazu?"

"Was soll ich dazu sagen. Nichts."

"Nichts?"

"Weil es mich ergreift."

"hans, wenn du ftürbeft, ich wollte auch nicht mehr leben."

"Wirft du nie einen anderen lieben?" Sie stottert.

"Das kann ich dir noch nicht versprechen. Dazu müßten wir erst verheiratet sein."

Bans blidt sie schweigend, mit einem traumerischen Lächeln an. "Ach, Sans, ich habe manchmal das Gefühl, du konnteft mir entgleiten."

"Entgleiten? Du meinft, das große Mondtier lode uns aus unfern höhlen?"

"Narrchen!"

"Die Luft ift oft gefährlich. Das treibt uns."

"Willft du mich bange machen?"

"O nein, das mochte ich nicht gerne."

Sie fest sich wieder zu ihm.

"Bitte, lasse die Jalousie herunter."

"Haft du Kopfweh?"

"Ich sehe dich gern aus der Dammrung tauchen."

"Du suger Schafer."

Als sie zu dem Fenster ging und an der Schnur zog, blickte Hans sie verwundert an. Dieser feste, sachliche Zug um den Mund.

Sie schlingt den Arm um seinen hals.

"Du bift febr dekadent."

"Was ift dekadent?"

"Ich glaube, was man früher sentimental nannte. Lenau ging daran zugrunde. Auch Geibel wurde am Ende seines Lebens Hypochonder."

Beim Abendessen kommt über ihn eine freudige Stimmung. Wie sie so still dasitt. — Wenn er sie im Arm halt, sieht er sie plözlich alt werden. Das Antlitz einer Tante, die er in der Großstadt einige Male besuchte, taucht vor ihm auf. — Aber wie sie so dasitzt. Sie hat so feine Jüge. Das hat er gern.

Er verabschiedet sich mit vielen Kuffen.

"Warten Sie einen Augenblick, ich gehe noch ein paar Schritte mit, Herr Thorau."

Als sie auf der Strafe sind, schiebt herr hilgen hans den Arm unter.

"Heute gibt's wieder was. Ich fühl's in der Luft. Was mögen die Söhren ausgefressen haben? Wir haben ja alle Energie. Aber Line. Sie können sich gratulieren."

Hans sieht im Laternenlicht, wie er über den unangebrachten Wig breit lacht.

Als er allein ift, frostelt ihn. Er hat das Bedürfnis, wieder Leben zu fühlen. Müde tritt er in eine Weinstube. — Nach dem ersten Trunk fängt er an zu träumen. Er sieht sich als kleinen Knaben bei einem Busch knien. "Lieber Gott, laß sie doch einen andern lieben."

Er dammert weit hinaus. Er erhebt sich. Auf der Straße stößt er auf Kramer, der seinen Water stützt. Papa wankt, er ift betrunken.

hans schließt sich an.

Er hort, daß Kramers Geburtstag ift. Er hat den Alten mitgenommen. Das Geld muß er sich wohl gepumpt haben.

hans hat das Gefühl, als empfinde Kramer diesen Abend als eine ideale Bosheit.

Der Mann mit dem grauen Bart flucht vor sich bin.

Er war im Variété gewesen. Dort wurde einem Madchen der Kopf abgeschlagen.

"Es ist eine Gemeinheit. Ja, es war eine Gemeinheit."

Er taumelt und beugt den Kopf gegen einen Laternenpfahl. — Plözlich bleibt er stehen und hält seinen Sohn fest. Seine Augen richten sich gen Himmel.

"S ift ein Blodsinn, daß die da brennen. Die Stadtverwaltung tut genug für die Beleuchtung. Sine blodsinnige Verschwendung."

hans gibt Paul Kramer die hand und bleibt gurud.

"Co ift eine Gemeinheit, eine scheußliche Gemeinheit," tont es noch weit über die Straße.

"Da hilft dir nun nichts, das ift aber scheußlich."

Zieler steht vor hans und schüttelt den Kopf.

"Wenn ich doch liebe."

"Ja, mein Sohn, es ift aber eine Dame aus der Gesellschaft."

"Gefällt sie dir nicht? Sie ift ein sehr feines Geschöpf."

"Doch. Sehr sogar. Aber, verstehst du mich denn nicht? Du kommst nicht wieder los."

hans sagt ihm kalt adieu. — — — — — — —

Sie sitzen in einer Droschke eng aneinander geschmiegt. Die Luft ist in wirbelnder Bewegung. hans ist es, als ob sie um Stirn und hande keime.

Er empfindet die Schlankheit, die Dürftigkeit des Madchens neben sich. Sine mitleidige Zartlichkeit breitet Flügel über sie.

Sie hat plöglich etwas Schwaches, Hilfloses, an ihn Drängendes.

"Weißt du, ich habe so eine Sehnsucht nach dir, wenn du mich im Arme haft."

hans beugt sich über sie.

"Sprich fo weiter."

"Geftern bis tief in die Nacht faß ich über deinem Skiggenbuch."

"Fandeft du Schones darin?"

"Ja. Ich fand Schones darin. Welch ein Gefühl der Leere fteigt aus deinen Blattern auf."

"Der Leere?"

"Ja. S ift doch gut für dich, daß du mich gefunden haft." Er runzelt die Stirn. Dann streichelt er über sie hin. "Lieb!"

"Nicht wahr, hans, so suchen wir alle auf vielen Wegen immer nur die Sine."

Bans fühlt wieder die Fessel um sein handgelent.

"Weißt du, wir wollen bald heiraten. So eine Liebe inmitten der Familie ift doch traurig."

hans nickt in unbehaglicher Stimmung.

"Und Kinder mochte ich haben, Kinder, die nur mir gehören."

Er zieht sie enger an sich. Sie ist doch etwas Feines, Zartes.

"Vielleicht bringe ich Papa dazu, daß er uns Geld gibt, eine eigene Zeitschrift zu grunden. Möchteft du das nicht auch gerne?"

"O doch!"

"Weißt du, ich möchte eine Kunftzeitschrift grunden, abnlich der von Anders. Vielleicht machen wir ihn tot."

"Das möchteft du wohl gerne?"

"Ja, sehr gern. Er hat mich einmal vor andern lächerlich gemacht, trogdem ich ihn früher protegierte."

"Ift er vermogend?"

"Nein. Nein. Aber das ift meine Art, mich zu rachen. Es offen zu tun, dazu bin ich zu sensibel."

hans ift es ploglich, als hatte er einen Wurm im Arm, eine ohnmächtige Wut, der die Giftzähne genommen sind.

Er ftreichelt sie.

Er hatte eine Shrfurcht vor allem Lebendigen. Seit seiner Kindheit hatte er nichts Lebendes mehr zertreten konnen.

Vor einem großen hause mit breiter Treppe machen sie halt.

"Co mare fcon, wenn diefer Befuch Erfolg batte."

"Ift hier eine Redaktion?"

"Nein. hier wohnt ein Verleger."

Auf der Treppe nimmt er sie in den Arm. Sine inftinktive Freude über eine Wildheit, die vielleicht in ihr ift, und die er bandigen kann, überkommt ihn.

Sie stehen in einem Zimmer mit warmem Licht hinter dunden Portieren.

Sine Heine, schwarzhaarige Frau mit vollen und jungen, geschmeidigen Formen sitt in dem niedrigen Sessel zurückgelehnt.

hans und Pauline sigen ihr gegenüber.

Die junge Frau lächelt liebenswürdig. So tut ihr so leid, daß ihr Mann nicht da ist, und es hat ihr eine so große Freude bereitet, daß Fräulein Hilgen sich verlobt hat.

Sie trinken ein Glas Wein gusammen.

Hans überkommt eine Sehnsucht, dieses üppig atmende Gesichöpf in den Arm 3n nehmen, und er fühlt, wie seine Braut älter wird und zerrinnt.

Als er sich auf der Straße besindet, ist er gedrückt. Kann er denn nicht treu sein? Muß er, wie die Trunkenen, diese seltsamen Falter der Nacht, von einem zum andern erleuchteten Fenster flattern, von Liebe zu Liebe taumeln.

\*

## XI.

Als hans eines Morgens aufwachte, nahm er sich vor, den ganzen Tag allein zu sein. Niemand foll ihn sinden. Sin übermütiges Freiheitsgefühl für einen Tag.

Er fuhr hinaus vor die Stadt.

Abseits von den häusern und Straßen stand eine Fabrik. Neugierig trat er hinein. Er steht vor einem großen Eisenleib. Stampfen. Feuer. Wasserdampf. Nebellicht. Wolkig. Wohnung der Nachtgeister.

Das große Kreisen auf gleicher Stelle.

Alle Schöpfung jagt ewig dumpf um sich selbst.

hans überkommt eine taumelnde Freude.

So eine mächtige Melodie zu beherrschen.

Ein Mann tritt auf ihn zu und fragt ihn, was er hier wolle. Er wendet sich schweigend um und tritt hinaus.

Er war den Tag über durch Wälder gestreift und kommt an einen See. Am andern Ufer schattete ein Dorf in den Abend. Im hohen Schilf versinkend, ftand er in einem Boot, das mit seinem schwarzen Schatten ins Wasser Leilte.

Der Mond schwebte niedrig zwischen Wolkendunft, eine in ein blutiges Tuch gehüllte Krone.

Ein paar Ruderschläge von hans entfernt, schwankte der schwarze Schatten des in das Wasser geschlagenen Pfahles. Funken von häusern leuchteten unter und über dem Wasser. Grau — eine Geisterzeichnung — hob sich die riesige Kirche gegen den himmel.

Weit fort fliegt ein graues Licht spiegelnd über die Fläche. In ihm murmeln seltsame Stimmen:

"Ift sie nicht grauenvoll?"

"Was?"

"Die Natur. Wie sie nun wieder so blutig über uns fteht."

"Laß den Mond nur hober fteigen."

"Um uns in Leichentucher zu hüllen."

"Die Frühlinge, die Tage."

"Ihr ewiger Bohn, fterbendes Leben aufzukeimen."

"Am feltsamften, daß die Birten so zartwelt im Abend ftanden."

"Darüber sind wir wissend geworden: der Natur dammerndes Haupt beugt ein bos glimmendes Bewußtsein."

Hans war es, als ob er sich weit dehne. Es trieb ihn in die Höhe, mit vielen handen und Köpfen in die Wolken taumelnd. Vaters Bart streiste seine Stirn.

Tief innen garte er von dumpfen Klagen, Maschinendreben, Glodenläuten und Fluchen.

Ein Glanz kam ihm von fernher entgegen, in dem er plotzlich heiß an zu gluben fing.

Cott!

Der Wandrer unten im Kahn lachte laut auf.

Sein Beiner Menschenkorper frummte sich.

Gespenftisch glitt die Biegung eines Schwanenhalses vorüber.

Hatte Hans Flügel? In den Nächten war oft um ihn ein Schwingen, und sein Fuß mochte nirgendwo ausruhen.

Er saß vor der Lampe und zeichnete.

Draußen wühlte der Sturm in zitternden Tieren und Menschen.

hans hatte die Laden geschlossen.

Er zeichnete für illuftrierte Blatter.

Zieler sette sich zu ibm.

"Solche fußen Zeichnungen."

"Das Leben geht über die Kunft."

"Du liebft sie sehr. Ja?"

"Ja!"

"Komme mit ins Café. Nachher bift du frischer."

"Hore, Karl, wenn ich euch alle betroge, mußte ich es nicht tun?"

"Wenn du uns alle betrögeft?"

"Nein. Ansinn. Aber mir kam der Gedanke. Würde ich sie nicht in den Schmutz zerren, wenn ich zu Freunden sagte, ich liebe sie nicht."

"Wenn du sie nicht liebtest?"

"Wie ich meine Braut liebe. Verstehe mich. Aber beim Sturm kommen viele Vorstellungen. — Denke dir, deine spielerischen, gedankenlosen Liebkosungen hätten eine Leidenschaft entfacht. Wäre es nicht deine Pflicht, selbst wenn sie eine Keine, bose Natur wäre?"

"Wenn sie eine Beine, bose Natur mare?"

"Dann gerade. Das, was um uns ift, ift das, was uns 3u dem schürt, was wir sind. Die Liebe verwandelt uns. Sie werden sonft ganz schlecht. Große Naturen kann man eher verlassen. Ich komme mit ins Café."

An der Ture bleibt hans fteben.

"Wenn das Bild mir nicht erschienen mare."

"Welches Bild?"

hans ift gang vertraumt.

"Das muß ich malen. Das zwingt mich nieder. Das entfernt mich von ihr. Ach, ich liebe meine Braut. Das du niemand was anderes sagst."

"Du weißt, daß ich mich in deine Angelegenheiten nicht mische. Du kannft dich auf mich verlassen. Aber komm jest."
"Nein, geh doch lieber allein."

Als hans allein war, fing er plötlich laut an zu schreien. Dann schlich er ängstlich durch den hausstur, ob auch keiner da ware zu lauschen.

\*

"Ich habe einen haß, einen Abscheu gegen jede Zärtlichkeit." hans marf einen wilden Blick auf Dannberg.

Der saß ftill, faft regungslos, mit weiten, abwesenden Augen da.

"Drei Tage ift sie verreift, und in drei Tagen kommt sie wieder. Wie ich in den drei Tagen wieder weit geworden bin. O, ich hasse jede Zärtlichkeit. — In ihren Küssen und Umarmungen. Wenn ich nur das Bild nicht malen müßte."

"Du liebst nicht, sonst wurde dich das anregen."

"Ja. Oder das Bild verdrängen. Du bist der Sinzige, dem ich es anvertraue. Auch mir will ich es nicht sagen. Ich meine, ich beleidige sie dadurch."

"Sicher tuft du Unrecht, wenn du brichft, und wenn du es nicht tuft, auch."

"Du ratft mir naturlich nicht. Das ware auch unnut."

"Du würdest doch tun, was du mußt. hier ist ein Meer und kein Alfer."

"Cs ift grauenvoll."

"Ich träumte vorige Nacht, der Tod blase über die Erde und lösche die Stirnen vieler Menschen. Um ein verlorenes Leben soll man nicht allzusehr trauern."

Hans saß wieder allein im Sessel. Er begann nach einer komischen Melodie zu singen:

In dem schmutz'gen Stalle lagen Mutterschweine — blank und groß, Fragen langfam ihre Traber, Dachten an ihr traurig Los. Manchen hat man schon gehangen, Der noch hofft' auf frohe Zeit.

Mensch, die Tranen deiner Wangen Lofchen feine Ewigfeit.

\*

hans sprang auf. Er faltete den Brief gusammen. Dann egte er ihn wieder auseinander. Er las. Sinige Stellen iprach er laut vor sich hin:

--- "Sine Stellung kann ich nicht annehmen. Ich bin unfähig, eine solche auszufüllen. Wenn es mir mit deiner Hilfe auch gelingen sollte, eine zu finden, woran ich nicht zweifle, so würde meine Natur doch wieder zum Durchbruch kommen. Den einen Tag wurde ich arbeiten konnen, um dann vielleicht wieder wochenlang alles zu vernachlässigen. Von frühefter Kindheit war ich so. Jetzt, durch ein Bild, das mich zwingt, daß ich es male, fteht meine Unfähigkeit, auf ein beftimmtes praktisches Ziel, auf einen naheliegenden materiellen Erfolg hinzuarbeiten, wieder Har vor mir. Ich bin feft überzeugt, daß ich es nicht vollende, wie ich noch nie etwas vollendet habe. Aber jett augenblicklich! Ich bin mir selbst gegenüber bilflos. -- -

– — den peinlichen Schmerz einer persönlichen Begege nung mochte ich sedenfalls vermeiden und werde daber die nachsten Tahre fern bleiben.

Du dentft jest mohl schlecht von mir. Vielleicht bin ich es auch. Mit vielen traurigen Kuffen Dein hans."

Als er das lette Wort geschrieben hatte, stand er auf und wankte. Er war bleich. Ihm war es, als ware er lange in Ketten gewesen. Er loschte die Lampe, nimmt den Brief und tritt ins Freie. Wie seltsam wohl er sich fühlt.

Der Schnee glitzert im Laternenlicht. Die Straßen kauern unter den Schneedächern der haufer. — — — —

Als er den Brief in den Kaften geworfen, überfällt ihn plöglich eine furchtbare Angft. Er sieht die alte Frau, seiner Braut Mutter, zitternd im Lehnstuhl. Sin untergehendes Leben, das er auslöscht.

Er sitzt im Café, das ganze bunte Leben um sich her. Alles sieht er wie durch niederfallende Aschenschleier, lacht über die Bemerkungen seiner Freunde und fühlt frostelnd, wie leer sein Lachen Aingt.

Am Morgen. So war noch dunkel; die Sonne war erft am Heraufperlen. Der Nebel lag mit verschränkten Armen an den Fenstern. Hans trat aus einer Likörstube. Jeder Ort spie ihn aus, trieb ihn weg. Die Großstadt war eine Geliebte, deren Bewegungen ihm so grauenvoll bekannt waren, so schauerlich gleichbleibend. So war nun glücklich, daß der Nebel alles verwischte. Hans stand auf der Brücke. Das Wasser rollte in dem riesigen Nebelleib, schlechtes, krankes, mystisches Blut.

"Ich allein ein fefter Raum.

Im Schattenland ein plumper Traum."

Ploglich fahrt er auf. hat er Disionen?

Eng und innig aneinandergepreßt, wankt ein Zug: Weißmann in den Armen Frau Pietschkes. Dahinter Wilhelm mit Pauline. Dann folgt Walter Lembke mit Maria.

Er ftreichelt sich über die Stirne.

Da fteht Dannberg im weißen Bart und langem Mantel. Er tritt naber hingu.

Ah, ein Baumftamm.

Taumelig wankt er nach Hause.

Dicht an seiner Haustur sitt eine durre Gestalt mit langer in die Hohe stehender Nase und geigt und geigt.

Es Klang wie Rabenkrachzen.

Er taftete mude die Treppe hinauf.

## \* XII.

Aus dunkten Tiefen steigen die Erschütterungen, die unser Wesen überkommen, wenn es in die Taler zurücklehrt, aus denen es in frühester Jugend aufgeslogen. Wenn die Taler ihm leibhaftig wiedererscheinen, die ihm schon längst ein Reich seliger und unseliger Schatten geworden sind, in denen er selbst ein weinender, lachender Kinderschatten.

hans schritt durch jeden Saal, jede halle, jedes Zimmer. Dort sitt Vater noch immer im weißen Bart, da kauert Tante und weint sterbende Gebete. Durch diesen Gang, vorbei an der dammernden Fensterluke, krummte sich das Gespenst des alten Thorau.

Beim Abendgrauen tam er auf den Hügel. Auf ihm ftand er oft mit seinem Dater. Er schlich in das Dickicht und lag unter dem Glanze niederweinender Zweige. Als er spat nach hause tam, fand er den ihm nachgeschickten Brief seiner Braut.

Mit einem fremden Lacheln glitt er über die roben Worte hin. Bei einer Stelle lachte er laut auf.

"Du schreibst, daß du für Jahre fortbleiben willft, ja, glaubst du denn, daß Shrensachen verjähren. Wenn du dich fürchtest, dich vor die Pistolen meiner Verwandten zu stellen, willst du denn, daß sie dich wie einen hund auspeitschen, und dazu gibst du ihnen durch dein Fortbleiben ein Recht . . . Dann bist du nicht freier als sonst, nicht frei zum Glück, sondern vogelfrei."

Noch immer lächelnd, läßt er das Papier langsam über einer Kerze alt und runglig werden.

Am andern Morgen, als er früh hinaustrat, ftanden die

Wipfel tief im Blank des Wassers. Darunter tanzten zarte, flammende Wölkchen, wie junge, zur Erde reisende Seelen.

Aus der Dammerung ein ragender Baum mit zum himmel gespreiztem Gezweig in erschauernder Empfangnis.

Sin keimendes Zwitschern streift seine Stirn mit kuhlen Morgenhanden.

Im Morgen und Abend laftet das Grauen der Erde schwerer. Jahre vergingen, hans alterte fruh und seine Gedanken verwirrten sich.

Den im Grase Liegenden umschirmen im weiten Kreise Baume. Sie heben sich schwarz, furchtsam drohend gegen das Seelensilber der Sterne.

Langsam ift es in ihm aufgestiegen, er sei Gott. Seine Welten haben ihn verlassen.

Von allen Seiten kommt anschwellendes und verebbendes Brausen — rebellische Stimmen von Menschen aus weiten Fernen. Wie tief die schwarzen, ragenden Baume ihn schützen.

Daß er nun im Wasser lebt. Sorgfältig schließt er alle Fenster, obwohl die Fische durch das Glas hindurchschwimmen.

Wenn nur die Wellen nicht so furchtbar brauften und gegen die Mauern schlügen.

Da, ein Knall, als ob die Erde auseinanderberfte.

Ein Blumentopf lag auf dem Boden.

Er vertroch sich in der Kleiderkammer zwischen Schlinggewächsen. Wie sie um ihn herumschwammen und ihn mit ihren leeren Fischaugen beglotten:

Weißmann, Pauline, Frau Pietschke, Maria — und alle die Andern.

Die größte Angft aber hat er, wieder auf die Erde zu muffen.

"Das ift faft, wie neu geboren werden."

hans' Wangen waren voll, faft aufgedunsen, seine Schläfen aber eingesunken.

Er lag viel im Freien an warmen Stellen und meinte, das Befte für die Menschen sei, sich zu sonnen wie die Pflanzen.

Vor Menschen war er finfter, so daß sie ihm schen auswichen.

Sinmal besuchte ihn Zieler. Hans blieb schweigsam, trot aller Versuche seines Freundes, ihn aufzurütteln.

Als sie die lette Nacht auf dem dunklen Balton unter den Sternen gusammensagen, waren beide mude. Zieler fteht auf.

"Gute Nacht, hans!"

Da halt ihn hans feft.

"Bleibe noch!"

Sie sagen wieder ftumm gegenüber.

"Umwittert hab ich mir den Tag.
Eine Nacht heb' ich empor
Mit schwimmendem Sternenflor,
Der leise mich umseufzen mag.
Und Wolken werden von dannen wehn,
Weinende Sterne löschen sie aus.

Sleibt vor dem Tode ftehn."

Der Teich fing im Mondschein an zu glühen.

"Gute Nacht, Karl!"
"Gute Nacht, Hans."

hans . war allein: - "Marga!"

"Wir niden jede Nacht uns zu. — Unsern haß nährt schwerer Grund — Streicheln uns zur Ruh!"

Er lag in einem violetten Schein zwischen zwei gewitterdunklen Wolken und sprach zu seiner Mutter:

<sup>&</sup>quot;Daß wir Gotter immer zerftoren muffen. Cs tut so web, Schmerzen zuzufügen."

Er grub sein haupt tiefer in ihren heiligen Schoft. Blaue, große Schatten wallten über die beiden hinweg.

An trüben Tagen hodte er in der Bibliothet seines Vaters oder saß vor den diden, dunden Buchern seiner Tante.

Sines Nachts erwacht, war er ein Vulkan und wollte über den Städten der Erde ausbrechen.

Eine wilde Freude erfüllte ihn.

Wie in der Kindheit sing er unbeholfen wieder an zu malen — hähliche, auf den Knien sich krümmende Menschen, die die Arme zu einer Wolke heben, die Blut auf sie niederspeit.

Viele Jahre wandern bin. Er läßt sich die Kammer öffnen, in der seine Vater ftarben — unter dem höllenbilde und dem Kruzifix sein Lager errichten; dort läßt er sich fterben.

Dort martet er.

## 3 malten Schloß Novellen (1908)

· .

## 3 malten Schloß

um erften Male weilte er wieder hier als Erwachsener. Da durchftoberte er jeden Winkel. Oben auf dem Speicher fand er alte Bilder, verstoßene, von bürgerlicher Sittsamkeit fortgeschobene. Er, der neue Besitzer, ließ sie alle wieder herabtragen.

Überall trat er in düftere Zimmer; Semälde hingen dort, aus denen da und da Streisen von Sewändern, himmeln und Leibern herausleuchteten. Einst, als sein Großvater das Schloß noch bewohnte, durchstürmte er es mit der Zwergenschar der Vettern und Basen. Oben auf dem Boden hockend, im Scheine einer Dachluke, erzählte er die Seschichten, die dieses Haus erfüllt, als längst zu Seistern ergraute Vorsahren es bewohnten. Nun wußte er längst, daß Großvater dieses Besitztum gekauft; aber verlorener Seschlechter hauch ging aus von sedem Dunkel, in das er trat.

Seltsames altes Manustript fand er unter Gerümpel in einer Kifte oben unter der Dachluke. Er las darin, als die Nacht mit ihren schwarzen Faltern gegen seine Lampe taumelte. Es war ein Tagebuch, so dick wie eine Bibel. — Weit kam er nicht, so ergriff es ihn. — Bei Tage ist es ihm fremd, was er bei den paar Zeilen empfunden. — Plöylich schwebte es da vor ihm in der Luft in großen schwarzen Buchstaben auf gelbem hintergrund, wie von dem Pergament, in dem er las. Aber die Worte fand er nicht in dem Buche wieder. — "Wir mögen das Schlestefte tun, es wird in der Ewigkeit keine Wimpernbewegung sein." —

S war nichts gewesen, was sener erlebt hatte, begriff er da ploglich. Es ist nichts, was ich heute lebe.

Es kam da über ihn eine Sehnsucht, etwas zu begeben, Frevel, bei denen wir aufschreien vor Entsetzen. Damit in der Zeit doch etwas empfunden wird. Sin Lachen dann über den Schmerzensschreien der Opfer, die so bald verhallt sind.

Sutes tun und Seelen lautern, das mogen die tun, die an eine Unfterblichkeit glauben. Auch das Bose ftirbt. Aber es ist doch ein Schrei über der Swigkeit, den Gott horen sollte.

Das stöhnte er in der Nacht über dem Buche.

Das war nun vorbei. Aber noch immer war er im Dunkel der Sale, einem Dunkel, das auch bei Tage betäubte.

\*

Indem ich mich anschicke mein Leben sein sauberlich abzusichreiben, wie dasselbige sich anhub, erft ängstlich schreiend, dann polternd rumorend, dann sachte und mit mehr Falschbeit, windet sich allgemach eine Schlange um mein herz, es mit Zwicken und Beißen gröblich zu verletzen. Ift es doch traurig, daß man mir die Füße abgezwackt, als wie mit Krebssicheren, so daß ich nur langsam umgehen kann und seder Saal ein weiter Pilgergang für mich worden. Und ich lief vordem so eilig, wie mit den Bocksüßen des Satans. Und ritt ich — als holte ich eine arme Seele, was ich vormalen auch östers tat. —

Herzliches Bedauern erfüllet uns, wenn wir bedenken, daß wir so manche Speise ausgegessen, die in unserm Blut ein höllenwein geworden und wir sie nicht gelassen wieder ausbrechen können, zurück in den Feuerabgrund. Denn wenn unser Blut sich vermischt mit der höllischen Glut, wird sein schwer ein Entkommen daraus. So habe ich auch Furcht, daß der gütliche himmlische Vater schwer zu bestreicheln sei, wie es denn also geschrieben steht in allen heiligen Büchern.

And hilft es mir wohl gar wenig, daß ich setzo manches Bose nicht mehr recht ausführen kann, was ich sehr versmisse. —

Als Kind war ich rein und unschuldig, wie eine Mücke in der Sonne. Auch lernte ich hurtig das Reiten, das Fechten und das Diftolenschießen. Tropdem schlug man mich oft und Perferte mich graufam ein. Insbesondere mein gartlicher Vater konnte eines Tages kein Ende finden mit Schlägen, so daß ich hernach manche Woche gefährlich krank lag. Und das, weil ich in meines Basleins haupt den Dornenkrang drudte, den der arme Erloser an der Wand Tag und Nacht zu tragen verdammt ist — es ift ein zusammengeflochtener Kreis von langen spigen Speeren, die ich von Mitleid übermannt, von der blutigen Stirn abbob, auf daß der arme Erlofer sich feiner Leiden ein wenig ergote - dieweilen mein ungezogenes Baschen einen goldenen Knopf meines Sonntagswams abgeschnitten hatte. Kamen wir beide darauf in arztliche Fürsorge, aus der wir noch heil entsprangen. Und ich tat es auch aus Lernbegierde, weil ich auf das, was darauf folgen mochte, hochstens interessiert mar.

Seitdem fürchtete ich mich vor meinem Erzeuger, der die Frucht seines eigenen lieben Leibes verfolgte und mit haselnußgerten in sie einhieb, wo er sie fand und bei mancher Beschäftigung. — Habe doch nicht Boses mit Bosem an ihm vergolten, sondern ihn eingehen heißen durch ein Tranklein in Gottes Festsaal, der mir möglichen Schabernacks verschlossen bleiben wird. War er doch immer ein gottesfürchtiger alter herr gewesen.

Aber dies vollbrachte ich viel später.

Die Dornenkrone hatten sie darauf wieder in die Löcher des Kopfes gedrückt, was mich sehr erboßte, sintemal das Blut um Augen und Stirn so fein säuberlich gewallet war.

Lernete ich linguam Latinam et Graecam und die alten Philosophen, denen Geheimnisse der Welt Gott frühzeitig offenbart hat. Manche hatte ich, ehe sie mir gelehret waren, vorgeahnt, so, daß alles fließe: die Wälder, Flüsse und Wolken, Blut, Quecksilber und Ster. Auch begriff ich leicht, daß wir selbst Gott seien und er ohne mich keinen Nu leben könne. Das wird ihn aber nicht hindern, uns in den tiefsten Höllenpfuhl zu werfen. Wie denn das Wesen der Welt höchst rätselhaft bleibt.

Ohne Zweisel ware es, wenn wir nicht selbst Gott, unmöglich, wie wir die sinsteren Geister bannen, die wir dann zu höchst höllenstrudlig Dingen benutzen. Welches sogar die ungelehrten, alten Weiblein mit Kräutern aussühren, die ebenso wie die Schlangen aus dem Herzen des Weltalls stammen. Alles dies ist sehr wunderlich und vorherverkundet, auch das Los, das mich nach meinem Tode treffen wird, das Kägliche. — —

Tagsüber jagte ich auf den Wiesen und in den Wäldern. Ich befreundete mich mit den sanften Tieren des Waldes, an deren Wohlgestalt mein Auge sich weidete, mahrend sie hinsanken, edel zusammenbrechend. Auch die Vogel liebte ich innig. Ihr Gesang erquicte meine Ohren, und oft fühlte ich um selbige den Stock meines Vaters sausen, wenn er mich auf dem Felde fand, wo ich die Tierlein auf offenem Feuer schmorte. Hierbei war es einer seiner gröblichen Irrtümer zu glauben, daß mein Ohr zu roh sei, die himmlische Süßigkeit ihrer Musik zu genießen. Ift sie doch heute noch, wenn ich am Fenfter liege, und der Morgenwind zart mit den Baumen spielt, mein edeles Ergogen. Chenso warf man mir nachher vor das Maul, ich habe nicht den notigen Respekt vor der Kunft, da ich mich nur vor Überschätzung des Künftlers, dieweilen er menschliche Perfonlichkeit, forgsam butete, insofern er anbub, Ranke zu spinnen gegen die meine. Vorber gab ich ihm haufen Goldes, daß er mir malte Perseus, wie er redet den widrigen Kopf der Meduse gegen die mordgierigen Feinde und sie, ohne einen Schwertstreich selbft auszuführen, 3u totem Stein machte mit der Macht seines Geistes, wie ich den Maler später zu einem Hausen Haut und Knochen. Dieses zu vollbringen, gab er mir Grund und Ursache in seiner boshaften Einfalt oder einfältigen Bosheit. Doch dies wäre späterhin sorgsam zu berichten. Will ich hier nur noch vermelden, daß ich ein süßes Gemahl hatte, das Gott in seinem unvorsorglich grausam harten Ratschluß längst zu sich nahm; zu dem wandte der Maler in ehebrecherischer Wollust sein herz.

Ich liebte dieses mein Weib so recht inniglich, obwohl sie durch Trägheit, Ungeschick und Launen oft Ursache gab, mich zu erzürnen, worauf ich sie ernft strafete. Sorgsam pflegte ich dann nachher ihre Schlage, Krage und Schnittwunden und war gar rührend und herzlich, was sie mir hoch anrechnete, dieweilen sie so sehr zu mir entzündet war. Hoffe auch, daß mir das gütige Beschützen dieses so hilflosen Wesens wird angerechnet werden, zu tilgen so manche Sünde, welche ich verbrochen.

Der Maler hatte rankeweise die Leute aufgehetzet, als sei ich ein Frauenschinder, was viel Anstoß aufwirbelte, bis arge Kunde sogar bis zum Kaiser gelangte. Doch ist es nicht sein Sitt und Art, vorzugreisen in der Erzählung, und die vorwissige Neugier des Lesers vorzeitig zu stillen. Hoffe ich doch, dieses sei meinen Enkeln ein Merkbuch, nicht zu gehen auf den schnellen Wegen des Teufels, sondern sanstiglich im Kirchstuhl zu seufzen, wie ich es setzo tue bei meiner Magelichen Leibesbeschaffenheit. —

Lasse auch Satanas nicht mehr Tag und Nacht bei mir eintreten, wo es zu vermeiden, welcher zu sehr Knochen und Seele angreist. — Sofern er will, ich soll nachts mit ihm reiten über das Haideland zu den alten Gräbern, wo sich die Gebeine der Heidenkönige zusammentun, verwahre ich mich.

Denn alles hat seine Zeit, und das Alter soll sich nicht vermessen mit den Abenteuern der Jugend. Sintemal alles dem Wechsel unterworfen ist, aus der Haut Erde wird, und aus der Erde Blumen, die schon duften, wie Seelen, die aus dem Fegefeuer ins himmlische Reich gepflanzet.

Soll ich getreulich meiner Kindheit Verlauf und Ende berichten, so muß ich auch an ein grausames Erdbeben erinnern, daß es war, als ob eine große Hand unser Schloß, in das ich gesetzet, etliche Male hin und her schüttelte. Auf diese Weise machte ich zum ersten Male die Vekanntschaft mit den Fürsten der Finsternis, die unter uns rumoren und uns in ihren Tatzen halten zeitlebens. So verging meine Kindheit in viel Furcht und Schrecken.

habe ich nun noch nicht meinen Dater gemalet, welcher war dürr, hatte eine lange, gebogene Nase und ein großes spiges Kinn. Morgens und abends rief er das Sesinde, welches sich sehr fürchtete vor seinem Stock, wie auch der Kaplan, welcher uns dann vorbetete. Meine Mutter hatte Wimpern, so schwarz wie ihre haare, und verzog mein Bäslein, welches eine Waise, dahingegen ihre großen schönen Augen einfroren, wenn sie mich erblickten. Unmütterlichen Semüts, ihrer eigenen Frucht abgewandt, ging sie sogar einstmals mit einem glühenden Sisen mir zu Leibe. Ich verbrannte gerade ein Spielzeug, ein häuschen aus Seidenpapier, welches meines Bäsleins goldenes Haupthaar ergriff und zart seidenes Kleid, die schön in Flammen auswehten. Selbiges Bäslein hätschelte sie immer vor meinen Augen.

Ich war aber nicht allzu neidisch, sondern beschenkte das Kind, als es krank lag von den Wunden, die das Feuer angerichtet, mit meiner Armbrust, meinem Degen und vielen süßen Dingen, so daß es mich umhalsete und auch zärtlich von mir zu Vater und Mutter sprach, was ich baß erstrebete.

War also in meiner Natur Sutes und Boses wunderlich gemischet. — habe auch noch vor kurzem einen jungen Fant reichlich begabet, welcher wollte Audienz machen beim mir noch immer schmollenden Kaiser. Er mochte dazu gerne vorbringen fürstlichen Auswand. ——

Spater flatterten mein Baslein und ich wieder durch den Dark wie zwei Turteltauben und umhalseten uns auf abgelegenen Banken, zumalen, als ich heranwuchs und dachte, sie einst mir zu machen zu einem gehorsamen Semahl.

Fügte sie sich mir doch auf den Wink meiner Brauen und zitterte, vor mir recht zu tun, wie ich es just von ihr verlangte. Mußte auch aus dem Hause die Rosenkranze und Gebetbüchlein stehlen, die ich im fruchtbringenden Erdreich vergrub, damit sie nicht morgens und abends flennten zu Gott für das niedrige Volk, das da lag krank an Beul und Durchfall.

Fällt mir diese Sunde noch oft schwer aufs her3: trieb ich doch Scher3 mit den Gebeten, die jum himmel auffteigen wollen. Leidet nun wohl Gott keinen Spaß noch Schaden, den wir Menschen uns billig zufügen mögen.

Bu dieser Zeit sprengte ich oft zu Pferde durch die Felder, und war des Abends der Himmel rot und die Bauern mit ihren Pflügen und Hütten schwarz, und die Zäune und Weidenstümpse. Und setzte ich über alle weg, als jage ich durch die Luft über grausig sich vom Boden Reckendes und Fallendes und seige sich Duckendes, das hinter mir wieder aufstand. War doch mein Pferd im Springen gewaltig, daß es kein Haar ohne meinen Willen krümmte.

Des ohngeachtet sank vieles zu Boden, dieweil ich nahte, als trüge ich die Peft mit mir in meinem Odem. Und oft ritt ich weit hinaus, vorbei an den Schlössern, darin die Kumpanen meines Vaters hauseten, die saufenden Ungetüme mit stinkendem Atem, und übernachtete neben meinem angebundenen Roß, und die Sterne stießen den Wind zu uns hinab, daß es um mich raschelte, was mich gar angenehm erschaudern machte. Und alles Setier ließ ich friedlich an mir vorbeiziehen, die hirsche und Rehe nach den Bächen und die Kröten nach ihren Sümpfen. Und hielt frühmorgens daheim an und weckte, daß sie die Zugbrücke herunterließen und zog ein in die Burg meiner Väter.

War ich zu Zeiten auch fremd meinen Stern, dem Sesinde und meiner Bas und freute mich nur, daß die Wälder daftanden und das Heidelraut und die Frauen, die auf den Ädern die Küben jäten, auch die Sesellen, die in der Sonne wandeln. Und nahm ich mir vor, eines Tages desgleichen zu tun. Und als ich mit den Kleidern auf dem Rücken durch den Strom schwamm, und die Sonne mich trocknete, verlor ich alle Luft, mich wieder zu den Meinen zu begeben, und war ich den Vögeln gut, daß sie ihre Jungen aus dem Nest werfen, wenn sie flügge.

Da wunderte ich mich oft, wie Gott die Bauern und die Stiere geschaffen, die ihm so fremd, der doch auch wandelt von Stern zu Stern. Wie denn auch Jesus hat gehöhnet über die Bauern und gesagt, wenn man auf ihre rechte Wange einen Schlag applizieret, reichen sie auch die Linke dar.

Mied ich darum oftmals mein Baschen und mein heim. So flohen mich immer die Sohne der Nachbarn und Verwandten meines Vaters, denen ich im Fechten so viel über, daß sie jäh davor erschraken. So siel ich immer wieder zu hause ein, wenn ich der Sinsamkeit müde war. Insofern auch die Bauern sind nur zu brauchen als träge Wächter über unserer reisenden Speise.

Kurz darauf ftarb mein Mütterlein, die lange abgezehret herumwandelte. In ihrer letten Stunde rief sie mich zu sich, indem sie mich vermahnete, mein herz zu Gott zu lenken und mir vorwarf, daß ich das ihre gebrochen.

Das verdroß mich bose; hab ich doch sanste Erinnerung an sie, wenn sie mit engelsheller Stimme sang, oder auf der Terrasse lag und las, wo ihres Leibes Lineamente gar adlig sich abhoben. Fast wider ihren Willen hat sie mich auch gezeuget, war ihr doch sede grobe Berührung von meinem Vater verhaßt; da ich oft erhorchet hab, wie sie von ihm vermahnet war, zu tun ihre christliche Pflicht und Schuld, rechne ich es ihr hoch an, daß sie zauderte, Frevler in die Welt zu pflanzen, von denen ich ein schon Beispiel.

habe ich doch nachher mit dem Fürsten des Erdkerns, welcher ist das Saatkorn der ewigen Qual, einen Bund gegeschlossen, welcher festwächset über des jüngsten Tages Endziel.

Bin doch schon bei meiner Lebzeit gestolpert mitten im Höllenritt, so daß man mir beide Füße abnahm; seitdem reite ich ungern zu Pferde. Ist mir die Frucht meines Rittes auch verfault und lebet der grobhirnige Widerbart mir und dem Teufel zum Hohne weiter. Hatte er doch schon gehofft, ihn aus der sansten Umstrickung der Priester und seiner Geschweyten in Todsünde und dann ohne Umweg über das Fegeseuer sählings in die Hölle zu wersen, wo er konnt nachdenken, ob er um so vieles besser, denn ich und der Teusel.

Aber das Roh, das ich ritt, mocht spüren eine Fontaine Bluts seines edlen Vorfahren hochsteigen, welcher geschnaubet hatte unter einem Kreuzsahrer im heiligen Lande. Nachdem es mein querheiliges Opfer gewarnt, warf es mich ab in den elenden Abgrund, alldieweilen ich gerade Beschwörungen in die Lust suchtelte, und auch Satan, bei unserem Werk interessiert, vergaß so rasch mir beizuspringen, wie Notdurst gewesen. Doch dies sei alles später zierlich berichtet.

Da ich nun aber mein Baslein wollte heimführen, schrie mein Vater Zeter und Mordio und nannt es eine halbe Blutschande, würde ich mein Vorhaben reinlich ausführen. habe da Verdacht auf ihn gepacket, daß er gehuret mit meiner Mutter Schwester, welche starb im Wochenbett, und welcher ihr kranker Gemahl bald folgte. Verdammte sich da mein Erzeuger, lieber wollte er uns den Degen durch den Leib rennen. Er wollte lieber leiden, daß sie buhlete mit dem Kaplan, wonach derselbe zugegen war und sehr errötete.

Sing darauf sehr fühlen Mutes in meine Kammer und drehte auf dem Tische die Daumen, welches die rechte Mühle ist, darein das Korn der Inspiration fällt.

Als ich aufftand, war ich sehr sanft und heimlich gemut und ging auf die Kammer zu meinem Baslein hin, welches sehr lieb zu mir war. Aber sie wollte lieber sterben, als meinen Dater betrüben, welcher Furchen des Kummers an Gesicht und handen hatte.

Warf ich sie auf ihr Bett und kniete über ihrem zarten Leib, um vorerst Blutschande zu begehen, denn ich war sehr zornig, daß ich meines Daters Buhlschaft mit meiner leibelichen Tante entgelten sollte. Dann stieg ich die Treppe hinunter, um ihm alles ins Gesicht zu erzählen, war aber schon auf der Stiege zarter gesinnet, sintemal er auch nur ein Mensch von Fleisch und Blut.

Ich nahm meinen großen Bulldoggen mir zur Seite. Der hatte einen baumlangen Bauern zerriffen, weil felbiger mir wehren wollte, sein Weib zu besuchen, welches sehr arg nach mir verlangte. Ich wandelte unter den hohen Baumen, und die Imaginationen in meiner Kammer waren wieder vor mir, und besann ich mich, gutig mit meinem Zeus zu verfahren. Nachdem ich durch weite Wanderung mein Blut milde geftimmt, kehrte ich heim und sprach gar liebreich zu meinem Dater. Dann führte ich ihn um in den großen Salen, redete über die Gemälde und Holzbildwerke, fo er angekauft und die er über alle Magen liebte. Über manche lose Beidenposse huben wir auch an ein luftern Lachen. Als wir nachher die Mahlzeit beendet, daran mein Baslein, über die Ohren rot und sehr verstört teilnahm, blieben wir Manner noch traulich beisammen, tranken aus großen Bechern bis tief in Nachtftund. Brachte ich ihn zum Erzählen aus seinem Leben manch artiges Studlein und tam unversehens angelaufen viel arge Schandtat. Horchte aber vergebens auf, zu vernehmen von meiner Mutter Schwester; huschte er schnell daran vorbei, wie der Juchs an der Falle, in der er schon einmal seinen Schwanz verlor.

Da war ich endlich mude und tat in seinen Trunk ein ge-

schmadlos Pülverchen. Alles tat ich hinter seinem Ruden in seinen Becher, so daß für meinen nichts übrig blieb.

Als er ihn ausgetrunken, begann ich zu lamentieren über die Sünden der Welt und wollt' mit ihm beten für ein gnädig lettes Stündlein. Höchst erfreut und erstaunt über diese meine Sesinnung, kniete er schnurstracks nieder und erhob seine Seele zu Gott, wobei ich ihn durch Ausruse und Seusser reichlich unterstützte.

Mitten in der schönften Andacht aber begann er sammerlich zu schreien, sprang auf und fiel hinterrücks auf den Boden. Diesen seligen Tod bereitete ich ihm, im Andenken an meine Mutter, deren adliges Bildnis ich immer in meinem Herzen trage.

Darauf lief ich wehtlagend hinauf zu meinem Baslein und alarmierte das ganze Hausgesind, das laut weinte, weil er ein so gerechter Herr, und seder bei dem Tod anderer an seinen eigenen denket.

Hierauf wurde mein Vater nun feierlich aufgebahrt, wobei nicht an Kerzen, Räucherwerk und schwarzem Flor gespart war. Auch die Kränze gaben einen kranken Ruch durch alle Säle. Als er nun auch in die Erde gesenket, wobei viel und schön gebetet wurde, ließ ich denselbigen Kaplan hart an und verlangete, daß er nun uns zur Stund traue. Er kam grad aus der Meß, die ich habe lesen lassen, dem Toten seine Seligkeit zu versüßen. Kläglich blickte er mich an und erwiderte, daß er sich nicht widersetzen wolle, da Gott durch plöglichen Tod seinen Willen geoffenbaret habe. So tat er uns denn zusammen, und wir waren beide noch sung und ich hatte noch nicht überschritten die Zwanzig.

Als mein Gemahl, und vielleicht auch mein Schwefterlein in der Nacht von neuem ihre Stimme erhob, um über den Tod unseres Vaters weiter zu klagen, packt ich ihre zarten Gelenke, daß sie gleich verftummete. Brachte ich sie sogar zum Kichern, als sie sollt balancieren auf meinen Zehen und Fingerspigen.

Kurz darauf wollt ich ausziehn zu Pferde; da mein Kaiser in den Krieg ritt, verlangte mich im feindlichen Lande nach fremder Sitt und Art zu schweifen. Weinte da mein Gemahl berggerbrechend wegen Storung unseres trauten Beisammenseins, und weil ich leicht siele durch eine Kugel. — Ich führte meinen großen Bulldoggen zu ihr hin und ließ ihn wittern über ihren bloßen Leib, damit er ein grausamer Wachter über ihrer Tugend sei. Als ich mich von ihr losreißen wollte, schrie sie und wollte immer an meine Bruft sinken. Spater vor meinem Fähnlein reitend, mußt ich oft froh auflachen, was ich für ein zärtliches Weib hatte und so baß ducksam vor mir, wie ich es immer ersehnete. Ich dachte, wenn sie mir auch blutonah, sei es doch immerhin mehr Schuld meines Vaters, denn unsere. Und hatte er alles in Gebeten vor seinem heimgang abgewaschen; — wie wenig kannt ich noch Gottes Recht, und daß unsere Sunde viel tiefer als unser armes Gedächtnis und festes Wissen. habe ich doch, trop angerechneter Torheit, meines Vaters Sande ums zehnfache übertrumpfet. Aber es ift eine gemeine Sitt, felbft bei den Teufeln ihre Sünd und Verbrechen zu schildern als gar leicht und nichts bedeutend. Dies mag ich auch einft beim jüngften Bericht tun. Bin aber gern winig, dieweil ich die Feder führe. Belbft mir zum Schaden, denn der Gedante, wenn er ausgesprochen oder niedergeschrieben, wird so recht unser eigen und tommt uns hart an, uns zu rechtfertigen.

Hui, war das ein Reiten in welschem Lande. Habe da Schlösser überrannt und Weiber, deren Verwandte mein Schwert entzweite, zu mir gekirrt, ehe ihr Jorn Zeit hatte zu brenneu; zumalen wenn ich ihnen sagte, sie haben außer mir nicht mehr Schutz auf der Welt. Klagte ich auch, daß ich meine Feinde liebe wie Brüder und ich mich erbarme über die Opfer, die der grimme Krieg mich zwang abzusschlachten. Redete da auch die Wahrheit. Taten sie mir doch kaum Schaden und fand beim Bechern unter den Welschen

viel Wig und Anftand. Ich beschenkte auch manches schöne Kind reichlich mit geraubten Kleinodien, damit es nicht hilflos sei, wenn mein Mut in ihm reise. — War das die sturmvolle Zeit meines Lebens, worüber ich einst schreiben könnt ein sein Büchlein. Und war auch mein Kaiser bekriegt, habe ich doch keine Schlacht verloren.

hatte da reiten bei mir einen Kerl, welcher trot seiner niedrigen Stirn boch gelahrt war, aber voll Teufelswig. Selbiger rigte mich mit Kreisen und Kreuzen an Bruft, Armen und Füßen, welches mich unverwundbar und meinen Blick hart machte.

Als ich zurückritt, nahm ich den teuflischen Schalk mir zur Seite, um die Hölle zu hetzen auf manch Schelmlein, denn ich hatte viel Zorn angesammelt daheim.

Bu hause hatte die Bulldogg den Küchenmeister zerrissen, der meinem Semahl auftrug. Jett wagte man nur noch aufzuseten, wenn sie ferne war. Als dann das morderische Tier ansing, mich zu beknurren, so ich mein Weib herzete, setzte ich ihm eine Flinte an sein hirn, daß es verreckete. So es abgefallen war von mir, hat es treulich seinen Lohn empfangen.

Bald schloß mich nun ein mit des Teufels Gesellen. Da ist zunächst nichts erschienen, als ein Irrlichtlein auf dem Wasserbecken, welches wir aufgestellt. Hat es gehoben rosige Ärmchen und uns angesteht und geseufzt, daß wir ihm den Weg nach der Hölle zeigten, wo ihre Mutter und ihr Vater durch meine Schuld, nachdem sie vorher schon in ihrem Schloß gebrannt hätten. Der Höllenbub blies es gleich unwirsch aus und schrie, es sollte uns nicht unterbrechen. Sab das einen Todesschrei. Gleich kam mein Weib da angelausen, an der Spize des Gesindes; machte ich ihr auf und drohte ihr, uns künstig zu stören. War aber doch zornig auf den Gesellen, hätt ich doch gerne den Irrwisch artiglich getröstet.

Gleich wollte ich von neuem beschworen, war aber der

Kerl so lendenlahm, von mißglücktem Versuch, daß er nur noch hinauf auf sein Lager verlangete. hatte ich da Zeit, meinen haß zu schuren gegen manche Juchsbau. Erfturmer, welche daheim das Fell ihrer hausgenossen mit Ruten ftrichen, während ich im Felde ritt. Da war einer, ein Oheim meiner Mutter, der sich die Verwandtschaft zu nute machte und sie tatschelte in meiner und meines Vaters Gegenwart. Er war schon so alt wie Methusalem, aber frühmorgens schon auf beim Weden der Knechte und Mägde, welchen der greise Bod noch zu Zeiten nachstellete. Außer der Brunft aber mar er gar wenig zärtlich. Auch hatte einer bei meines Vaters Lebzeiten hinter mir her gerochen und mir manches Netz gestellet. Ein anderer ging mit frommen Sprüchen im Munde zu seinen Kumpanen, ftatt in ein Klofter. Dabei pflegte er feinen langen weißen Bart wie ein Mägdlein ihr haar. Und waren viele greise Pilger, die mir nichts Gutes gonnten, sondern zeterten, daß ich Vater und Mutter fruhzeitig unter die Tannen gebracht habe.

Ich hatte aber bald um mich gesammelt lüderlich Volk von der Landstraße, als da sind Musiker, Schreiber und Maler, deren Umgang mir baß behagte, denn der des Bärtlings und seiner Gesellen. Ist doch dieses Gesindel überaus neugierig, und lockte die Mehrzahl das lose Gerücht, daß ich Herzgeselle der Hölle, und gab ich ihnen manch Zauberstücklein zum Besten, trotz dem Widerspruch meines Dieners, welcher den Teusel sur ein so Kostbares hielt, daß damit nicht dürse getrieben werden Mishrauch.

Den andern Tag aber blieb ich bei meinem Gemahl und troftete mit fanftiglichen Worten sie über ihre Strafe bis zur Dammerung, wo sie in ihrem Bette einschlief.

Als ich dann hinabstieg und in den dunkten Saal trat, sah ich allda auf dem Teppich eine im weißen Glanz schwimmende Kugel. Der Teufelsbanner lag davor auf dem Bauch, und waren seine Hande gelb, wie die Hande, aus denen alles

Blut geflossen und sind geworden des Todes Pergament. — Ich lachte erschrocken und gab ihm einen leichten Tritt, weil er so unvernünftig gebärdete. — Als ich wieder zu dem weißen Globus hinblickte, bemerkte ich, daß er um sich selbst kreifte.

Zwei Mädchenbeine sielen auf den Teppich. Die Maid, die nun auf dem Rücken vor mir lag, war gar zierlich gebaut. Aber statt der Brüste reckten sich zwei Tiermäuler sehr zärtlich in die Höhe; es waren die Schnauzen eines Hundes und einer Kaze. Da sang das Weib mit hoher Stimme, die klang wie die einer alten Heiligen, daß das Wesen der Wollust zugleich hündisch anhänglich und kazig falsch sei. Nun war schon eine neue Verwandlung da: zwei haarlose neugeborne Kindsköpse; dann folgten hinterher zwei schwarze Kugeln, die wulstige Lippen auswarsen und mit den Augen rollten. Da graute es mir doch und ich fürchtete schon, dem Kerl auf dem Boden zur Seite liegen zu müssen, als die schwarzen Bälle fortrollten und mit einem Puff zersprangen.

Zwei zarte Brüfte kamen vor. — Ich war gleich darauf in Nachsinnen versunken über die Bedeutung der letten beiden Gleichnisse. Da sprang das bloße Weib auf und 30g mich in einen Sessel, während es sich auf eins meiner Knie niederließ.

Nun kam mich ein Schauder an, denn es ist nichts Kleines darum, seine ewige Seligkeit zu verscherzen, und ich wollte durchaus wissen, wer sie ware und wo sie wohnete. Da redete sie mit derselben piependen Stimme wie vorhin, daß sie ebensowenig über sich selbst wüßte, wie ich über mich, und daß ich ihr Wein einschenken solle, damit sie das Bodenlose vergäße. Als ich ihr den Becher reichte, der vor mir stand, war ich wieder verwundert; denn man konnte sehen den Trank niedergehen, wie einen Frosch durch den Leib einer Schlange.

Dann tam wieder die alte Nonnenftimme: daß die Holle ausloschte, wenn wir aufhörten, unsere Schmerzen zu lieben. Wir beide maren aber noch sehr weit davon. — Über dieser alten Weisheit, die mir schon als Kind aufgegangen war, schüttelte ich den Kopf.

Jah wandte sie mir ihr Gesicht zu, vor dem eine Maske lag, um die gar heiß das rote Haar floß. Der Blick, der mich da aus ihren Augen traf, ließ jählings wissen, wie heiß mich Satanas liebte. Er machte mich zu seinem Sklaven zeitlebens —

Den nach ein paar Jahrhunderten in das Schloß Verschlagenen schauderte plöglich vor den aberwizigen Greueln, die noch vor ihm aufleben sollten. Er machte eine Pause im Lesen, schob den Stuhl fort und ging hin und her. Die Unruhe über das Leben mit all seinen Gefühlen und Wahngebilden kam wieder in ihm hoch. Er setzte sich in einem Winkel des Saales nieder.

Das Licht war im hohen Raume, wie eine Laterne in der Nacht über einem Boote.

## Erlőfung des geiftig Armen

Er liegt eine Viertelftunde von der Vorftadt entfernt, der Kirchhof. Über tragen einsinkenden Grund mußten wir geben, um dorthin zu gelangen.

Nun ift der Boden schon lange hart geworden.

Ich kenne in der Großstadt Gemächer, in denen Frauen wie in Treibhäusern atmen. Ich gleite mit den Verworfenften durch Dachkammern und Spelunken.

Die Verworfensten in des Wortes Sinn liegen außerhalb der Manern auf den Kirchhöfen.

Ernfthafte Bürger, die innerhalb weniger Tage so tief santen.

Dor Jahren kamen wir dort mit kleinen Madchen zu-

sammen, meinen Tanzstundenfreundinnen, ich und ein paar Freunde.

Wir sagen zwischen Grabern und füßten uns.

Ediths Vater lag unter uns, an einer anderen Stelle. — Daß die Toten so bose sind. Sie würden uns nachziehen, wenn wir sie nicht verschlössen. Daß wir über ihnen weiter leben können.

Um uns leuchteten Rosen — prangten Steine; man hatte sie errichtet und gepflanzt als Trost über die eigene Grausamkeit, den Verwesenden zu Shren.

Ich umfaßte Sdith heftiger. Fühlte sie den Sturm, der durch unsere Körper weinte?

Aber ihre Augen redeten: Ich fühle nur die Liebe, die durch die Seelen wandelt. Was haft du mit den Körpern?

Warum preßte sie mich so? Sie, die mich nur mit der Seele liebte. Auch die Seele drangt Korper an Korper. — Ich liebte Schith.

Ich, wie ein Kind, das schon seinen Körper fühlt. Sie mich mit Augen, die reif geworden über Bildern und Bildwerken, über Lüften und Leidenschaften, die ganz ihre Anschauung erfüllt hatten. — Nur ihre Anschauung. — —

Ließ sie ihren Körper nachts vor dem Spiegel tanzen? — Sie raffte ihr Kleid und ftand da in verruchtlockender Bewegung, wie irgendein Bild sie entzündet hatte. — Ihr Körper fühlte nur den Wind, der auch die Teiche erregt.

Lag er unter ihm nicht in seltsamen Gefühlen.

Bewegte er sie mehr als ich - die Entartete.

Ich sah das Atmen ihrer Schultern, wenn er ihr durchs haar ftrich. Seltsame Sifersuchtsqualen närrischer hirne. — Schith. — Damals fühlte ich auch noch das Bangen über Gräbern. Jett sind sie mir wie die ftaubigen Landstraßen, — bedeutungslos.

Wir waren Kinder. Cs gingen Jahre bin.

Oor ein paar Tagen war ich mit einem Schulfreunde zusammen. So ift der, dessen Bekanntschaft ich es danke, daß
ich so elend lebe. Er brachte mich um mein kleines Vermögen.
— Ein unheimlicher Mensch. Oor Gericht hatte er gestanden,
mit dem Verdachte belastet, seine Schwester vergistet zu
haben. Er wurde freigesprochen. Nachher lebte er sehr verschwenderisch.

Als wir zusammen gingen, sprach er von seinen Planen. Dabei tanzten seine Hände in der Luft. Die seltsamen hände, so rücksichtslos und so geschmeidig. So geht ihm sept schlecht. Als wir zusammen gingen, machte er sich über meinen Sang luftig. — Ich bezahlte dann Champagner von dem Selde, das ich für zwei Monate auszudehnen hoffte.

Ich bin wirklich ein Chrift, der auch seine linke Wange darreicht. Aus Religion?

Die Leere.

Weshalb ich wiederum hasse und mich empore, ich glaube, meine Menschenbruder wurden es nicht verstehen. — Ich fürchte oft, ich gehöre schon bei Lebzeiten zu den Verworfensten. Mein Lager steht nicht bei den Betten der übrigen Menschen.

Die Leere. — Wie ich sie fürchte und immer vor mir sebe. — — —

Seftern saß ich wieder mit Schith zusammen. Ich sah Atlasschuhe und über ihnen nackte Schultern. Ihr weißes Kleid flimmerte von winzigen Metallplättchen. Wie Fischschuppen gleißten sie.

Sie war langft tein Kind mehr.

Noch immer die schlanken, faft mageren Armchen, die mich damals toll machten.

Dann, als von allen Augen nur die meinen auf sie gerichtet waren, kam blitzschnell ein Raffen des Kleides zum Takte einer Bewegung ihres Gesichtes, von früher mir bekannt. Wir sprachen miteinander. "Denkst du noch an die Zeit, als wir konsirmiert wurden?" fragte sie mich. "Damals war ich sehr fromm." — Es war ehrlich, wie sie das sagte. Doch wußte sie damals schon, daß sie etwas Geheimes, Verbotenes tat. — Nur etwas Verbotenes.

"And doch trafft du dich mit uns auf dem Kirchhof."
"Cs war hübsch!" erwiderte sie lachend.

"Weißt du auch, daß du in Sefahr bift, in die Hölle zu kommen. Dann darf eine Fromme im himmel, die alt und runzlig geworden ift, dein Engelsgesicht tragen. Sie bekommt es als Weihnachtsgeschenk. Deine Tante Culalia vielleicht." — Wozu sagte ich ihr diese frivolen Worte. Sie errötete.

"Pfui, wie gräßlich." Sie sah mich aufmerksam an. "Weißt du, ich beneide die Engel um ihr Schweben. Aber Tanzen ist wilder, schöner. Ich träume oft von den Tanzwirbeln in der Walpurgionacht."

Alle blickten uns erftaunt an, als wir uns erhoben. Wir tanzten ohne Musik. Wir tanzten nach der Musik ihres Körpers. Wir waren sehr vertraut geblieben seit unserer Kindbeit. Beim Tanz hielt ich sie, wie ein Scherer ein Schäschen halten sollte.

Behutsam und doch feft.

Zwischen uns wiegte sich ein feltsames, unhörbares Zwiesgesprach — ein Zwiegesang.

"Ahnst du noch nicht, daß Körper sich lieben können."

"Doch, das tat ich immer."

"Daß Korper dabei weinen, schluchzen und singen."

"Die Seelen." — — Sin leerer Blid.

Ich tußte sie auf den hals.

"Sieb', das entgudt mich."

"Nur, weil du es auf Bildern fahft."

"Ja, das ift ja das Schöne!" leuchteten ihre Augen. — Wir standen still. Ihre hand ergriff seltsame Blumen. Ihr Körper atmete sie tief ein. Er bebte so wie damals, als der Wind kam. Sang so wie damals.

Da tonte ploglich Musik. Paare bewegten sich um uns. Wir waren mitgerissen. Wir tanzten wieder.

Mit gellem Schrei borte die rasche, wilde Musik auf. Sie ftanden um uns herum, lachten und neckten uns. Wir merkten wohl, daß sie bose waren.

Man scheuchte uns auseinander.

Der Freund, mit dem ich vor ein paar Tagen die Nacht durchbummelte, der vor Sericht ftand, er war im Saale; er hatte am Klavier gesessen und uns zum hohne aufgespielt. Er ging setzt auf mich zu. Er zog mich auf einen Stuhl und setzte sich mir gegenüber. Edith ging mit einer Freundin, die ihren Arm festhielt, langsam über das Parkett.

Mein Schulfreund sprach zu mir in belehrendem Tone: "Mein Sohn, beleidige nicht die menschliche Gesellschaft. Glaube einem, der auf diesem Gebiet bose Erfahrungen gemacht hat. Es tut nie gut. Es bringt keinen Segen."

Woher hatte er nur den tadellosen Frad.

Er fuhr fort: "Wenn ihr euch liebt, Kindlein, tut es, wenn euch niemand sieht, in Rosenbuschen."

Ich lachte. heute, nach soviel Jahren sollte ich Schith noch lieben.

Man lacht über schicksalbemere Wolken, über ihr frohes Wetterleuchten. Ihre fernen Donner dunken uns meeresweit. Wir horen sie wie den Trommelschlag einer Schlacht in Traumen.

Ich traf Edith an diesem Tage nicht wieder. Man hielt sie ummauert.

Ich lese keine Romane mehr. Es geschieht im Leben alles viel leiser und heißer, wie in den Büchern.

Wenn der Schnee um nächtliche Walder und die blanken Fenfterscheiben liegt, gehe ich durch die Luft wie durch Schwerter. Durch mein haupt, — meine Stirne meinen hals maben sie hin. Hexenprobe ist es, aufregend und erfrischend. Ich verftehe dann das unheilige Gesindel, das, ohne zu bekennen, von Folter zu Folter sich schleifen ließ.

Ich ftand im Zimmer. — Verwunden mich Perlen, Stelfteine und blanke Arme? — Inmitten der Warme prickelten Sistropfen meine zitternde haut.

Ich liebe die grune Seide, aus der deine blauweißen Schultern gleißen.

Deine Augen sind spiegelnde Seen, die nie gufrieren.

Aber deine Arme! — Wenn sie mich umfangen — werden sie dann auftauen und vergessen? Von Erstarrung zu Erstarrung gleiten sie.

Ich fürchte die Spiegel. — In frühefter Jugend glitt sie mir zur Seite — die blanke Scheibe, in der ich mich immer sehen muß, andere als ich bin, mit anderen Taten als die meinen. — Bift auch du so?

Das Sishelle und Sisscharfe, es verwundet, doch auch in ihm ift viel Dammerung und Traum, mehr als im warmenden Lichte des Sommers.

Immer muß ich mich schauen in einer blanken Scheibe.

Ich war der Warwolf, der nachts meine Mutter erschreckte, ein Weihnachtsengel, der im Mond über schneeige Wälder glitt. Eine heze, eine schwarze Katze troch ich durch die Ritzen des verschlossenen Stalls und flocht die Schwänze der Pferde zusammen. Wenn meine Mutter mich in den Schlaf singen wollte, sah ich die Höhle im Walde, in der ich hauste, ein buckliger Zwerg, der um seine goldne Krone ein graues Tuch wand, damit ihn die Vären nicht sinden konnten, die in das Zwergenland eingefallen waren.

Dann war ich größer und mein Segel trug einen Totenkopf. Ich jagte hinter den Königen ber, die sich auf dem Meere verirrt hatten.

Geliebte, ich trage einen schwarzen Tuchrod. Meine Stimme

kommt leise und zartlich zu dir. Unterwürsig ift ihr Klang unter dem Lichte deiner Augen. — Weißt du, daß ich in der Dammerung deinen Leib schlage. — Wenn du dich elend fühlft, tröfte ich dich; — weißt du, daß, wenn ich dir Sutes tue, ich dir Boses zuraune, daß meine Lippen Seheimnisse des herzens über deinen Ohren flüstern, die wie Schlangen durch deine Adern schnellen.

Alles, was ich lebe, kommt schon, ehe ich mich von ihm trenne, als Traum wieder. Traume halten mich schwebend über dem Abgrunde der Verlassenheit. Seltsam, immer wenn ich an Solith denke, greifen hande in mein Blut, als wollten sie auf einer harfe spielen.

Sben begegnete ich ihr auf der Straße bei einer Spielwarenhandlung. Wir waren beide in ein Spielzeug vernarrt: einen Salgen. An dem hing einer, der bunte Kleider anhatte. Er ftreckte nach kurzen Grimassen Pausen immer wieder die Zunge heraus.

Als ich sie erkannte, ergriff ich ohne ein Wort zu sagen, ihren Arm. — Schon seit einigen Wochen treffen wir uns. Wir machen Ausslüge miteinander. Ich hielt sie im Wald in meinen Armen. Sie gab sich ihnen hin. Sie hatte sich aus den Zärtlichkeiten des Windes, der Blumen und der seltsamen Bilder gelöst. Sie war Mensch geworden.

Wirklich? Dunkel atmen die Grunde unter all den berudenden Bewegungen des Lebens.

Ich fühlte einen leisen Druck ihrer hand, indem meine hand mit leisen Fingern über ihren kuhleren Arm glitt. Sie trug halblange Armel.

Wir trieben eine Zeit lang durch die Menge, aneinander-Aebende Blätter. Dann wurden wir durch die Menschen auseinandergeweht.

Dann tauchte das Gesicht meines Schulfreundes vor mir auf. Ich febe es überall, wo ich gebe.

Ich lud ihn ein, heute Abend zu meiner Schwefter zu kommen, wo ich auch Schith wiedersehe. Meine Schwefter weiß, daß er mein Verhängnis war; aber er spielt wunderbar.

Als wir damals noch zusammen lebten, bemerkte ich, wie er vor sedem Streifzug, den er unternahm, sein Spiel zu mächtiger Sewalt aufwachsen ließ. Er badete in ihm, wie Siegfried im Blute des Drachen. Bein Sewissen ward dann hart. Seine gaunerische Intelligenz leuchtete schwertscharf.

Ich muß mich anziehen, um noch zu meiner Schwefter zu kommen.

Das war einer der schönften Abende meines Lebens. Nur etwas furchtsam bin ich. Meine Schwefter in den Banden des rätselhaften Freundes. Aber er hat kein Interesse daran, sie zu umgarnen. Sie liegt fern — sowohl von seiner Srocik, wie von seiner Berechnung. Sie ist arm und hat klassische Züge. Sie hat eine gemessene Art zu gehen und sich zu setzen.

Aber sie wurde rot und bleich als er spielte. Sie schätzt die Menschen nur inwieweit sie musikalisch sind.

Meine Schwefter ift, abgesehen von solcher Sinseitigkeit des Empfindens, nett. Troydem sie weiß, daß er ein Sauner ift, und sogar mich, ihren Lieblingsbruder, bemogelt hat, empfing sie ihn liebenswürdig. Als wir beide zusammen ankamen, merkte ich, wie sie sich das Lachen verbis.

Edith liebt mich. Wenn ich je daran zweifelte, so ist die Zeit längft vergangen; fast wie eine Sage.

Von dem Augenblick an, als mein Freund und ich ankamen, war sie wie verstört. Sie haßt meine Schwester. Sie kann nicht dulden, daß mir jemand nahesteht. So sind Frauen.

Edith hat teine Massischen Züge. Große, vom Blau ins Grun wechselnde Augen im opalmatten Gesicht unter rotem haar.

Als ich sie nach hause brachte, mußte ich sie fast tragen, Sie antwortete kaum, wenn ich sie fragte. Als ich sie zum Abschied an mich 30g und kußte, blidte sie mich verwirrt an.

Cinmal, nur auf dem Heimweg, schaute sie wild auf und flüsterte: "Magst du deine Schwester?" Ich sagte: "Ja!"

"Wenn ich sie vergiftete, wurdest du mich dann dem Gericht überliefern?"

Mein Kopf verneinte. "Ich hatte dich dann noch." Sie lachte laut, als ich das sagte. Dann blieb sie schweigsam bis zu ihrer Ture.

Seine Musit. Sie war ein Nachtfturm auf den weißen Wogenkammen unseres Blutes.

Alle Menschen halten mich für gutmütig. Saith sagte mir, ich habe Lammeblut in den Adern. Troydem sie, mich liebt. Im ganzen mögen das doch die Frauen nicht sehr. — Meine Sutmütigkeit ist mir eingedrillt worden. Schon als kleines Kind wurde ich angehalten, überall beizuspringen und gefällig zu sein. Nun läuft die Maschine, ich mag wollen oder nicht, bis zu meinem Tode.

Ich kann auch kein Blut sehen. Noch nicht einmal Bergblut. Deshalb suche ich auch meine Schwester setzt nicht auf.

Ich bin unruhig wegen ihr. Sie magert ab; Sieht erzählte mir davon.

Der Kleinen Abneigung gegen sie schäumt über alle Grenzen. Sie weiß ganz genau, weshalb sie leidet und verhöhnt abwechselnd meine Schwefter und meinen Freund.

Ihre Kusse wurden rasende Pferde über mir. Ich verlor den Atem. Mitten in dieser tollen Wildheit, schrie sie mit hohnisch spiger Stimme seinen Namen. So ist furchtbar komisch, wie sie ihn am Klavier nachafft.

Ich fürchte ein arger Narr zu sein. Mir kommt der Narr im Schaufenfter am Galgen in den Sinn.

Jest bin ich frei. Mein Boot treibt wieder fessellos.

Die Stürme des Weinens und Schluchzens lassen nach. Ich fühle mich aber nicht sicher mehr vor ihnen. Sie wühlen in der Tiefe weiter. Ach sind wir Menschen blode.

Sie ift mit meinem Schulfreunde davongeflogen.

Die Leere ist unerträglich um mich. Aber keinen Grund schaue ich, mich selbst zu toten. Denn dann habe ich nichts mehr, dann ist nur sie da — die Leere.

Ich lausche, wie die Erdschollen über das Vergangene herunterrollen. Da ift es grausig mit zuzuhören.

Mein Freund schiekte mir das Billett. Ich mußte zehn Mark dafür zahlen an der Kasse. Ob Sdith ihm nicht bald durch den Vormund entrissen wird. Wird sie sich toten? — Wie ich sie beide bewundere. — Der kleine Raum, in dem ich sie zulett sah: Sie und meinen Freund. Hoffentlich sehe ich sie beide nicht wieder. Der schwarz ausgeschlagene Voden der kleinen Vühne taucht wieder vor mir empor.

Leuchtkäferchen, kugelnde Kindergnomen ausglimmend, glitten zuerst über den schwarzen Sarg hinweg. Sie tanzten nach der Musik, die er hervorzauberte, der Anbekannte, den ich nie durchschaue.

Se kam dann noch vieles. Dann seltsame Masken, abgeschnittene Häupter, die nach seinem Spiel Kanglose, wortlose Tone von sich gaben. All das Sinnlose, es wirkte mächtig und verwirrend auf alle im Saale. Natürlich auch auf mich.

Auch mein Kopf erschien in gelber Beleuchtung. Er schrie und achste, daß alles lachte. Da schrie ich fast vor Wut. Aber ich bezähmte die Bestie in mir, wie immer, und lachte mit. Darum wirke ich auch immer so ode.

Nun tangte sie.

Mein Kopf treibt noch durch brennende Schleier der Seligkeit, wenn ich daran dente.

Vor mir die Lampe eine weißschwimmende Insel. Ich wohne unter dem Dache, hoch über den Menschen.

Aur manchmal schneidet ein Auf von der Straße wie ein Messer in meine Sinsamkeit. Ich halte den Vorhang wieder zu, weil ich Stille um mich haben will.

Traumschatten leben und wollen mich loden.

Ich war im Walde. Wir traten aus dunden Föhren vor einen Abhang. Unter uns dämmerte weißschimmerndes Sis bis in den gelben Abendhimmel hinein.

Als ich die weißschimmernde Tiefe sah, hielt ich an mich. Sine Schwindellodung 30g mich. Ich hoote auf den Boden. Sith und ich kauerten nebeneinander.

Ich weiß nicht, ob ich in Schlaf siel. Ich wachte auf. Da war sie neben mir verschwunden. Als ich dann aufblickte, schwebte ein weißer Nebel in der Luft über dem Sise. — Als ich lange darauf hinschaute, bewegte er sich, als ob er winke. Sin Mädchen stand, wo eben der Nebel war, mit zarten Schultern, die gelbsgoldenes Sewand trugen.

Und ich warf von mir Schwester und Vaterhaus. Da verlor ich meine Sestalt.

Ein Mädchen ftand ich — Schith in der Luft gegenüber. Meine Brüfte zitterten unter gelbgoldenem Gewande. Ich glitt unter ihre Jüße und stieß sie fort von mir. Da trieb sie hoch hinein in den Raum. Ich schnellte ihr nach — unvorsichtig — da stand ich unter ihren Händen und wurde von ihr in die Höhe geschleudert. — So spielten wir, bis das Sie uns lockte.

Als wir über die dunkelspiegelnde Fläche fuhren, Arm leise an Arm, da knisterte die Seide aneinander. Funken glommen.

Leise kam ihre Stimme zu mir, wie ein Streicheln mit Gift-blumen.

```
"Liebst du mich?"
Ich nickte.
"Ganz so wie damals, als wir Kinder waren."
"Wehr, viel mehr."
"Willst du denn deine Schwester töten?"
Ich schwieg.
"Mir zuliebe . . . ."
"Ja. Ach . . . ."
"Lund mir nie zu nahe kommen."
"Nie!"
```

Da umfaste sie meinen Arm. Sin Kichern kam und weckte mich. Mein Haupt lag in Schoß — vor dem Abhang unter den Föhren.

Ich sige vor meiner Lampe. Sin Traum schnitt in meine Sinsamkeit.

\*

## Wenn die Nacht fällt

Die Lebensbäume, die auf dem Grase kauerten, sie waren nur furchtsame Hüter. Sie wagten nicht, ihre Königin gegen den Himmel zu recken. Inmitten des Rasens stand eine große Zeder. Rund und ragend trug sie die Dunkelheit aus den matten Schatten der Dämmerung empor.

In der Halle, die vor dem finsteren Hause ihr Licht ausbreitete, verstummte das Sprechen, wenn die Schritte, die im Sarten umgingen, näher kamen. — Sen noch war der große, hagere Mann oben gewesen, um seine Frau und ihren Vetter zu begrüßen. Ohne abzulegen, trat er dann wieder ins Freie. — Er wußte, man kannte das bei ihm. — Schon seit geraumer Zeit trieb er sich bis tief in die Nacht draußen herum.

Er wußte: jett horen sie ihn aus dem Tore gehn. — Laut spricht er mit dem Knecht.

Nun gab er dem Reh Futter. Er erhob sich und fuhr fort, im Sarten auf und ab zu wandern. Er bemerkte das Stillwerden bei seinem Nahen und versuchte, ob es wieder-kehrte. Das Lachen erhob sich hinter seinem Rücken, wie die Springflut bei Neumond.

Kein Mistrauen hegte er. Dor ihm stand frühes Erlebnis. Da entzündete sein Verwirrtwerden beim Sintritt des Shemanns dessen Verdacht. Der wollte sich damals mit ihm, dem nur erst träumenden Knaben schießen. — Auch als er noch Schüler war, errötete er, wenn einer in der Klasse vom Lehrer zur Rechenschaft gezogen wurde. Immer fühlte er sich als

Täter, und erschrak, wenn ein anderer für ihn unschuldig verurteilt wurde.

Jett geht er wieder auf das haus zu. Er wird sie wieder erschreden — die Unschuldigen.

Der Mann im Dunkeln trägt eine Flinte auf dem Rücken. Dicht vor der Treppe bleibt er stehn. Totenstill war es plöglich dort oben. Er schämte sich. Er wollte kein Knecht Ruprecht sein, der die Rute und einen Sishauch in die warme Kinderstube trug. — Freut euch Kinder, ich störe nicht eure Freundsschaft.

Mit weitausholenden Schritten ging er zur Laube.

Dort sich hinsetzend, öffnete er einen drahtvergitterten Kaften. Die gezähmte Dohle flatterte erschrocken auf das faserige holz des Tisches und schritt vorwärts — auf ihn zu.

Ihre kurz gestutten Schwingen breiteten sich auseinander. Sie stand mit gespreizten Flügeln, wie liebeswerbend vor ihm. Sie zupfte an seinem Barte, immer die Schwingen weit geöffnet.

Auch da im Lichtschein ein Werben, das Freundschaft geworden war. Der Vetter ist ihr zu nah, wie ihm der Vogel zu fern ist. — Immer leidenschaftlicher reißt der Vogel an seinem Barte.

Jäh erhebt sich der Mann. Seine haarige Hand fährt mit dem Vogel in das Bauer. Durch das Tor, über die Wiese geht er dem Walde zu.

Fühlt er Sifersucht. — Ihre Arme, ihr Naden — sie gehören ihm. Freundschaft gönnt er ihr, auch er pflegt solche. Aber nicht immer möchte er bei ihr sitzen. — Abend für Abend treibt es ihn herumzuschweisen.

Auf dieser Wiese sah er manchmal in der Dämmerung Bode, die um ein Weibchen kampsten. — Der Stärkste bleibt immer Sieger. — Sleichmäßig schreitet er weiter. — Die Lichter der Fenster hoden trübselig furchtsam mitten in der Finsternis. Die Wolkenwälle deden den Mond, der vorssichtig die Schießscharten entlang gleitet.

Er streift durch ein paar Holzungen. Nun steht er vor den dicken Sichen, die mitten im Wege ragen. Mit einem Schild sind sie geschmückt, das ihren Namen verkündigt. — Amalien-Siche. — Es ist nicht mehr zu lesen. — Sine rohe Art. Schändung des Waldes. An den Schildern merkt er, daß er sich auf dem Sute seines Schwiegervaters besindet. — Auch der Vetter seiner Frau hatte sich über den Vandalen lustig gemacht. Sin feiner Kerl. Sie paßten nicht zueinander. Immer errötete er und konnte ihm nicht ins Sesicht schauen. — Verwundert horchte manchmal der hagere Mann auf, wie männlich und unbesangen er zu seiner Frau sprach, wenn er sich von ihm unbeobachtet glaubte. — Die beiden paßten auch gut im Alter zusammen. Zur Freundschaft! Zur Liebe wählt sie den, der Srlebnisse in der Stimme und in den Augen trägt.

Der Junge sagt, daß niemand für seine Taten verantwortlich sei. Das sind Worte, die auch er einmal im Munde trug. Wenn man aber älter wird, bringt man Zucht und Ordnung unter das Gesinde.

Jett weiß er, wohin er will. Dort in dem Safthaus trifft er Bekannte. Er eilt auf das haus zu und geht vorbei. Lieber will er zum Wasserfall. Dort, wo der Fluß weißen Schaum zur Tiefe rollt. Wenn dann der Mond durch eine Lichtung der Wolken schwebt. —

Der Mann bleibt stehen. Wird dort einer erschlagen. Nein. Nur der Vetter seiner Frau glaubte es, als er die Sulen-schreie horte. Von allen Seiten kommen sie jest. Was die Städter für Ohren haben.

Er geht doch wohl zurud ins Safthaus. Aber da fragen sie ihn wieder, ob er mit seiner Frau erzurnt sei. Soll er denn ewig zu ihren Fühen sitzen. Das habe er früher getan, sagen sie. Die Lügner.

Er bleibt wieder stehen und pfeift. So pfiff er seinem hunde. Seftern hat er ihn tot geschossen, weil er ihm den Vogel nicht brachte. Der Jähzorn.

1

Daß er nun doch seines Baters Sut und des Nachbars Tochter erworben hat. Daß er von ihrem haupte, das in der Nacht über zartem halse thront, träumt, er, der Bajaderen unter Palmen hat tanzen sehen.

Einft, da hat er Prediger werden wollen. Sein Vater und seine Brüder verachteten ihn darum. Dann blies er die christliche Kanzel aus. — Eine runde Flamme war sie gewesen, in deren Höhlung er stehen wollte, voll Heiligkeit — voll Liebe zu der Menschheit. —

Dann wurde der Glaube dunkel. Das heil der Menschen, er konnte es nicht mehr fassen. Es zerflatterte vor ihm, wie die Karawanen und Schlösser, die ihm in der Wüste als Trugbilder erschienen waren.

Dann liebte er die Natur. Viel hat er gesehen.

Er lebte in vielen Erdteilen. -

Er trat aus Felsen. Abgrundtief lag der Riesenfluß unter ihm und seiner Flinte. Da war ihm die Welt klein geworden.

Die Buchen waren jest wieder ernft und ragend um ihn wie früher.

Als er sein väterliches Sut übernahm, dachte er, es gleich zu verkaufen. — Im weißen Kleide aber saß sie neben ihrem graubärtigen Vater. Sie hatte runde, weiße Knöchel und neckte ihren Vetter. Dann blickte sie zu ihm hin, dem Fremdsewordenen. Blüten warf sie ihm in haar und Vart und sagte, er sei ein indisches Gögenbild.

Die Hirschgeweihe, die Holztäfelung - sie senkten ihn in die Kindheit.

Als er sie auf den Felsen trug und über den niederstürzenden Sischt hob, schrie sie. Der Mond war damals so von Wolken umdrängt wie heute. — Dort schleuderte einer seiner Vorsahren sein ungetreues Weib in den Schaum. So die Sage. Das erzählte er ihr nachher. Da wollte sie, er solle sie noch einmal dorthin tragen. — Nachher hielt sie ganz still über den weißen Wellen.

Der Mann fteht am Wasserfall. Er klettert den Felsen hinauf. In ein paar Satzen ist er oben.

Als er da sigt, kommt wieder seine Kindheit über ihn. Er weiß nichts mehr von den Wassern fremder Lande. Er treibt über der Unendlichkeit. Über ihn treibt die Unendlichkeit.

Wolkenzauberfrauen, die den Mond bannen.

Des Mannes hinterkopf fällt auf den Felsen. Daß er hier als Junge gelegen hat, hier auf dem glatten Geftein, das war doch recht gefährlich. Das Brausen des Wassers will das wache Leben mitnehmen.

So regungslos stehen die Wälder. Oben am himmel gehen Wolken.

Ein Zorn hammert tief in ihm ein Schwert. Er schließt die Augen.

Gertrud, lege deine hand um meine Stirn wie ein Diadem. Der Bajaderen haut ist nicht so weiß wie deine. Singe. Sie haben keine Seele, keine blaue Seele. — Er lacht häßlich. — Die bietet sie dem Vetter dar, wenn er fort ist.

Da schließt er wieder die Augen. Schwere Wachträume umdrängen ihn. Die Wolken und der Mond; nein: weiße Frauen liegen mit dem Antlit auf der Erde. Mit dem Rücken, den Hüften und Beinen sind sie fest an den Boden geschnallt. — Die Mondscheibe wird vom Riemen losgelassen. Sie rollt. —

Ein kurzes Stöhnen und ein ohnmächtiges Wehren der auf dem Rüden zusammengeschnürten Arme. — Kopf nach Kopf trennt sie von den ungetreuen Körpern. Der Mann fährt auf. Er sinkt wieder zurüd. Dort über der Wiese das fladrige Licht. Zein haus steht da. Er möchte es zudeden.

"Ein Offenbaren unseres Schuldgefühls zeugt von keinen Berbrechen!" murmelt er. "Ansere Sesichter sind unserer Phantasie weiche Tonmasse, in die sie den Ausdruck prägt, den sie will."

Da fteht er im Zimmer seiner Frau. Er weiß, daß die

Halle vor dem Hause erloschen ist. Die Flamme bläht sich wie ein unförmliches Tier. Es tanzt über der Kerze. — Nun hört er deutlich Gertruds Stimme.

"Nein! O nein! Schließe die Tür! Er kann wie eine Kate schleichen, wenn er will. Ein tücksicher Tiger ist er dort draußen geworden. Er schießt uns beide tot."

Der Mann reißt die Flinte an die Schulter und springt in die Hohe. Wie sie sich da umschlingen, bringt er sie beide zur Ruhe.

Ein Knall und Stoß der Flinte. Kopfüber fturzt er in den Strom, der ihn zur Tiefe schleudert.

## Freunde

Ploglich fuhr er mit den Handen in die Luft, als suche er das Nebelred, an dem er sich über dem fliehenden Erdboden festhalten könne.

Darauf riß er die Augen auf. Er sah die grünlich glänzende Tischplatte, vor der er saß, statt des zwischen morschen Föhrenstämmen glimmenden Sees.

Er hatte kaum getraumt, es war nur die allzu lebhafte Erinnerung gewesen. Er verstand die Menschen nicht, wie sie alles mit Worten glattstreichen wollten, den ganzen vulkanfaltigen Boden, über den sie gingen.

Seine Hande zitterten noch. So deutlich hatte er die Leiche gesehen, deren Kopf aus dem Schilfe ragte, das blau verquollene Männergesicht. Er hörte wieder die Stimme der Dame mit dem vorgeschobenen Kinn und den milden Augen: "Nein, nur um die Mutter tut es mir leid. Er hat nichts zu leiden." Wer war sie, über die kein Grauen kam. Er selber zitterte noch, als die Erinnerung die Szene am Waldteich noch einmal herunterleierte. — Eine Leiche, die aus dem Wasser ragte, und dann war es der im Abend glänzende Tisch, vor dem er saß.

Schon lange wollte er fortgehen. Um ihn lag ein Irrgarten, seelenverwirrend und schwer. All die verblaßten Irisgesichter, mit denen der Abend das Zimmer durchstrahlte. Der Fußeboden strömte unter ihnen. — Dann war es der Spiegel, der ihn festhielt. Sine stehende Stirn und ein schwammiges Seesicht ohne Kinn schaute ihn an. — — Sin paar schöne Augen — — auch die Krötenaugen sind schön. — —

Er setze sich wieder bin und blieb, bis ein Klopfen ihn wedte.

Er ftand auf, als er herein rief. Der Sintretende reichte ihm nur bis an die Schultern. Gine Beine Geftalt, sein Stubensnachbar, der ihn abholen wollte.

"Du siehft, ich bin schon fertig," sagte der zu ihm.

"Es ift wohl schon spat."

"Ja, aber das macht nichts. Ich möchte, sie lüden uns nicht immer ein. Das mit der schwindsüchtigen Tochter. Das drückt mich da nieder."

"Ja, ich verftebe."

"Das verstehst du, der du immer zu ihren Füßen sitzest?" Ein graues Gespinnst staubte die Fichten, den See und die weißhaarige Dame, die er nur einmal gesehen hatte, damals, als sie sich am Wasser begegneten, von der Tischplatte.

Als die beiden Manner sich auf der Straße befanden, war die Luft des Tages blaß geworden. Die Laternen blinkten auf.

"Nein, nein!" Er blidte zu dem Gesicht des neben ihm Schreitenden nieder. Der ereiferte sich.

"Natürlich mussen wir für andere leben. Du gehst doch auch täglich ins Bureau. Siehst du denn nicht, daß seder durch Pflichterfüllung schon dem andern wohltut, so wie das Kleinste Rädchen allen Teilen der Maschine Leben gibt."

"Etwas anderes ist es um die Christusnaturen. Die verstehe ich schon." — Wie durch Nebel verstehe ich sie — dachte er.

Sie gingen durch ein paar Straßen. Mit ihm ging die Erinnerung an den Raum, den er verlassen hatte. Dort das Lager, in das er heute Abend wieder hineinsinkt.

Daß das Grauen unter den Menschen so spärlich niftet.

Der Große hockte neben seinem Beinen Freunde in zusammengesunkener Haltung. Sie saßen beide auf den zierlichen Mahagonistühlen. Zwischen bunten Kissen auf dem Diwan kauerte die Tochter. Auf ihrer Hand, durch die die Adern glänzten, auf der Hand, die auf dem Schoße lag, hafteten seine Augen. Ihre Gelenke so dünn und fein. Diese ganze Gestalt, wie er sie ersehnte. — Seine Augen folgten ihrer durchsichtigen Kälte, wie zwei Magnetnadeln.

Sin Weihduft lag über dem Beinen Zimmer, das die verhangene Lampe mit gelbem Lichte durchflockte.

Die Mutter, die auf dem Sofa saß, hatte ein ftarkes Kinn und gute Augen.

Daß das feine Gleiten dieses Mädchenkörpers ein Treiben dem Tode zu ift. — —

— — Sie lachte hell auf. Der neben ihm hatte etwas von ihm erzählt, eine Heldentat, die er begangen hatte, eine winzige Heldentat. Sine Lampe, deren Feuer nach unten schlug, war von seinen bloßen händen durch das ganze haus auf den hof getragen worden.

"Er wußte gar nicht, daß Sefahr dabei war. Er war ganz erstaunt. Wenn ein Krieg kommt, wird er aus reiner Verlorenheit Städte erobern. Ich habe Anglaubliches von ihm erlebt. In Wirklichkeit ist er jedoch feige."

"Er ist ein Kind!" lachte die Mutter. "Setzen sie sich, bitte, zu meiner Tochter, dann sitzen dort zwei reine Kinder."

"Bitte, Mama! — Sie hat keine Ahnung von mir. — Sprich nicht immer so über mich."

Die blauen Adern auf ihrer Stirn murden dunkel.

"Nein, sie ist kein Kind. Ausdruckolos sind die Körper der Kinder. Ihr Leben wohnt erst in den Augen," sagte der Große langsam. "Jede Ihrer Bewegungen, sedes Fingerkrümmen hat Ausdruck."

"Ja, deine riesigen hande sind ganz ausdruckslos."

Verwundert schaute der Angeredete auf. Warum der gereizte Ton in der Stimme seines Freundes.

"Ich liebe Kinder, die lebendige Bewegungen haben," fuhr der Kleine fort. "Sin seltner Reiz liegt in den Beinen Jungfrauen und Knabenjünglingen. Ein trauriges Leben aber ift das der ewig Kindischen."

Der mit den großen handen wurde rot. Geftern Abend in der Dammerung, auf dem Sofa liegend in solch muder Stimmung, wo er seine Seele lose auf den Lippen trug, sagte er manches. Nun hörte er es wieder. Er schamte sich nun. — Aber sein Freund wußte schön die Stimme zu senken. Er liebte das bei ihm.

Die Mutter schenkte ihnen allen von neuem Tee ein.

"Du willft tein Kind mehr sein? Bis zwanzig sind alle für mich Kinder; einige werden dann erwachsen. Wenn ich Sie Kind nannte, herr Althof, meinte ich das nur in gewisser glüdlicher Beziehung."

"Ja, ich beneide ihn oft. So ohne allen Strgeiz wie er ift." "Strgeiz sollte der Mensch haben," murmelte die Tochter. "Ja, Sie mit Ihrer Stimme."

"Ich bekomme sie wieder, nicht mahr, Mama?"

"Ja, natürlich, Kind."

"Aber vor meinem zwanzigften Jahre darf ich weder an Konzert noch an Theater denken. Ich muß doch ausgebildet werden."

"Ich habe sehr viel Shrgeiz, gnadige Frau."

"Wenn sie etwas Großes werden, helfen sie den armen Frauen."

"Unbewußt hat mein Freund ja freilich recht. Es lohnt sich ja kaum, um etwas zu ringen."

"Wie? Das verstehe ich nicht von Ihnen."

"Ja, gnädige Frau, es lohnt sich kaum. Wir sitzen an der Landstraße und warten auf den, der uns den Weinberg weist, in dem es sich zu arbeiten lohnt. Aber er wird nicht kommen, das wissen wir. Darum zerrinnt unser Leben, wie ein Schatz, den jemand vergeudet. Ich glaube, ich bin eine eher heitere Natur. Aber daß unser Leben nicht größer dahinrollt, das ist ein Sefühl, welches ich natürlich nie vergessen kann. — Bei allem Ringen auch nicht."

Der Große nickte vor sich bin. Das waren wieder seine Worte. Ach, im Empfinden sind wir Menschen ja alle so gleich.

Des Madchens Augen leuchteten. Nur gegen ihn mar sie kuhl. Ja, der Kleine wußte zu reden.

.3hre Wimpern streisten sett auch ihn flüchtig. Er antwortete mit den Augen. Sein Blick, das wußte er aus Erfahrung, konnte Frauen rot machen, ohne sie zu verletzen. 3hr Auge aber glitt an ihm vorüber und blieb bei seinem Freunde.

Das Madchen verschwamm da vor ihm, dann die Lampe und die Mutter.

Er fentte die Augen.

Ein tief über einem Walde stehender Mond mitten im Zimmer.

Auf dem Heimwege blieb der Große schweigsam und versunken. Er hörte den neben sich Schreitenden oft lachen und lebhast sprechen. Alles wies er ab. Verhöhnt hatte der ihn den ganzen Abend. Oft empfand er das, wenn er mit ihm in Sesellschaft war, so gar nicht war ihm zu trauen, seinem verstedten Nachbar. Seine Worte, auch seine Sebärden sah er nachgeäfft, und wie albern war er oft, wenn er mit ihm allein war. Er empfand es setzt. Wenn er oft haltlos seine Worte laufen ließ. Es war Nervosität. Er wußte das.

"Ein träger, vibrierender Körper!" — Den Pfeil hatte er ja auch selbst auf dessen Bogensehne gedrückt. Jetzt wußte er, wie komisch der ihn immer ansah. Se kam ja nicht darauf an. Aber, daß sie zusammen wohnten und ins selbe Bureau gingen, immerfort.

"Ein träger, vibrierender Körper!" — Ah, ja, er hatte es eben neben sich gehört. Er war damit gemeint. Meinetwegen. Aber das war schlimmer, was er eben im Zimmer erlebte. — Offentlich und zum Schauspiel hatte er am Pranger gestanden. Ein junger, schwindsüchtiger Mädchenkopf hatte gelacht über ihn.

Mit Striden gefesselt war er hingeführt und parodiert worden, so daß der gelbe Mond im Zimmer kicherte.

"Abgesehen davon, daß du so ledern dasaßest, war es nett heute."

"Es war schon; sie kann noch sahrelang leben."

"Ach Unsinn. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist ihre Krankheit heilbar wie jede andere."

"Ja, heilbarer," erwiderte der Große.

"Wie?"

Er fuhr auf und blidte um sich. Sein Freund berührte seine Hand.

"Lebe wohl. Ich treffe noch Leute im Café."

Der hatte ihn ja gar nicht verhöhnt. Er sagte nur ahnliches, wie er selbst manchmal.

Der schwarze Nachbar neben ihm verschwand. Wie er auf finsterer Wolke durch die Sterne der Straße fuhr.

Die Laternen in der Finfternis des Weltalls.

Er stolperte hinauf. Sein Schlässel. Vor einem dunklen Tisch sank er auf einen Stuhl. — Nun steht sie vor ihm. Ihre Augen weiten sich. Zu heiligenscheinen. Ihm sind sie untertan, nicht seinem Freunde. Sie erblassen. Da wird seine Junge trocken. Er möchte durch Schreien ihre Seele halten. Er kann es nicht. Auswachend tastete er zum Lager.

In seinen Armen hielt er sie, ihren verzehrten Körper. Aus seiner Bruft schlug die Flamme, sie zu erwärmen. Unter fliegendem Nachtgewölk, auf einem Felsen saß er; seine Hand schöpfte Wasser, sie aus der Quelle zu tränken.

Sie hauchte: "Nein, wie konntest du denken, daß ich deinen Freund liebe." — Sie kicherte. — "Schon dein Name "Sottlieb' slößt mir Vertrauen ein." Sin Weinen kam aus dem Lager seiner Arme: "Scheuche den schwarzen Adler fort. Ich fürchte mich!"

"Nur um dich tut es mir leid. Sie hat nichts zu leiden,

mein Sohn!" tonte es hinter ihm. Es war die Stimme ihrer Mutter, vor der er erschrak.

"Meine Ohren dürften. Du kannft nur meine Zunge tranken. Wo verlorft du deinen Freund?"

Er blickte auf. Droben glanzte als Stern die Spange, die für ihren Arm zu weit geworden war und ins Weltall geglitten. Auch der goldene Reif war von ihrer Stirn gefallen und ftand leuchtend gegen blauschwarzen Himmel — beiseite.

"Du mußt fterben!" schluchzte er da auf. Er erwachte davon. Sinsam lag er und sehnte sich nach ihr, der er verfallen war. — —

Träume bescheren uns ein verwirrteres Erwachen, ein tieferes Entsetzen überfällt uns aus ihrem Dickicht als die früheren Menschen, die auch wachend in ihm wandelten. War er wohl solch ein zottiges Wesen, in unsere Zeit verschlagen. Freilich gab es Augenblicke, wo er ganz hell war, ebenso wie seine späten Brüder. Daher erschrak er auch vor den Sesichten im Sehen heftiger, als seine dunkten Vorsahren.

Als er diesen Morgen aufrecht auf seinem Lager saß, dachte er, daß wir in Träumen und in der Nacht verlogener als im Leben sind. Dies brachte ihn ein wenig zum Lachen, einem idiotischen Lachen, dessen Alfache ihn schwermütig ließ.

\*

## Unus exhisce morieris

Die Flamme des Kamins glänzte, etwas gedämpst durch das Licht der verhangenen Lampe auf dem Tisch, vor dem die weißhaarige Frau bei einer Stickerei saß. Ihr Sesicht war voll Falten und voll ernster Ruhe, älter, viel älter als sie. Der junge Mann, ihr Neffe, stand an die Wand gelehnt neben ihrer Tochter, die im Sessel ruhte. Zum greisen Groß-

vater ftarrten sie alle hinüber. Das Madchen hub wieder leise an zu reden:

"And dann ftanden die Wolken um einen Teich zusammengeballt. Der lag in ihnen wie in einem Trichter. Sie begannen sich zu drehen. Sie sausten. So wurden Wölfe, die auf der Erde und in der Luft in großen zusammengeworfenen Scharen um das Wasser raften."

"Das träumtest du diese Nacht, Maja?" erwiderte er mit unsicherer Stimme.

"In der Mitte saß Großvater. Wie auf Slas' hockte er auf dem Wasserspiegel. So leicht schien er geworden. Er blickte zwischen den ausgestreckten Beinen hindurch. Dort saß er wieder, den Kopf in der Tiefe. Und auch dort kreisten um ihn die Wolkenwölse. — Es muß schrecklich sein, nichts hören zu können."

"Ja, mein Vater ift einsam, einsam mit seinem Gewissen," hallte es von der Frau, die bei der Lampe saß, hinüber.

"Was du immer mit dem Gewissen haft."

"Co umtreift alle, mein Kind, alle die fündigen."

"Maja, sprich leiser" — sagte er gedampft.

"Sie verzeiht es ihm nie, daß er sich einst von ihrer Mutter trennte. Ja, ich fand Blätter von Großvater. Dort stand: Grauen ist es, Ketten zu zerreißen, die gewoben sind von Händen, die Liebe spenden wollen. Ich habe die Papiere verbrannt. Es ist nicht gut, daß andere sie lesen. Auch den Brief, den er vor dreißig Jahren an Großmutter schrieb, fand ich. Es standen schreckliche Dinge darin."

"Schredliche Dinge erlebe ich täglich. Die Blide, die du allen Fremden schenkft."

"Er schrieb: gestern habe er noch nicht den Sedanken zu fassen gewagt, sie zu verlassen. Heute erst reite ihn der Teusel, es zu tun. — Er werde sie erst wieder lieben können, wenn er fort von ihr sei. Unsäglich habe er unter ihrer Zärtlichkeit gelitten. Und dennoch liebe er sie so, wie er sie als Braut

umfangen habe. Nie konne er sie vergessen. Er sei schlecht, ein Verlorener von Grund auf."

"haft du den Brief auch verbrannt, Maja?"

"Ja, ich habe ihn verbrannt."

"Das wollte ich nur wissen, ich habe oft Grauen vor dir.
— Man weiß nie, wo du wahrhaftig bist."

"Ja, du erlebft täglich Schredliches, armer Walther."

"Aber ichon bift du! Bei Frauen verlangen wir tein Chrgefühl. Wir wurden es vielleicht gar nicht mogen."

"Wie spitze Türmchen stehen seine Knie in den weiten Deckenfalten. So sieht grauenvoll aus, wenn seine toten Finger sich darüber aufspreizen und wieder schließen. Um die Beinen Füße stehen die zu weit gewordenen Pelzstiefel. — In dem großen Stuhl, in dem er sitzt, hat er schon seinen Vater sterben sehen — — Ob das Wetter ihn nicht ängstigt?"

"Nein, er merkt nichts davon; er ift doch taub."

Sie kauerte zusammen. — Doch, Großvater hort. Er läßt es sich nicht merken, damit das Leben der Rede um ihn nicht einschrumpft. — Ein Leben, in dem er viele verlett hatte und von vielen verwundet worden war, hat ihn Selbstbeherrschung gelehrt. — Die Mutter blickte auf.

"Sprach sie wieder von ihrem Großvater. Masas Vater ist erst seit einem halben Jahre tot. An ihn denkt sie nie mehr."

"Sie liebte Großvater schon als Kind so. Sie wußte wohl wenig von ihm. Hier wurde ja sicher vermieden, von ihm zu sprechen. Weiß der Teufel! — Sie aß sogar seine Lieblingssspeisen. Natürlich log sie, denn sie war schlau genug, dich, Tante, nicht nach ihnen zu fragen. Du kanntest ihn ja auch kaum, deinen Vater. — — Mir erzählte sie viel von ihm. Viele erlogene Geschichten."

"Sie ergählt immer erlogene Geschichten, ebenso wie ihr Grofpater."

"Seltsam, daß wir bei Frauen lieben, was wir bei Männern verachten."

Die Tochter nickte. — Die Stimmen des Meeres und des Sturmes rufem ihn: aufzubrechen! Es ift das dritte Jahr, daß ihn die Frühjahrs- und herbstistürme vergebens anrufen. In ihr Brausen gehüllt, empfing er immer den Keim einer neuen Sehnsucht. — Da brach sein Körper zusammen. Über seine hilflosigkeit kam das Erbarmen der Seinen. Er wurde zurücksgebettet in das Sleiche, Starre. —

Sie fuhr empor.

"O der Sturm, als ob lauter Auten toter Schulmeister auf mich sauften."

"Wir sind jung, der Alte hat nichts mehr mit uns zu schaffen. — Verzeih', Maja!"

"Geftern sah ich mich im Spiegel. Meine Stirn gleicht der seinen. Als sei sie eine Blüte, aus ihrer kühnen Polbung ausgeschlagen."

"Sieh' nach der Wand, Maja! Wie gütig bliden Vaters Augen. — Er verbrachte die Nächte nie draußen, außerhalb des Hauses. Am liebsten war er bei uns."

Walther lachte.

"And sprach nie ein Wort," murmelte er vor sich hin.

"Er dachte immer an seine Plane. Er blidte gutig. Ja, das tat er, wenn er ploglich aus ihnen erwachte."

"Ja, es war grauenvoll, als Qater starb. Tote sind uns glücklich. Sein unhörbares Jammern erfüllte das Haus lange."—

Sie liebte diese Stürme eigentlich. Nur manchmal fürchtete sie sich vor ihnen. Wenn überall Türen zusielen. —

"Seftern sah ich einen Jüngling. Er stieg aus einem Boot ans Land. Von meinem Alter war er wohl. Er trug noch keinen solchen Schnurrbart wie du, Walther."

"Möchteft du, daß ich ihn abrasiere?"

"Nein, das sabe schrecklich aus. Du mußt wohl einen tragen. Im Traume sah ich ihn wieder. Ein breites Schwert trug er in der Hand. Er schritt auf den Teich zu. Er hielt es vor sich, gegen die Wölfe, die um ihn kreisten."

"Majal"

"Wenn er so alt war wie du, dann war er noch ein Knabe meine Tochter?"

"Dann bin ich?" . . .

"Du bift ein erwachsenes Madchen und die Braut Walthers."
"Meines Vetters."

"Ja, du haft dich ihm furs Leben versprochen."

"Ja, weißt du noch Maja, als wir mit bloßen Füßen bis zur Landungsbrücke durch den Sand liefen."

"And ich dich kußte? Ja. — Ich kußte dich plöglich."

"Da nahm ich dich in meine Arme."

"Da war ich deine Braut."

"Nächstes Jahr wird eure hochzeit gefeiert."

"Dann ift Großvater gang allein."

"Maja!" rief die Frau scharf.

"Ich bin die einzige, die seine Augen froh macht."

"Kleine Wildkate," sagte Walther ungeduldig. "Sein Weinen und sein Lachen ist nur noch zufällig."

"Nein, Walther, er lebt in einer tieferen Welt als wir. Mich aber kennt er."

"Ich versichere dir, es ift nicht mahr."

Die Mutter erhob sich.

"Er weiß schon gang gut, daß wir Sutes an ihm tun. Diel gabe er darum, sein verfehltes Leben wieder gut zu machen. Wenn er sprechen konnte, wurde er dir schon den Kopf zurechtrucken, mein Kind. Er weiß schon ganz gut, daß wir Sutes an ihm tun."

Sie ging langsam durch den Saal hinaus. Die drei blieben allein.

"Sie geht hinaus, damit wir uns tiefer finden sollen. Immer muß ich Mutters Gesicht anschauen. Dort steht: Ich will mich nicht mehr vom Leben beugen lassen."

Walther blidte bose zu dem Alten hinüber.

"Wir wollen uns hinter den Ofenschirm segen. Ich mag

tein fremdes Gesicht vor mir sehen, wenn ich bei dir sein darf."

"Um meine Mutter tut es mir leid. Sie hat nichts mehr im Leben. Sie wird mich nicht verstehen können. So wird sie zerbrechen."

"Was wird sie nicht verftehen können?"

"Daß ich dich verlaffe."

"Maja, du machst mich rasend mit deinen Launen. —"

"Ich liebe dich nicht mehr."

"Wohl den Jüngling, den du im Traume sahft."

"Viele Junglinge gehen durch meine Traume."

"Ich glaube, er ift gang teilnahmelos. Man sollte ihn zu Bett bringen."

"Du weißt schon, wie bose er dann wird."

"Wie ein Beines Kind ist er, um das immer Menschen sein mussen."

"Ihr wist ja nichts von ihml"

"Maja, sag' du hast gespielt, dann ist alles wieder-gut. —"

Sie horen das starke Brausen des Meeres. Das Madchen spricht mit sinkender Stimme:

"Der herbst kam mit starken Wellen und überrannte das Alfer. Er umtanzt Großvater, wenn er zur Mittagszeit auf dem Felsen weilt. In einem schwarzlackierten Lederrollstuhl sitt er, wie der Juchs in der Falle, wie Meister Detz im gespaltenen Baum. Nicht einmal versuchen kann er, sich zu erheben. Tag für Tag blickt er, solange die Sonne über seiner Stirne steht, über das Meer. Länger möchte er dort sitzen. Die Dämmerung rollt noch prächtiger den Schaum."

"Dann ware sein Leben aus. Das ware ja auch das Befte — — für thn."

"Ja, er möchte, daß ein Abendfrost ihn mitnähme. Bald kommt der Winter; dann will er mit seinem grauen Bart unter Schnee und Sis liegen."

"Er hat nie fremde Voller unterworfen, wie du mir erzählteft, als wir Kinder waren."

"Seine Augen sind ausdrucksvoll schauende Kugeln geworden. Schaurig stehen sie im Totengesicht. Die Wölbung seiner Stirn wächst täglich kühner empor. — — Der Brief. Seine Worte Kingen auch mir im Blut. Ich muß fort von dir, Walther."

"Was gehen mich die Briefe exzentrischer Menschen an? — Maja, sei gut. Verzeih!"

Der Alte im großen Stuhl begann zu huften. Da erhob sie sich, und ging zu ihm hin.

"Ach, Großvater, du redeft? Was willft du mir sagen?
—— Großvater —— Swird uns —— Swird uns schwer halten, ihnen davonzulaufen. — O, Großvater seiftill. —— Sieh, Mutter kommt. —— Ich will sa alles tun. Sage nur nichts zu Mutter, Walther."

"Da waren keine Worte. Klara, es kann Fürchterliches geschehen." Die Enkelin kauerte wieder im Sessel vor der hinzutretenden Frau zusammen.

"Ja, die Flamme im Kamin duckt sich und halt den Atem an. — — Bitte, bitte, sei still Walther!"

\*

# Der alte Lionel

Als Sohn eines fabelhaften Millionars trieb er ein ruheloses Wanderleben von Erdteil zu Erdteil, von Wissenschaft
zu Wissenschaft. Ein unhöllischer Versucher nahte er sich auch
der bildenden Kunst, der er einige Werke von technischer Meisterschaft entlockte. Er wurde sedoch so sehr vergessen,
daß man kaum einen aufsinden möchte, in dem auch nur sein
Name noch nachklänge. Daß er, der als Angelsachse fühlte,
in Deutschland sich niederließ, würde seine Bekannten, wenn sie es ersahren hätten, gewundert haben. Doch die Freundschaften seiner bewegten Periode waren flüchtig, und seine Schritte, wie seltsam sie auch manchmal aussahen, loschen doch bald hinter ihm. So erfuhr man auch nichts von der Errichtung sener kleinen Fabrik, der kaum ein früheres kaufmännisches Interesse vorangegangen war; wenn man die Werkstatt, in der er geschickt alte Segenstände fälschte, eine Fabrik nennen darf. Ob damals sener seiner Vorsahren, der aus Deutschland nach England auswanderte, in des Urenkels hirn die Grabgewänder von sich tat. Doch dies ist eine zu abenteuerliche Annahme. — Sher konnte man glauben, daß irgendeine Schelmerei dabei im Spiele sei. Doch kam bei seinen Ledzeiten niemand darauf, und die Ausgrabungen, die er unternahm, wurden nie beargwohnt.

Den Knaben, den er adoptierte, überließ er seit dessen dreizehnten Jahre abwechselnd den Schulen verschiedener Länder. Auch die Universitätsjahre dirigierte er nach Städten, die seinem Wohnsitz fern lagen.

Später setzte er noch in seinen Garten, den er um prächtige Riesenbäume pflegte, zwei Waisenmädchen aus Adelshäusern. Die eine wurde schon ein paar Jahre unterrichtet, als er die andere, die wohl eben erft laufen konnte, ihr zur Gespielin gab.

Nun war auch nach langen Jahren sein Pflegesohn wiedergekehrt und hatte gegen seinen Willen eine Dozentenstelle in
der benachbarten Stadt angenommen. Denn es gab nach des
Alten Dafürhalten nur zweierlei: Jurift, und daraus folgernd
Diplomat zu werden, oder das Leben in edler Beschaulichkeit
zu verbringen.

Mehr Befriedigung hatte er an seinen Töchtern erleben sollen, die er zu tanzenden Blumen herangezüchtet hatte. Zwei dunkle Diener waren zur Pflege um ihre Füße und Zehen, zwei um ihre hande und Arme, einer um ihr haupt und eine Kammerfrau um ihr heimlichstes. Sie kannten die Gesange der Indierinnen bis zu den Litaneien des Mittelalters.

Sie wurden in Wissenschaften unterrichtet und in Religion. hierin hatte er sie einer alteren Lehrerin anvertraut, deren wissenschaftliche Kenntnisse selbst von den Mannern mit Achtung gewürdigt wurden, und deren Religiositat kaum hinter jener der alten Gottesmanner zurudftand. Die, mar lange Beit in den heimlichften Gaffen der Großftadte hinter den Schleppspuren der verlorenen Tochter gewandert, um sie aus den schwarzen Atlas- und rosa Seidennetzen des Feindes zu losen, war mehrmals von Messerstichen seiner hofjager bedroht und 30g erft mit untergrabener Gesundheit gurud in ihre Vaterftadt, in der ihr alle Krankenhäuser und Gefängnisse zur Seelsorge geoffnet wurden. Sie hatte auch die ersten Lehrjahre des Sohnes geleitet und in ihn die drudende Furcht vor dem ftrafenden Gott geträufelt, die als runde Kugel in seiner Seele schwebte, unfähig, sich mit anderen Substanzen zu einer erlösenden Verwandlung zu vereinen. Sie blieb, als sein Glaube langft in die Luft geronnen war. In diese Luft seiner Kindheit war er nun wieder gurudgelehrt.

Pieser Sohn, der Felix gerufen wurde, erwachte eines Sonntagsmorgens. — Ihm, der das mühevolle Adamsmal nicht von nasser Stirn wischen wollte, aus Furcht vor der brutenden Sinsamteit der Tragheit mit dem Gespenfterregen vor dem Fenster, waren die Sonntage noch immer Feiertage, ein Aufatmen von einer mäßig arbeitsamen Woche. die Stunden, die er gab, waren sparsam verteilt, und die Bucher, die er schrieb, nahmen langsam zu, abnlich dem Wachstum der Menschen, das man ja auch von Tag zu Tag kaum bemerken mag; zumal er allzuvieles, was ihm in der Nacht aufblitte, als Katengold erkannte, wenn es ihm bei Tage aus den Blättern als blindes Blei in die Augen dunkelte. — So wie so war er ein Mensch, der gerne die Arme verschränkte und die Sedanken ungern über die Schwelle der Traumschatten zu sich ließ, hinter der er sie gerne abnen mochte. Immerhin leuchtete das Grun der Wiesen und die Knospen, die um die Wipfel wie ein Morgenreif standen, in der Stille feierlicher vor seinen Blicken. — —

Als er heruntergeftiegen war, fand er Vater und die beiden Schwestern schon am Kaffeetisch sitzend. Er begrüßte sie und blidte geradeaus an ihnen vorbei.

Das ältere Mädchen trug schon ein Kleid, das die Schuhe verstedte; ihr dunkles haar leuchtete über gelber Seide. Die haut war von einem reinen Braun, durchsichtig wie das Sternenweiß der Schwester, deren Augen aus rotem heiligensschinhaar zum Vater aufgeschlagen, bereit waren, seinem spähenden Blick sobald als möglich zu entwischen.

Ein unzufriedener Regenstrich faltete über des Hausherrn Brauen. "Das muß unbedingt aufhören," tam bose von seinen schmalen Lippen. Felix lachte, denn er wußte den Grund des väterlichen Zornes. Sie war wieder in liliengerader Haltung hinter dem Stuhl stehen geblieben. Sie war selbst durch seinen Befehl, sich niederzulassen, nicht sofort aus ihrer Erstarrung gelöst worden. Er wußte, der Sinfall, etwa ein Page zu sein oder etwas ähnliches, zwang sie Tag für Tag zu solcher Stellung, denn seine Exzentrizität war der Psyche des Mādschens näher, als solche des Vaters.

"Du bekommft nachstens noch Schläge," sagte das ältere Mädchen zu Sitta, worauf Felix errotete und aufstand. Er setze sich gleich darauf wieder hin. —

Ein hoher Maori stellte noch eine Schüssel von heißem Geback auf den Tisch, und die Madchen hefteten ihre Augen auf das warme Duftende, dem greisen Blick ausweichend, mahrend der alte herr seine Aufmerksamkeit Felix zuwandte.

"Als Du gestern in der Stadt warft, las ich in Deinen Manustripten. War das indistret? Du schreibst ja seltsame Dinge. Ähnliches sagst Du wohl auch in Deinen Vorlesungen."

Er lachte zittrig vor sich bin.

"Ja, und daß die Studenten alles mit folder Rube an-

boren," erwiderte Felix. "Ich sehe aber wirklich, glaube ich, vieles tiefer, als bisher."

"Absurd! Vollftändig absurd! Alles um zu verblüffen. Du gefällft mir," damit vertiefte er sich in die Süßigkeiten, die er so liebte. —

Felix trank den Morgenkaffee, um das drückende Sefühl um die Schläfen zu lindern, das oft gegen den Nachmittag hin ohne Grund weicht. Er schaute zum Ofen hinüber, auf dessen Kacheln Tobias Fischzug und manche andere heilige. Seschichte in blauen Farben stand. —

Da 30g die Kleine ein Stück Bernstein aus der Tasche und legte es neben sich. Der Blick aus den grauen Borsten traf sie. Die schmale, vertrocknete hand griff aus und hob das Stück in die hohe. Das schwimmende Greisenauge lächelte, als es das Seheimnis wiedererkannte. — Es war ein Stück mit fließendem Wasser, darin ein silberner heiligenschein glänzte. "Das behalte ich. Ich werde Dir nachher etwas schenken," sagte er, als er sich von der Tasel erhob. Das war das Zeichen, und alle solgten seinem Beispiel.

Er fragte noch Felix, ob er mit ausreiten wolle. — Wenn aber der Greis ritt, ging es ohne Atemholen. Auf dem Pferde wuchs er zu seiner Jugendkraft zurud. Der Jüngere wollte seine Beschaulichkeit nicht schleifen lassen. Darum schützte er seinen Kopfschmerz vor. Er liebte wilde Ritte, wenn er davon träumte, oder nach einem Gelage. Solche Stimmung verlangte nach den ausgreisenden hufen des Galopps.

Die hagere Snomengestalt, dessen ausdrucksvolles Augenblau wie aus schmutigem Schnee schimmerte, blickte sie alle der Reihe nach an. Dann sahen sie die hinterseite des Schädels, der nur über dem Kragen eine haarsichel trug. Der Schädel saßüberdem Nacken wie eine Trinkschale. Wenn er die Augen schloß und wieder auftat, war es wie nach einem langen Juge. Felixergriff die Seidenmütze und setzte sie ihm behutsam auf. Er tat es mit der sansten Zärtlichkeit, die er Frauen und alten Leuten gegenüber hegte.

Als der Alte hinausgegangen, hörten sie ihn mit dem Maori schelten: "Der alte Lionel liebt das an-den-Türen-stehen nicht. Rasch sich gerührt. Die Zigaretten nehme ich Dir vorerst ab. Sonst wird Sharib nie mehr mit in die Stadt genommen."
—— Sitta kniete nieder, um den Schießbogen von neuem in die Schnur zu spannen. — Sie trug ihr kurzes grünes Kleid aus indischer Seite. Als sie schon hinauswollte, wurde sie durch die Kammersrau ausgehalten. hinter ihr stand der Neger mit den Essenzen. Gesicht und hände waren noch nicht mit dem Blumenpulver gerieben, das vor der Veränderung durch Licht und Sonne schützte. Sie ergab sich nur widerwillig der Frau, welche vom Kind des morgens überlistet worden war. Die Größere ging zögernd mit hinaus.

Man kann sehr intensiv Sedanken genießen, deren Wertlosigkeit man erkennen würde, wenn man sie niederschreiben wollte. Jedoch das Sedarme des Sehirns war deshalb nicht weniger erwärmt. In solchen der ein wenig abgestandenen Träumereien war Felix sehr oft.

Wieder sette er sich auf einen der Stühle, auf dem schon vor Jahrhunderten Menschen saßen. — Sine seltsame Kultur hatte damals in jener Stadt gewaltet, über jenes Stück Land hinaus, das den Meeresstrand fortsetzte, an dem heute noch die Säste seines Vaters die wunderbaren Dinge fanden. — Nicht jener von zarter Künstlerhand bemalte Ofen zeugte vor allem davon. Freilich waren andere aus dem Mittelalter stammende selten wie jener mit solch beseligenden Zeichnungen überworfen. Die Semälde aber und die Schränke; aus düsteren und lichten Meeren zogen jene Künstler ihre Pinsel. Diese Inbrunst schlug wieder in ein leises Lachen um; denn gefüllte Schalen, in die sich trotzdem noch das dunke Wasser gießt, strömen eine glänzende Silberröhre hinunter, und wer in einem Simer in einen tiesen Brunnen schwankt, wird eher eine angenehme Kühle im Segensatz zu der Sommerhitze droben ge-

nießen, als die flammende Nahe des Erdkerns. — Solche Sedanken erregten ein wenig fein Lachen, weil die Bilder, die sie ausdrücken sollten, für sich bestanden, und kaum etwas mit ihnen gemein hatten.

Sein Pflegevater hatte ja selbst die Trümmer sener Stadt aufgefunden. Noch immer wurden von ihm auf dem Strande die Ausgrabungen geleitet, denn ein großer Teil erstreckte sich weit auf das sest noch Feste. Alle Kenner waren erstaunt über diese Funde, deren Schtheit sie nach ernsthafter Prüfung nicht bezweiseln konnten. — Museen, Professoren und Künstler waren freigibig beschenkt worden und wurden es noch heute.

Felix mußte lächeln, wenn er daran dachte, wie er von seinem Water im Malen geschult wurde, und daß er in seinem neunten Jahre schon einen alten Kaspar fertig brachte, der sich von einem echten nur durch die Frische der Farben unterschied. Nach ein paar Tagen war er dann wie durch ein Wunder verblichen.

Jah fuhr er auf. Ein Schrei des Negers. — Dann nickte er vor sich hin. Sitta hatte wieder einen durch ihr kriegspfadmäßiges Schleichen erschrocken. Es war ja wohl aus den Indianerbüchern, die sie las, in sie hineingekrochen. — Er kannte so etwas.

Wie alt mögen wohl die Kinder sein, fragte er sich verwundert. Der Angabe des Vaters und den Büchern der Standesbeamten war nicht zu trauen. Wußte Felix selber, wieviel Jahre er zurückgelegt? Sine wichtige Frage. Nur aus ihrer Antwort maß er die Dauer des noch kommenden Lebens. — Dies war wieder eine seiner leeren Reflexionen. — Mochte Vater in die Achtzig oder die Hundert ragen. Wer mochte dies se lösen. Findet die Intelligenz noch immer verstrickende Schleier und Fallen wie ehemals? — Dieser kahle Schädel ist eine Fuchshöhle mit vielen Sängen. — Auf solchem von Schleichwegen untergrabenen Voden fühlte sich Felix ostmals; er liebte das Untertauchen in unmöglichen Seen, deren Gründe

ihm nachgaben, wie tief er auch sank. — Felix dachte auch, anpochend an seine Kindheit, daß eine frühe Schulung zur Kunst später ein Verständnis des Schaffens reist, und das ist viel in einer unschöfferischen Zeit. Er grübelte darüber nach, ob die Greisenstirnen der heutigen Menschheit sich noch von Quellen spatten mögen; doch wie mag das Erdreich zu ihnen gelangen durch die auseinanderzeschichteten Werke Jahrtausender. — Felix fand, daß der Wahlspruch des Alten: "Was man gelernt hat, kann man, und was man begriffen hat, ist langweilig," eine Wahrheit und eine Leere war, in der das Atmen schwer. — —

Aus diesen Räumen war aber viel mehr als dies aus seiner Kindheit lebendig. — Oft rissen hande sein haupt — nicht in die Wolken des himmels, aber in einen beweglichen Dunst, aus dem niedrige Barbarentempel hinter schwarzen, sturmgerollten Bäumen ragten. — Bacchantinnen waren dort; Greisinnen, Kinder und Jungfrauen rissen seine Sewande lose, daß sein gelüsteter Körper in den heißen Tänzen von da mitschwinge und miteinschlummere. Wenn er dann zwischen Birken, in diesen Räumen oder anderswo erwachte, grüßten seine Augen die Kühle der Erde, als ob sie ihr sahrhundertelang fern geblieben, und ihr keuscher Schmelz zum erstenmal auf sie wirke. Sin loses herz hat uns Sott in die Brust gesetzt, daß es sich an vielen Feuern wärmt.

Vor ihm schwebten auch noch in der Luft die raschen Madchen und Jünglinge, deren bleiche Gesichter, hande und Füße von Spinnweben besudelt waren, von ihrem Flug durch das Reich, in dem Beelzebub mit seinen unruhigen auf- und abfesselnden Scharen hauste. —

Beim Sewitter, in der Nacht im Bett liegend, murmelte er: Das Schlimmfte nach dem Tode ift die Angft. — Und wenn dann der Regen vertropfte, hörte er mitten im Dunkel die Vögel und Frosche aufsingen, ebenso wie er vom Grauen des himmels befreit, um gleich darauf wieder einzu-

schlummern. — Und die Wolken, die des Abends verblaßten, wenn er es wollte.

Der alte Lionel galt als Sonderling. Deshalb war er einst von den Bauern und Schiffern hier belacht worden. Aber nach und nach wurden seine Leutseligkeit mit seinem Gelde ihnen vertraut. Populärer wurde er noch, als er — wie er meinte aus Rechtsgefühl — einem Dorf gegen das andere Prozesse durchfechten half. Der heutigen Generation war er so gewohnt, wie der Mond, dessen zus und abnehmende Launen nicht mehr besprochen werden.

Sonnabends mar Volksfeft auf der Diele seines hauses.

Manchmal ergriff er einen Burschen und tanzte mit ihm. Besonders einen großen mit hellem haar, dem eine weißegebleichte Stirnlocke über dem Auge hing, zeichnete er aus. Er tanzte, um auf seine alten Tage nicht aus der Übung zu kommen. Die Mädchen mochten natürlich nicht mit solchem alten Geden. Er ließ es dabei, auch wenn sie widerssprachen.

Ein alter Schiffer ftand mit einer Okarina in der Mitte. Diese Abende, die den Alten an den Suden erinnerten, endeten im Freien. Die Fackeln wurden von den Leuten aus den Wandlochern gehoben. Die Vereine stimmten Sesange an, bis man ans Meer kam. Über den grell beleuchteten Wogen tonten dann die englisch-athiopischen Lieder der Schwarzen.

Auch der Maori-Diener tanzte einft mit. Es wurde ihm aber bald verboten. "Sein Profil macht die Mädels wild." Als er daraufhin maulte, blieb er ganz fort. "Seine Tränen rühren mich wenig. Ich werde doch die Unsittlichkeir hier nicht fördern," sagte der alte Lionel.

Sinmal fragte er den Sohn, ob er denn schon geliebt habe. Als Felix dies bejahte, schüttelte er den Kopf. Ob er schon einmal Nächte durchweint, weil ein geliebter Mensch auf Wegen ginge, auf denen er ihm nicht folgen könne. Er hatte dabei einen Ausdruck im Gesicht, als ob er weit zurücksanne.

Der Pastor führte einmal den Alten auf der Kanzel als Beispiel an, daß vor Gott nicht arm noch reich, nicht adlig noch gemein mehr gelte. — "Wir haben hier einen unter uns wohnen, gewiß in Schwachheit und Sünden, vielleicht sogar in Anglauben unter uns. Gott aber hat es ihm ins herz gestrahlt, daß wir alle Brüder sind. Auch droben werden die Reicheren an heiligkeit mit dem geringsten Bruder untergefaßt über die silberglänzenden Wolken wandeln." — —

Manche Nacht lang durchstreiste Lionel mit seinem Diener die Stadt. In einem Schaugebäude war der Anfang gemacht — in öffentlichen häusern wurden solche Sänge morgens gekrönt. — Der Maori war dann tagelang in tanzender Stimmung, summte Tingeltangellieder vor sich hin und rollte sich plöglich auf wie eine Schlange. Solche Strapazen waren für seinen Herrn sehr aufreibend. Er bekam Nervenweinkrämpfe. Sein Sesicht wurde so fahl und gefurcht, als hätten es Jahrhunderte gemeißelt.

Sie waren in des Alten Tierhause und streisten an den Sittern vorbei. Lionel hatte Felix untergesaßt. hinter ihnen schritt der Maori. Unter vielen der Bestien entstand eine Unruhe, wenn er nahte. Im Affenhause schwankte der große Orang-Altang auf den Dunklen zu, schlang beide Arme um ihn und zog ihn ause Lager, wo er ihm Brot und Bananen in die hand drückte. Felix war seit seiner Kindheit zum erstenmal wieder hier. Früher, erinnerte er sich mit seinem Water oft da gewesen zu sein und vieler fremder Gesichter. Die Mädchen, welche den Diener immer wieder umschmeichelten, mit ihnen in das Gebäude zu treten, welchen der Maori und der Affe eine wunderbare Spisode aus ihrem Märchenbuche war, wurden mit unglaubhaft Aingenden Drohungen vom Vater vertrieben.

Felix fror, wie er sab, wie einer die Schlangen mit Froschen

und Kaninchen fütterte. Der Alte murmelte: "Ja, Schlangen, Orientalen und Weiber! Natürlich mit einer wehrlosen Taube treibt ihr Mutwillen."

Sie traten hinaus, nicht ins Freie, sondern in einen Raum, wo über den Wandteppichen Pfeile, Lanzen und Schilde hingen. Sie kauerten auf den geflochtenen Matten nieder. Der alte Lionel hub zu dem Maori an zu reden. Er sprach deutsch, von dem jener nur ein paar Redensarten kannte.

"Weiser Bruder, denn die Weisheit alter Tage macht eure Stirnen auch ohne eigene Mühe zu einem wohlverwahrten Buch. In deinem Blut hausen die Begierden der unvernünftigen Schwarzen. Wenn deine Sandale die Haschischwolke betritt, legen sich Huris in deine Arme. Ihre Bewegungen sind wie die der Amphibien. Dom Wasser sind sie glatt, nicht wie die der Männer, deren Anmut das Sehirn erwärmt."

Bei dieser Rede siel sein Kopf auf die Brust. Als er in Schlummer sank, glitt die Hand des Maori blitzschnell über Felixens Arm. Der fuhr zusammen. Da kauerte der Fremde wieder unbeweglich auf seiner Matte. — Der Alte tat die Augen langsam auf. Er lächelte zu Felix hinüber.

"Trübe ift die Rede unserer Lippen, wenn sie die Stürme unserer wolkigen Berzen redet."

Der Maori begann sich zu wiegen und zu summen. — Nach einer Weile erhob sich der Alte. — —

Ein paar Zimmer des Hauses bewohnte die alte Lehrerin. Sie wurde dort gang für sich allein bedient. Ein Wagen fuhr sie täglich zur Stadt, zu allen Orten ihrer seelsorgerischen Tätigkeit. — —

Felix saß wieder bei ihr, die seine Kindheit mit Gebeten gefüllt hatte. — Die Türe des Zimmers, dessen Schmuck ein segnender Christus und Bibelsprüche an den Wänden waren, stand zum Balkon hin offen. Die Blumen dort waren so sauber gepflegt, wie sie in ihrem grauen Kleid und weiß ge-

scheitelten Haar. — "Betet ohne Unterlaß," stand über der Ture, ein Spruch, der einft über Felixens Bett hing, als sie sich noch über dasselbe beugte, eine milde Mahnung vor seinem Cinschlafen. — Sie saß auf dem Sofa und legte den ftets sich wiederholenden Vorwurf auf seine Schultern, daß er nie im Sottesdienst ware. Sie erzählte von ihren Verwandten. Ihrer ältesten Nichte schwachsinniges Kind ift vor einer Woche gestorben. Wenn es schlief, sah man oft unter der Gardine ein rotes Lampchen, das lose Seelchen, das von dem bloden Körper fort wollte. — Einft als sie noch den Feind im eigenen Lande bedrangte. Sie weilte in der Erinnerung in jener Zeit. - "Jest braucht unser Berrgott jungere Krafte bierfur." -Damals hörte sie die Damonen, wie sie unter ihrem Bett berporkrochen. Aus Sprigen schossen sie Feuer. In roten Dampfen umlagerte es sie, auf denen lafterliche Inschriften ftanden. — Die besessenen Mädchen, die der Teufel auszog und bis zur Dede ichnellte.

Sie gingen auf den Balkon. Dort setzten sie sich. Sin neues Teftament 30g sie aus der Tasche und las daraus vor. Sanft 30g sie ihm den hut vom Kopf vor der Segenwart Sottes. —

Solche Besuche erfüllten ihn mit Schwermut. Geweiht sind die Herzen, die wir in der Kindheit verehrt. — Gewiß, es waren die großen Augendämonen: Löwen und Tiger, mit denen sie einst kämpste; doch sie erkannte auch die niederen schnuppernden an, die bei den Sünden zugegen sind, von denen die Wärterinnen reden. And dann war es eine seiner schlimmen Erinnerungen, als sie neben dem Knaben saß und erbarmungslos den Griffel spizte. — Über seinem Haupt hauft der Pfau, der sich in allen Wassern spiegelnde, obwohl ihm auch die Hyanen nicht fremd sind. — —

Felix wanderte durch die Straßen der Stadt. Es überfiel ihn ein Bangen nach dem Platze, wo einft in seiner Kindheit die Megbuden standen.

Se gibt Orte, die wir fast vergessen haben, in denen ein vergangenes Dasein von uns liegt. hie und da erhebt sich ein Sehnen dahin, wie es wohl die Toten zwischen den Gräbern und einst lieben Räumen überfällt; — diese Stadt war kein hingestreckter Goliath, aber sie war groß genug. Sine geraume Zeit pilgerte er. Altes Leben wucherte dann brennend um ihn.

Angelockt durch das Campenlicht, blieb er vor einem niedrigen Fenfter fteben. — Gin Beines Madchen faß im hemd und Leibchen über ihren Schularbeiten. Ihm gegenüber die Großmutter flickte an dem Kleidchen. Er ging weiter. Vor seinen Augen wuchs eine Szene. Die beiden sagen noch soeben beim Abendbrot: Kartoffelluchen und Kaffee. Mutter und Vater waren aus. Die Alte, nachdem sie abgedeckt, ging zum Schrant, und schenkte sich einen Schnaps ein. "Das ist nur für Erwachsene," sagte sie zu dem Kinde. — Sie loschte aus Sparfamteit die Campe, fette sich auf einen Schemel und nickte. Das Kind hockte auf der Jugbant. Der Kaffee begann in seinem Kopfe zu spucken. In langem Bogen spie es zu den schwarzen Fliegenstoden am Fenfter bin. Die Alte Schlug die Augen auf: "Kinder, die spuden, sind hollenkinder." Sie nicte gleich wieder ein. - "Höllenkinder," murmelte die Kleine. "Kinderhölle," fuhr sie fort. Sie sieht winzige Teufelchen mit grun, rot und blau flammenden Flügeln. — Elechen, Mariechen und Louischen sind von ihnen an einem Fuß um die Schuhchen gepackt. Während des Fluges erhalten sie Schläge. Über einem schwarzen Fleck in der heide halten sie ftill. Einer nach dem anderen taucht im schwarzen Loch unter. - Das Madchen fürchtet sich sehr. Laut fangt es an gu sprechen: "Vor der Beinen Prinzessin ftand eine winzige rote Geftalt." "Laß mich in Ruh," herrschte sie ihn an. "Bei uns gibt's teine Ruh, das wirft du schon gleich merten." Er rig ihr die silbernen Kleider vom Leibe. Ihre Krone kollerte unter

den Thron. Dann pacte er sie bei ihren goldenen haaren und flog mit ihr zum Fenfter hinaus." —

Der Kleinen Lippen preßten sich zusammen. "Ich bin furchtbar unartig. Hol mich doch!" rief sie dann laut. Sie kniete auf dem Boden. Ein gotteslästerlicher Gedanke regte sich in ihr, eine fürchterliche Disson will Raum haben. Sie kletterte auf den Stuhl und zündete die Lampe wieder an. — Auf den Tisch sich stügend malt sie auf ein Stück Papier. — "Großmama in der Hölle," schreibt sie darunter. Dann springt sie hinab und läuft schreiend zur alten Frau, sich in ihren Schoß klammernd. "Jesses Maria, Satan, pack dich!" suhr dieselbe erschrocken

auf. "Halt mich fest! Halt mich fest!" jammerte das Kind. — In diesen Tagen besuchte er auch den freisinnigen Geistlichen, der ihn konsirmiert hatte, und dem das Amt längst genommen war. — S gibt Säle, vor denen sast immer die Schlagläden stehen, die das Fest kaum bei Festtagen erblicken. Aber wenn durch die Risen des Holzes die Sonne auf die Kristallschalen fällt, tanzen auf dem Teppich die roten, grünen und blauen Kreise. — Nun wußte er es längst, daß jener auch damals kein heller Saal gewesen. Nur sprachen aus ihm große Häupter alter Tage. — "Ja, ich habe Schreckliches durchgemacht," nickte der Pastor. "Sie wissen, wie ich mit Leib und Seele Seelsorger war. Wenn ich nicht durch die Stunden, die ich gebe, Beruhigung fände..." "Gott sei Dank" entsuhr es Felix. — "Dank" und Stank. — Schweigen Sie. Da hätten wir wieder einmal himmel und Hölle bessammen."

#### II.

Felixens Mutter ftarb bei seiner Seburt. Der alte Lionel wußte von der höllischen Nacht mit ihren Sefahren, in der der Knabe den weißen Kelch angstvoll zerftieß, der ihn getragen. Adoptierte er ihn, weil er annahm, daß sie nicht ohne Schatten auf seine fernere Fahrt sei. — Fürerst befolgte er dann den Rat des Arztes, ließ, seine Nerven zu stärken,

ihn täglich in den Cleinen Tannenwald fahren; denn, wenn er auch seltsam werden sollte, einer Sehirnschwäche war sa natürlich vorzubeugen. Nachher fand der Alte, ob er sich des Sohnes Lebensgang auch anders vorgestellt, ließe sich doch manchmal ein Wort mit ihm reden. — —

Wenn man aus dem Park des alten Lionel heraustrat, dann konnte man weit ins Haidekraut gehen und in ihm vor den fahlen Dünen fast versinken; oder man wanderte in das Innere des Landes, durch Walder, die von der Weite zurückgeworfenen Blide fanft umhüllend. Dort gelangten Felix und der alte Lionel an einen See. Da es Frühling war, streckte das Schilf erft die Spiten aus der Flache. Geholze ragten aus dem Wasser und spiegelten ihr erft glimmendes Aftwerk. — Der Alte war scharf aufhorchend ausgeschritten, blieb manchmal ftehen, um einem Vogel zu lauschen, lobte die guten Sanger und wurde durch die vielen Stumper des Gezweiges miß. geftimmt. - Felix fab ibn über das fcmale Brett fcmanten, das als Brude über die Flache ftand. Er kniete dort nieder, und sein scharfer Blick stieg durch ein Glas hinunter in das gallertdurchsichtige Wasser, wo er die Namen und Gewohnbeiten der verschlammteften Tiere erkannte.

Felix liebte die Natur wie der Nomade, den der Horizont mit Schauern segnet, der Alte wie ein Priester, dem der Kult auch ein Lächeln erlaubt. — Er erzählte Felix, daß er den Kindern einen falschen Treffpunkt angegeben. "Sie kommen zu sehr auseinander, wenn sie immer mit dir herumlausen. Ich habe sie einen weiten Weg geschickt. Sie sollen etwas unter sich sein." — Felix behagte das diesmal; hie und da hatte er Zeiten, in denen er sich sehr zu dem Alten hingezogen fühlte. — Der stand auf und kam zurück. Sin Lächeln stand hinter der Maske seines Gesichtes. "Ja, zur Natur zurück," sagte er. "Die Menschen senes Zeitalters ahnten wohl wenig von den Lastern der Preziosen in der Tiese."

Sie setten sich auf einen Abhang nieder.

"S ift schade um dich, daß du nicht Diplomat geworden bift," murmelte der Alte nachdenklich. "Mit meinen Verbindungen und deinen Anlagen."

"Meinen Anlagen?"

"Ja, du warft doch von Kind an ein hund; der Liebling der frommen Lehrerin, und auch der freigeistige Paftor sagte, du gabest die schlauesten Antworten. Stwas Verschlageneres unter treuerem Antlit habe ich selten gesehen."

Felix blickte verwundert lächelnd vor sich hin. Der Alte fuhr fort: "Mädchen sind Pflanzen, wenn auch oft giftige und Flessch fressende. Sie müssen im Grunde, am besten in der Religion, wurzeln. Männer sollen alle Standorte kennen lernen, von denen man auffliegen kann. — Als Diplomat hättest du ein paar Jahr, mächtig sein können. — Es ist da ähnlich wie in der Kunst. Erst wird man als aufgehendes Genie entdeckt, dann als Modepoet ausgelacht. Deshalb muß man natürlich früh genug verschwinden, um nicht, oder doch wieder vergessen zu werden. Du hast was im Leben versäumt."

"Deine verrückten geschichtsphilosophischen Werke", hub er wieder an, "hätteft du immerhin später noch schreiben können. Wie heißt es noch: — will man jedoch Strafe, als Schwert über des guten und schlechten Willens fähigen Menschen — so ift das ihr Ideal, daß nur Individuen richten, die seine Schärfe — na wie geht es weiter?"

"Ach laß, jest mag ich nicht an meine Bucher denken."

"Seine Schärfe am Leibe erfahren haben, weil nur sie das Maß des Erleidens in sich tragen. So ift das Christentum, in dem Gott selbst der Qual das Haupt darreicht, und das Kloster, wo der strafende Abt selbst sich dem Dissiplinargericht..."

"Jett hor aber auf, verdirb mir nicht den schonen Nachmittag."

Der Alte lachte.

"Ich habe meine Freude an dir, mein Sohn." Felix hatte sie an der Baumspiegelung im Wasser.

Auf dem Rudweg stritten sie sich um einen Mord, dessen von ihnen beargwohnter Tater nicht überführt werden konnte. Felix behauptete, jener leugne die Tat, weil er sie vor Grauen vergessen habe. Der Alte hatte ein Auges Gespinst perfertigt und sagte, der Verbrecher habe dasselbe bereitet. Er wurde ärgerlich. "Aberall mengft du deine Vergeslichkeit hinein."

Felix lachte. Der Alte auch. "Ich glaube, es gibt zwei Rassen," sagte er. "Sine, die solche Wahrscheinlichkeiten für alltäglich, die andere, die sie für Wahnsinn hält."

"Wir sollten gar nicht mit anderen verkehren. Jedes ihrer Worte reizt uns zur Wut."

"Nein, durchaus nicht. Zum Lachen," erwiderte der Alte. — Felix sah seinen Stiefvater oft um Jahrzehnte gealtert. Mühsam schleppte er sich dann einher. Die Augen blieben zugedeckt. Kein Zuruf konnte ihr Grab sprengen. Auch die Lippen spalteten sich zu keiner Antwort.

Sines Morgens saß er dann wieder am Kaffeetisch, und war wie früher. — Während seiner toten Tage schlichen die Mädchen scheu an ihm vorbei, taten aber, was sie wollten. Die ersten Tage seiner Wiederbeseelung zeichneten sie sich durch scheue Zuvorkommenheit aus. Die heitere Ironie, mit der er dann zu ihnen sprach, bewies, daß er sie auch in den vorangegangenen Tagen beobachtet hatte. —

Eines Tages jagte der Alte zu Felix: "Wenn ich sterben ollte, so ist es Altersschwäche. Ich möchte ohne vorherige Untersuchung begraben werden. Du wirst es schon fertig bringen." Felix blickte ihn an. Er schüttelte den Kopf. "Nein, Unsinn, selbst vergiste ich mich nicht. Aber ich will, daß weder Maori noch eines der Mädchen beschuldigt werden."

"Cins der Madchen?"

"Ja, natürlich sehe ich mich vor."

Nach ein paar Tagen hielt Felix diese Rede für das Lallen eines für einen Augenblick gestörten Gehirns. Dann war es ihm freilich wieder, als dürfe er an des Alten Stelle solche Stimmung sich auch zutrauen. —

Sines Nachmittags hatte er sich wegen seines Kopfdrucks zu Bett gelegt. Der elektrische Schlag, der sein Sinschlummern einleitete, war schon überstanden, da wurde er durch das Rusen der Mädchen unter seinem Fenster geweckt. — Der Kopfschmerz war wie ein Rauch an die Decke gestiegen, so daß er sich aufrecht hinseyen konnte um zu lauschen. — Da bedauerte er, daß die ältere schon ein langes Kleid trug. Die Beiden dachte er sich immer als Kinder. Seine Zärtlichkeit umhüllte sowohl ihre Jugend wie ihre Weiblichkeit. Ja, über alles warf er religiose Schleier, seit seiner Jugend her, doch es krochen darin auch Mißgestalten, die er erkannte und nur ungern nennen mochte.

Troydem er die Madchen liebte, lief er meift abseits von ihnen.

Ploglich horte er eine Mannerstimme zwischen den ihren. Er horchte auf. Es war ein Dozent der Kunftgeschichte, der oft Vater besuchte. Da erhob er sich eisersüchtig und zog sich an, um herunterzusteigen. —

Abends. Zartgeballte Wolken. — Sitta und Monika schwammen in Anzügen, die Krokodilekörpern nachgebildet waren, durch den Teich, der vor dem Hause liegt. Sie verfolgten das Boot, in dem Felix saß, welcher sie mit dem Ruder sortscheuchte. Sie bespien ihn mit Wasser, als seien sie eine Kreuzung von winzigen Aligatoren und Walkischen. — Der Alte stand am Ufer und rief Felix zu, er solle doch kommen und die Mädchen in Ruh lassen. — — Sternverwirrende Blütenbäume über abendlichem Mondberge schwankend. —

Wie Loden im Winde wehten die Glieder der Madchen hinauf und hinab vor den Befehlen der farbigen Tangerinnen.

Das war nachmittags. Den Vormittag wuchs ihr Geist unter der Obhut der alten Lehrerin. — Vater überwachte ihre wissenschaftlichen Kenntnisse und schalt, wenn eine ihrer Körperbewegungen seiner Prüfung nicht Stand hielt. Felix war noch nicht so lange zu Hause, um ohne Erstaunen dies anzusehen. Doch war er wohl so voll Absonderlichkeiten, daß solche anderer nicht seine Stirne runzelten.

Nur einmal geriet er in Verwunderung, als er hörte, daß Monika, die sich eben vor seinen Augen aus dem Kelche der Kindheit entfaltete, schon einundzwanzig Jahre alt sei. Doch war dies gleich ausgelöscht vor ihrer Stimme. — — Sinstemals fragte Monika ihn, warum Gott eigentlich die Erpel erschaffen habe. Die Enten seien doch zum Sierlegen da. Das wisse sie.

Da 30g Felix sie auf seinen Schoß und sagte, sie solle nicht solch naseweise Fragen stellen. —

Sie mit ihrer goldenen haut unter dem finfteren haar, daraus die großen Augen leuchteten, wünschte er in die Einsamkeit eines eigenen hauses zu versetzen. Er sah sich oft das Sebäude auf dem Berghang an, das setzt verlassen war, in dem Vater, als er hierher zog, zuerst gewohnt hatte. — — Der wurde sehr zornig, als er von dem Plane hörte. — Da beschloß Felix, es ohne seinen Willen zu tun, bei gelegener Zeit, denn er hatte keine große Eile damit.

Felix, Sitta und Monika saßen zusammen und blickten zu dem Engel hin, der auf den goldgrundierten Schrank gemalt war. Der flog immerfort. Sitta sagte, sie führen im Sisenbahnwagen nebenber. Das Sofa und davor der Tisch, an dem sie saßen.

Ein andermal waren Felix und Monika allein. Sie saß auf seinem Schoß und zeigte ihm ihr Erinnerungsbuch. Da hinein war ein Splitter eines Leiterwagens gellebt. Ein Affe und ein Pfau aus einem Tapetenmuster herausgeschnitten. Sie stammten aus einem Schlosse, dahin sie Vater einst begleiten durfte.

Und noch vieles andere. Da war ein Stück von einem Senfpflafter, ein Andenken an eine leichte Erkrankung. — Felix durchblätterte das Buch unter ihrer Anleitung. Er zeigte großes Interesse. — Sie wies aus dem Fenster: "Sieh, diese Zeder vom Libanon."

"Wen liebt ihr mehr, mich oder herrn Donalt?"

Cs war der Dozent der Kunftgeschichte, den er nannte.

"Ihr seid doch nicht die einzigen Herren. Sitta schwärmt für ihn. Ich aber sinde seinen Vollbart unanständig. Du nicht auch?"

"Natűrlich, sonst trüge ich doch auch einen," lachte Felix. — —

Sitta führte Felix zu einem Baum, an den ein Rad lehnte. Er mußte sich hinaufsegen, und sie stellte sich hinter ihn, die kleinen handchen auf seine Schultern stügend. So fuhr er sie über viele Wege.

"3ch habe wieder die Irrlichter auf dem Tisch tanzen gesehen."

Er lachte. Es war Daters Cognat, den sie in einen Teller goß und anzundete. Nachher wetterte der darüber bei dem Maori.

"Fahre mich heute Abend zum Moor. Ich will sie für morgen Nacht wieder zum Fest laden."

"Die Puppe, die du mir schenktest, zerbrach mir gestern Monika," log sie ihn an. Er hatte sie eben noch gesehen. "Ich habe sie unter dem Rosenbeet begraben." Er fühlte ihre feinen Glieder als eine linde Zärtlichkeit.

Wo zwischen zwei Baumen eine Schaukel hing, stiegen sie ab. Er hob sie hinauf. Sie flog hoch ins Gezweig, als er sie stieß. — Da sie nur noch wie ein Birkenblatt über einer Welle schwankte, sollte er ein Marchen erzählen.

"Als Ritter Kuno den Abend kommen sah, ftieß er den Speer in die Erde."

"Und die Erde blutete!" murmelte das Kind.

Sie stiegen wieder auf. Er suhr sie auf seinem Schiff. Sie landeten am Kuhstall. — Dort durch das Tor hielt er wieder seinen Sinzug. In jenem warmriechenden Tempel hatte er sich einst, als er noch Knabe war, zum Könige der Fliegen geströnt. Er hatte sie zum heilande bekehrt, denn auch die schwarzen Scharen sind unruhig nach dem heil. Dann hielt er sein Lager mit ihnen auf der Latrine nebenan, um von dort herauszubrechen zur Schlacht. — Durch die halbossene Tür blickte er nun in den himmel, darunter die Wipfel schwankten. — Als er so vergraben in totes Leben stand, wurde Sitta unmutig und schlich von dannen. — Auf dem Rade holte er sie wieder ein. Sie weigerte sich aufzusteigen. Er solle nur zu Monika gehen.

Eines Nachmittags fand er Sitta am See. Das Schilf war schon größer geworden. Die Knospen hatten sich zu kleinen Frühlingsblättern beflügelt.

Eine Frau, die mit dem Stecken eine Ziege vor sich her trieb und ein Kind an der hand hielt, war ihm begegnet. — Sanz so hatte er sie gesehen, als er noch Junge war, deuchte es ihm. Nur noch verrunzelter sah die Hexe damals wohl aus. — Welch eine schwüle Traumerinnerung war es, die ihm aus der Kindheit da entgegenschlug.

Sitta ergab sich darein, Felix getroffen zu haben, ob sie ihm auch noch schmollte. — War sie eben doch noch von ihm gestört worden. Er hatte sie gepackt und fortgerissen, als sie mit der Hand einem Sitter entlang strich. Sie hatte deshalb einige Stäbe ausgelassen; das war, er wußte es, eine bose Vorbedeutung für sie. — Sie bespritzte ihn mit dem Wasser aus einer Lache, die neben dem See lag, worauf er sie auf den Voden legte und mit jungen Ruten am Halse kipelte. Dann trug er sie ins Voot.

Sie saßen sich gegenüber.

"Die Wellen sehen nach einem Gewitter aus," sagte er. "hier unter den Baumen," erwiderte sie angftlich.

Früher legte sie sich, sobald es donnerte, zu Bett, bis Vater es bemerkte. — Dann mußte sie, wenn ein Wetter heraufzog, in sein Zimmer kommen. Unter seinen Blicken wagte sie nicht, mit dem Gesicht zu zuden. —

Felix blicke auf ihre Füße, die wie absichtlich zu beiden Seiten der Bretter im Wasser standen. Das feine Leder. — Sie sprachen ernsthaft darüber, ob auch hier die Oögel sich nicht manchmal mit den Wassertieren befreunden, vielleicht mit den Kröten und Salamandern, ähnlich wie im Orient mit den Krokodilen. ——

Sie gingen durch ein Dorf. Sin Maler ftand da mit seiner Staffelei. Felix sagte ihr, daß sie soeben gedacht habe, daß das Haus dort verschwinden werde, sobald es auf der Leinwand sei. — Er selber hatte nachts die Mühle brennen gessehn, die den Tag vorher gemalt wurde.

Als sie sich bei dem Hohlweg lagerten, nahm sie ein großes Stück Rasen und zerbröckelte es über seinem Kopf. So war ein Stück mit Ameisen, die ihn bissen, während die Schollen die Haut entlangrollten. Er schüttelte sich. "Das haft du für die Schläge, die ich eben bekam."

"Ja, weil du mich mit schmutigem Waffer bespritteft," erwiderte er witend lachend, indem er sie beim handgelenk nahm.

### III.

In einem dämmernden Raum des Hauses. Ein Streisen himmel und ein leuchtendes Braun auf altem Gemälde. Ein in die Flut tauchender Leib. Werblichenes Schwanengesieder. — Warum sollte es gerade Zeus sein? In der Vision der Farben mochte alles geschehen. — — Eine neue, noch unschuldigere Legende dämmerte vor Felix auf. Das Gesieder und der Leib; eine wundervolle Vermählung in der blauen Nacht. —

Und manchmal, wenn Felix vor seinen unfertigen Buchern saß, redete er sich ein, er habe wohl zum Blüben die Kraft,

wenn auch nicht zum Zeugen die Energie. Seine Werke blieben deshalb Blocke, auf denen der Meißel das Leben erst ansetzte.

Nach diesem von Traumen tragen Dasein hatte er sich einft, in eine vergangene Existenz geboren, wohl gesehnt. Sin Schauder umwehte seine Dauer.

Sittas haut war wie getonter Alabafter. Monikas haut Gold, an den umschatteten Mosaik eines Tempels lehnend. Morgens sich emporrichtend, erschien sie vor dem einsamen Priester: Die Verwandlung einer Blume in eine Sottin. Alles das hatte er mit ihnen erlebt. Sinft. — —

Er unterrichtete sie manchmal. Besonders war Monika das Griechische geläusig. Sie hatte an der Alten eine vorzügliche Lehrerin gehabt. Zum Scherz legte er eine Gerte neben sich. Monikas Stimme verkindischte sich gerne. Er fragte mit gesichlossenn Augen.

Wenn die Madden Wasser trinken wollten, rollte er den Simer in den Brunnen und hob ihn wieder für sie hinauf. Er sann darüber, womit er ihnen Freude machen konnte. Oft durchwanderte er darum die Stadt. Es hielt ihm schwer, eine Überraschung zu sinden, die ihrer würdig ware.

Felix haschte nach Monika und 30g sie zu sich heran.

"Du Tintenfisch," sagte sie, indem sie sich loszuschmiegen suchte. "Tintenfisch, Kleines?"

"Ja, das sind ja die Tiere, die die armen Beinen Geschöpfe aussaugen" — —

Der alte Lionel gab ein Feft. — Gelehrte und Künftler aus vielen Städten erschienen dazu. Auch berühmte Photographen waren geladen. "Sie gehören zur Rasse; große Schöpfer gibt es ja heute nicht, die wenigen, die es vielleicht waren, sind auch schon geglättet. Sie haben nur noch den Strahlenkranz."

Zuerft wurden die neuen Ausgrabungen besichtigt. Man feierte auch die Mädchen, was Felix verftimmte. Er sah die Schadenfreude im Auge des alten Trugkunftlers, der ihn gerne von ihnen absonderte.

Als das Feft begann, mußte Gitta gu Bett.

Feuer loderten. Sie 30gen die Hügel entlang bis 3um Meere hin. Sie blinkten von den Reisighaufen und den Fackeln. Die emporgestiegenen Städte, Burgen und Zelte. Kostbare Teppiche und darauf gleitende Sewande.

Der himmel und das Meer, ein blaues Gottesgewand, das der Zorn rot siedete. Zu seinem Saume paarten sich Feuer und Schatten.

Der einstige Seistliche war auch erschienen. Er war es, der Monika nur die Monade nannte.

Felix rann zwischen dem Sput. Er vergaß sich darin, so daß er kaum noch wußte, daß er das schwarze holzbild vom Marktplatz war. Er sah auch Vater, welchem der Maori in wehendem weißen Mantel und Burnus folgte. Jener trug ein graues Gewand mit mystischen Zeichen bedeckt. Auf seinem kahlen Kopf saß ein spiter Papierhut mit Teufeln, die aus gelben Flammen die Arme hoben.

Monika ging, wie es ihrer goldenen haut und den großen Augen ziemte. — Sin braunes Sammtgewand, wie verblichen. Um die Schultern rann ein verblaßter Goldstoff. Sine mattscheinende Halskette. Umschlossen von einer Spange lag die Flechte über ihrer Stirne. — Sie hing am Arme Felixens. — Als sie den Geistlichen streifte, schüttelte sie sich.

"Diefer unreinliche Mensch!"

Sie meinte die ganze Schar.

"Ich wollte, sie waren alle weg," meinte sie zu Felix.

Der lachte, denn er erkannte eine der Nymphen an ihren behäbigen Bewegungen. Es war die Frau eines Professors aus der Stadt, die von ihrer Schuppenhaut nicht verborgen wurde. Sie war es, die verbreitete, Felix wolle Monika heistaten, damit das Geld beisammen bleibe. Sie leitete alles von Berstandesursachen ab; sie sagte, es kame daher, weil ihr Water Mathematiker gewesen ware.

Monika drangte sich an Felix und flusterte. Er lächelte nachdenklich.

Ja, die Süte, die sein Wesen ausstrahlt. — Er selbst horchte oft auf den sorgsamen Ton seiner Stimme. Der aus ihm zurud-hallende Klang von Bürgern, die immer liebevolle Shemanner sein mußten.

Da machte sich Monika von ihm los. Vor ihr ging einer als Negativ vermummt, im weißen Frackanzug. Er trug einen weißen Zylinder, einen weißumrandeten Kneifer und ein schwarzes hemd.

Mit einem Freudenaufruf eilte sie ihm nach. Die mittelalterlichen Kostume waren ihr zu vertraut, um sie noch zu locken. Felix ging allein weiter. Der Maori gestikulierte laut sprechend und rollte die Augen.

Der alte Lionel ergriff des Sohnes Arm. Er hatte sich eben von einer Gruppe getrennt. Zu ihnen kam der Geiftliche.

Lionel sagte: "Dies ift das letzte der Fefte. Ich will hier, in der Nacht, auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Du wirft schon sehen, wie Du es ohne Störung ausführst." Er ließ seinen Arm wieder los.

Dann war Felix mit dem Gestlichen allein. Um sie stiegen Schwerter, Kruzisixe und Götter — seltsame Flügelwesen aus zusammengestürzten Mauern. Sie tranken Champagner. Der Pastor nahm zuerst das Käppi und dann die Perücke ab. "Fester sitzt der Glaube auch nicht mehr auf dem haupte der heutigen Christenheit," murmelte er vor sich hin. "Warum haben Sie die Monade von sich gelassen. Gegen Versuchung ist keine Eva geseit."

Felix war wieder einsam. Sine Vision; Monika sang ein Lied, nicht in seine Ohren — in seine giere Seele.

"Sei mein Sebieter Du, dem nur die Augen leben. —
In Deiner Stirne Dunkel liegen Wünsche mit verhaltenem Odem.
Ich weiß nicht, was sie wollen;
Aber wenn Deine Hände ihrem Willen folgen,
Werde ich eine Skavin unter ihren Donnern liegen.
O, es ist eine Lüge, daß nur Deine Augen leben!"

Er wurde von einer Kallablume umfaßt. 3hr Kopf schaute, ein niedlicher Staubfaden aus dem Kelche heraus. Sanft löfte er sich und ließ sie stehen. Dann kehrte er zu ihr zurud. Sie gingen eine Weile zusammen.

"Früher waren Sie liebenswürdiger zu mir."

"Ich war in Gedanken. Verzeih!"

"Wir haben doch aufgehört "Du" zu. sagen."

Sie ließ ihn los. Felix sah Vater und den Maori zwischen alten Gesichtern. — — Zwischen Gögenbildern, die Feuer durch die Nase über den himmel schossen, Feuer, die in der höhe zu Monden und Schlangen zerplatten, zwischen webenden Zelten unter Sternen.

Der Paftor kam mit Monika. "Hier bringe ich die Monade zurud." — Die Keusche des Morgens und die Verderbte des Abends — traumte Felix.

Der Geistliche sagte: "Ich habe Sie immer noch im Verdacht, mein Sohn, daß Sie wieder fromm werden."

Die Kallablume stand wieder neben ihnen. Sie kicherte.

"Dann ließe ich mich von Ihnen scheiden. Ich meine mich nicht personlich."

"Bravo! Bravo!" rief der Paftor.

Es wurde hell. Dann kam der Sonnenball über das Meer. Felix neigte sich ihm, seiner Vision: einem Weltkörper mit der Maske eines Weibes. —

<sup>——</sup> Am Nachmittage fühlte er ein Mißbehagen, als habe er den Ruf von verehrten Frauen preisgegeben. — Ihm dämmerte ein Gespräch, das er mit dem Pastor führte, auf. Geredet hatte er, daß er Frauen, die sich der Liebe versagten, in den Nächten umarme, daß sie ihm schal würden, als ob er in jahrelangem hestigen Zuge ihre Schönheit geleert, daß er sie alle genossen, ob sie sich ihm auch verachtend entzogen. — Hatte er auch nicht ihre Namen auf der Zunge besudelt — ihm war es, als könnte er nie wieder froh werden. — —

In seiner Stube saß er wieder. Sein Körper, der nach dem Rausch eine verrunzelte Kröte gewesen war, der vor dem Winde und jedem Geräusch zusammenbrodelte und die Höllenvision aus seiner Kindheit wie Blasen an seine Oberstäche
trieb; "Dort wird Heulen und Jähneklappen sein" glättete
sich wieder. Er haßte die Leiden des Körpers, weil sie vergessene Qualen der Seele in sich tragen. — — Es hatte
geregnet. Nun wehte der Rauch des Schornsteins und die
Wipfel der Bäume wieder ungehindert durch die Kare Luft.

— Herein trat Vater. Er war wieder gealtert. Felix führte
ihn zum Sessel. Krastlos sank er hinein. Seine Zunge schwankte
im Munde. Felix beugte sich zu ihm nieder.

"Du darfft nicht Monika heiraten. Veränderte Lebensverhältnisse ertrage ich nicht mehr in meinem Alter."

Felix druckte ihm die Hand. Da belebte sich der Alte wieder. — Den folgenden Tag war es wieder wie sonst. —

Felix fragte sich, weshalb er die Föhren so liebe und alles, was Nadelduft ergiefit.

Er trug Monita auf feinem Arm.

"Bitte laß mich herunter. Ich halte es nicht mehr aus." Er setzte ihre Füße auf den Sartenkies.

"Du wolltest es doch."

"Ja, damit ich das Schwindelgefühl überwinde. Aber das geschieht nie."

Sie 30g eine Kinderpiftole aus der Tasche.

"Hände hoch." Felix tat es lachend. Sie siel ihm um den Hals.
"Aber die hände oben behalten! — So habe ich Dich lieb, wenn Du mir keine Knochen zerbrechen kannst." — —

Eine der Torheiten von Felix und Monika war, daß sie sich gegenseitig Briefe schrieben. Sie legten sie in die Höhlung eines Sichbaumes, dessen Krone abgebrochen. Sin Brief Felixens, der unbegreiflicherweise fortgenommen war, als Monika ihn abholen wollte, lautete: Liebe Monade! Es ist ein Irrtum, daß wir uns sehr wesentlich über unsere Kind.

hest hinaus entwickeln. Die Tone, die wir damals gehört, Mingen nach und nach in unser Gehirn und bestimmen uns. Natürlich stehen als hinterwand unsere Vorfahren da. Doch unser Auge mißt nur ein kurges Dasein. Die Ritterbucher, die wir als Kinder gelesen haben, bestimmen den Pulsschlag unseres Lebens. Ob wir freien Entschluß haben? Natürlich. Jedoch nur in Beinen Auancen. Gin freier Augenblicksgedanke beftimmt vielleicht den Lebensgang eines, der nach Jahrhunderten kommt. Die Art, wie Du mein herz beben machft, bewirkt, daß nach mir Fahrende in einer anders fühlenden Zeit, noch immer nach Frauen suchen, wo sie williger herrscher und freswilliger Sclave bleiben dürfen; — ja williger herrscher möchte ich sein, den Fuß lose auf Deinem zarten Nacken. Nicht lange mehr werde ich zögern; dann werde ich Dich einernten in mein haus, wo schwere Teppiche unsere Laute erfticken. Meine Liebe leuchtet, wie gewisse Bilder, erft in verhangenen Räumen auf. — Du zögerft noch? Artig sollst Du zu meinen Knien ruhen, mir folgend, damit unsere Kinder folgsam werden. Vater habe ich es schon gesagt. In Sehnsucht Dein Felix.

Und eines Tages war der alte Lionel krank. Den folgenden Morgen lag er im Sterben. Seine Kinder um ihn. Er röchelte. Da sagte Felix mitleidig mit fester Stimme: "Es ist doch schön, Vater, daß Du wieder ganz gesund geworden." Da schlug der Alte die Augen auf und erwiderte ganz klar: "Ja, es ist das reine Wunder." Dann aber drehten sich die Pupillen im Auge um. Der Körper bog sich wie eine Gerte, die man zum Bogen spannt. Die Faust suhr aus und ballte sich empor. Dann stürzte der Leichnam nieder. Vor dem sahlen Gesicht suhren die drei zurück. — Da kam das Blut tücksich zurückgeschlichen. Ein Spizbubenlächeln legte sich auf die Lippen. Die Augen taten sich auf. "Monika kann mir mal ihre Aschylusübersezung zeigen," sagte er mit noch matter Stimme.

## Inhalt des ersten Bandes:

|       | •   |     |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Selte |  |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| Der ( | 5e  | íft | et | ſe | b  | er | :  | : | :  | :  | :  | :  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1     |  |
| Gott. | _   | •   | થ  | no | ł  | d  | íe | 3 | Er | ã۱ | ın | le | : | : | ; | : | : | : | • | : | : | 15    |  |
| Sput  | :   | :   | :  | :  | :  | :  | :  | : | :  | :  | :  | :  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 79    |  |
| Im a  | lte | n   | 9  | ф  | lo | ß  | :  | : | :  | :  | :  | :  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 207   |  |

Die Gesammelten Werke von Peter Baum wurden herausgegeben von Dr. hans Schlieper

Drud von Poefchel & Trepte in Leipzig

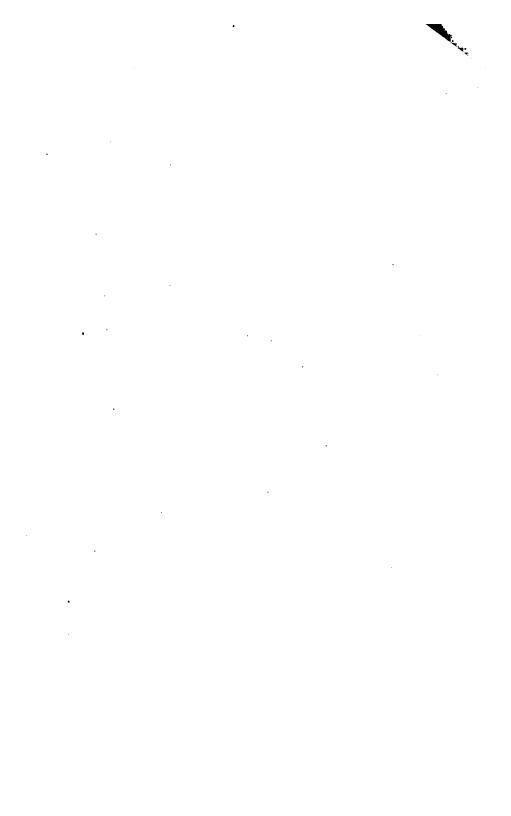

. • . · •

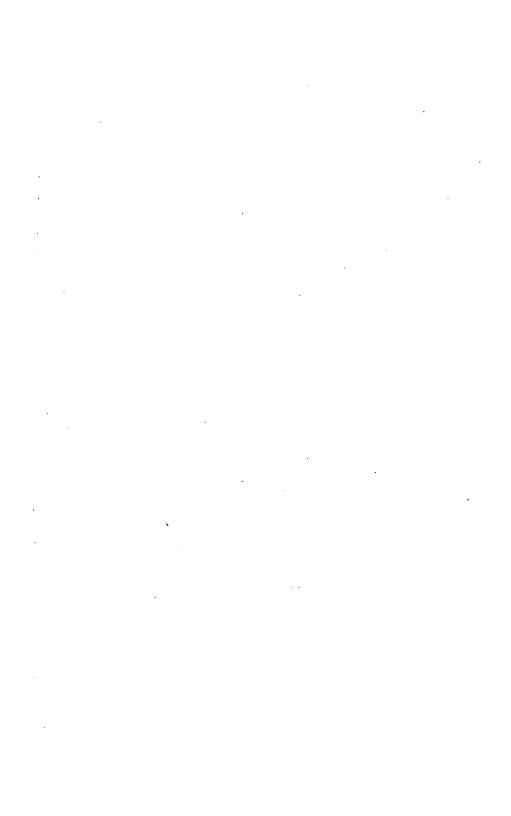

.

1 . . .

